

TAMARAGATE POR QUÉ LA RUPTURA DE FALCÓ Y SU NOVIO TRASCIENDE LA PRENSA ROSA Y SE CONVIERTE EN FENÓMENO DE MASAS POR REBECA YANKE



VIAJES IRLANDA De Dublín, Belfast o Cong a los acantilados de Moher y Calzada del Gigante... El infinito encanto de la isla verde



VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AÑO XXXIII NÚMERO: 11.971. EDICIÓN MADRID PRECIO: 2 €

• Los problemas se solucionan, no por dar nueva información, sino ordenando lo que siempre hemos conocido (Ludwig Wittgenstein) •

# Bruselas exige a Sánchez un nuevo modelo judicial antes de presidir la UE

El comisario de Justicia advierte de que el sistema debe modificarse antes de julio Afirma haber arrancado un compromiso al Gobierno pero Moncloa lo niega: «No lo cambiaremos nunca»

### Junts desoye a Puigdemont y rechaza salir de inmediato del Govern

#### GERARD MELGAR BARCELONA

La ejecutiva de Junts per Catalunya, socio de ERC en el Gobierno catalán, decidió ayer poner en manos de su militancia la decisión de mantener la coalición con la formación liderada por el *president* Pere Aragonès o abandonar el Govern. La decisión desoye las posturas de Carles Puigdemont y Laura Borràs, partidarios la ruptura.

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

#### ÁNGELA MARTIALAY / MANUEL MARRACO / JUANMA LAMET MADRID

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, señaló ayer que sería preferible que España arrancase la presidencia de la Unión Europea –prevista para el segundo semestre de 2023- con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial ya consumada. «Vamos a valorar al final de este proceso si cumple con los estándares europeos. Esto se va a debatir», afirmó el mandatario europeo, Reynders aseguró que el Gobierno y el PP se comprometieron «primero a renovar e, inmediatamente después, a cambiar el modelo de elección». Sin embargo, Moncloa niega categóricamente que esté dispuesta a modificar el sistema de elección del CGPJ. PÁGINAS 10 Y II



# BIEN HECHO EN ESPAÑA www.panamajack.es

Hacienda trata de diluir la política fiscal del PP con un tributo a 23.000 ricos

Deja a la clase media fuera de la rebaja del IRPF: llegará sólo a rentas inferiores a 21.000 euros

POR D. VIAÑA / R. PIÑA / PÁGINA 30

La Fiscalía lanza una investigación exhaustiva para cercar a Rubiales

POR ESTEBAN URREIZTIETA / PÁG. 35

La FP supera por primera vez el millón de alumnos tras crecer un 45% en diez años

POR MARÍA ALBALAT / PÁGINA 13





#### Maestros contra pedagogos

«Nos vienen dando lecciones, pero nunca han entrado en el aula»

#### LA ANEXIÓN DE LAS ZONAS OCUPADAS

### Rusia ha perdido ya a 45.000 soldados en la guerra de Ucrania

Putin recrudece aún más el conflicto con la ampliación de sus fronteras por la fuerza

#### PABLO PARDO / XAVIER COLÁS

WASHINGTON / MOSCÚ La OTAN cree que han muerto casi tantos rusos en Ucrania en siete meses como estadounidenses en Vietnam en 20 años: un total de 45.000 soldados. Mientras, Vladimir Putin continúa con su desafío y hoy rubricará la anexión de los territorios ocupados.

# **OPINIÓN**



COMENTARIOS LIBERALES

F. JIMÉNEZ LOSANTOS

### Irene no matiza, amenaza

LA MINISTRA de Igualdad, Irene Montero, respondió en las Cortes a una diputada de Vox exactamente en estos términos: «Todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. esos son derechos que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gustan».

Esto es lo que dijo y de lo que no se ha desdicho. Han querido hacerlo por ella un montón de personas e instituciones, desde la SER a la Conferencia Episcopal, pasando por comentaristas de izquierdas y de derechas, webs financiadas por Montero, Newtrola, y mil más, que, al parecer, no ministra, ni para bien ni para mal. Arguello, portavoz de los obispos, exhaló: «A veces, uno, cuando responde dice una frase pequeña en un argumento global y es la frase pequeña la que se ve. El foco desenfoca. Yo, francamente, no creo que la ministra de Igualdad defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales». Si la Iglesia del Papa Kirchner se empeña en arrastrarse ante la izquierda, podría recurrir al

Montero compensó su indigencia intelectual con truenos guerracivilistas que no se oían desde 1936, con las amenazas a Calvo-Sotelo

«perdónalos, que no saben lo que hacen»; no fingir que no ha leído lo nítidamente escrito.

Al ser interpelada anteayer por esta misma frase, que según el actual Código Penal es una defensa inequívoca de la pederastia, ya que atribuye al menor la capacidad de discernimiento y de consentimiento para mantener relaciones sexuales con un adulto si lo desea, la respuesta de la ministra no fue la de aclarar lo que, según sus abogados mediáticos, quería decir y no dijo, o no dijo bien, sino esta: «¿Hasta cuándo se va a tolerar esta campaña de violencia política contra cualquiera de nosotras?». «Les pido que les paremos los pies y que aprobemos la ley del aborto. A estos fascistas se les para con

Montero, pues, no negó, aclaró o matizó su defensa de la pederastia, uno de los rasgos distintivos de la izquierda desde mayo del 68, sino que compensó su indigencia intelectual con truenos guerracivilistas que no se oían desde 1936, cuando Pasionaria y compañía amenazaban así a Calvo-Sotelo: «Su señoría ha hablado por última vez» o «su señoría morirá con los zapatos puestos». Y a los pocos días, lo asesinaron. Reza, Argüello, si te acuerdas. Por los cobardes.

AL MARGEN de lo que a mí me parezca (y me parece ridículo), las atenciones mediáticas y sociales a la ciudadana Tamara por la separación de un tipo cualquiera han ocupado más tiempo en el asombro español que la mala vibra entre los independentistas catalanes de ERC y Junts per Catalunya. Alguien podrá decir que hay trampa en la comparación, porque el guillotinazo sentimental de la hija ultracatólica de Isabel Preysler también ha ocupado más espacio en las televisiones que la guerra de Ucrania, el sabotaje del gaseoducto del mar Báltico y hasta el regreso del fascismo al gobierno de Italia. Pero es que lo de ERC y Junts, si lo piensas al detalle, es lo mismo que lo de Tamara (cuernos clarísimos, o sea) y, sin embargo, no veo a la gente echándose las manos a la cabeza.

El ferviente independentismo lleva meses (si no años) dando síntomas de barranco sentimental. El homenaje a las víctimas del atentado en Las Ramblas -el pasado mes de agosto- dejó ver un momento terrible de la relación. Y en la última Diada hubo nuevo aviso de colapso. Los dos equipos en pugna deberían saber a estas alturas que ninguna patria llegará en su ayuda ante cualquier desgracia personal. Hacer el ganso nunca sale gratis si la gansada afecta a otros. En el caso de Cataluña, a millones de seres humanos. Este desarreglo independentista es el otro Tamarazo del mes. No hay duda. El delirio es tener que atender ambos derrapes de la especie como si en verdad importasen aluna dimensión cósmica. Está claro que este país anda más preocupado por el Tamarazo que por los designios del mamoneo indepe. Normal. Una pija de corazón de escapulario burlada por un machaca de discoteca sobrecoge por lo que tiene de espejo de un país, de filfa culebronera general. La envidia, el rencor de clase, el arrebato de superioridad del mediocre y la nata agria del cuento cursi se alían en el caso de

**CABO SUELTO** ANTONIO LUCAS



### `Tamarazo'indepe

go. Ninguno de los protagonistas están a la altura del agua del grifo que beben. A Tamara, eso sí, le envidio la frivolidad sin complejos. A los independentistas, la testaruda fantasía. Con esos dones y un botijo podría pasar yo el verano.

España es un país generoso. Cualquier flato martirológico o sentimental adquiere la marquesa. Un fentanilo así de espiritoso no hay política capaz de cocinarlo.

El independentismo habla en la oscuridad con palabras muy gastadas. Así les va. Fíjense en la otra ruptura, la de verdad, la que importa en toda España. Esa manera de dar espectáculo fingiendo, superdivina, que el fracaso es de amor.

**RICARDO** 

rebranday/byneon **ENLACE AL CANAL** rebrand. y/byneon relatend.ly/laymeon RVARDO

LA MOVILIZACIÓN selectiva -asiáticos y white trash primero, gracias-decretada por Putin para disponer de más carne fresca en sus juegos de guerra en Ucrania está surtiendo las redes sociales de nuevos vídeos de pornografía militar. Una de nuestras muchas adicciones íntimas, hum, que encuentran su diario abrevadero en los teléfonos. A las grabaciones musicadas de hazañas bélicas, producidas por los diferentes servicios de propaganda para presentar el infierno como un emocionante videojuego de la Play Station, y a las terribles imágenes de las víctimas civiles de los bombardeos rusos, se suman dos tipos de vídeos TikTok que son hoy tendencia: los de reservistas movilizados, de mirada triste, dostoievskiana, y resignados a su fatal destino, emborrachándose hasta el desmayo o hasta iniciar una bronca tabernaria; y las grabaciones de valientes mujeres, en regiones a miles de kilómetros de Moscú, que se encaran con los esbirros de Putin por secuestrar a sus maridos, hijos y hermanos y enviarlos al matadero del Donbás.

Estas imágenes de unos y otras provo-

can sentimientos encontrados. De simpatía y de repulsa. Es difícil no sentirse identificado con el tipo que se sumerge en el vodka tras conocer su sentencia de muerte y con la mujer que se enfrenta al totalitarismo con la verdad: «Nosotros hemos invadido Ucrania, somos los ocupantes. Nadie quería atacar Rusia, no estamos ciegas», le soltó una madre coraje al orondo comisario local de Kabardino-Balkariya,

Es la misma superstición a la que se agarra la mayoría de ciudadanos europeos decentes -entre los que no se encuentran, por supuesto, los Berlusconi, Le Pen, Iglesias, Garzón, Monedero y otros colaboracionistas del Kremlin-, preocupados por la suerte de los ucranianos, relativamente solidarios con ellos, pero convencidos de que estamos ante una guerra doméstica y de alcance limitado. Cuando la movilización de-

**EL ÚLTIMO ESCAÑO INAKI** ELLAKURÍA



### Negar la puta guerra

en el Dagestan. Pero a la vez resulta inevitable despreciar la doble moral de la mayoría de ellos, que callaron durante años y en estos últimos seis meses de guerra cuando los muertos eran ucranianos, ya fuera por complicidad con el putinismo, miedo o por la común indiferencia del que, equivocadamente, se cree a salvo de la maldad.

cretada por Putin nos avisa justamente de lo contrario: si el sátrapa ruso ha decidido meter la puta guerra en el salón de sus súbditos, medida a la que se había resistido para no alimentar la contestación social, significa que ya está dispuesto a meterla en nuestros salones y despertarnos violentamente de la ficción de vivir en paz.

### OPINIÓN



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO

ADJUNTO AL DIRECTOR Francisco Pascual

#### SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Esteban Urreiztieta, Maite Rico.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid.

#### DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvez

# Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. 191 443 50 00 ADMINISTRADORES: Stefania Bedogni Nicola Speroni

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González

### El callejón sin salida de Junts

EL ÓRDAGO que el president Pere Aragonès ha lanzado a Junts per Catalunya denota que Esquerra Republicana es el partido que, cinco años después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha ganado la pugna nacionalista. Unicamente con el respaldo de la burguesía autonómica y del Gobierno central puede entenderse la capacidad de Aragonès para, en apenas dos días, plantear la fórmula de un referéndum pactado con el Estado sin haberla discutido antes con su socio en el Govern y, a continuación, destituir a su vicepresidente, Jordi Puigneró. Se trata de un golpe de autoridad que humilla a Junts y lo arrincona en un callejón sin salida, pues no existe solución buena para el partido: quedándose en la Generalitat o abandonándola, llegará herido a las elecciones municipales de mayo. Por el momento, Junts optó ayer por ganar tiempo y aplazar su decisión.

Con estos movimientos se confirma el proceso de sustitución que venía larvándose en Cataluña desde el fiasco de la Declaración Unilateral de Independencia. Los dos partidos que la llevaron al borde de la ruptura y a una incuestionable decadencia económica y social separan sus caminos. Con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont enfrentados, ERC ha optado por relevar a la antigua Convergència como el pretendido partido del pragmatismo y la estabilidad. En ese proceso han colaborado el Gobierno y el PSC, que se perfila ya como el aliado natural de Aragonès junto a los comunes. Un giro evidente en el tablero político que rige en España desde la conformación del frente independentista en 2015.

La apuesta del *president* pasa por una suerte de *ley de* claridad canadiense que permita celebrar un referéndum acordado. La propuesta goza de la inconcreción suficiente como para que ERC y el PSOE puedan exhibir un «diálogo» que los satisfaga a ambos. Sin embargo, la aparente renuncia a la vía unilateral, debida en gran medida al encarcelamiento de los dirigentes del procés, en ningún caso garantiza la estabilidad política y la lealtad de los independentistas al marco constitucional. Persisten los motivos para la desconfianza, pues la naturaleza de ERC y la antigua Convergència no es la misma. Esquerra es un partido con 90 años de historia que tiene el debilitamiento del Estado como objetivo existencial y no coyuntural. La secesión de Cataluña sigue siendo su propósito; la diferencia es cómo alcanzarla. La fórmula consiste ahora en lograr una mayoría social suficiente que apoye la independencia en un referéndum pactado con el Estado. Cambian los medios pero no el fin.

En el horizonte están unos comicios que ERC encara con pujanza y Junts con especial vulnerabilidad: a la dominación de Esquerra se suma el grave conflicto inter-

no que atraviesa el partido, dividido entre la radicalidad de los partidarios de Puigdemont, quien presiona para romper el Govern, y el posibilismo de quienes, como Jordi Turull, apuestan por una formación

#### ERC quiere relevar a Convergència, pero su naturaleza es distinta

institucional que toque poder, y por eso retrasan la decisión sobre su continuidad en la Generalitat. Ayer venció esta segunda opción. Ocurra lo que ocurra, Cataluña emprende un camino incierto con Esquerra como partido fuerte gracias al respaldo de la Moncloa. La operación es cuando menos arriesgada.

#### Auge de una FP ajena a la guerra ideológica

EL AUGE de la FP –con un aumento del 45% de las matriculaciones en la última década– es una buena noticia que refleja el éxito de un modelo orientado a los cambios sociales y ajeno a las guerras ideológicas que lastran la educación en España.

El renovado interés de los estudiantes -en el último año han rebasado la barrera del millón-por una formación profesional de calidad, alejada del estigma de salida «para alumnos torpes» y que involucra a las empresas responde a las nuevas necesidades de producción (como la digitalización y la sostenibilidad). Es además, fruto del esfuerzo de unas Administraciones públicas que han aparcado las diferencias políticas que en otros ámbitos educativos, como la primaria y la secundaria, desatan estériles batallas entre la pública y la concertada o entre comunidades centradas más en el adoctrinamiento que en ofrecer a los jóvenes las competencias necesarias para garantizar el futuro del país.

El éxito de este modelo consensuado prueba que el sistema funciona cuando no se politiza la educación y cuando se priorizan las salidas laborales en un país líder en titulados sobrecualificados. En esta línea, la ley aprobada en marzo ha servido de marco para impulsar una formación de calidad que emana de la cooperación público-privada y que debería servir de modelo para todo el ámbito educativo.

#### **GALLEGO & REY**

### ROBIN HOOD



### El Gobierno cede con las rentas más bajas

AUNQUE sea cabalgando contradicciones y como consecuencia de las presiones internas y externas a las que está sometido, es una buena noticia que el Gobierno se haya visto obligado a rectificar su política fiscal. Recordemos que primero atacó las bajadas de impuestos del PP, después vio cómo barones socialistas que formaron parte de esas críticas se rebelaron y se unieron a la senda *popular* –aunque fuese a través de trampantojos como el de Vara–, y al fin ha decidido contribuir a aligerar al ciudadano la enorme pérdida de poder adquisitivo que lleva afrontando todo el año. Con matices, eso sí. Porque el plan, que adelantó este pe-

riódico, tiene una parte que será eficaz y que se centra en las rentas más bajas: una reducción por rendimientos de trabajos para los contribuyentes de hasta 21.000 euros. Sin embargo, se vuelve a olvidar de la clase media, y añade una pata recaudatoria controvertida: una subida del IRPF para las rentas superiores a 200.000 euros y la creación de un nuevo impuesto para aquellos contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros. Se trata de una armonización encubierta, ya que va a afectar sobre todo a las comunidades que han apostado por una economía abierta con la supresión del impuesto de patrimonio.

Que desde la Moncloa, el PSOÉ y Unidas Podemos se publicite un nuevo gravamen como un éxito y se le apode el «impuesto para ricos» ya evidencia el matiz ideológico que arrastra. Aun así, es obvio que quien más tiene más debe contribuir con la sociedad. Y por ello nuestro sistema impositivo ya incluye la progresividad. Aumentar la presión fiscal en una coyuntura in-

flacionista no es una medida recomendable, y así lo deja entrever hoy en nuestras páginas el presidente de BlackRock, Larry Fink, el mayor fondo de inversiones del mundo: «Me encantaría que en Europa pensaran en cómo generar más crecimiento en lugar de en cómo poner más impuestos», dice. Como apunta, lo que el Gobierno debería es fomentar la creación de riqueza, única vía para salir de los déficits.

España necesita seguridad y estabilidad, y no falsas guerras de impuestos ni globos sonda de recentralizaciones, que generan desconfianza. Hace falta una política económica sólida. Y para construirla bien podría empezarse por dar respuesta a una petición lógica que une a autonomías de diverso signo político: la reforma de su sistema de financiación, paralizada desde 2014, hacia un modelo independiente de la política de alianzas del Gobierno de turno. Por desgracia, tampoco un cambio tan fundamental llegará este año, centrados todos en el carrusel electoral.

### ESPAÑA

# Junts no abandona por ahora el Govern

 Turull se impone al sector rupturista liderado por Borràs y Puigdemont • El partido someterá la decisión a una consulta entre la militancia la próxima semana

**GERARD MELGAR** BARCELONA

Como una versión política del gato de Schrödinger, el Govern aparenta estar a la vez vivo y muerto. Junts per Catalunya no abandona, por ahora, el Ejecutivo. Los posconvergentes agacharon ayer la cabeza ante el golpe de autoridad de Pere Aragonès al destituir a Jordi Puigneró y pondrán en manos de su militancia la decisión de mantener la coalición con Esquerra o salir del Gabinete.

El ala más pragmática del partido, encabezada por el secretario general, Jordi Turull, se impone de este modo al sector capitaneado por la presidenta, Laura Borràs, y por Carles Puigdemont desde la sombra.

#### LAS FRASES

El nuevo I de octubre. «Que se cumpla el acuerdo de gobierno es lo que quiere Junts y es lo que permitirá alcanzar el I-O», expresó ayer la presidenta de partido, Laura Borràs, al finalizar la reunión.

La consulta. «Los afiliados tienen absoluta libertad de voto. Concretaremos la formulación de la pregunta el lunes y las votaciones se harán en libertad los días 6 y 7 de octubre», señaló la dirigente de JxCat.

La postura del partido. El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó concretar ayer si la dirección del partido orientará la respuesta de la militancia: «Lo decidiremos el lunes en la ejecutiva».

Junts someterá a una consulta entre sus afiliados, los próximos días 6 y 7 de octubre, el futuro del Gobierno tras la última crisis abierta con sus socios.

Según explicó Turull, la ejecutiva del partido aprobó por unanimidad «una propuesta de concreciones para garantizar el acuerdo de gobierno» que ambas formaciones sellaron hace poco más de un año. Este documento será trasladado Aragonès, a quien dan de plazo hasta este domingo para negociar el contenido. Después, Junts volverá a reunir a su ejecutiva el lunes para formular el texto de la pregunta a la militancia.

Los posconvergentes siguen poniendo el foco en tres puntos que consideran neurálgicos para restablecer la confianza con los republicanos: un frente unitario de las dos formaciones en el Congreso y el Senado, organizar un órgano de dirección del procés constituido por partidos y entidades independentistas, como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, y dar carpetazo a la mesa de diálogo con Pedro Sánchez si no

es para negociar la autodeterminación y la amnistía. Y Junts pretende que el jefe del Govern se comprometa a fijar «plazos y garantías» en cada uno de estos tres temas.

Aragonès considera que ya dio una respuesta clara a estas peticiones en el Debate de Política General del pasado martes, según apuntaron fuentes de Presidencia. El mandatario republicano también se remite a su comparecencia del miércoles en el Palau de la Generalitat, donde expresó que desea que Junts siga formando parte de su Gabinete, pero que, en el actual contexto económico y social, las instituciones necesitan estabilidad.

El presidente de la Generalitat, según estas mismas fuentes, observa que en el discurso de los líderes posconvergentes no ha habido ningún cambio de postura sobre la cuestión de confianza que le plantearon el martes en el Parlament, por lo que vuelve a pedir a la fuerza dirigida por el tándem Borràs-Turull que decida «si quie-



La presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, anoche tras la ejecutiva del partido. EFE

re ser Govern u oposición».

Con la decisión de Junts no se cierra, por ahora, el que está siendo momento de máxima tensión en la coalición de gobierno que ambos partidos mantienen desde

2016, cuando unieron fuerzas bajo las siglas Junts pel Sí. Todo ello a las puertas del quinto aniversario de una fecha tan señalada para el independentismo catalán como el 1 de octubre

La tensión entre ambos partidos durante estos años ha tenido episodios de todo pelaje. No en vano, la formación del actual Gobierno se demoró más de tres meses desde

la celebración de las elecciones autonómicas y necesitó tres votaciones para certificar la investidura de Aragonès, que en los dos primeros plenos se topó con la abstención de los posconvergentes.

Los escenarios que se abrirían si Junts abandona el Ejecutivo son inciertos, aunque desde Esquerra descartan una convocatoria de elecciones anticipadas. Los republicanos deberían explorar los apoyos del PSC y En Comú Podem para sostenerse en minoría. Los

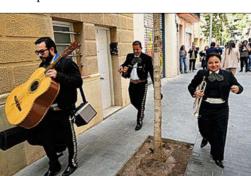

Tres mariachis, ayer, junto a la sede de JxCat. EFE

Da un plazo de tres días a Aragonès para negociar la hoja de ruta independentista

socialistas, de hecho, hace semanas que tienden la mano al Govern en la negociación de los presupuestos del próximo año.

El capítulo de crisis de esta semana arrancó en el Debate de Po-

lítica General del pasado martes, cuando el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, advirtió a Aragonès que su partido le pediría que se sometiera a una cuestión de confianza si no les ofrece «garantías y concreción» sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura que firmaron en 2021. La amenaza causó un profundo malestar en el presidente

catalán, que desconocía las intenciones de sus socios.

La destitución del hombre fuerte de Junts en el Govern, el vicepresidente Jordi Puigneró, dejó en manos posconvergentes el futuro de la coalición. Ahora, JxCat pretende devolver la pelota al tejado

#### **ESPAÑA**



de los republicanos insistiendo en que el presidente catalán tiene

que concretar su hoja de ruta ha-

cia la independencia.

Junts per Catalunya también confirmó ayer que no propondrá ningún nombre para relevar a Puigneró en la vicepresidencia de la Generalitat, ahora mismo vacante. Así ocurrió también el pasado mes de julio con la presidencia de la Mesa del Parlament tras la suspensión como diputada de Borràs por su imputación judicial, lo que ha dejado a la republicana Alba Vergès ejerciendo sus funciones desde entonces.

La extensa jornada en el cuartel general de Junts tuvo como anécdota la llegada de tres mariachis a pocos metros de la sede, donde fueron interceptados por dos empleados del partido que consiguieron que los músicos dieran media vuelta. Los intérpretes tenían órdenes de cantar el famoso tema *La cucaracha* frente al edificio, pero no desvelaron quién había contratado sus servicios.

## Aragonès liquida el 'procés' de Mas e impulsa el 'procés' de ERC

El calendario, a veces, juega caprichosamente con el presente y el pasado. Una década después del inicio del procés, a las puertas de la celebración del quinto aniversario del 1-O y cuando se cumplen 45 años de la restauración de la Generalitat con Josep Tarradellas como presidente -que unió el legado republicano con la democracia restaurada por la monarquía parlamentaria-, ERC ha decidido liquidar el proyecto de ruptura unilateral con el Estado que inició el convergente Artur Mas en 2012.

No para regresar al statu quo autonomista, al que da por dinamitado desde la sentencia del Estatut del 2010, sino para sustituir al viejo procés por uno nuevo «a la escocesa». Más gradualista, más sutil, más peligroso para la integridad territorial de España, y cuyos tiempos los controle libre de tutelas Pere Aragonès. Un burócrata del nacionalismo, heredero de una acaudalada saga familiar, que descubrió tener el instinto asesino que atesoran los líderes políticos cuando le tocó, por descarte, ocupar la presidencia de la Generalitat.

Cargo desde el que ha decidido materializar el sueño húmedo de todos los dirigentes republicanos que le precedieron y de la trabucaire militancia de ERC desde hace cuatro décadas: apuñalar mortalmente a los convergentes. Ese espacio de corrupción política y económica construido por Jordi Pujol y que ha tratado siempre a Esquerra como al mayordomo bobalicón de la casa pairal. Útil para los recados de urgencia, como también para tomarle el pelo cuando interese.

La destitución como vicepresidente del (ejem) peculiar Jordi Puigneró -el hombre que prometió enviar a un catalán a la luna-, ha sido la inesperada represalia de Aragonès a la moción de confianza planteada a traición por JxCat en el debate de política general. Una deslealtad para con el presidente de la Generalitat que ha acelerado el desenlace de una guerra entre nacionalistas, cuya primera escaramuza fue la expulsión de JxCat de la mesa bilateral con el Gobierno, y que es ajena a cualquier debate ideológico.

Simplemente, el pulso mafioso entre dos clanes mal avenidos que aspiran a controlar en exclusiva el pastizal de dinero público de la Generalitat y las posibilidades de prebendas, ayudas, favores y chanchullos que permite el generoso autogobierno. Si el procés iniciado en 2012 por Mas, Oriol Pujol, Germà Gordó y David Madí pretendía originalmente con su embate al Estado, antes de que este grupo bautizado co-

mo «los talibanes» sucumbiera al poder de la masa (callejera), multiplicar el dinero y las competencias autonómicas bajo su control, ahora ERC y JxCat se despedazan por las migajas de aquel sueño secesionista. Derrotado por el Estado de Derecho con el fugaz 155 y la posterior sentencia del Tribunal Supremo.

Acaben los consejeros de JxCat permaneciendo unos cuantos meses más en el Govern, para conservar el sueldo (23 millones) de sus centenares de altos cargos, o se larguen la próxi-

ma semana, continuará su curso el proceso de sustitución de una vieja casta gobernante (la convergente y su mutación de JxCat) por otra casta emergente (ERC) y que tiene detrás dos apoyos decique el nacionalismo catalán más pragmático reclamaba desde el 2018, para escapar incólume de la ruina y tapar su responsabilidad en el golpe de 2017.

El director de *La Vanguardia*, **Jordi Juan**, buen conocedor del sentir del *establishment* catalán y del latir de Moncloa, bendecía en

> su artículo del pasado jueves la ruptura de la coalición independentista: «Por el bien de los ciudadanos de Cataluña que representan, lo mejor es que acaben con esta larga agonía y se ponga punto fi-

nal a la comedia: que unos se dediquen y otros se centren a trabajar desde la oposición».

**ANÁLISIS** 

IÑAKI ELLAKURÍA

Palabras que certifican la nueva etapa en ciernes. Aunque resulte paradójico que un partido

Es en este travestismo táctico de ERC para aparentar ser en un partido «serio y de gestión» en el que se debe enmarcar la renuncia republicana a la vía unilateral. La oferta de Aragonès de un «pacto de claridad» con el Gobierno de turno para celebrar un referéndum legal, posición que deslegitima de facto la vigencia del referéndum del 1-O y el discurso unilateralista de Puigdemont y la ANC, es la manera con la que ERC aleja unos años el escenario insurreccional. Respondiendo a las necesidades coyunturales de Sánchez y al interés de la frívola burguesía catalana.

A cambio de congelar un tiempo la demanda independentista y la tentación de algarada callejera, hasta construir un apoyo social que desborde el Estado, ERC exige su ayuda en Barcelona, Madrid y Bruselas de estos poderes para liquidar políticamente a JxCat. Así como una garantía de impunidad para blindar el modelo de escuela monolingüe y otras de sus muchas vulneraciones constitucionales.

El torpe embate planteado por



El presidente de la Generalitat y líder de ERC, Pere Aragonès, ayer, en el Palau. EUROPA PRESS

sivos: el de la Moncloa, cuyos votos republicanos en el Congreso son imprescindibles para la supervivencia de **Pedro Sánchez**, y el de una oligarquía catalana que, tras el fracaso de la Operación **Salvador Illa** en las elecciones de 2021, ha decidido apostar por Aragonès como garantía de estabilidad política, jurídica y económica. El «héroe de la retirada»

con el ADN revolucionario como ERC, origen de las principales crisis que sacudieron a los gobiernos tripartitos presididos por **Pasqual Maragall y José Montilla**—«no son de fiar», se lamentaban los socialistas catalanes entonces—, haya convencido a las elites catalanas de que al añorado oasis catalán de Pujol solo se puede regresar de su mano.

JxCat, partido tan acabado que ni un hipotético regreso a Cataluña de Puigdemont le reanimará, favorece a ERC y su pretensión de articular el movimiento nacionalista del siglo XXI. El siguiente paso de Aragonès pasa por enviar a los convergentes a la oposición, gobernando en solitario y con el socorro de los *comunes* de Ada Colau y el servicial PSC.

# Puigdemont debilita al Govern para no perder influencia

Llamó a la ruptura tras afear a Aragonès el cese de Puigneró, 'su hombre' en la Generalitat

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA

La crisis que puede llevar a la ruptura entre JxCat y ERC en el Govern tiene a Carles Puigdemont como protagonista en la sombra. Ha sido constante su marcaje a los consejeros de Junts y sus ataques al Govern de Pere Aragonès por su apuesta por la mesa de diálogo. Puigdemont no perdona a ERC perder la influencia que tuvo en la anterior legislatura cuando puso a Quim Torra para seguir con su estrategia de confrontación con el Estado, aunque más descafeinada ya que se limitó a desobedecer órdenes judiciales por colocar carteles a favor de los presos

El ex presidente catalán se dedicó a torpedear el Ejecutivo catalán de Aragonès desde el primer momento y por eso potenció el Consell de la República en un intento de que fuera la institución «legítima» de Cataluña dejando en un segundo plano la Generalitat gobernada por Esquerra. Esta campaña de ninguneo comenzó cuando el Gobierno abrió la mesa de diálogo con los republicanos ya que JxCat se excluyó en todo momento de la negociación al considerar que «un país no se hace en los despachos», como dijo Puigdemont.

Incluso esta semana que se cumplen cinco años del 1-O, Puigdemont continuó con su campaña de desprecio a la Generalitat y a buena parte del independentismo al capitalizar los actos en Barcelona, con la ayuda de la ANC y de Òmnium, para evocar el referéndum ilegal y la votación. El ex presidente catalán fue



El ex presidente Carles Puigdemont y el ex vicepresidente Oriol Junqueras'. JORDI SOTERAS

quien animó a los soberanistas a acudir a la concentración delante del Arc de Triomf ya que instó a «mantener la posición» y resistir frente a la «represión» del Estado.

Puigdemont no perdona a Aragonès el cese del hasta este miércoles vicepresidente Jordi Puigneró su hombre en el Govern ya que es uno de los más cercanos al ex presidente. Poco después de conocerse que Puigneró dejaba de ser vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Puigdemont aseguró que «la lealtad que importa es la lealtad a Cataluña. Jordi Puigneró la ha demostrado siempre, y desde hace años» y con doble intención añadió «de otros no podremos decir lo mismo cuando hayan dejado el cargo».

Por eso, la influencia de Puigdemont se pudo comprobar ayer cuando dentro de JxCat pugnaban el sector que quería romper el gobierno catalán, capitaneados por el ex presidente y Laura Borràs, su extensión en el partido, y representantes de la ala pragmática, encabezados por el ex consejero Jordi Turull, que instar a la prudencia cuando faltan seis meses de las elecciones municipales y reclamaron darle un margen de 46 horas al presidente Pere Aragonès para tratar de alcanzar u acuerdo que salve el Gobierno nacionalista de coalición.

# Los 'comunes' y PSC se posicionan para ser alternativa a JxCat

Las dos formaciones podrían garantizar un gobierno en solitario de Esquerra en la Generalitat

#### G. GONZÁLEZ BARCELONA

Con la pugna entre ERC y JxCat abierta y al límite se abren numerosos escenarios políticos en Cataluña. Uno de ellos sería un tripartito encubierto con los republicanos en solitario gobernando en la Generalitat y con un apoyo constante de los comunes, principalmente para tirar hacia adelante políticas sociales y los presupuestos, además de contar con los socialistas para garantizar la mayoría parlamentaria. Se trataría de repetir, a la inversa, la fórmula que se hace en el Gobierno de España, con unos republicanos siendo la muleta de la coalición PSOE-Unidas Podemos, precisamente los dos partidos que más se sienten atraídos por esta gobernabilidad en Cataluña ya que consideran que allanaría el camino de lo que queda de legislatura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ejerció como líder de la oposición al afear a ERC y Junts una actuación «egoísta e irresponsable» con sus disputas internas ya que cree que degradan las instituciones catalanas al actuar con fines electoralistas. «Están pensando sólo en ellos mismos y malgastando el tiempo de los catalanes», dijo Illa en Catalunya Ràdio y remarcó que «en-



El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, en el Parlament. EFE

trar en cálculos electorales de este tipo, que es lo que están haciendo los miembros del Govern, no es lo que toca». Los socialistas instaron a ERC a buscar acuerdos para gobernar en solitario, en el caso de que Junts decida abandonar el Ejecutivo catalán.

«Son momentos de tener gobiernos fuertes, con estabilidad, que estén centrados en el trabajo y no en hacer cálculos electorales», remarcó Illa quien no concretó la posición de su partido en caso de elecciones anticipadas o un posible apoyo a ERC en solitario. «Si uno quiere gobernar en minoría, además sin la legitimidad de haber ganado las elecciones, tiene que explicar cómo lo quiere hacer, porque lo demás podría parecer una aventura. No digo que lo sea, digo que quiero saber qué quiere hacer si esto acaba pasando», afirmó.

### El TSJC mantiene el 25% en Canet y en otras 5 escuelas

G. GONZÁLEZ BARCELONA

Siguiendo la senda iniciada la semana pasada, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hizo públicas ayer sus rechazos a los recursos de la Generalitat contra la decisión judicial de aplicar un mínimo de 25% de clases en español en seis escuelas en las que ya se impartía. Una de ellas es el Turó del Drac de Canet de Mar, conocida por el acoso que sufrió por las redes sociales la familia de la alumna que lo consiguió hace casi un año. Los otros cinco colegios que deben mantener el 25% en las aulas están en Sant Pere de Ribes, Sant Esteve Sesrovires, Cubelles, Tarragona y Els Pallaresos.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) remarcó que aún faltan recursos de la Generalitat que debe resolver el tribunal, aunque seguramente seguirán la misma línea que los conocidos ayer y se rechazará la petición del Departament de Educación de dejar de aplicar el 25% y volver al sistema de inmersión lingüística.

Según la AEB, de la treintena de escuelas en los que se aplicaba el 25% unas ocho comunicaron a las familias que dejan de hacerlo siguiendo las directrices de la Generalitat, ya que consideraba que la nueva ley de usos de lengua en educación, que establecía el catalán como vehicular y el castellano de aprendizaje y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, superaba los porcentajes establecidos por el TSJC. Por eso presentaron recursos caso por caso al considerar innecesaria la medida del 25%. Además, sin esperar a la resolución judicial, el Departament de Educación instó a todos los centros escolares en los que se aplicaba el bilingüismo en alguna de sus aulas a que dejasen de hacerlo. Una veintena de centros no han hecho caso.

Con los mismos argumentos que hace una semana el TSJC rechaza el recurso de la Generalitat y mantiene el 25% de español en las aulas de seis escuelas. «Como ya se ha indicado, la aplicación concreta de la nueva normativa en cada centro, conforme a los nuevos criterios legales, pudiera afectar a la medida cautelar decretada sobre el uso de las lenguas, pero en tanto no conste que se haya producido dicha aplicación concreta que afecte a la medida cautelar, esta no resulta incompatible con el nuevo marco normativo», indica la resolución que recuerda a la Generalitat que «cualquier modificación» de las medidas debe ser autorizada por el tribunal.



#### ESPAÑA

6 1-O: CINCO AÑOS DEL DESAFÍO SEPARATISTA

### EL AGENTE DE POLICÍA HERIDO

Iván Álvarez Faginas es el antidisturbios que resultó herido de gravedad en la revuelta tras la sentencia del juicio del 1-O. Tuvo que ser incapacitado permanentemente por las secuelas neurológicas que sufre. Ahora ha llevado ante la Justicia a la Dirección General de la Policía, a la que reclama una indemnización **ANA MARÍA ORTIZ** 

# Víctima del independentismo ¿y de Interior?: «Mi vida ya no es normal»

-¿Cómo fue la fractura exactamente? Iván Álvarez Faginas gira la cabeza y se lleva el dedo índice a la nuca; recorre el cráneo en línea recta hacia arriba y se detiene 20 centímetros después. Hay una imagen más explícita de la lesión: el escáner en 3D en el que se ve su cráneo desnudo. La raja comienza en zigzag y asciende luego limpia hasta la coronilla. Conserva también la fotografía de su casco antidisturbios. Hecho de fibra de aramida, es capaz de neutralizar una bala del calibre 22 disparada a cinco metros, pero no pudo amortiguar lo suficiente el impacto del objeto que le lanzaron desde las alturas: una piedra de gran tamaño, un ladrillo macizo, no se sabe. «Los médicos me explicaron que es como si le das a un melón un golpe arriba; lo más probable es que se rompa por abajo», dice.

Sucedió en la jornada más violenta de los disturbios que siguieron a la sentencia del *procés*. Tras los altercados de aquel 18 de octubre de 2019, la plaza barcelonesa de Urquinaona acabó cubierta de piedras como si hubieran granizado adoquines.

Iván, 44 años hoy, padre de dos niños de 9 y 5 años, agente número 8U-325 de la UIP, los llamados antidisturbios, fue el más grave de los 288 agentes heridos en la revuelta: 154 mossos, 134 policías nacionales y un policía local. Pasó cinco días en coma, 17 en la UCI, cuatro en planta y 293 de baja hasta que le concedieron la incapacidad permanente por las secuelas neurológicas que padece. «De los 2.000 que estábamos allí, me tocó a mí. Por suerte, llevaba el casco; si no, estaría muerto».

Nos ha citado en un centro comercial en Vigo, donde reside. Trae dos carpetas repletas de documentos. Una tiene pegada la etiqueta «partes médicos» y en la otra se lee «juzgados». Iván Álvarez ganó la batalla a la muerte y ahora ha emprendido otra contra la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior. Considera que, por las heridas que sufrió y las secuelas que sufre, tiene derecho a una indemnización más allá de los 37.737 euros que recibió del seguro que la Secretaría de Estado de Seguridad tiene suscrito para cubrir a policías y guardias civiles. Representado por el abogado Javier Aranda, especializado en casos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se



Iván Álvarez Faginas muestra el escáner en el que se ve su cráneo fracturado de abajo arriba. ROSA GONZÁLEZ

acoge a lo que se conoce como el principio de indemnidad del funcionario. Según éste, los policías nacionales, como todos los funcionarios públicos, tienen derecho a una compensación económica por los daños sufridos en el desempeño de sus funciones, siempre que no haya habido dolo o negligencia por su parte.

Con este argumento, en agosto de 2021 reclamó una indemnización a la Dirección General de la Policía (DGP) por la vía administrativa, petición que le fue denegada, por lo que recurrió a la Justicia. El pasado junio presentó una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de La Coruña, a la que la ha vuelto a oponerse la DGP. En su negativa responde que para que la Administración se haga cargo de la indemnización, la gravedad de las lesiones y secuelas deben ser cuantificadas en una resolución judicial. Es decir, que el responsable de las mismas debe ser juzgado y condenado, y, además, declarado insolvente. Difícilmente pueden responder ante la Justicia el/los autores de la agresión a Iván puesto que no se sabe quién/quiénes fueron

«Yo estaba allí trabajando como policía nacional, no estaba de vacaciones, estaba trabajando por un interés público. Y por mi parte hice todo lo que tenía que hacer, llevaba toda la protección, tomé todas las medidas y estoy jodido de por vida. No han detenido a nadie, no hay responsable, ¿quién me tiene que indemnizar a mí? La Administración», concluye. Y se lamenta de que no se haya investigado el caso, al menos hasta donde él sabe. «A mí nadie me ha dicho: "Iván, te vamos a tomar declaración, se está investigando esta línea, tienes estos derechos"».

En su demanda recoge una sentencia que jugaría a su favor. En ella, el Tribunal Supremo –28 de septiembre de 2020– resuelve que, de acuerdo al citado principio de indemnidad, una *mossa* sea indemnizada por la DGP pese a que la persona que le produjo las lesiones estaba en paradero desconocido y no había sido por tanto juzgada ni condenada.

Iván Álvarez Faginas ingresó en la Policía en 2004, con 26 años, y tres más tarde se puso por primera vez el uniforme de la UIP. «En mis 13 años de antidisturbios he estado en situaciones complicadas: partidos de fútbol, manifestaciones de mineros, de transportistas, el *cerco* –Rodea el Congreso–, el 15M, Ceuta, Melilla... pero esto fue lo máximo que tuve enfrente», dice sobre Urquinaona.

Había estado antes cubriendo el referéndum ilegal del 1-O y fue también desplazado a Barcelona cuando el 14 de octubre de 2019 se hizo pública la sentencia del *procés*. Aquel

#### "No hay detenido, no hay responsable; me tiene que indemnizar la Administración"

día estuvo repeliendo los intentos de los independentistas de tomar el aeropuerto de El Prat. «El viernes 18 nos enviaron otra vez al aeropuerto, pero allí no había nada. Por la tarde comenzaron los disturbios en el centro. Los compañeros estaban aguantando y a las ocho nos mandaron a relevarlos. Nos dijeron que la situación era complicada, pero cuando

llegamos era peor de lo que podíamos imaginar: la plaza con barricadas, con fuego, la gente arrojando piedras, artefactos incendiarios...».

Iván no recuerda nada del golpe que recibió y no hay ningún vídeo del momento. Para explicarnos lo que él cree que sucedió nos muestra cómo fue herido Ángel Hernández –el otro policía jubilado por los disturbios– del que sí se conserva una grabación. En ella se ve a Ángel y otros agentes en una esquina de la plaza de Urquinaona. «Fíjate al final del vídeo, cómo le caen dos cosas, pum, pum, le revientan el brazo. Se me ponen hasta los pelos de punta».

El encuadre no recoge desde dónde arrojan lo que parecen dos baldosas, pero por la trayectoria deben de venir del edificio de la izquierda. «Aquí ya se lo están llevando a él, va con el brazo con una fractura abierta. Nosotros estábamos ahí [señala a la segunda línea de agentes], los relevamos a ellos y a los cinco minutos caigo yo también, me revientan la cabeza a mí». Concluye que las mismas manos que tiraron los ladrillos a Ángel, le arrojaron lo que fuera a él.

El 21 de octubre, cuando Pedro Sánchez visitó en el hospital Sant Pau a los agentes heridos, él seguía en coma. Abrió los ojos el 23. «Desperté medio anestesiado después de cinco días en coma. "¿Qué hago aquí?". Con el tiempo empiezas a darte cuenta y a hacerte preguntas. Los primeros días estaba en una nube. No tenía acceso al móvil porque no veía, no me decían nada...».

Recurre en este punto de nuevo a la galería de su móvil en busca de una resonancia magnética. En la parte trasera del hemisferio derecho de su cerebro se ve una mancha blanca. «Es como una cicatriz en el cerebro. Esta zona regula la visión, el equilibrio...», dice. La lesión que sufre -hemianopsia homónica- reduce a la mitad el campo visual, e impide, por ejemplo, conducir. A Iván no le gusta entrar en detalles de las secuelas. «Es que estoy cansado de que me pregunten. Parece que tengo que andar justificándome. "No, es que igual no es para tanto", te dicen. ¿Tengo que enseñarle a la gente fotos de mi cráneo para que me crea? Puedo andar, ir al cole con mis hijos, al gimnasio, pero no puedo hacer fuerza, no puedo saltar ni jugar al fútbol, no puedo andar en moto, no puedo hacer una vida normal», dice.

Iván ha plasmado sus reflexiones sobre el caso en dos folios. «Si a alguien tengo que estar agradecido por encima del resto es al recientemente fallecido doctor Jordi Mancebo del Hospital Sant Pau de Barcelona. Tuve la suerte de caer en sus manos, él y su equipo me salvaron la vida». En su escrito se lee también que ha pedido sin éxito que le dejen ver el casco: «Para mí ese casco no es un objeto más, sin él yo estaría muerto, y, aunque pueda parecer extraño, para mí es importante verlo». Y le gustaría tener el velcro del chaleco donde iba su número de agente. «Ese número estaba literalmente manchado con mi sangre, la sangre que derramé por la cabeza en la plaza de Urquinaona...».

### **Meta**

# En el metaverso, los estudiantes podrán aprender de forma inmersiva.



El metaverso tendrá un impacto positivo en la educación, por eso contribuimos a desarrollarlo. En las clases de ciencias, los estudiantes podrán examinar células virtuales en detalle y aprenderán de forma más inmersiva.

Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real.

Más información en meta.com/Metaverselmpact/ES

#### **ESPAÑA**



El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ayer con el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders. POOL

# Reynders exige el cambio de modelo del CGPJ

Asegura que «sería mejor» que España lo reformase antes de la presidencia de la UE

#### Á. MARTIALAY / M. MARRACO J. LAMET MADRID

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, apuntó ayer que «sería mejor» que España arrancase la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ejecutada o, al menos en trámite. «He mencionado que sería mejor empezar la presidencia del UE con una plena puesta en marcha de las recomendaciones», subrayó el alto mandatario europeo tras haberse entrevistado con los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop ante la crisis institucional que atraviesa nuestro país.

El comisario europeo de Justicia inició ayer la larga lista de reuniones en Madrid con las que pretende desbloquear la renovación del Consejo así como la reforma del sistema de elección. «Primero renovar e inmediatamente después cambiar el modelo de elección», repitió en distintas ocasiones a lo largo de la tarde de ayer en un encuentro mantenido con periodistas. «Vamos a valorar al final de este proceso si

Bruselas cree que hay «compromiso total» de todos para renovar el Poder Judicial

Moncloa niega categóricamente que se abra a cambiar el sistema del Consejo cumple con los estándares europeos. Esto se va a debatir», agregó en un encuentro con periodistas tras una maratoniana jornada de reuniones con el Gobierno, el Partido Popular, parlamentarios y las asociaciones judiciales, entre otros.

Previamente, en el Congreso de los Diputados, el alto mandatario elevó el tono y aseguró que «si no hay un seguimiento de las normas europeas tenemos herramientas a nuestra disposición. Podemos recurrir al Tribunal de Justicia y conseguir condenas por el incumplimiento de las normas como ha pasado con Polonia». Entre esas normas europeas se encuentra velar por la independencia del Poder Judicial. El persistente bloqueo de CGPJ impide en la actualidad a España cumplir con la recomendación de la Comisión Europea.

El asunto es de máxima importancia para nuestro país. De hecho, Didier Reynders comenzó la jornada con referencias ante los jueces sobre cómo convendría iniciar el semestre de Presidencia española. Resaltó esta circunstancia en la primera reunión de la mañana con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y poco después lo haría ante la Asociación Profesional de la Magistratura. Ambas respaldan la elección de los vocales por los propios jueces.

Asimismo, el alto mandatario no escondió que a Europa le «preocupa» –y mucho– el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces desde diciembre de 2018. En este sentido, MUNDO niegan que en las conversaciones mantenidas durante el día de ayer con el titular de Justicia europeo accedieran a cambiar el modelo. «Le hemos dicho lo contrario, que no cambiaremos el modelo del CGPJ nunca», sostienen las citadas fuentes del Ejecutivo.

No obstante, fuentes del Partido Popular aseguran que al vicesecretario institucional, Esteban González Pons, Reynders le aseguró que tanto la renovación como el cambio de modelo van de la mano como demandan los *populares*. Pons acepta «renovar ya, si se negocia a la vez CGPJ y TC» y si se acuerda cambiar a futuro el sistema «para que los jueces elijan a los jueces», como pide Reynders.

El dirigente de la UE subrayó que el Parlamento no debe intervenir en el sistema de elección de los vocales del CGPJ –tal y como sucede con el sistema mixto vigente en España–. «La mayor parte de los vocales deben ser elegidos por otros jueces, por sus pares», enfatizó.

Asimismo, Reynders explicó que ha viajado a nuestro país para debatir sobre Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 de la UE y establecer conversaciones sobre la presidencia española del año próximo. «Espero que en el informe de 2023 se haya puesto en marcha esta recomendación y que haya habido una renovación y una consecución o al menos un emprendimiento de la reforma del CGPJ», añadió.

Por otro lado, Bolaños y el comi-

# APM: «LO QUE CORRESPONDE ES QUE LESMES DIMITA»

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, consideró ayer que la renuncia de Carlos Lesmes al frente del CGPJ no puede tener marcha atrás: «El presidente ha anunciado su dimisión y lo que corresponde es que dimita». «Lo contrario afectaría y dañaría la imagen bastante deteriorada por desgracia ya del actual CGPJ», manifestó tras reunirse en Madrid con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. Ambos abordaron el bloqueo del CGPJ, por el que Lesmes ha amenazado con dimitir, y las recomendaciones que dirigió la Comisión Europea a España en su último informe sobre el Estado de Derecho en la UE. «La situación es crítica (...) Los partidos deben asumir el compromiso de cumplir lo que nos está pidiendo Europa. Exige fortalecer el Estado de Derecho y eso solo es posible si se cambia la ley orgánica [del Poder Judicial] y se devuelve a los jueces la facultad de elegir a los vocales, pero primero vamos a lo urgente, que es renovar», manifestó del Barco.

Reynders aseguró que ha obtenido un «compromiso claro» por parte tanto del Gobierno como del Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces e «inmediatamente después» modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo.

El comisario enfatizó que el compromiso por parte de las fuerzas políticas ha sido para cumplir ambas exigencias. Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por EL

sario sí compartieron su «preocupación» por el bloqueo en la renovación Consejo. Durante su reunión, el ministro de Presidencia hizo entrega al comisario de «un listado con las 19 excusas que ha puesto el PP desde 2020 para no alcanzar un acuerdo», que el Ejecutivo resume en tres categorías: «Las que se refieren a que no era un buen momento porque estaban en campaña electoral», las que apuntan que «con este Gobierno no se debe pactar nada» y aquellas en las

que «afirman que están dispuestos a acordar, pero con condiciones».

El comisario se reunió igualmente con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Tras el encuentro, Llop insistió en que la prioridad de la Comisión Europea es la renovación. Y llegó a a decir que, seguramente, si el PP no hubiera bloqueado el nombramiento de un nuevo Consejo la Comisión Europea no habría incluido como recomendación a España la reforma del sistema de elección.

### Otro Pleno del CGPJ sin acuerdo sobre el TC

Lesmes abre la puerta a dimitir la semana próxima si persiste el bloqueo político

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

El segundo Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se abordó el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, finalizó ayer sin acuerdo entre los vocales conservadores y progresistas, quienes ni siquiera llegaron a votar a candidatos concretos para la corte de garantías.

Según informan fuentes jurídicas, los vocales de ambos sectores del órgano de gobierno de los jueces se limitaron a dar cuenta ante sus compañeros de en qué punto se encuentran las negociaciones mantenidas en las últimas semanas y se volvieron a citar el próximo miércoles para llevar a cabo una nueva reunión sobre los jueces del Tribunal Supremo que deben ser elegidos para ocupar dos sillones en el TC. Las reuniones avanzan pero a un ritmo muy lento. De momento, los conservadores carecen de candidatos mientras que dentro del grupo progresista quienes tienen más opciones son los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, Pablo Lucas y José Manuel Bandrés.

Los vocales han establecido que si el próximo miércoles se alcanza un acuerdo, se convocaría un Pleno extraordinario al día siguiente. En caso de que no se produjera un pacto la semana que viene, se convocaría otro Pleno el día 13 de octubre para que los miembros de la comisión negociadora dieran cuenta de los avances en las conversaciones.

Mientras tanto, corre el reloj en contra respecto a la amenaza de dimisión que ha realizado el presidente Carlos Lesmes si no se reactivan las conversaciones entre socialistas y populares para renovar el CGPJ. En la reunión, el magistrado señaló a los vocales que su renuncia está condicionada exclusivamente a que se retomen o no las negociaciones sobre el órgano -cuyo mandato lleva caducado desde diciembre del año 2018- por parte de las fuerzas políticas tras la visita a nuestro país del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders.

#### **UN PLAZO DE «SEMANAS»**

En la Apertura del Año Judicial, el presidente fijó en un plazo temporal de «semanas» la presentación de su dimisión. El día 7 de octubre, es decir, el próximo viernes se cumplirá un mes de aquellas declaraciones. De hecho, cuando distintos vocales le ha pedido información al presidente de cuándo pretende renunciar, Lesmes señaló que el plazo de «se-

manas» que se dio vence la semana que viene, según informan distintas fuentes del Pleno a EL MUNDO.

El presidente tiene previsto reunirse hoy con Reynders, al que tratará de implicar en la grave crisis institucional que atraviesa España. Según informan fuentes próximas a Lesmes, el presidente le pedirá al alto mandatario europeo que actúe con urgencia para revertir la situación.

Asimismo, el Pleno tomó ayer conocimiento del informe elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ sobre el mecanismo de sustitución de Lesmes ante su eventual dimisión; documento que ha generado un profundo malestar en el seno del Poder Judicial. Los vocales, tanto conservadores como progresistas, han evitado pronunciarse en su reunión sobre el contenido del mismo.

Tal y como informó EL MUNDO, la mayor parte de consejeros de distintas sensibilidades se encuentra en desacuerdo con la tesis alcanzada por el citado informe aunque los vocales han coincidido en que el momento de pronunciarse sobre el mismo será si se produce finalmente la «eventual» dimisión de su presidente. Las fuentes consultadas explican que así lo ha puesto de relieve en el Pleno la vocal María Ángeles Carmona, miembro del bloque conservador.

No obstante, las vocales del sector progresista Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez sí que han manifestado que están en desacuerdo tanto en el fondo como con la forma del informe donde se señala al presidente de Sala más antiguo del Supremo –Francisco Marín Castáncomo el sustituto automático.

# La UE pide a Moncloa que aclare el uso de Pegasus

Reynders reclama a la ministra Llop explicaciones por escrito, igual que a Hungría, Grecia y Polonia

#### JUANMA LAMET MADRID

El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha aprovechado su viaje a España para mostrar su inquietud por el uso del programa espía Pegasus en España. En público, ha demandado al Gobierno toda la información por escrito sobre la utilización del programa en este país. Y ha recalcado que espera tenerla «cuanto antes».

En privado, en sus reuniones con representantes políticos y de las asociaciones judiciales, ha mostrado además su inquietud ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo. Por la mañana, ante Esteban González Pons, ha compartido su temor a que Pedro Sánchez le estuviera poniendo sordina al asunto. Y por la tarde le ha pedido información a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien le ha dado explicaciones, pero ha exigido documentos: «He recibido mucha información de mi contacto con la ministra hoy, pero pedimos la reacción por escrito para detallar todas las medidas» parlamentarias y judiciales «que se han tomado desde que se anunció el uso del spyware Pegasus», ha asegurado Reynders en el Congreso, a la salida de su intervención en la Comisión Mixta para la UE.

Ante los diputados y senadores, ha subrayado que la Comisión ha «reaccionado muy pronto sobre este programa», pero ha deslizado veladamente que España no ha hecho lo propio.

A la salida, ante la prensa, ha sido más específico: «Queremos ver qué implementación de la ley se ha hecho para usar un *spyware* así». «Porque hay, por supuesto, varias posibilidades por razones de seguridad nacional, pero si intentas usar la excepción de seguridad nacional, debe ser de manera proporcionada y necesaria, y completamente de acuerdo con algunas leyes europea», ha advertido.

Cabe recordar que, en España, el tribunal encargado de indagar en el supuesto espionaje a miembros del Gobierno es la Audiencia Nacional, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. En privado, Reynders ha manifestado su inquietud por que la investigación judicial sobre el *spyware* se dilate.

Además, los partidos independentistas catalanes exigen más información sobre el espionaje a dirigentes de esta comunidad como Pere Aragonès.



**ESPAÑA** 

# 'Telepresidente' pero no en la cadena pública

La serie de Pedro Sánchez renuncia a TVE, que ya vetó el día a día de Mariano Rajoy

Los productores

aseguran que Netflix

no lo ha comprado y

Óscar López abrió la

puerta de Moncloa a

las cámaras, que van

también a Bruselas

prevén 4 capítulos

#### **EDUARDO FERNÁNDEZ** MADRID

Pedro Sánchez en Bruselas, erre que erre con el tope ibérico al precio del gas hasta que Europa cede; de charla con Miquel Iceta, café en ristre; junto a Joe Biden, bromista en la corta distancia; recordando viejos tiempos con sus padres, a cuenta de su cumpleaños. Las cuatro estaciones es la docuserie sobre 2.700 trabajadores relacionados con La Moncloa, aunque irremediablemente tenga un único protagonista: el presidente del Gobierno.

Los responsables de este proyecto, las productoras The Pool y Secuoya Studios, tienen claro que esta docuserie, con dos capítulos de

45 minutos confirmados vía BOE y la previsible ampliación hasta cuatro, no estará en TVE. Cualquier acto relacionado con el PSOE se ha evitado en las grabaciones, pero aun así los artífices de esta filmación no contemplan que tenga salida en RTVE, que además acaba de

cambiar de máximo responsable empujado desde Moncloa: «La idea es que esto no vaya a una televisión pública. Evidentemente sabemos lo que eso puede suponer (...) Ésta es una serie documental que tiene la intención de terminar en un canal o en una plataforma privada», explicaban ayer desde The Pool y Secuoya Studios. Grupos

audiovisuales privados reconocen a este diario que ya han recibido la llamada a su puerta, pero ven difícil el encaje en la televisión en abierto ante la imposibilidad de controlar el producto, ya completamente cerrado y además con Presidencia como parte implicada.

Según distintas fuentes del sector audiovisual consultadas por este periódico, TVE ya vetó un programa con el día a día del anterior jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. En concreto, Cayetana Guillén-Cuervo consiguió volar con el entonces líder del PP rumbo a Argentina, en abril de 2018 y como parte del formato Acceso autorizado. Pasados

unos meses, Rajoy sufrió una moción de censura que le sacó del Gobierno, Sánchez amarró la Presidencia y Rosa María Mateo fue aupada para convertirse en administradora de RTVE. Ésta llevó el formato de La 1 a La 2, lo ubicó a las tardías 00.30 horas y

vetó el capítulo de Rajoy, para entonces ya ex presidente.

Aunque los rumores de la industria audiovisual colocan esta docuserie en el futuro catálogo del gigante del *streaming*, los productores lo niegan: «Ni lo ha comprado Netflix, ni lo ha visto, ni ha mostrado un interés particular», subrayan. El formato comenzó su rodaje en





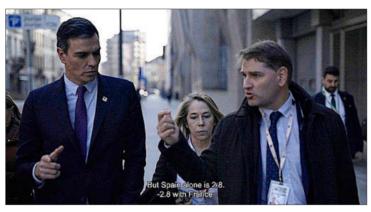



**'LAS CUATRO ESTACIONES'**. Así se titula el documental, que recoge por ejemplo los humorísticos elogios de Joe Biden a España, el repaso de prensa de Sánchez, sus luchas en Bruselas y las previas del Consejo de Ministros.

febrero de este año y finalizará en marzo de 2023, de manera que el estreno se prevé también el año que viene, eminentemente electoral.

Sánchez no ocupará la mayor parte del metraje, pero sí funciona como reclamo de la producción, que ayer adelantaba imágenes en una sala de cine de Madrid. Óscar López, jefe de Gabinete de Sánchez, ejerció de anfitrión para dar entrada en Moncloa a las cámaras, que allí sólo han tenido dos líneas rojas: las hijas del presidente, que no figuran en ningún momento, y el Consejo de Ministros una vez se cierran las puertas para dar comienzo a la reunión.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales además de secretaria general de Unidas Podemos, charla con el ministro de Presidencia Félix Bolaños sobre la llegada de un nuevo miembro a su familia. Iceta, ministro de Cultura, parece animar las pausas. Teresa Ribera, vicepresidenta energética, está presente en las conversaciones.

Sin embargo, todo gira en torno a Sánchez. Leyendo la prensa frente a su mujer, Begoña Gómez; paseando a los perros, impecablemente vestido; comentando la peculiaridad de cumplir años un 29 de febrero, al aire libre con sus padres.

Emmanuel Macron, Boris Johnson, Joe Biden... todos aparecen en el documental, que recoge la cumbre de la OTAN en Madrid o el Consejo Europeo de Bruselas en el que Sánchez fraguó la excepción ibérica para topar el precio del gas.

El retrato, bendecido por Moncloa, es inevitablemente cuidado y profesional, con el mimo que despierta que te abran las puertas de una casa. Ante la cámara, «el presidente tiene tablas», admite Curro Sánchez, director del documental y ganador del Goya por un trabajo sobre su padre, Paco de Lucía.

Sorprende tanto primer plano de los *sherpas*, expertos asesores de discurso afilado que alertan a Sánchez de las dificultades para convencer a los alemanes o los puentes que se pueden tender con Von der Leyen. El Consejo Europeo de finales de marzo, centrado en la energía y la inflación, es uno de los clímax del metraje. A priori, esos temas seguirán en el futuro metraje; quizás, también irrumpa una crisis en la pantalla.

# Paz Esteban elogia al CNI «sin color político»

Dignidad y Justicia galardona con su medalla de oro a la ex directora del Centro Nacional de Inteligencia

#### **EL MUNDO**

La ex directora del CNI, Paz Esteban, reivindicó ayer la labor que realiza el centro de inteligencia, «sin color político» y con «respeto escrupuloso de la ley» en el acto realizado en la Escuela de Guerra del Ejército, según informa Europa Press.

Tras recibir la medalla de oro de la asociación Dignidad y Justicia, Paz Esteban justificó la defensa del CNI aunque ya no hable como «voz oficial», ya que fue cesada del cargo en medio de las críticas de grupos independentistas por el estallido del programa de espionaje israelí *Pegasus*.

En su discurso destacó la labor «paciente, discreta y callada» que realiza el organismo en las tareas de contraterrorismo junto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces. Y recordó ante todos que los logros del CNI «no se publicitan». «Hacerlo comprometería su actividad, sus fuentes, sus medios, sus procedimientos y, en definitiva,



Entrega de premios y medallas asociación Dignidad y Justicia. Javier Barbancho

su operatividad y la identidad de sus miembros», aseguró en el evento en el que también se encontraba su antecesor, Félix Sanz Roldán.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, cerró el acto haciendo suyas las palabras de Esteban sobre los agentes del CNI asesinados cuando estaban de misión en Irak: «Nunca mueren aquellos que no son olvidados» y recordó el dictamen del Parlamento Europeo sobre los más de 300 atentados de ETA sin resolver judicialmente para reivindicar un «cordón sanitario» sobre EH Bildu hasta que la izquierda abertzale ponga fin al «cinismo» ya que, dicen, deben exigir que los jefes etarras colaboren para esclarecer los crímenes.

#### ESPAÑA

# Los alumnos de FP suben un 45% en una década

Por primera vez se rebasa la barrera del millón de estudiantes matriculados

#### MARÍA ALBALAT MADRID

La red de centros privados Medac ha puesto en los coches de Cabify unos anuncios publicitarios que pretenden atraer a los jóvenes con este reclamo: «¿Todavía piensas que la FP es para torpes? iEspabila, cateto!», les exhorta. La campaña es un reflejo de la burbuja en la que está sumida esta modalidad de enseñanza, que ha visto cómo la demanda se multiplicaba en la última década. En el curso 2014/15 se registraron 751.507 alumnos matriculados, una cifra que, según los últimos datos, alcanza ya 1.086.001 millones y supone un incremento del 45%

La cifra de alumnos de 2014/15 está cerca de duplicarse. De hecho, si la tendencia se mantiene, podría producirse el próximo año. Santiago García, secretario general de la patronal privada Confederación Española de Centros de Enseñanza, constata la existencia de un boom que ha batido todos los récords en el último curso y que explica por la mejora en los datos de empleabilidad, el desarrollo legislativo de la FP Dual -un modelo que alterna la formación en el centro educativo y la empresa con prácticas remuneradas desde el primer día-, el trabajo conjunto de todos los agentes institucionales, el respaldo que le han dado los empleadores, las reiteradas campañas de publicidad del Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y el boca a boca que se ha ido transmitiendo entre los estudiantes

Según el Informe de Empleo de Adecco, la FP se ha convertido «en el nivel formativo más demandado por las empresas españolas, por delante de las titulaciones universitarias». En total, el 36% de las ofertas publicadas por las empresas busca candidatos con

Cada vez hay más

de las ofertas pide

esta formación

empleabilidad: el 36%

esta formación.

Los datos del Observatorio de la FP de Caixa-Bank añaden que la población ocupada con titulación de FP en 2021

fue del 24%, más de dos puntos por encima de la tasa de 2016. Mientras, la población con titulación de FP en desempleo en el mismo año fue del 13%, cuatro puntos menos que cinco años atrás.

Álvaro Palomino, de 22 años, ha encontrado trabajo en Amazon tras terminar un ciclo superior de dos años de duración en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el colegio concertado Andel de Alcorcón (Madrid): «Mucha gente me decía que estudiase Ingeniería, pero yo quería unos estudios que se acercasen a la realidad laboral y no tan centrados en las Matemáticas, que nunca se me han dado bien», afirma. Tras terminar Bachillerato, se planteó estudiar un grado universitario: «Psicología me llamaba un poco la atención y ADE lo estudiaba mi hermana». Šin embargo, reconoce que su pasión era la Informática y el título que estudió finalmente encajaba perfectamente con sus necesidades

María Garrido, valenciana de 29 años, estudió Magisterio y Pedagogía en la Universidad Católica de Valencia tras acceder a través de un grado medio y después un grado superior. «No llevaba bien el instituto, porque se basaba demasiado en la teoría y no captaba mi interés», admite. Así que optó por esta vía porque «podía llegar al mismo sitio» estudiando algo más especializado y pegado a aquello a lo que se quería dedicar. «Aunque fuese un camino más largo, me alegro de haberlo tomado, fue una forma de reconducir mi futuro», dice.

El Gobierno aumentó ligeramente en marzo de este año el presupuesto. La cantidad destinada ahora es de 2.299 millones de euros, 660 millones más que en 2021 y 1.160 millones mayor que en 2019.

«Los gobiernos deben seguir invirtiendo para alcanzar los niveles centroeuropeos», apunta García. Pese al notable aumento de alumnos, todavía no se han alcanzado las cifras europeas en matriculaciones de grado medio o superior. De hecho, España es el octavo país con menor tasa de alumnos matriculados en FP

en estas titulaciones, con el 37%. En el caso de Alemania y Suiza, la media se encuentra 12 y 26 puntos porcentuales por encima. En Italia se supera el 50%

de estudiantes matriculados, según los datos de 2020 de Eurostat. El ranking lo lideran Serbia o Eslovenia, que alcanzan el 70%.

Los datos del ministerio apuntan a un crecimiento tanto de los alumnos matriculados en centros públicos como privados, aunque en estos últimos el aumento es más pronunciado. En concreto, desde el curso

#### 'BURBUJA' DE ALUMNOS EN LA FP

ALUMNOS MATRICULADOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL



#### CICLOS DE GRADO MEDIO CON MÁS MATRICULACIONES



#### CICLOS DE GRADO SUPERIOR CON MÁS MATRICULACIONES



FUENTE: Ministerio de Educación y Formación Profesional. D.S. / EL MUNDO

2016/17 hasta 2020/21 los alumnos de centros públicos han aumentado un 15%. Mientras, los privados lo han hecho un 50%. Los centros públicos son los que más han crecido en grados básicos, un 21%; y los centros privados, en los grados superiores (72%).

El incremento en la demanda y la insuficiencia de recursos públicos han provocado que muchos alumnos recurran a centros privados. García señala que esta situación entra dentro de la normalidad en la «colaboración público-privada». El pasado junio, la ministra Pilar Alegría reivindicó esta cooperación. «Es importante que las administraciones públicas planteen visiones a largo plazo, fuera de ciclos electorales», apuntó.

Las familias profesionales donde hay más matriculaciones son Sanidad, Administración y Gestión, e Informática y Comunicaciones. Según los datos oficiales, las cinco titulaciones de grado superior con más matriculaciones acumulan el 32% del alumnado: Administración y Finanzas, Educación Infantil, Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma e Integración social.

Mientras, en los grados medios las cinco más cursadas representan el 49% e incluyen Gestión Administrativa, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Sistemas Microinformáticos y Redes, Electromecánica de Vehículos Automóviles y Atención a Personas en Situación de Dependencia.

### Sólo cinco CCAA cambian del todo los libros de la Ley Celaá

#### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Sólo cinco autonomías han hecho una renovación integral de los nuevos libros de texto de la Ley Celaá. Asturias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid han llegado a tiempo para cambiar los manuales en los cursos impares, que son aquellos en los que este curso entran en vigor los nuevos contenidos de la LOMLOE. Otras seis autonomías han realizado cambios parciales - Cantabria y Extremadura- o lo han dejado al albur de cada colegio - Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid-. El resto no ha dado datos a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que ha ido región por región preguntando por la implantación de los nuevos materiales.

Estos datos son un reflejo de la precipitación con la que se ha puesto en marcha la LOMLOE. También muestran la «incertidumbre» que sienten la mayoría de las familias ante un «calendario de implantación desigual entre las comunidades autónomas». El sentir generalizado es que «era innecesario cambiar los libros». Por un lado está la inflación que asfixia a los hogares. Por otro, la certeza de que pronto llegará otra ley que inutilice estos materiales.

La CEAPA, que representa a unas 12.000 asociaciones de la escuela pública, dio ayer una rueda de prensa en la que dejó claro que está en contra de esta actualización de materiales. «Preferíamos que no se hubieran cambiado. Si todos se hubieran cambiado a la vez, estaríamos todos en las mismas circunstancias, pero no ha sido así», dijo María Capellán, madre de Valladolid y presidenta de la CEAPA.

«Los libros de texto son una herramienta más dentro del aula, pero no debe conllevar un gasto económico y medioambiental innecesario. ¿Por qué obligamos a que 23 niños lleven los mismos libros todos los días en la mochila? Tengamos bibliotecas dentro de las aulas donde estén como herramienta», planteó Leticia Cardenal, madre de Cantabria y vicepresidenta.

La tesorera, María Sánchez, madre de Toledo, denunció que este curso «se están creando desigualdades» ya no sólo entre autonomías sino entre colegios, porque «en uno de ellos no renuevan ningún libro y en el de enfrente tienes que desembolsar 300 euros». La CEAPA pide «una regulación» común para evitar que se repitan estas situaciones y haya una mayor coordinación.

#### OTRAS VOCES



THAT'S ME IN THE CORNER **FERNANDO PALMERO** 

### Muertes en nombre de Alá

IRÁN no asesina ciudadanos. No existe tal concepto en una república islámica. Elimina a aquellos de sus súbditos que se apartan del Corán. Para evitar el contagio. Y lo hace en nombre de Alá, la divinidad única de los musulmanes. Porque el régimen integrista no hace sino seguir los mandatos de un texto escrito hace casi 1.400 años al que han investido con la cualidad de lo sagrado. Y en él, aunque no se explicite el uso obligatorio del velo, sí que se señala cuál debe ser el comportamiento de los hombres -que «tienen autoridad sobre las mujeres, en virtud de la preferencia que Dios les ha concedido sobre ellas»- cuando sospechen de su fidelidad: «Encerradlas en cuartos aislados y golpeadlas». Pero no son las mujeres, en este caso por no querer seguir usando el velo, las únicas víctimas de la violencia islámica. Son asesinados también los homosexuales y reprimidos aquellos escritores, cineastas, periodistas... que quieren ejercer la libertad de expresión. O cualquiera que intente acceder a internet.

Nada nuevo desde que triunfó en 1979 la revolución musulmana en la antigua Persia. Pretender que una teocracia asentada sobre el poder que le otorga tener una de las mayores reservas de petróleo del planeta pueda devenir en una democracia, no sólo es desconocer la naturaleza del islam, sino hacer un flaco favor a una sociedad que lleva

> Irán elimina estos días a aquellos de sus súbditos que se apartan del 'Corán'. Para evitar el contagio. Y lo hace en nombre de Alá

más de 40 años sometida. Como lo es engañarse sobre la inequívoca voluntad de los ayatolás de desarrollar un arsenal atómico. Para utilizarlo contra Occidente. Es decir, contra nosotros. Las políticas de contención, cuando no de pactos, no suelen ser eficaces con dictaduras tan férreas. Por eso no son pocos los que dudan de las nuevas alianzas de Israel con regímenes igualmente integristas como Emiratos Árabes e incluso Marruecos, un inesperado blanqueamiento de las monarquías absolutas que llevan años queriendo destruir a la única democracia de Oriente Próximo. Con escaso éxito.

Con la habitual jerga antiamericana, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, advirtió el miércoles por la noche a la comunidad internacional de su intención de continuar con la represión mientras continúen las protestas. De momento, hay 41 personas muertas, según datos oficiales, una cifra que podría ascender a 76 según algunas organizaciones pro derechos humanos. «La seguridad es una línea roja», dijo, para terminar con una amenaza: «A nadie le está permitido violar la ley». Se refiere, claro, no a una ley democrática. Sino divina. Es decir, eterna e inmutable. Sabe todo el mundo que nada hará cambiar de parecer al régimen. Y que habrá más muertes. En nombre de Alá.



PAZ ESTEBAN

#### Recibe la medalla de Dignidad y Justicia

▲ La ex directora del CNI, destituida por el Gobierno tras el caso Pegasus para contentar a sus socios separatistas,

VOX

**POPULI** 

recibió ayer la medalla que otorga Dignidad y Justicia por su lucha

«contra todas las formas de terrorismo». Esteban afirmó sentir «orgullo» de haber trabajado en el servicio de inteligencia.



REINA MARGARITA

#### Retira títulos reales en un plan de ahorro

▲ La monarca de Dinamarca, que es hoy la única reina de Europa y que atesora el reinado más largo del continen-

> te, ha retirado el título real a los cuatro hijos de su hijo Joaquín. Una deci-

sión que forma parte de los planes de ahorro que recientemente también han adoptado otras casas reales.



ISIDRO FAINÉ

#### Reivindica la labor de los empresarios

♠ El presidente de la Fundación La Caixa fue uno de los invitados de honor en el Congreso de Directivos de la fundación CEDE -al que asistió el Rey Felipe VI-, donde manifestó que los empresarios no son «el enemigo a batir» sino que forman parte de la «solución». Una máxima a tener en cuenta de cara a la incertidumbre económica actual.



**CHRISTIAN GÁLVEZ** 

#### Mediaset cancela el programa 'Alta tensión'

◆ Un año después de su estreno, Mediaset ha puesto punto y final a la emisión de su programa Alta tensión, en Telecinco y en Cuatro. Los paupérrimos datos de audiencia han sido la puntilla para el presentador, que no acabará su vínculo con el grupo que comanda Paolo Vasile. La compañía trabaja ya en un nuevo proyecto para el también escritor.



**LUIS RUBIALES** 

#### Anticorrupción, tras sus pasos al frente de la RFEF

➡ El horizonte judicial del presidente de la Real Federación Española de Fútbol se complica. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencia para investigar la relación existente entre el órgano de gobierno del fútbol español y Gerard Piqué a consecuencia de los contratos que regían que la Supercopa de España se jugara en Arabia Saudí.

### A TRAVÉS DEL ESPEJO La lluvia



del suicidio

**DAVID** LEMA



Dicen, por ejemplo, que el modelo de felicidad de los países escandinavos tiene una de las tasas de suicidio más altas de la UE. Y está constatado, incluso en ratones, que con la falta de luz se puede experimentar desde problemas en el aprendizaje hasta depresión. A saber cómo sobrellevan las depresiones los ratones pero sí parece

claro que existe una glándula que cuando no recibe luz se va apagando poco a poco. Si ligamos ambas premisas, nos sale un silogismo un poco zarrapastroso: en aquel lugar donde el cielo no pasa de gris o la noche es demasiado larga, hay más suicidios.

Es, en fin, una tesis más. Como la que relaciona los suicidios a los antecedentes penales: hay ciertos genes que de repente pueden explotar y boom. ¿Cuáles? Ni idea. Esta última es aún la más probable de las respuestas cuando se trata del suicidio. Y mientras tanto, sigue lloviendo



Paseantes en la Plaza del Castillo (Pamplona) un día lluvioso. JESÚS DIGES

Aquí la guerra va no es sólo una noticia, la guerra es algo que está en marcha hasta cerrando los ojos. Tras la movilización parcial en Rusia, la rotación en tiendas que venden ropa y equipo militar aumentó un 40% en algunos casos.

Las botas y trajes de camuflaje entran y salen de probadores, aunque hay poco que mirar en algo que se va a llevar para no ser visto. Otra moda es no ir a la moda. La moda es simplemente irse. Al frente, para evitar la cárcel. Al

**PATIO GLOBAL** Morir sin matar

**POR XAVIER** MOSCÚ

extraniero, para evitar el frente. **Ambos sitios** prometen sufrimiento v secuelas.

puede ser una medalla cuando tu país anda en cosas sucias. Héroe de guerra puede ser una mancha allá donde el máximo rango es volver de una pieza.

vaticina mujeres solitarias por toda la geografía rusa. aunque allá donde antes sucedía todo -Moscú, San Petersburgo-ahora de pronto pasan

menos cosas. Y en Traidor a la patria

convertido en El mapa del tiempo

esos lugares donde no pasaba nada, perdidos por los contornos del país, ahora pasa el reclutador cada día. El asfaltado puede esperar en los pueblos de Buriatia o Tuva; pero. para compensar, el Ministerio de Defensa los ha prioritarios. Los últimos de toda la vida son los primeros en algo.

Activistas y grupos de protesta empiezan a compartir consejos para hacer cócteles molotov en casa y coordinar formas de

resistencia. Bromean diciendo que es más barato penalmente disparar contra el reclutador que negarse a ir al frente. Pero aunque nadie lo cuente, habrá más que se disparen a sí mismos. Y mueran dócilmente, como vivieron.

Entre la espada y la pared, saltar por la ventana. Los héroes se enterarán a su vuelta de que antes se enterró a algunos que no auisieron aue los mataran, v sólo después a los que marcharon a matar como les dijeron.

#### OTRAS VOCES

TRIBUNA HISTORIA El autor recuerda que, aunque en menor medida, ETA político-militar, de cuya disolución se cumplen 40 años, también dejó un largo reguero de sangre: fue responsable de 28 víctimas mortales

# Los finales de ETA políticomilitar

#### GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

SIN CAER en su utilización como arma arrojadiza en el debate político, sin idealizarla (como se llegó a hacer en el pasado) ni demonizarla (como se hace ahora cada vez más), sin ponerle adjetivos simplistas como «pacífica» o «sangrienta», debemos afrontar la historia de la Transición con rigor. Es imprescindible contarlo todo. También el papel que jugaron quienes utilizaron la violencia para sabotear el proceso de democratización.

Nos referimos a la brutalidad de ciertos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al golpismo de algunos militares nostálgicos y a las organizaciones terroristas. David Ballester ha contabilizado 91 fallecidos a consecuencia de la violencia policial con connotaciones políticas: el «gatillo fácil», la represión, los malos tratos, la tortura, etc. Jaleado por la extrema derecha, envalentonado por la impunidad de los implicados en la *Operación Galaxia* y potenciado por los continuos atentados contra funcionarios uniformados, el «ruido de sables» desembocó en el 23-F.

Sin desestimar el peso de la violencia policial y el golpismo, el mayor obstáculo al que se enfrentó la Transición fue el terrorismo. Entre 1976 y 1982 las bandas que operaban en España acabaron con la vida de 498 personas, hirieron a 450 y secuestraron a 70. Dos tercios de estos crímenes llevaban la firma de las distintas ramas de ETA, sobre todo de ETA militar (ETAm), cuya historia se prolongaría hasta 2018. Aunque en menor medida, ETA político-militar (ETApm) también dejó un largo reguero de sangre: fue responsable de 24 víctimas mortales, a las que hay que sumar dos de los escindidos Komando Bereziak en 1977 y dos de ETApm VIII Asamblea en 1983.

No hablamos de estadísticas, sino de seres humanos, con nombre y apellidos. En 1974 los *polimilis* asesinaron a los guardias civiles Jerónimo Vera, Luis Santos y Argi-

miro García; en 1975 a los policías José Díez, José Ramón Morán y Ovidio Díaz, así como al guardia civil Manuel López; en 1976 al empresario Ángel Berazadi y los policías José Luis

Martínez y Jesús María González; en 1977 al policía Manuel Orcera y al empresario y político Javier de Ybarra; en 1979 al policía Alfonso Estevas-Gilmain; en 1979 al militar retirado José María Maderal, al guardia civil Juan Luna, al policía Dionisio Gonzalo Rey, al ebanista Jesús Emilio Pérez, a la ama de casa Guadalupe Redondo, a la estudiante Dorotea Fertig, al estudiante y atleta José Manuel Juan Boix y al submarinista José Manuel Amaya; en 1980 al directivo de Michelín Luis Hergueta, al soldador Mario González, al policía Basilio Altuna, al perito industrial y po-

lítico José Ignacio Ustarán y al profesor universitario y político Juan de Dios Doval; en 1983 al militar Alberto Martín Barrios. Ese mismo año falleció el odontólogo Luis Manuel Allende, que había sufrido un secuestro por parte de ETApm VIII en 1982. Fue una víctima indirecta. Basándose en informes periciales de tres especialistas, un juzgado estableció que había existido «una relación causal entre el secuestro y el desencadenamiento de los síntomas de la enfermedad pancreática para el fatal desenlace». En total, 28 vidas rotas. ETApm nunca fue una «ETA blanda», como se la llegó a denominar.

En 1980 la joven democracia española atravesaba una crisis generalizada que se vio agravada por los 132 asesinatos, 100 heridos y 20 secuestros que cometieron los terroristas, incluyendo los *polimilis*. No es de extrañar que, según una encuesta de la empresa ICSA-Gallup, la ciudadanía los considerara el mayor problema de España detrás del paro. Aquel año fue la antesala, y en cierta medida el desencadenante, de los acontecimientos de principios de 1981 y del golpe de Estado.

Sin embargo, pese al embate combinado de los enemigos de la libertad, la democracia logró consolidarse. Una de las claves de aquel éxito fue el descenso de la violencia terrorista. Dos factores lo posibilitaron. Por un lado, una actuación policial más efectiva durante el mandato de Juan José Rosón como ministro del Interior (1980-1982). Por otro, el acuerdo sin precedentes que, pese a la campaña de ETApm contra UCD de 1980, alcanzaron el líder de Euskadiko Ezkerra (EE) Mario Onaindia y el propio Rosón.

Como resultado, en febrero de 1981 ETApm declaró una tregua. En septiembre de 1982 el sector fiel a EE, ETApm VII Asamblea, dio su última rueda de prensa.

Una llamada anónima había intentado reventar el acto con un aviso de bomba, pero no surtió efecto. Joseba Aulestia (Zotza) declaró que «hemos venido a hablar y de aquí no nos movemos». Aquel día ETApm VII Asamblea se autodisolvió.

Como explicó Ángeles Escrivá en su libro ETA: el camino de vuelta, la contrapartida fue la reinserción de entre 250 y 300 ex polimilis (incluyendo algunos octavos, milis y autónomos). A los que estaban detenidos (pendientes de juicio) se les concedió la libertad provisional bajo fianza. Ulteriormente fueron absueltos o su causa sobreseída. Quienes cumplían su condena en la cárcel fueron indultados. Los «exiliados» fueron trasladados en los coches particulares de abogados ligados a EE desde Francia a Madrid. Una vez ante el juez de la Audiencia Nacional, los séptimos se declaraban inocentes de todos los cargos por los que

estaban imputados y se sobreseían las causas judiciales. ETApm VIII Asamblea, la facción de ETApm que no había aceptado el acuerdo Rosón-Onaindia, rompió la tregua y reinició la campaña terrorista. Ahora bien, bastantes de sus miembros optaron por la reinserción o fueron detenidos en sucesivas operaciones policiales. Sin moral de resistencia ni capacidad operativa, ETApm VIII Asamblea entró en crisis y a principios de 1983 se fragmentó. Una veintena de octavos, incluyendo a Arnaldo Otegi, solicitaron el ingreso en ETA militar, que les impuso ciertas condiciones: siete atentados y arrepentirse públicamente de su pasado. El resto de los terroristas, encabezado por Txutxo Abrisketa, comenzó una huida hacia adelante que se cobró una víctima mortal: el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Su último comando cayó en marzo de 1985.

La desaparición de ETApm redujo los niveles de violencia y crispación política en España en general y en Euskadi en particular, lo que contribuyó a afianzar la democracia parlamentaria y la autonomía vasca. No obstante, al contrario de lo ocurrido tras otras experiencias similares, los partidos que la habían promovido no obtuvieron réditos electorales. En las generales de 1982 UCD se hundió, pasando de 6.268.593 a 1.425.093 votos, y EE se estancó, con 100.326, frente a los 210.601 sufragios del brazo político de ETAm, Herri Batasuna.

POR ANADIDURA, el proceso arroja sombras que no conviene ocultar. Aunque el Gobierno de UCD había advertido de que únicamente los ex *polimilis* que no tuvieran delitos de sangre podrían acogerse a las medidas de reinserción, esa exigencia fue ignorada. Se trató de una amnistía encubierta: nadie respondió por los crímenes de ETApm, que entre 1977 y 1981 había cometido 138 atentados, entre ellos 21 asesinatos. Las víctimas de la banda pagaron un altísimo precio.

Tras la Ley de Amnistía de 1977, la reinserción fue la segunda oportunidad histórica que la izquierda abertzale despreció: tanto ETAm como los Comandos Autónomos Anticapitalistas se negaron a sumarse a la tregua de ETApm en febrero de 1981. Según un boletín polimili, los milis les respondieron «que no querían saber nada, que no estaban dispuestos a discusión ninguna». Las condiciones no eran suficientes para ETAm, que todavía creía poder derrotar al Estado de Derecho.

Desde la rueda de prensa de los *séptimos* hasta el asesinato de Jean-Serge Nérin en septiembre de

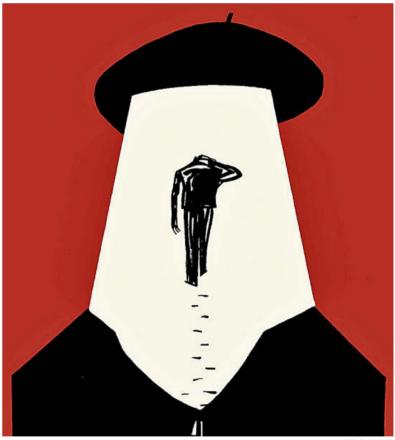

JAVIER OLIVARES

2010, el nacionalismo vasco radical acabó con la vida de 480 personas e hirió a otras 2.318, que se añadieron a los centenares de víctimas anteriores. Tampoco hay que olvidar que cientos de miembros de la banda y de su entorno cumplieron y siguen cumpliendo largas condenas de cárcel. Todo aquel dolor no sirvió de nada: cuando ETA se disolvió en 2018 se encontraba tan lejos de alcanzar sus objetivos fundacionales (la creación de un estado vasco independiente, homogéneo y monolingüe que se anexionase Navarra y el País Vasco francés) como lo había

Gaizka Fernández Soldevilla ha coordinado, junto a Sara Hidalgo García de Orellán, el libro *Héroes de la retirada. la disolución de ETA político-militar* (Tecnos, 2022).

estado en 1982.





Soldados rusos en la Plaza Roja en el centro de Moscú, ayer, mientras se prepara el lugar para una ceremonia propagandística por la ilegal anexión de provincias ucranianas. AFP

# Una Rusia de contornos borrosos

### El presidente ruso amplía hoy su desafío al rubricar la anexión de los territorios ocupados El inquilino del Kremlin emborrona las fronteras del país, agrandándolas de facto y convirtiéndolas en no reconocidas



XAVIER COLÁS

«Las fronteras de Rusia no acaban en ningún sitio». Así se lo dijo Vladimir Putin a un niño ruso dos años después de la anexión de Crimea de 2014 en la ceremonia de entrega de premios de la Sociedad Geográfica Rusa en Moscú. Tras asombrarse de los conocimientos de los escolares, interrumpió a uno cuando le contestaba a la pregunta de cuáles eran los límites geográficos de su país. El escolar había empezado a enumerar el «estrecho de Bering, con EEUU», pero el comentario mordaz del presidente y el aplauso con carcajada del auditorio -compuesto por importantes rostros en la crisis de estos días como el ministro de Defensa y el portavoz del Kremlin- le impidieron dar una respuesta académica. Escuchando a Putin, aquel niño rubio abrió al máximo sus ojos tratando de entender una broma de adultos que, tras casi siete meses a sangre y fuego, suma ahora un nuevo capítulo de la destrucción de Ucrania

Porque el líder ruso firmará hoy

los tratados para la anexión de las regiones ucranianas parcialmente ocupadas por Rusia: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Ucrania y Occidente tachan la anexión de ilegal. Casi ningún país reconocerá las nuevas lindes.

Rusia crecerá por decreto, pero también sus zonas grises. Sus fronteras borrosas se extienden desde Crimea hacia el norte, bordeando territorios anexionados que en algunos casos tienen cerca de la mitad del territorio en manos de Kiev y la mitad en manos de Moscú. Šon cientos de kilómetros de fronteras borrosas, no reconocidas por el vecino, que a largo plazo tendrán que ser defendidas cada año con el peso de las armas, la disuasión o el miedo en lugar del Derecho internacional y el respeto mutuo.

A corto y medio plazo la anexión tiene algunas ventajas. Los cuatro territorios (Jersón y Zaporiyia en el sur, Donetsk y Lugansk en el este) crean un corredor terrestre muy útil entre el Estado ruso y la anexionada península de Crimea, siempre vulnerable ante los boicots primero y los ataques después de sus verdaderos dueños ucranianos. Pero la fusión con Rusia es sobre todo un intento de cortocircuitar una contraofensiva

ucraniana que, tras retomar Jarkov, puso en peligro la recientes conquistas de Zaporiyia y sobre todo Jersón.

Esos campos de batalla donde los invasores rusos están en algunos casos acorralados por las tropas ucranianas y su armamento occidental, dejarán de ser la semana que viene

territorio enemigo para Moscú y pasarán a ser territorio ruso atacado por Ucrania. El Kremlin se siente con manos libres de defender sus nuevos contornos usando -o amenazando con usar- todo tipo de armamento. También el nuclear. Incluso las propias rutas de suministro, que entran por el oeste de Ucrania a través de territorio de la OTAN, son objetivo legítimo para una Rusia que se siente más ame-

nazada cuanto más se expande, y que se expande nuevamente al argumentar sentirse amenazada.

Para algunos conquistados han sido ocho años de espera. Las partes de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk que controlan los separatistas con la ayuda de Rusia

votaron su secesión en 2014, pero Moscú prefirió no reconocer su independencia hasta febrero de este año, usándolas mientras tanto para presionar a Kiev. En febrero Putin puso fin a ese juego, empezó una guerra aunque no permitió que sus ciudadanos la llamasen por su nombre.

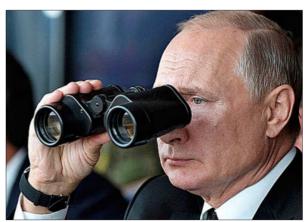

El presidente ruso observa unos ejercicios militares. AP

El Gobierno finlandés anuncia el «cierre completo» a todos los turistas rusos

Según la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, la reacción de Estados Unidos y las autoridades ucranianas a los resultados de los referendos es puro cinismo: «No quieren aceptar la realidad; ponen en duda de una manera cínica el plebiscito y sus resultados».

Con este trasfondo, el Gobierno de Finlandia ha decretado desde esta pasada media noche el cierre completo de sus fronteras a todos los turistas rusos, aunque tengan el visado expedido en un país del espacio Schengen.

El territorio que se va a apropiar Moscú constituye alrededor del 15% de Ucrania: tiene el tamaño de Portugal. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha convocado

para hoy una reunión de emergencia con sus jefes de seguridad y defensa y prometió una dura respuesta a una medida que, según él, ha acabado con las posibilidades de reactivar las conversaciones de paz. La escalada bélica, y tal vez nuclear, está servida en Europa.



# Tantos muertos rusos como los de EEUU en 20 años en Vietnam

#### La OTAN calcula que unos 45.000 soldados de Putin han muerto en Ucrania en siete meses



PABLO PARDO WASHINGTON

La OTAN calcula que unos 45.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según han explicado fuentes conocedoras de las estimaciones de la Alianza Atlántica a este periódico. Ucrania, según esas estimaciones, ha tenido un número de víctimas similar, aunque en su caso las cifras de la OTAN incluyen muertos civiles.

Los aliados de Ucrania estiman, además, que la guerra se va a recrudecer en unos meses, ya que Vladimir Putin parece estar preparando una gran ofensiva para el invierno, cuando el suelo de Ucrania se hiele y facilite así el uso de medios acorazados. Es una estrategia que no parece contar con el apoyo de los militares rusos, pero en la que éstos tienen poco que decir: Rusia es una dictadura unipersonal, en la que se hace lo que decide Putin. De hecho, el diario New York Times informó de que el mandatario está llamando por teléfono a los comandantes rusos en el frente, y dirigiendo personalmente

#### La Fuerza Aérea rusa ha hecho un ridículo de dimensiones históricas en Ucrania

#### Si Rusia no logra imponerse en invierno llegaría a primavera con bajas posibilidades

las operaciones militares sobre el terreno. Ese *micromanagement* recuerda al de Lyndon B. Johnson en Vietnam, cuando el presidente estadounidense seguía tan al detalle la marcha de la guerra que acabó convirtiéndose en un experto en la hidrología del Delta del río Mekong, y suele ser la mejor receta para un fracaso militar.

La desconfianza de Putin hacia sus propios generales es en parte un reflejo de la personalidad del dictador ruso. Pero, también, del desastre de la guerra. Las cifras de la OTAN implican que, en solo siete meses de guerra, Moscú lleva el triple de muertos que los que tuvo la Unión Soviética en sus nueve años de ocupación de Afganistán (14.453, según las cifras oficiales de Moscú), y casi tantos como los de EEUU en dos dé-

cadas de intervención en Vietnam (58.281). No está claro si dentro de las cifras de muertos rusos se incluyen los entre 3.500 y 10.000 de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Por parte de Ucrania, el número de muertos que baraja la OTAN es, también, de unos 45.000, aunque esa cifra incluye varios miles de civiles.

Las enormes pérdidas rusas parecen explicar la decisión de Putin de llamar a filas a 300.000 reservistas (aunque la cifra real podría ser de 1,2 millones), con la intención de tenerlos en el frente –posiblemente en tareas de apoyo más que de primera línea- en tres o cuatro meses. «Existe una posibilidad de que Rusia lance una gran ofensiva de invierno, porque su doctrina militar cree que eso le favorece. El ejército ruso estima que, al helarse el suelo con la llegada del invierno, sus medios acorazados ganan en movilidad», explican las mismas fuentes. De hecho, uno de los mayores obstáculos que tanto ucranianos como rusos están teniendo que superar para mover es el barro, en el que se empantanan todos los medios pesados y de transporte.

La ofensiva terrestre rusa se combinaría con un bombardeo masivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica de Ucrania, algo que Moscú ya ha llevado a cabo en varias ocasiones, para paralizar la economía del país y crear una nueva crisis humanitaria. El problema, sin embargo, es que Putin se está quedando sin tiempo. La Fuerza Aérea rusa ha hecho un ridículo de dimensiones históricas en Ucrania, y prácticamente ha desaparecido del frente, hasta el punto de que Putin está usando drones iraníes para bombardear Odessa.

Pero, además, están los nuevos misiles antiaéreos de fabricación noruego-estadounidense NASAMS, que tienen un alcance de 50 kilóme-

tros y están diseñados para derribar prácticamente todo lo que los rusos puedan poner en al aire (con la excepción de drones), incluyendo los misiles Kh-22 y 3M-54 Kalibr de los que Moscú depende cada día más para atacar las infraestructuras civiles ucranianas. Los NASAMS protegen la Casa Blanca, la CIA, el Congreso y el Pentágono, y su llegada a Ucrania había sido anunciada, primero para 2023, y después para noviembre, pero este domingo el presidente Zelenski dijo que ya habían llegado. EEUU planea dar a Ucrania dos baterías de este sistema, lo que supondría entre 18 y 24 lanzadores.

Los analistas de la OTAN creen que si Rusia no logra imponerse a Ucrania en invierno corre el riesgo de llegar a la primavera de 2023 exhausta y con pocas opciones, incluyendo la de la movilización general, cuya utilidad sería más que dudosa si el país se queda sin otras armas que las atómicas, heredadas de la Unión Soviética, a cuyo uso Putin hizo referencia la semana pasada.



Soldados ucranianos observan los cuerpos de soldados rusos muertos en combates recientes en la ciudad de Trostyanets. AP

#### UNA DE LAS GUERRAS MÁS SANGRIENTAS EN CUATRO DÉCADAS

La invasión rusa de Ucrania ya es uno de los conflictos más sangrientos de las últimas cuatro décadas, con las solas excepciones de las invasiones soviética de Afganistán y estadounidense de Irak. Es muy probable que el número real de no combatientes muertos ucranianos sea mucho mayor de los que se

incluyen en las 45.000 víctimas que calcula la Alianza Atlántica, debido a que resulta de momento imposible contabilizar los fallecidos en las matanzas perpetradas por Rusia en las regiones bajo su control. De hecho, el sábado concluyó la exhumación de 447 cadáveres de una fosa común en la localidad ucraniana de Izium, recientemente recuperada por Kiev tras seis meses de ocupación rusa. Las estimaciones de la Alianza Atlántica son muchísimo más

altas que las cifras oficiales rusas y ucranianas. Moscú solo admite 6.476 soldados fallecidos, mientras que Kiev reconoce unos 18.000 muertos, un tercio de ellos civiles.

Los cálculos de la Alianza Atlántica, así, apuntan a casi 100.000 muertos en siete meses. Es una cifra altísima en términos históricos, cuyos únicos parangones en época reciente serían los periodos de 1982 a 1985 de la ocupación de Afganistán por la Unión Soviética y, tal vez, el que va de 2004 a 2007 de la de Irak por Estados Unidos. Otras guerras recientes -como la de la República Democrática del Congo, Sudán, y Sudán del Sur- han causado más muertes, pero no por los combates, sino por los desplazamientos de la población, hambrunas, y enfermedades. Eso significa que la invasión de Ucrania es una de las guerras más violentas que ha visto el mundo en muchísimo tiempo, con la gran diferencia de que esta vez no es en Oriente Medio ni en Asia Central, sino en un país europeo.

#### **MUNDO**



Seguidoras del ex presidente Lula da Silva junto a una figura de cartón del actual candidato por el Partido de los Trabajadores, en Río de Janeiro (Brasil). CARL DE SOUZA / AFP

# Brasil decide su rumbo político en plena «emergencia democrática»

#### Lula y Bolsonaro libran este domingo una reñida 'batalla' por la Presidencia

SEBASTIÁN FEST SAO PAULO «Imbrochável», gritaba la multitud. Entusiasmado, Jair Bolsonaro comenzó a repetir rítmicamente: «Imbrochável, imbrochável». La escena entusiasmó a muchos y espantó a otros. «¡No se me baja nunca! ¡No fallo nunca!»: eso, y no otra cosa, es lo que quiere decir «imbrochável». Bolsonaro, orgulloso, alardeó de esa presunta potencia sexual ante el cuerpo diplomático extranjero, flanqueado por un invitado de honor como el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y observado por miles y miles de personas convocadas por el imponente desfile para celebrar los 200 años de Brasil como país independiente. Horas antes, el corazón de una persona muerta hace 187 años, Pedro I de Brasil y IV de Portugal, había ingresado, conservado en formol, pero con honores de jefe de Estado, al Palacio del Planalto

Escenas imborrables del Brasil distópico que el próximo domingo va a las urnas para definir quién lo gobernará a partir del 1 de enero de 2023. Bolsonaro, por otros cuatro años, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente entre 2003 y 2011. Una elección de extremos y en un tóxico clima de *fake news*, planteada desde la lógica del abismo: según con quién se hable, Lula es un comunista que arruinará al país, en tanto que Bolsonaro es un extremista cuyo próximo paso es clausurar la democracia.

«El presidiario», repite una y otra vez Bolsonaro cada vez que se refiere a Lula, que pasó 580 días en la cárcel, condenado por corrupción en el escándalo conocido como *Lava Jato*. Fue liberado en noviembre de 2019 al anular el Tribunal Supremo todos los procesos que pesaban sobre él. El ex presidente, que

en octubre cumplirá 77 años, insiste en que es inocente. «¿Cuál fue el error de Lava Jato? Pues que tomó un camino político delicado. Lava Jato rebasó los límites de la investigación y entró en los de la política. El objetivo era condenar a Lula», argumentó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera las encuestas merodeando el 50% de los votos, el umbral mágico que le permitiría ser elegido presidente este domingo y evitar una segunda vuelta el 30 de octubre.

«Voy a pacificar el país», promete Lula, que lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, ex gobernador de Sao Paulo y, sobre todo, su rival por la Presidencia en el balotaje de 2006, además de cuarto en las presidenciales de 2018. Que Alckmin, figura del histórico Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, sea el compañero de fórmula de Lula, habla de lo que un sector importante del país cree que es una «emergencia democrática», un instante clave en el que no se juega la Presidencia, sino el sistema.

El ex militar sostiene que puede haber fraude y cuestiona el voto electrónico

EEUU advierte: un golpe llevará a «reconsiderar la relación» con Brasilia «El pueblo cree en Dios», argumenta Bolsonaro, de 66 años, que propone impedir la llegada del «régimen comunista» a Brasil y no solo niega la ventaja de más de 10 puntos que le saca Lula en las encuestas, sino que asegura que es él quien ganará en la primera vuelta.

«Los brasileños pasamos por momentos difíciles que la Historia muestra: 1822, 1865, 1964, 2016 y 2018 y ahora 2022. La Historia puede repetirse, el bien siempre venció al mal», dijo Bolsonaro a sus ministros. El problema con el ejemplo es que incluye 1964, el año del golpe de Estado que inició una dictadura que se extendió hasta 1985. El presidente dice que aquello no fue un golpe, sino un «freno al comunismo».

En una secuencia muy similar a la que siguió Donald Trump en 2020, Bolsonaro sostiene desde hace meses que en las elecciones puede haber fraude y cuestiona el sistema de voto electrónico, vigente y eficiente desde 1996. Cuando se le pregunta si respetará el resultado, dice que acatará lo que deparen «elecciones limpias». Más allá de lo que diga Bolsonaro, los comicios brasileños implican uno de los mayores ritos democráticos de Occidente, con 157 millones de personas llamadas a las urnas.

#### MUNDO

Más allá de Lula y Bolsonaro, muchos ojos están puestos en Ciro Gomes, ex ministro de Lula y socialdemócrata de manual. Gomes aún no le perdona a Lula que no lo señalara como el candidato de la izquierda en 2018. El entonces presidente optó por Fernando Haddad, hoy en disputa por la gobernación de Sao Paulo, y candidato sin empuje ante el impulso de Bolsonaro. Gomes sufrió en los últimos días una andanada de críticas, descalificaciones y amenazas en las redes sociales, que marcan el ritmo de la política brasileña a un nivel extremo. Su candidatura es «inútil y perjudicial», le dicen. El 9% que le dan algunas encuestas es la diferencia entre un Lula victorioso en la primera vuelta o darle a Bolsonaro una oportunidad de ganar en la segunda. Gomes no se inmutó: sostiene su candidatura.

Bolsonaro tiene algo a favor: la economía brasileña, una de las 12 más grandes del mundo, muestra cifras mucho mejores que la de sus vecinos. A eso se le suma un notable

#### El líder del Partido de los Trabajadores lidera los sondeos rozando el 50%

#### Ciro Gomes es objeto de críticas por presentar una candidatura «inútil»

incremento en los últimos meses de los subsidios y planes sociales, así como rebajas de impuestos. Pero la pobreza y la marginación, históricas en el país, no han sido tema de especial debate en una campaña dominada por el efectismo y las proclamas grandilocuentes.

Además de lo económico, la venta de armas y la violencia crecen de forma alarmante en el país. Al igual que Trump, Bolsonaro hace reclamo político de la libre compra y utilización de armas por parte de los ciudadanos: tener armas es tener «libertad». El asunto presiona a la izquierda, y recientemente Lula dijo estar a favor de que en las zonas rurales del país los hacendados puedan tener armas.

El rumbo político que tome Brasil es seguido con atención entre sus vecinos latinoamericanos, donde han vuelto a ganar peso los gobiernos de izquierda. Es seguido, también, por EEUU, cuyo Senado aprobó esta semana una declaración sin precedentes en la relación entre Washington y Brasilia. El texto, promovido por el ala izquierda del Partido Demócrata, pero sin objeciones por parte de los republicanos, dice que la Casa Blanca reconocerá de inmediato cualquier resultado avalado por las instituciones brasileñas y observadores internacionales. Y, por si hiciera falta, advierte de que un golpe de Estado llevará a «reconsiderar la relación con Brasil»



Imagen del vídeo que muestra a dos agentes de policía que habrían agredido a la mexicana Abigail Hay, E. M

# Ira popular por la muerte de una joven en comisaría

La mexicana Abigail Hay fue golpeada por agentes de policía minutos antes de que, presuntamente, se suicidara en su celda

PABLO S. OLMOS CIUDAD DE MÉXICO. La extraña muerte de una joven en dependencias policiales, horas después de haber sido golpeada por varios agentes, ha levantado una ola de indignación en México. Las autoridades insisten en que Abigail Hay se suicidó en su celda utilizando su propia ropa interior, pero las inconsistencias de la investigación y la aparición de unos vídeos que confirman que fue severamente agredida, apuntan en otra dirección. A pesar de que cuatro personas fueron detenidas por la muerte de la joven, dos de ellas ya han sido puestas en libertad. Por su parte, la familia Hay no pierde la esperanza de alcanzar justicia y reclama una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar el caso hasta las últimas instancias

Abigail Hay fue detenida el pasado 19 de agosto, poco antes de las cinco de la tarde, en Salinas Cruz, en el estado sureño de Oaxaca, cuando se encontraba en el interior de su vehículo manteniendo una fuerte discusión con su pareja, Kleiver Nazario. Según se muestra en un vídeo filtrado a la prensa, la jo-

ven se resistía a los agentes mientras reprochaba a Kleiver que «soy la madre de tu hijo». Abigail pasó primero por un examen médico y posteriormente fue puesta a disposición de un juez, acusada de una falta administrativa por alteración de la vía pública. El magistrado le ofreció tres opciones: una multa, servicio comunitario o pasar 24 horas en un calabozo. La joven optó por ser enviada a la comisaría.

Seis horas después de la detención, el padre de la joven, José Luis Hay, recibió una llamada de la policía para que acudiera cuanto antes a la comisaría de Salinas Cruz. Cuando llegó, le notificaron que su hija se había suicidado. Incrédulo, José Luis exigió ver el cadáver de su hija, pero las autoridades se negaron a hacerlo hasta la mañana siguiente, cuando el cuerpo ya había sido embalsamado. En el primer borrador, las autoridades señalaban que Abigail había fallecido en la vía pública por «asfixia por ahorcamiento». Más tarde tuvieron que rectificar y reconocer que, en realidad, se había suicidado en el interior de la comisaría. Indignados con



Fotografía de la joven Abigail Hay.

la actuación policial y las inconsistencias del relato oficial, la familia inició una campaña para exigir justicia por la muerte de Abigail.

Semanas después, la aparición de un segundo vídeo permitió arrojar algo más de luz sobre lo ocurrido. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la comisaría de Salinas Cruz muestran a dos agentes de policía tratando de meter por la fuerza a Abigail en una celda. En medio del forcejeo, la joven se cae al suelo y sus captores la agarran del pelo, del cuello y de los brazos. En ese momento emergen dos agentes más que la empujan fuertemente contra la pared, la reducen y cachean entre golpes, mientras que ella gesticula pidiendo ayuda. La ausencia del audio en el vídeo impide conocer más detalles, aunque las imágenes hablan por sí solas: Abigail fue víctima de violencia policial, minutos antes de presuntamente haberse quitado la vida.

En declaraciones a Publimetro, la hermana de Abigail, Margarita Hay, lamentó que «siguen diciendo que mi hermana se suicidó, que ellos no son responsables, siendo que mi hermana estaba bajo su resguardo. No quieren aceptar la responsabilidad. Mi hermana murió ahí dentro. Desde ahí, ya son responsables». Margarita Hay también denuncia que ninguna de las tres autopsias realizadas recoge las lesiones que su hermana tenía en las piernas y los brazos. «No nos da confianza eso porque ellos pudieron haber modificado todo, porque no sabemos realmente a qué hora murió mi hermana, no sabemos qué tanto le pudieron haber hecho y ahí modificado y hacer que las autopsias salgan iguales».

Al menos ocho policías municipales de Salinas Cruz estuvieron involucrados en la detención y encarcelamiento de Abigail Hay, pero solo se detuvo a dos de ellos que, a los pocos días, fueron puestos en libertad. También han sido detenidos el juez cívico y el comandante municipal, acusados de presunto homicidio culposo. Los familiares de la víctima insisten en que hubo «abuso de poder, abuso de la fuerza» y que el caso no debería ser in-

vestigado como un simple asesinato, si no como feminicidio. El Gobierno de Oaxaca contabiliza 102 muertes violentas de mujeres en lo que va de año, pero sólo 28 se investigan como feminicidio.

En alusión a la liberación de las agentes de policía que golpearon a su hija, José Luis Hay denunció que «el presidente municipal no las ha investigado y hasta ha premiado a la policía con camionetas nuevas, sin un poco

de sentimiento siquiera para mi familia». Y también insiste en que «no se puede perdonar a estas asesinas». Los familiares de la víctima han solicitado una audiencia privada con el presidente López Obrador para que intervenga en el caso y las autoridades del municipio dejen de entorpecer la investigación.

MUNDO

#### **ENLACE AL CANAL**

rebrand.ly/byneon

# Inquietudes globales: la guerra y las catástrofes

Ucrania y el cambio climático son los dos asuntos que más preocupan a los europeos, según el estudio 'Transatlantic Trends'

#### MARÍA CRESPO MADRID

La guerra nos desvela. De todos los desafíos que ponen patas arriba el mundo (y el menguante tamaño de nuestros bolsillos), la invasión rusa de Ucrania es, junto al cambio climático, lo que más preocupa a los europeos según el estudio de opinión pública *Transatlantic Trends*, publicado ayer y que incluye encuestas en 14 países distintos.

Aunque existe cierto consenso sobre qué medidas habría que adoptar frente a la guerra (juzgar a Moscú por crímenes de guerra, imponer mayores sanciones económicas y aumentar la ayuda económica a Kiev), llama la atención que, incluso en el contexto del actual enfrentamiento bélico –con la pérdida de vidas, la crisis de refugiados que conlleva o las consecuencias económicas en la vida de millones de ciudadanos— el cambio climático aparece casi al mismo nivel.

En Estados Unidos, ese mapa de desvelos está más fragmentado. Preocupan la guerra y el cambio climático pero también la inmigración, la ciberseguridad o el poder de China. Otras cuestiones que no

hace tanto nos ponían en alerta, como la pandemia de Covid o los atentados terroristas, pierden importancia en todos los países.

Interesa en este punto entrar a hacer un zoom. Europa no es un bloque y, aunque la guerra y Rusia preocupan, no lo hacen de igual forma en todos los países. Como parece lógico, los países fronterizos o cercanos a Rusia son los que con más angustia son testigos del desarrollo bélico: Lituania, Polonia, Rumanía y Alemania. En cambio, los países más al sur, Italia, España y Francia, están más preocupados por el cambio climático que por la guerra. Tal vez, debido a que sufren en mayor medida las consecuencias. En Turquía, en cambio, el principal motivo de preocupación es la inmigración.

A pesar de que la guerra de Ucrania revela indudablemente cómo el orden global está cambiando (ha cambiado ya), de qué forma Rusia y China intensifican su cooperación y, frente a eso, cómo los países occidentales y la OTAN pierden progresivamente parte del poder que tenían, el estudio *Tran*-

satlantic Trends -realizado con la colaboración de la Fundación BBVA- muestra que EEUU sigue siendo percibido como el actor más poderoso del tablero internacional, en todos los países encuestados.

En el actual contexto bélico, la mayoría de los países europeos puntúan muy alto la importancia de la OTAN en la seguridad de sus países, algo que es más marcado en Lituania, Polonia, Rumanía y Portugal. Esa sensación se ha incrementado respecto al año anterior, precisamente por el impacto de la guerra. También parece haber unanimidad respecto a la ampliación a corto plazo de la Alianza, con la entrada de Suecia y Finlandia.

Curiosamente, respecto al año pasado, disminuye la mención a China como actor de peso en el mapa del mundo y se incrementa la de Rusia y la de la UE. Preguntados acerca de cómo ven el mundo dentro de cinco años, entonces sí, la mayoría de los encuestados reconocen que China ganará influencia (aunque, en términos globales, EEUU seguirá ocupando el número 1 en el ranking).

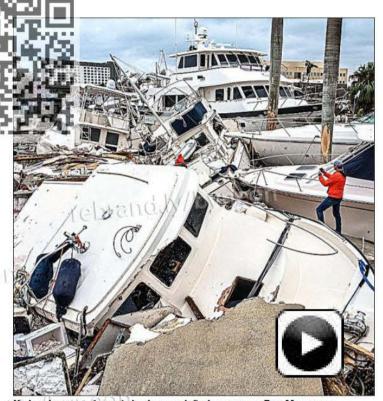

Un hombre toma fotos de los barcos dañados, ayer, en Fort Myers. AFP

### Temor por la letalidad del huracán de Florida

WASHINGTON

El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió ayer que el huracán Ian puede haber sido el «más letal» en la historia de Florida y afirmó que viajará al lugar «en cuanto las condiciones lo permitan».

«Éste podría ser el huracán más letal en la historia de Florida», dijo tras una visita a los locales de la agencia a cargo de los desastres naturales (FEMA) en Washington.

«Los números aún no están claros, pero recibimos informaciones que dan cuenta de una sustancial pérdida de vidas» por el huracán, que devastó partes de este estado del sureste de Estados Unidos.

| MACIONAL 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{77}{22}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SORTEO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022  Sels series de 100.000 billetes cada una Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis series de los números premiados, clasificados por su cifra final  Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 d772 http://www.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                          | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29110     .150       29120     .150       29130     .150       29140     .150       29150     .150       29160     .150       29170     .150       29180     .210       29190     .150       49700     .300       49710     .300       49720     .300       49740     .300       49750     .300       49760     .300       49760     .300       49770     .300       49770     .300       49780     .360 | 29111     150       29121     150       29131     7 620       29141     150       29151     150       29161     150       29171     150       29191     150       49701     300       49711     300       49721     300       49731     300       49741     300       49741     300       49761     300       49761     300       49761     300       49771     300       49781     300       49781     300       49781     300 | 29102. 150 29112. 150 29112. 150 29122. 150 29132. 60.000 29142. 150 29152. 210 29162. 150 29172. 150 29192. 150 49702. 300 49712. 300 49742. 300 49752. 360 49762. 300 49762. 300 49762. 300 49762. 300 49762. 300 49762. 300 | 29113       180         29123       180         29133       7.650         29143       180         29153       180         29163       180         29173       240         29183       240         29193       180         49703       330         49713       330         49723       330         49733       330         49743       330         49763       330         49763       330         49773       390         49783       390 | 29114         150           29124         210           29134         150           29144         150           29154         150           29164         150           29174         150           29184         150           29194         150           49704         300           49714         300           49724         360           49734         300           49744         300           49754         12,300           49764         300           49774         300           49784         300           49784         300 | 29115     180       29125     300       29135     180       29145     180       29155     240       29165     180       29175     180       29185     180       29195     180       49705     330       49715     330       49725     450       49735     330       49745     330       49755     300.000       49765     330       49775     330       49785     330 | 29116     150       29126     150       29136     150       29146     210       29156     150       29166     150       29176     150       29186     150       49706     300       49716     300       49726     300       49736     360       49756     12 300       49766     300       49766     300       49776     300       49776     300       49786     300       49786     300 | 29117         180           29127         180           29137         240           29147         180           29157         180           29167         180           29177         180           29187         180           29197         180           49707         330           49717         330           49727         330           49737         390           49747         330           49757         330           49767         330           49777         330           49787         330           49787         330 | 29118     150       29128     150       29138     150       29148     150       29158     150       29168     150       29178     150       29188     150       49708     300       49718     300       49728     300       49738     300       49748     300       49758     300       49768     300       49778     300       49778     300       49788     300 | 29119     150       29129     150       29139     150       29149     150       29159     150       29169     150       29179     150       29189     150       49709     300       49719     300       49729     300       49739     300       49749     300       49759     300       49769     300       49779     300       49789     300       49789     300 |
| Terminaciones 3710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49191300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Terminaciones</b> 992150 5260                                                                                                                                                                                               | <b>Terminaciones</b> 583240 7390 8390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Terminaciones 24 · · · · · · 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terminaciones 9755990 055240 685180 755240 945180 25150 5590 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Terminaciones</b> 2596 60 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminaciones<br>207 180<br>37 90<br>7 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49190300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminaciones 2429750 7569750 419150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### **MUNDO**



LA MIRADA DEL CORRESPONSAL POR EDUARDO ÁLVAREZ La reina Margarita II sorprende al despojar a los vástagos del segundo de sus hijos de sus títulos de príncipes y excluirles desde el 1 de enero de la Corona. Una medida para racionalizar la institución en línea con otras dinastías europeas, como la sueca, la española o la británica

# Dinamarca se suma a la era de las familias reales menguantes



No se sabe cuántos miembros forman parte de la poderosa familia real saudí que controla con puño de hierro el Reino del Desierto, una gigantesca balsa sobre petróleo. Se ha llegado a publicar que integra a unos 30.000 príncipes, aunque los mayores expertos en esta Monarquía restringen el número a 7.000. Nadie se ha dedicado a contarlos uno a uno, en todo caso. Son cifras disparatadas que responden a la lógica de una dinastía que se rige aún por algunos usos y costumbres medievales. Nada

que ver con la realidad de las familias reales europeas. Las 10 que hoy se mantienen al frente de la jefatura del Estado de sus respectivos países –entre ellos, Reino Unido o Españaestán inmersas en un proceso de modernización y racionalización que pasa, entre otras cosas, por la reducción del número de integrantes de la institución monárquica.

La última en dar pasos en este sentido ha sido la Corona danesa. Y, así, la reina Margarita II (82 años), quien celebra este 2022 medio siglo en el trono, ha sorprendido a propios y extraños con la decisión de despojar de sus títulos de príncipes y princesas a cuatro de sus nietos, los descendientes de su segundo hijo, el príncipe Joaquín, que ayer admitió al asalto de un periodista que se encuentra en shock por «el maltrato» a su prole, dejando a las claras que la medida de la monarca ha abierto una auténtica crisis familiar.

La Casa Real danesa, en concreto, anunciaba la víspera que los prínci-

pes Nicolás, Félix, Enrique y Atenea –que ocupan del sexto al noveno puesto en la línea sucesoria– perderán su dignidad real y dejarán de formar parte de la Corona a partir del 1 de enero, con el fin de que puedan moldear sus propias vidas sin verse limitados por las consideraciones y obligaciones que conlleva pertenecer formalmente a la familia real.

Más allá de las consecuencias personales para cada uno de los cuatro afectados, el decreto de la reina persigue racionalizar la estructura de la institución que encarna. En la actualidad, el núcleo duro de la familia real danesa está compuesto por 13 miembros, lo que se considera desde hace años un número demasiado grande. La proyectada reducción redundará en una minimización de costes, pero sobre todo asegura un mayor control de quienes en alguna medida representan a la institución. No puede sorprender que Margarita II se preocupe por establecer cortafuegos que ayuden a evitar futuros escándalos como los que han zarandeado a tantas monarquías.

Tras la muerte de Isabel II de Inglaterra, la danesa se ha convertido en la única reina soberana en el mundo. Al frente de la dinastía que más siglos lleva ocupando ininterrumpidamente un trono europeo, goza de una altísima popularidad, de alrededor del 80%, según las encuestas que periódicamente se publican sobre la institución. La Casa Real percibe una asignación anual equivalente a 12 millones de euros. Y, aunque ninguno de los nietos de la monarca tiene fijada una cantidad de la llamada lista civil, es potestad de la reina retribuir a los miembros de la dinastía por servicios prestados en representación de la Corona.

La decisión de Margarita de Dinamarca tiene precedentes muy cercanos. En 2019, en la vecina Suecia su rey, Carlos Gustavo, decretó en la misma línea la retirada de los derechos y deberes reales de todos sus nietos, con la lógica excepción de los hijos de la actual princesa heredera, Victoria. El monarca de este país escandinavo no despojó de los títulos de príncipes a los vástagos de sus hijos Carlos Felipe y Magdalena, pero sí se les dejó fuera de la institución –lo que se traduce en que no percibirán retribución alguna del erario público ni tendrán obligaciones oficia-

les-. De modo que cuando sean mayores no representarán a Suecia en ningún acto y podrán elegir los caminos vitales que deseen. La medida supuso jibarizar la familia real casi a la mitad y contribuyó a cortar el debate sobre su alto coste.

El asunto también está sobre el tapete en el Reino Unido. La subida al trono de

Carlos III abre la puerta para una drástica reducción de los miembros activos de la dinastía que el primogénito de Isabel II llevaría planeando desde hace años. El nuevo soberano se ha encontrado, sin embargo, con dos problemas para acometer su reforma. Por un lado, el hecho de que su hijo Harry decidiera abandonar sus responsabilidades reales, junto a su mujer, Meghan Markle. Y, por otro, la retirada de todas las funciones institucionales al duque de York por el escándalo de abusos sexuales que ha destrozado su imagen para siempre. Dado que la familia real británica necesita suficiente músculo para poder desarrollar una agenda de actos en todo el globo muy superior a la de cualquier otra dinastía, de momento en el nuevo organigrama de Buckingham se mantiene como miembros en activo a los duques de Gloucester, al duque de Kent y a la princesa Alexandra, todos ellos primos de la difunta Isabel la grande. Y, mientras la monarca danesa deja a casi todos sus nietos sin título de príncipes, está por ver si en Londres Carlos III eleva o no con tal dignidad a los dos hijos de Harry y Meghan.

El caso español es singular. Desde junio de 2014, con la proclamación como Jefe de Estado de Felipe VI, la familia real -una de las más jibarizadas de Europa- quedó reducida a seis miembros: los Reyes, sus hijas y los Eméritos, de ellos sólo tres en activo en la actualidad. Las Infantas Cristina y Elena -que no pueden ser despojadas de su dignidad, reconocida de forma vitalicia por la Constitución- quedaron apartadas automáticamente, para lo que se esgrimió el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre Registro Civil de la Familia Real. Pero, en realidad, existe un agujero legal sobre quiénes son sus integrantes y en qué circunstancias se deja de formar parte de la misma. El Real Decreto mencionado no cubre el vacío y, de hecho, interpretar lo contrario nos llevaría a situaciones de tal absurdo como que si mañana la Princesa Leonor tuviera que ser proclamada Reina por razones sobrevenidas, su hermana, la Infanta Sofía, dejaría de ser parte de la Familia Real siendo apenas una niña.

### **ECONOMÍA**

#### LA ECONOMÍA MUNDIAL

«Son tiempos muy inciertos y más en Europa que en Estados Unidos. China parece estar en la peor posición económica de los últimos 20 años»

#### **LOS IMPUESTOS**

«Me encantaría que en Europa pensaran más en cómo generar crecimiento en lugar de en cómo poner más impuestos»

#### **ITALIA Y ESPAÑA**

«Italia y España deben desempeñar un papel más importante para la energía europea. Podrían ser polos energéticos en los próximos años»

#### LA INFLACIÓN

«La gran pregunta es si es temporal o estructural. Yo tiendo a verla estructural. El populismo y el nacionalismo la alimentan»

# LARRY FINK

# «La deuda de España perseguirá a hijos y nietos. Me preocupa»

El presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, avisa del nivel de endeudamiento que están alcanzado varios países como los del sur de la UE y advierte: «Seamos claros: volverá el día en que los déficits importarán a los inversores». Apuesta por un «aterrizaje duro», pero no ve una recesión larga.

#### CARLOS SEGOVIA MILÁN (ITALIA) ENVIADO ESPECIAL

«Nada de señor Fink. Soy Larry». Laurence D. Fink (Los Ángeles, 1952) se presenta como si no presidiera el mayor fondo inversor del mundo. Mueve más de 8 billones de dólares y es comprador clave de, entre otros países, la deuda de España y de acciones del Ibex. Recibe a cuatro medios de las cuatro principales economías del euro -EL MUNDO, por parte de España- en su oficina junto al teatro de La Escala de Milán porque se ha desplazado a Italia a ver a los dirigentes económicos tras las elecciones en el país. Critica que el populismo en Europa está alimentando la inflación y sobre las subidas de impuestos, de moda en países de la UE, lo tiene claro: «En EEUU vemos que la gente se va de los estados con impuestos más altos a otros en que son más bajos. Subir impuestos no funciona a largo plazo, porque hay posibilidad de ele-

Pregunta.- ¿Cómo ve la economía mundial?

Respuesta.- Son tiempos muy inciertos, y probablemente hay más incertidumbre en Europa que en Estados Unidos. También China parece estar en la peor posición económica de los últimos 20 años. Nos enfrentamos a un riesgo geopolítico que no hemos visto en 30 años. La invasión de Rusia en Ucrania demuestra que probablemente se ha subestimado el valor del dividendo de la paz de la caída del Muro de Berlín. La economía mundial podría experimentar un duro aterrizaje. Pero no creo que la recesión vaya a ser un problema que dure cinco años.

P.- ¿Cuáles son los mayores problemas de Europa?

R.– La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de manifiesto la dependencia europea de fuentes de energía, especialmente en Alemania e Italia. La economía alemana está se enfrenta a grandes vientos en contra. Me dicen que si este invierno es normal, la energía es suficiente. Pero si el invierno es mucho más frío habrá problemas de suministro.

R- BlackRock es un gran comprador de deuda soberana. ¿En qué medida le preocupan los niveles de deuda de la zona euro, especialmente en Italia y España?

R.- Me preocupa mucho la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto en cada país, incluido el mío, Estados Unidos. Así que seamos claros: los déficits un día volverán a ser importantes para los inversores. Ahora no importan tanto como deberían, así que necesitamos que se genere crecimiento económico, porque es la única manera de salir de los déficits. La deuda en relación con el PIB en Italia, en España, incluso en Estados Unidos y en Japón va a perseguir a los hijos y a los nietos. El problema es que los políticos no se centran en el largo plazo, sino en cómo arreglar el día de hoy. Necesitamos un liderazgo que empiece a centrarse en cómo construir el mañana y asegurarse de que es un mañana del que estemos orgullosos, pero estamos viendo el aumento del populismo y el extremismo. Cuando he observado las elecciones italianas, vi que todos los candidatos se dirigían al centro con el resultado de una mezcla. En Estados Unidos, por desgracia, las voces que se oyen son más de extrema derecha y de extrema izquierda, y el centro se está per-

R-¿Qué opina del resultado de las elecciones en Italia y de la posibilidad de un gobierno liderado por la derecha extrema?

R.- He hablado con varios máximos ejecutivos en Italia y he visto un optimismo con reservas. Me sorprendió bastante, pero de los empresarios escuché más optimismo que preocupación. Obviamente, la composición del gabinete va a ser

muy importante. Mucho dependerá de la elección del Ministro de Economía. La economía italiana crece actualmente más rápido que la alemana. El sistema bancario está en buena forma tras años de reestructuración. He hablado con muchos primeros ministros en los últimos años. No entiendo por qué Italia no se convierte en el motor de la energía a través de la energía solar. BlackRock tendría enormes reservas de capital de nuestros inversores a largo plazo para co-invertir con Italia para construir un campo solar en Italia. Y luego se necesita tener la red eléctrica, que al menos Europa todavía no tiene. Así que creo que si Europa va a ser autosuficiente en materia de energía, eso significa que Italia y España tienen que desempeñar un papel más importante. Y España está más avanzada por un amplio margen que Italia en términos de energía solar y eólica. E Italia tiene gas. Veo que en los próximos años, tanto España como Italia podrían ser polos energéticos de Europa.

P.– ¿Qué riesgos ve de una recesión en Alemania?

R.- Doy mucho crédito al gobierno alemán, que ha sido muy pragmático. Están construyendo rápidamente dos nuevas plantas de gas natural licuado. Están encendiendo las plantas de carbón, a pesar de que el uso del carbón es obviamente un resultado malo a largo plazo para el clima. Pero a corto plazo, mantener la economía es más importante. Cuando hablo con los empresarios, están menos preocupados por Alemania en los próximos dos años, como lo están en otras partes de Europa en términos de preparación. Yo diría que Alemania está en una posición muy buena, a pesar de que probablemente entre en un ciclo económico en forma de V durante un tiempo. Alemania también tiene mucha capacidad fiscal para mitigar la crisis. Lo que me preocupa de la economía alemana no es tanto el suministro de energía como los fuertes lazos comerciales con China. .

**R**– ¿Cree que las economías europeas podrán capear este temporal?

R.– A largo plazo, soy optimista respecto a Europa. Puede avanzar rápidamente hacia más tecnologías de descarbonización y buscar proveedores de gas alternativos, por ejemplo con gasoductos desde Argelia. No creo que vayamos a ver una recesión económica prolongada en Europa.

P.- ¿Cómo evalúa la presión inflacionista?

R.- Tener una inflación elevada es menos grave para los pobres que una recesión. Una de las preguntas que he planteado a todos los banqueros centrales es: ¿Qué tiene de mágico el 2% de inflación? ¿Por qué no el 3%? No creo que el 2% sea una tasa natural. Creo que ya va a llevar algún tiempo bajarla al tres, así que la pregunta es: ¿qué harán los bancos centrales si están en el 3% de inflación y la economía es lenta? ¿Seguirán intentando bajarla al 2% y arriesgarse a una recesión mayor o lo dejarán estar? Yo preferiría que se detuvieran en el 3%

**P**- ¿La guerra en Ucrania es la responsable de la inflación?

R.- Ésa es la gran pregunta: ¿la inflación es transitoria o es más estructural? Y yo tiendo a creer que es más estructural. Esta situación actual me recuerda a la de finales de los 70 y principios de los 80, cuando los principales bancos centrales de Europa y Estados Unidos endurecían agresivamente su política monetaria. Al mismo tiempo, los gobiernos están aplicando estímulos fiscales a una escala increíble. Estos dos funcionan uno contra el otro, tenemos una desconexión entre la política monetaria y la política fiscal que podría incluso crear tipos de interés más altos durante un corto período de tiempo. Están las políticas que han sido creadas por el populismo y el nacionalismo,

tal vez son buenas políticas para el empleo y la creación de puestos de trabajo, pero ¿a qué coste de inflación?

R-¿Quiere decir que el populismo y el nacionalismo económico alimentan la inflación debido a los costes de la deslocalización y de depender más de los productos nacionales, y contribuyendo a la escasez de mano de obra?

R.- Así es. No hay más que ver las tasas de inmigración, las ofertas de empleo... Yo diría que durante los próximos dos o tres años vamos a ver más presiones inflacionistas. La transformación hacia una economía descarbonizada también significa que vamos a tener una inflación elevada porque para crear la mayoría de estos productos verdes, las primas serán a veces el doble o el triple.

**P.**– ¿A qué velocidad se puede ir hacia una economía verde?

R.- Yo diría que en muchos gobiernos han pasado más tiempo reduciendo la oferta sin reducir la demanda. De ahí este desequilibrio. Creo que ahora hay un enfoque con más sentido común en Europa de que en la transición energética puede que tengamos que usar más carbón y gas. En la taxonomía, el gas es ahora verde. Hace un año, el gas era marrón.

**P**– ¿Se está retractando de su posición de que deberíamos desprendernos de la energía fósil?

R.- Nunca he dicho que haya que desinvertir en ninguna de mis cartas. Siempre he creído que tenemos que crear una transición justa y equitativa. La desinversión rápida del petróleo o del gas no es una transición justa y equitativa. Requiere un proceso de planificación a largo plazo y una inversión rápida en tecnología de descarbonización de forma simultánea. Creo que el gas va a estar con nosotros durante 100 años.

**P**– ¿Qué efecto tienen las sanciones occidentales en la economía rusa?

R.- No sólo sanciones. Quizá más de 1.400 empresas abandonaron Rusia no porque hubiera sanciones, lo hicieron porque sus empleados y otros grupos de interés para ellas dijeron que era lo correcto. Así que creo que no fueron sólo las sanciones, sino también el poder del capitalismo actual de stakeholders. Esta combinación de sanciones y comportamiento de las empresas públicas y privadas ha provocado un rápido y grave deterioro de la economía rusa. Espero ahora que las negociaciones se pongan en marcha en algún momento, porque la tragedia humana no hace más que crecer. He mantenido conversaciones con el presidente de Ucrania, y el equipo de asesoramiento sobre mercados financieros de BlackRock está trabajando con ellos para ayudarles a di-

#### **ECONOMÍA**

#### **RUSIA**

«Espero que empiecen las negociaciones con Rusia en algún momento. La tragedia humana no para de crecer»

#### **BANCOS CENTRALES**

«Los bancos centrales buscan un objetivo de inflación del 2%. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mágico? Preferiría que busquen el 3%»

#### LA POLÍTICA ENERGÉTICA

«El gas va a estar con nosotros 100 años. Veo más sentido común ahora en la política energética europea, puede que necesitemos el carbón»

#### **EL TELETRABAJO**

«Estaba bien con el Covid, pero no estaba destinado a ser permanente. Si el teletrabajo se convirtiera en permanente sería un desastre»



PAOLO DUTTO

señar un programa que permita organizar y gestionar un fondo de reconstrucción. Y lo estamos haciendo pro bono.

**P**– ¿Qué opina de los impuestos a los ricos y a los beneficios caídos del cielo a las empresas energéticas?

R.- Soy partidario de que la reducción de impuestos puede crear economías más dinámicas. Al mis-

mo tiempo, tenemos que encontrar formas de crear una sociedad más justa y equitativa. Se trata de un equilibrio y no estoy aquí para sugerir cuál es el equilibrio correcto en cada país. Los ricos tienen que pagar su parte, pero no debemos demonizar el éxito.

Y en lo que respecta al impuesto sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas, no estoy de acuerdo. Hace dos años, algunas de estas empresas energéticas estuvieron a punto de quebrar. Y nadie dijo en ese momento: Oh, vamos a rescatar a las empresas energéticas. Yo preferiría que el dinero fuera utilizado por las empresas y sus accionistas para aumentar las inversiones en tecnología de descarboniza-

ción. Creo que aquí el sector privado será más eficiente que el público en términos de asignación de recursos. ¿Por qué Estados Unidos sigue innovando mucho más que Europa? Bueno, en gran parte se debe a que hay más oportunidades de hacer riqueza en Estados Unidos que en Europa.

P.– ¿Cree que subir impuestos es un freno para la economía europea?

R.- Algunas de las personas más inteligentes que tenemos en Estados Unidos son europeas. Europa tiene unas escuelas fantásticas. La pregunta es: ¿por qué Europa está perdiendo algunos de esos fantásticos graduados en favor de otros lugares del mundo? Por la elección. Me encantaría que Europa pensara en cómo generar crecimiento en lugar de en cómo subir los impuestos. En cómo permitir que las empresas de nueva creación dispongan de más capital durante más tiempo. En general, lo que se ve en Europa es que las empresas emergentes suelen venderse a menudo a empresas estadounidenses

**P.**– Usted ha sido muy crítico con el teletrabajo. ¿Por qué?

R.- Porque funcionaba estupendamente cuando el Covid era una enfermedad peligrosa. Ahora el Covid es muy parecido a una gripe, sobre todo si te proteges con una vacuna. Así que el teletrabajo no estaba destinado a ser algo permanente. Si se convirtiera en permanente, sería un desastre.

**P.**– Su posición es bastante inusual en estos tiempos...

R.– Todos Îos consejeros delegados con los que hablo lo piensan, pero no lo dirán públicamente. Ahora bien, seamos claros: ¿necesitamos volver a trabajar cinco días a la semana? En la mayoría de los trabajos, no. Tal vez en algunos trabajos, sí. ¿Necesitamos dar más flexibilidad a nuestros trabajadores? Sí. Una de las cosas buenas cuando estás de vacaciones, es que tal vez quieras tomarte una semana extra y trabajar a distancia durante esa semana. Y luego, durante las semanas siguientes, trabajas en la oficina durante cinco días a la semana. Podemos ofrecer esa nueva flexibilidad con la que nunca habíamos soñado. Pero para llegar a ser un líder en una empresa, tienes que desplazarte a diferentes lugares y negocios. Eso no se puede hacer a distancia. Mis mejores ideas no las obtengo en reuniones, sino cuando entro en una oficina y hablo con al-

**P.**–¿Dónde meter el dinero en estos tiempos de incertidumbre? ¿Qué aconseja a los ahorradores?

R.- Creo firmemente en la inversión sistemática para obtener un resultado de 30 años. Hay diferencias sociales entre América y Europa. Estados Unidos realmente nunca tuvo una guerra en su suelo. Y por eso hay más esperanza en Estados Unidos y por eso los ahorradores estadounidenses ponen más dinero en la renta variable. En cambio, creo que hay un miedo sistemático a Europa debido a las dos guerras mundiales, y por eso los europeos son más ahorradores en una cuenta bancaria. Tienen menos esperanza que los estadounidenses. Hay que tener esperanza.

ma de armonizar impuestos y evitar

# Subida a 23.000 ricos y bajada a rentas inferiores a 21.000 euros

Hacienda busca diluir la política fiscal del PP con su nuevo tributo a grandes fortunas

Pero no todo son reducciones en

el IRPF. Dentro de las medidas «para

que contribuyan quienes más tie-

nen», Hacienda subirá la tributación

a las rentas del capital superiores a

200.000 y 300.000 euros. Además, se

DANIEL VIAÑA / RAÚL PIÑA MADRID

María Jesús Montero desveló aver el plan del Ejecutivo en materia impositiva: una reforma fiscal que pretende elevar la recaudación por impuestos entre las rentas más elevadas y las grandes empresas y, al mismo tiempo, aliviar la carga de las rentas más bajas con modificaciones en IRPF, como adelantó EL MUNDO. El resultado total de las medidas supone un aumento de ingresos por valor de 3.144 millones de euros en los dos próximos años. Esto es, el saldo final es una subida de impuestos. Y con el rechazo a la deflación y el nuevo impuesto a los ricos, que es una suerte de armonización fiscal, Montero trata de diluir la política fiscal del PP.

IRPF. El Ejecutivo ampliará la reducción de rendimientos por trabajo de 18.000 a 21.000 euros. Montero explicó que ese llega hasta esos 21.000 euros porque es el sueldo mediano en España, y según sus cálculos los beneficiarios potenciales de la rebaja son el 50% de los trabajadores. El dato final de beneficiados, sin embargo, será menor con toda seguridad. Asimismo, Hacienda eleva el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros. «Esto es relevante y garantiza, por ejemplo, que un trabajador que hoy gana el SMI, fijado en 14.000 euros, no tributará por IRPF cuando el Gobierno aumente el Salario Mínimo Interprofesional en 2023», explican en el Ministerio. Con este paquete de medidas, los contribuyentes registrarán un ahorro de 1.881 millones y para contextualizar la rebaja, Montero puso el siguiente ejemplo: «Un trabajador que hoy gana 18.000 euros, se ahorrará 746 euros al año».

rechaza totalmente la deflactación por la que tanto ha abogado el PP y que muchas regiones han anunciado ya para su tramo autonómico. Hacienda explica que, aunque se aplique sólo a los primeros tramos, la medida beneficiaría a todos los contribuyentes sin distinción ya que todos pasan por esos tramos más bajos, incluidos los que presentan rentas elevadas.

IMPUESTO A LOS RICOS. Otra de las medidas más destacadas del paquete fiscal y que había sido exigida por Podemos en numerosas ocasiones. El denominado impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas será temporal, para 2023 y 2024, y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los tres millones de euros. A los patrimonios de entre tres y cinco millones se les aplicará un tipo del 1,7%, a los de entre cinco y 10 millones un 2,1%, y a los de más de 10 millones, el 3,5% Según el Ejecutivo, se evitará la doble imposición, que es ilegal y daría lugar a numerosas denuncias, permitiendo que la cuota que se abone por patrimonio en CCAA sea totalmente deducible. Pero incluso así. en Hacienda son conscientes de que es probable que se produzca litigiosidad. Y su recaudación potencial es de 1.500 millones afectando a 23.000 contribuyentes aunque, una vez más, esa cifra difícilmente se alcanzará. La razón: que esa cantidad se obtendría si todas las regiones eliminasen el impuesto de Patrimonio, algo que no sucederá. Por lo tanto, el impuesto tendrá un menor impacto en términos de ingresos aunque sí es muy relevante desde un punto de vista político y, de hecho, es una for-



'Solidario'. Es lo que se aplicará a los patrimonios que sean superiores a los 10 millones

las rebajas del PP en Patrimonio. Tanto es así que desde fuentes de Hacienda apuntan muy claramente que de lo que se trata es de aplicar un mínimo en todo el país. **AUTÓNOMOS**. Se aplica una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se eleva además del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación. Las dos medidas suman 184 millones.

> TASA ROSA. La ministra apenas hizo referencia a esta decisión, que es también una exigencia de Podemos y que figura en el acuerdo de Gobierno que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero a partir del próximo año, los productos de higiene femenina, los preservativos y los anticonceptivos no medicinales pasarán a estar gravados con un IVA del 4%. Hasta ahora Hacienda había rechazado esta rebaja, apuntando que Europa recomienda justo lo contrario, esto es, ir eliminando progresivamente los tipos reducidos del impuesto. Pero el Ministerio, que siempre que toma una medida en lí-

nea con Bruselas hace referencia a

las recomendaciones comunitarias,

no apuntó nada en este caso.

SOCIEDADES. Aquí se encuentra buena parte del incremento de ingresos que el Ejecutivo estima lograr con su paquete fiscal. Hay una pequeña rebaja para las pequeñas y medianas empresas (pymes), a las que se les reduce el tipo nominal del 23% al 25%. Y, al mismo tiempo, Hacienda limita al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados. Es una decisión que afecta a las grandes empresas, y su impacto entre 2023 y 2024 ascenderá a los 2.500 millones.

EL PAPEL DE PODEMOS. Este punto, evidentemente, no es ninguna medida fiscal, pero sí es muy relevante porque, como ya se ha apuntado, algunas de las nuevas actuaciones tienen el sello de Podemos. «Hemos metido programa de fiscalidad en el BOE», se felicitan, de hecho, desde la formación. «Esta reforma fiscal, mucho más ambiciosa de lo que inicialmente estaba previsto por la parte socialista del Gobierno, es la mejor noticia para tener servicios públicos mejor financiados», expuso ayer la ministra Ione Belarra.



La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, durante la presentación del plan fiscal del Gobierno. EUROPA PRESS



### Alivio en el IRPF sin tocar tramos

#### DIEGO G. CAMPORRO MADRID

La propuesta fiscal del Gobierno pretende aliviar la carga impositiva que soportan las rentas más bajas del país, hasta los 21.000 euros.

¿Cómo va a afectar a tu bolsillo la rebaja de los rendimientos del trabajo?

La reducción de rendimientos beneficiará al 50% de los trabajadores, según la ministra. Por ejemplo: Un trabajador casado con descendientes que tenga un sueldo de 19.000 euros y tribute mediante declaración conjunta, dejaría de pagar el IRPF y se ahorraría 331 euros. En el caso de

un pensionista mayor de 65 años con una pensión de 16.500 euros, que se beneficiaría de un ahorro del 47%, en concreto, 689 euros. Un trabajador monoparental con dos descendientes y un sueldo de 18.500 euros se beneficiaría de un ahorro de 516 euros en el impuesto.

#### Soy autónomo. ¿Me beneficia?

Sí. El Gobierno ha presentado una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para los autónomos. Además, se eleva del 5% al 7% la reducción de gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada de los autónomos

#### ¿Qué pasa con la energía?

Dentro del documento, se esgrimen una serie de medidas relacionadas con la rebaja del IVA en productos de combustión, como son el gas natural, la leña y los pellets. De igual modo, se recoge una rebaja del IVA de la electricidad y de otros impuestos a la energía eléctrica.

#### ¿Y con las grandes fortunas?

Dentro del apartado: medidas para que contribuyan los que más tienen, se incluye una serie de actuaciones para aumentar la carga impositiva a las grandes fortunas. Se creará un impuesto para los ejercicios de 2023 y 2024, en los patrimonios mayores a 3 millones.

#### ¿Hay rebaja en la tasa rosa?

El acuerdo del Gobierno incluye una rebaja del 10% al 4% del IVA que grava los productos de higiene

### **ECONOMÍA**

# Feijóo critica la rebaja fiscal por dejar fuera a la clase media

Lamenta que tampoco alivie la presión sobre los alimentos y que no se aplique ya este año

#### JUANMA LAMET MADRID

La rebaja fiscal que anunció ayer el Gobierno le parece al PP «decepcionante y escasa» porque no tendrá impacto sobre las familias de renta media, no entrará en vigor hasta 2023 y no incluirá un alivio fiscal para los alimentos básicos.

Alberto Núñez Feijóo aplaude que Pedro Sánchez rectifique, pero le afea que la reducción del IRPF sólo afecte a las rentas menores de 21.000 euros y deje fuera, por tanto, «a la clase media».

«Si el Gobierno aplica lo que ha dicho esta mañana [por ayer], los españoles han de saber que no les van a bajar los impuestos en 2022», criticó el presidente del PP durante un acto en Vigo. Se refiere a que las medidas no se harán efectivas hasta el año que viene.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este jueves un ambicioso paquete que pretende elevar la recaudación impositiva de los más ricos y aliviar la carga de las rentas más bajas con un beneficio fiscal en el IRPF que afectará, según dijo, al 50% de los contribuyentes.

Además, se aplicará una rebaja adicional de los módulos de los autónomos, y se crea un nuevo impuesto a la riqueza, a partir de 2023. El PP cree que este gravamen puede invadir competencias autonómicas. De manera que, si el texto definitivo traspasa esa línea, los populares irían a los tribunales para defender el «derecho» de las regiones a bonificar al 100% el Impuesto sobre Patrimonio.

«El Gobierno, cuando tiene el récord de recaudación, dice 'no' a la bajada de impuestos en 2022. No tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y con las rentas



FERNÁNDEZ VARA SE UNE A LA GUERRA. Guillermo Fernández Vara también sucumbe a la ola de rebajas. A pesar de haberse negado en rotundo a participar en esta «guerra de impuestos», el barón extremeño anunció que propondrá al PP, en la negociación de los presupuestos regionales «la mayor bajada de la historia de las tasas». DAVID VIGARIO

bajas, a las que ha dicho no a bajarles los impuestos en 2022, que es el ejercicio con mayor dificultad», ha proseguido Feijóo

El líder del principal partido de la oposición ha denunciado la «improvisación» del Ejecutivo, por llevar desde abril asegurando que no se pueden bajar los impuestos, para, al final, acabar reconociendo que se pueden bajar algunos.

Además, Feijóo insiste en que es fundamental bajar el IVA de los productos básicos de alimentación: «El Ejecutivo sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años y no está dispuesto a bajar los alimentos básicos para poder hacer una cesta de la compra mínima».

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha subrayado en Sevilla que «el Gobierno cuando rectifica acierta», pero ha añadido que «se queda corto rebajar el IRPF» a las rentas hasta 21.000 euros, en vez de 40.000.

«Emplean sólo 3.144 millones» para la reducción fiscal gubernamental, «cuando el aumento de recaudación de los siete primeros meses fue de 23.000 millones», se ha quejado.

### **Expansión**









# Transformarse para crecer

Infraestructuras Portuarias y Ferroviarias Update Corredor Ferroviario del Mediterráneo (9ª Edición)

Dña. Isabel Pardo de Vera SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

oct 9:00 - 12.20 h Hotel Intercontinental Barcelona Avenida Rius i Taulet 1-3



#### #CorredorMediterraneoEXP

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.eventosue.com/corredor marketing.conferencias@unidadeditorial.es

#TransformarCrecer

# La inflación se modera al 9% en septiembre

El Gobierno y los expertos esperan que la subida de precios ya haya tocado techo. En términos mensuales, el IPC baja un 0,6%.

#### **ALEJANDRA OLCESE** MADRID

La inflación se ha moderado en septiembre hasta situarse en el 9% interanual, lo que significa que los precios son hoy un 9% más altos de los que se registraban en el país hace un año, según el dato adelantado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pese a ser una subida del Índice

de Precios al Consumo (IPC) muy elevada, la inflación se desacelera respecto a las tasas interanuales en las que se ha situado los últimos meses: en julio los productos que consumimos fueron un 10,8% más caros que en el mismo mes del año pasado, y en agosto, un 10,5%. Es la primera caída después de 14 meses consecutivos de subidas.

El INE ha explicado que el descenso en la tasa interanual se debe principalmente «a la bajada de los precios de la electricidad», respecto a los que se registraron en septiembre de 2021. «También influye, aunque en menor medida, el descenso de los carburantes, frente a la subida del año anterior, y la bajada del transporte», apuntan.

Influye también el efecto base, es decir, que se comparen los precios de septiembre con los de septiembre de 2021, cuando el IPC subió ya un 4%, frente a subidas de en torno al 3% de los meses previos.

En términos mensuales, si comparamos los precios de septiembre con los de agosto, el IPC cayó un 0,6%, frente al repunte del 0,3% del mes pasado, lo que implica que los precios de los bienes y consumo que hemos pagado en septiembre han sido más baratos que los que adquirimos en agosto. Se trata del mayor descenso de la tasa mensual del IPC en un mes de septiembre desde el inicio de la serie histórica, en 1961. Precisamente la inflación

mensual es el dato que está utilizando últimamente el Gobierno para defender que los incrementos de precios van desinflándose poco a poco y que la tendencia es a la baja.

«Pensamos que la inflación ha tocado techo al mirar la evolución mensual. Ya estamos en una situación en la que la subida de precios mensual es muy moderada y entonces cuando la subida del mes nuevo es mas pequeña que la del mismo mes del año anterior, la inflación baja. Ya hemos digerido el efecto directo y el inducido, si no se producen subidas adicionales de costes, la inflación tenderá a bajar. Pero todo está sometido a la extrema prudencia de un entorno en el que los precios del gas y la electri-

#### Influye que ya se compara con meses que tuvieron subidas fuertes del IPC

cidad siguen siendo volátiles», apuntaban recientemente en el Ministerio de Economía.

Sin embargo, el contagio de las subidas de precios al conjunto de la cesta de consumo sigue siendo grave, como se recoge en la inflación subyacente, que excluye el precio de los alimentos frescos y la energía (por ser los componentes más volátiles) y aún así subió un 6,2% interanual –frente al 6,4% de agosto—y un 0,2% intermensual.

El panel de economistas de Funcas, integrado por veinte de los servicios de estudios y análisis macroeconómico más importantes del país, prevé que el IPC descienda en octubre hasta el 8,4%; en noviembre, al 8,2% y en diciembre, al 7,5%. El próximo mes, además, entrará en vigor la rebaja del IVA del gas del 10% al 4%, y se perpetuará el efecto base (en octubre de 2021 los precios subieron un 5,4%), con lo que se puede esperar una moderación del índice.

En lo que va de año, la inflación promedio es del 9%.

las palomas. Aún así, la palabra más repetida por el gobernador en su discurso fue «incertidumbre». En sus cálculos, además, se estima que, una vez se alcance el tipo máximo, éste se mantendrá durante al menos otro año para contener la inflación.

Hernández de Cos explicó las dos propuestas de política monetaria que se pueden aplicar: la basada en «el principio de Brainard», que invita a ser «prudente» y «dar pasos cortos en una habitación a oscuras», o la más agresiva y recientemente defendida por Isabel Schnabel en la reunión de Jackson Hole, que plantea adelantarse con rotundidad a escenarios de inflación totalmente descontrolada. «Estos dos razonamientos distintos explican por qué los bancos centrales, incluido el BCE, hemos seguido una senda de endurecimiento de cierta gradualidad y cierta anticipación del ajuste»

El gobernador se extendió en el análisis de los riesgos que implicarían una mayor inflación. A su juicio, el primero sería el contagio a efectos de segunda ronda, mediante el incremento de los salarios o de los márgenes empresariales. «Hasta ahora este fenómeno no se ha dado en el área euro», afirmó, ni espera que se dé en un futuro inmediato. En segundo lugar, advirtió sobre el desanclaje de expectativas de inflación, concepto que definió como la pérdida de confianza de los consumidores sobre que se alcance el objetivo de reducción. Aunque calificó de «preocupante» la situación actual, consideró que aún sigue bajo control. El tercer riesgo se basa en acontecimientos geopolíticos adversos.

Hernández de Cos señaló que los efectos en política monetaria suelen observarse «en un año o año y medio» y se despidió con un mensaje de confianza: «Espero que mis palabras les hayan tranquilizado sobre nuestra voluntad de frenar la inflación sin causar un sufrimiento innecesario a nuestros ciudadanos».



El Rey Felipe VI preside el congreso de directivos en Bilbao con Hernández de Cos a su izquierda. ARABA PRESS

# Cos apuesta por un techo a los tipos del 2,5%

El Banco de España prevé una subida suave del precio del dinero hasta marzo, pero destaca la incertidumbre

#### FRANCISCO PASCUAL BILBAO

El gobernador del Banco de España ha decidido poner una cifra al fin de la subida de tipos de interés del BCE para que inversores y empresas tengan una referencia. Según sus cálculos, se situará en el próximo mes de marzo entre el 2,25 y el 2,5%. Pablo Hernández de Cos hizo pública su previsión en el Congreso del Consejo de Directivos (CEDE), que se celebra en Bilbao,

en una intervención cargada de significación y matices.

«Permítanme que me exprese con claridad: nadie sabe dónde se situará el tipo de interés terminal», dijo Hernández de Cos. Y, ¿por qué minutos después se atrevió a poner una cifra encima de la mesa? La razón no estaba explícita en su discurso, pero resulta obvio que ofrece orientación a unos mercados que no pueden seguir permanentemente a ciegas.

El gobernador señaló que, para lograr el objetivo a medio plazo de que la inflación se sitúe en el 2%, los tipos de interés continuarán aumentando de forma lineal hasta marzo de 2023, que es cuando se sitúen en la horquilla prevista.

Realizar un cálculo de estas características va mucho más allá de expresar el resultado de los modelos del supervisor. Hasta marzo de 2023 quedan cuatro reuniones del BCE. En la última, el organismo presidido por Christine Lagarde elevó los tipos un histórico 0,75% hasta situarlos en el 1,25%. De ello se deduce que Hernández de Cos, que forma parte del órgano de decisión del BCE, aboga por que las próximas subidas sean mucho más contenidas y alejadas en todo caso del 0,75%.

En un BCE actualmente dominado por los *halcones*, el banquero español se sitúa claramente del lado de

#### **ECONOMÍA**

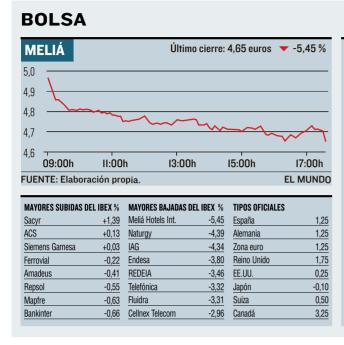

| IBEX 35         |                      |                             |                 |                                  |  |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | AYER MIN. MÁX.  | VARIACIÓN AÑO %  ANTERIOR ACTUAL |  |
| Acciona         | 178,700              | -5,000 -2,72                | 177,100 183,800 | 52,00 6,31                       |  |
| Acciona Ener    | 38,260               | -1,080 -2,75                | 37,900 39,660   | 22,87 17,43                      |  |
| Acerinox        | 8,160                | -0,182 -2,18                | 8,060 8,350     | 39,17 -28,33                     |  |
| ACS             | 22,610               | 0,030 0,13                  | 22,210 22,740   | 1,68 -4,07                       |  |
| Aena            | 107,000              | -2,050 -1,88                | 106,350 108,350 | -2,39 -22,91                     |  |
| Amadeus         | 45,790               | -0,190 -0,41                | 45,030 46,000   | 0,13 -23,22                      |  |
| ArcelorMittal   | 20,130               | -0,230 -1,13                | 19,420 20,400   | 50,11 -29,06                     |  |
| B. Sabadell     | 0,689                | -0,016 -2,30                | 0,682 0,708     | 73,75 16,49                      |  |
| B. Santander    | 2,382                | -0,057 -2,32                | 2,354 2,434     | 20,84 -19,01                     |  |
| Bankinter       | 5,696                | -0,038 -0,66                | 5,652 5,794     | 41,93 26,33                      |  |
| BBVA            | 4,553                | -0,091 -1,96                | 4,502 4,634     | 39,76 -13,29                     |  |
| CaixaBank       | 3,301                | -0,049 -1,46                | 3,277 3,355     | 21,63 36,74                      |  |
| Cellnex Telecom | 31,100               | -0,950 -2,96                | 31,000 31,930   | 12,56 -39,23                     |  |
| Colonial        | 4,748                | -0,122 -2,51                | 4,674 4,854     | 9,77 -42,45                      |  |
| Enagás          | 16,025               | -0,310 -1,90                | 15,965 16,350   | 29,67 -21,45                     |  |
| Endesa          | 15,700               | -0,620 -3,80                | 15,700 16,205   | 3,42 -22,28                      |  |
| Ferrovial       | 23,160               | -0,050 -0,22                | 22,970 23,350   | 25,80 -15,97                     |  |
| Fluidra         | 14,880               | -0,510 -3,31                | 14,320 15,240   | 73,90 -57,73                     |  |
|                 |                      |                             |                 |                                  |  |

|                   | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA | AYER          | VARIACIÓN AÑO % |  |
|-------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|--|
| TÍTULO            | COTIZACIÓN | EUROS %          | MIN. MÁX.     | ANTERIOR ACTUAL |  |
| Grifols           | 8,834      | -0,248 -2,73     | 8,614 9,060   | -28,17 -47,65   |  |
| IAG               | 1,070      | -0,049 -4,34     | 1,055 1,119   | -4,86 -37,24    |  |
| Iberdrola         | 9,626      | -0,180 -1,84     | 9,534 9,754   | -3,41 -7,53     |  |
| Inditex           | 21,000     | -0,390 -1,82     | 20,620 21,260 | 14,76 -26,39    |  |
| Indra             | 7,645      | -0,140 -1,80     | 7,540 7,765   | 38,60 -19,70    |  |
| Mapfre            | 1,586      | -0,010 -0,63     | 1,569 1,616   | 27,71 -12,16    |  |
| Meliá Hotels Int. | 4,652      | -0,268 -5,45     | 4,652 5,000   | 4,93 -22,49     |  |
| Merlin Properties | 7,635      | -0,200 -2,55     | 7,545 7,955   | 42,58 -20,22    |  |
| Naturgy           | 23,770     | -1,090 -4,38     | 23,770 24,910 | 65,64 -16,98    |  |
| PharmaMar         | 53,820     | -0,500 -0,92     | 53,200 55,100 | -18,40 -5,61    |  |
| Redeia            | 15,900     | -0,570 -3,46     | 15,900 16,405 | 27,20 -16,43    |  |
| Repsol            | 11,735     | -0,065 -0,55     | 11,465 11,865 | 37,05 12,45     |  |
| ROVI              | 42,520     | -0,360 -0,84     | 41,840 42,880 | 98,93 -42,38    |  |
| Sacyr             | 2,192      | 0,030 1,39       | 2,140 2,206   | 24,12 -4,11     |  |
| Siemens Gamesa    | 17,925     | 0,005 0,03       | 17,910 17,965 | -36,33 -14,93   |  |
| Solaria           | 16,310     | -0,225 -1,36     | 16,190 16,920 | -27,58 -4,73    |  |
| Telefónica        | 3,345      | -0,115 -3,32     | 3,331 3,444   | 33,84 -13,16    |  |
|                   |            |                  |               |                 |  |

# Truss no se mueve del sitio pese al pánico

Los bancos retiran el 40% de las hipotecas y los analistas prevén un 15% de caída del ladrillo

**CARLOS FRESNEDA** LONDRES

CORRESPONS

La premier Lis Truss defendió el jueves a capa y espada su controvertido plan económico, pese al desplome de la libra y el pánico en los mercados financieros. La intervención de urgencia del Banco de Inglaterra, comprando el equivalente a 73.000 millones de euros en bonos, aplacó tan solo momentáneamente la extrema preocupación de los británicos por el futuro de los fondos de pensiones y de las hipotecas.

Los grandes bancos –del Santander al HSBC- decidieron retirar en las últimas horas más de 1.620 productos hipotecarios, en torno al 40% de la oferta que había hasta esta semana en el mercado, según datos de Moneyfacts. El temor a un aumento de los tipos de interés –que podría llegar al 6% el próximo año– ha forzado la desbandada general en el sector.

Decenas de miles de británicos tendrán que renegociar sus prestamos hipotecarios (como si no tuvieran suficiente con el aumento de las facturas del gas y la electricidad) y otros tantos primeros compradores tendrán que renunciar a su sueño de tener casa propia. La subida de las hipotecas podría repercutirse también en los alquileres. A medio plazo, el impacto podría traducirse en una caída de hasta un 15% del precio de la vivienda en 2023, según la mayoría de analistas.

Pese a la situación de máxima ansiedad en la que vive el país, la *premier* Liz Truss planea seguir adelante con el mayor recorte de impuestos en medio siglo, cuestionado por el

Fondo Monetario Internacional (FMI), por la mayoría de los expertos económicos e incluso por decenas de diputados en su propio partido.

Criticada por enclaustrarse en Downing Street en medio del torbellino causado por su presupuesto, Truss rompió finalmente el silencio al cabo de seis días con una serie de entrevistas a emisoras locales de la BBC. La premier eludió su responsabilidad por la reacción de los mercados y alegó que los problemas de la economía se ha visto agravados por «la difícil situación internacional».

Truss negó que se estuviera comportando «como si no hubiera una crisis», pero un sondeo de YouGov reveló el hundimiento del Partido Conservador entre los votantes, superado por el Partido Laborista de Keir Starmer por la abrumadora diferencia de 33 puntos (21% a 54%), casi el doble que al inicio de la semana.

La premier negó que exista una relación directa entre el minipresupuesto de emergencia presentado por su secretario del Tesoro, Kwasi Kwarteng, y la subida de los tipos de interés, alegando que la política monetaria la decide el Banco de Inglaterra (y sin entrar en su tensa relación con el gobernador Andrew Bailey).

«Estoy preparada para tomar decisiones difíciles y el plan que hemos puesto en marcha es el correcto para lograr un crecimiento a largo plazo», dijo, haciendo eco a sus propias declaraciones durante la campaña por el liderazgo conservador tras la caída de Johnson. «Por supuesto, siempre habrá gente que se oponga a me-



La 'premier' británica, Liz Truss. AP

#### Lanza balones fuera al ser preguntada por el futuro de pensiones e hipotecas

didas particulares, y no va a ser fácil. Pero es lo que tenemos que hacer».

Truss negó que sus recortes fiscales, que dejarán un agujero de más de 55.000 millones de euros en las arcas públicas, sean una especie de «Robin Hood a la inversa» para favorecer a los más ricos. La *premier* reiteró que la parte más importantes de su plan es la congelación de las facturas eléctricas en un máximo de 2.500 libras al año (unos 2.800 euros) que aliviará la presión sobre los hogares.

A al pregunta sobre la creciente inquietud entre los británicos sobre el futuro de las pensiones y las hipotecas, que forzaron la intervención urgente del Banco de Inglaterra (con la adquisición de 75.000 millones de euros en bonos, con cargo a las reservas), Truss lanzó balones fuera.

#### **IBEX**

#### Octava jornada de caída

El Ibex 35 ha cerrado en los 7.300,1 puntos, tras anotarse una caída del 1,91% en la sesión de este jueves, encadenando así ocho jornadas consecutivas en rojo. En el lado positivo, únicamente han finalizado Sacyr (+1,39%), ACS (+0,13%) y Siemens Gamesa (+0,03%), informa Efe. El resto de bolsas europeas también cayeron.

#### **BBVA**

# Eleva un 50% su dividendo

El próximo 11 de octubre, los accionistas de BBVA van a ver incrementado su dividendo por acción a 12 céntimos, un 50% más de la ganancia que obtenían hasta entonces, que estaba cifrada en 8 céntimos por acción. «Los buenos resultados de la entidad en el primer semestre del año así lo avalan», señalan. En noviembre de 2021, BBVA mejoró su política de remuneración al accionista.

#### **SUPERMERCADOS**

#### Mercadona, la que más crece

El contexto inflacionista tiene sus ganadores dentro de la gran distribución. Mercadona, Carrefour y Lidl son las cadenas que más crecen, las que ganan más cuota de mercado, aunque en el caso de la primera este crecimiento se está ralentizando y en el caso de la alemana, se está acelerando, según el último informe de la consultora Kantar publicado ayer.

#### EL TIEMPO



#### SORTEOS

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del jueves 5-14-17-21-27-40 (C22, R 6)

| Aciertos | Acertantes | Euros        |
|----------|------------|--------------|
| 6 + R    | 0          | воте         |
| 6        | 1          | 1.191.068,37 |
| 5 + C    | 6          | 32.191,04    |
| 5        | 219        | 1.616,90     |
| 4        | 11.722     | 43,94        |
| 3        | 210.545    | 8,00         |

Jóker: 2379776

Combinación ganadora del lunes: 14-16-20-22-40-44 (C 9, R 9)

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del jueves: 10-18-20-27-32-43 (C 35, R 0)

| Aciertos  | Acertantes | Euros     |  |
|-----------|------------|-----------|--|
| 6         | 0          | воте      |  |
| 5 + C     | 2          | 82.477,03 |  |
| 5         | 73         | 1.129,82  |  |
| 4         | 4.242      | 29,16     |  |
| 3         | 84.275     | 4,00      |  |
| Reintegro | 519.199    | 0.50      |  |

Combinación ganadora del miércoles: 4-7-16-20-27-47 (C 38, R I)

Combinación ganadora del martes: 14-17-25-31-39-45 (C 7, R 8)

Combinación ganadora del lunes: 2-20-23-29-41-47 (C I, R 3)

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 54739

La Paga: 005

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón v 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del jueves:

1º Sorteo: 01-03-04-08-14-15-24-25-32-34-39-51-54-55-56-60-62-64-66-70

2º Sorteo: 06-07-09-18-25-28-36-38-41-44-52-53-54-58-64-68-73-75-77-79

3º Sorteo: 02-03-04-21-22-23-24-26-27-29-33-37-51-54-57-62-64-69-73-77

#### TRIPLEX DE LA ONCE

545 - 704 - 353

#### SUSCRÍBETE A TODO **EL**MUNDO PAPEL + ORBYT + PREMIUM Todo por solo 9,95 €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### **CRUCIGRAMA**

5 3 5 6 8

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES .- I. Existís. Planta herbácea con tallo horizontal subterráneo, pocas hojas y flores de color vivo. 2. Perteneciente o relativo a Burgos. 3. Lisiar, estropear, herir las manos u otros miembros de alguien, imposibilitando el libre uso de alguno de ellos. Teatro moderno en el que se representan óperas y otros espectáculos de canto. 4. Preposición que denota situación. Proceder, llevar a cabo. 5. Agujeros o conductos por donde sale el agua de un recipiente. Una de las notas más agudas a que alcanza la voz de tenor. 6. Adoptar al huérfano o al emancipado. Prepares alimentos al horno. **7.** Ejercitadas, prácticas, instruidas. Madre de la Virgen. 8. Letra. Nacidos en Soria.

VERTICALES.- I. Junte varias cosas similares. Tren veloz. 2. Nombre masculino. 3. ... Arabi, filósofo. Decimoquinta consonante del alfabeto español. 4. Cosas que suceden, especialmente cuando son de alguna importancia. 5. Golpes de viento fuerte, repentino y de corta duración. 6. Complemento. 7. Siglas de Narcóticos Anónimos. Aplicar con éxito a un paciente los re-

medios correspondientes a la remisión de una lesión o dolencia. 8. En Venezuela se le llama jojoto. Indica afirmación. 9. En la mitología griega, si la mirabas fijamente a los ojos te convertías en piedra, 10. Que está hecha de la materia del hueso, ... Francisco, ciudad, 11. Puso en orden alguna cosa, 12. Hasta o incluso. La Mayor y la Menor lo son.

Osea. San. II. N. Ordenó. I2. Aun. Osas.

8. Ese. Sorianos. VERTICALES: I. Sume. Ave. 2. O. Andrés. 3. Ibn. Erre. 4. Sucesos. 5. Ráfagas. 6. Agregado. 7. Na. Curar. 8. Elote. Si. 9. Medusa. A. IO. SOLUCIONES: HORIZONTALES: I. Sois. Anémona. 2. U. Burgalés. U. 3. Mancar. Odeón. 4. En. Efectuar. 5. Desagües. Do. 6. Arrogar. Ases. 7. Versadas. Ana.

#### HORÓSCOPO



#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Tu salud lleva tiempo sin darte nin-gún sobresalto, de todas formas no estaría de más que te hicieses un chequeo completo por si acaso.



El noder que tienes no la utilices en contra de las personas que te ro-dean, ellos se merecen respeto y tú puedes ganarte el suyo siendo justo.



#### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio) Hoy el amor estará de tu lado, no te guardes los sentimientos y expresa todo lo que sientas, verás como te va bien y te sube la autoestima.



#### CÁNCER (22 iunio - 22 iulio)

Es probable que te encuentres poco activo y no tengas ganas de entablar conversación con ciertas personas que te rodean, pero inténtalo.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto)

Las aguas vuelven a su cauce v compañeros de trabajo que fueron de-masiado duros contigo en el pasado cercano tendrán que disculparse.



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre)
Ciertas cuestiones económicas se verán beneficiadas y con ello tu acti-tud positiva. No todo tiene que salir siempre mal, como a veces esperas.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Ten precaución cuando utilices cier-tas máquinas peligrosas, podrías sufrir un accidente grave si no prestas la atención necesaria.



### **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 noviembre) Tu razón nuede no serla para los demás, así que valora las opiniones de todas las partes e intenta llegar a un acuerdo de consenso entre todos.



#### **SAGITARIO**

(22 noviembre - 22 diciembre) Serás muy sincero con una persona que te provoca malestar en el trabajo, pero su respuesta no será la es-perada y te sorprenderá gratamente.



#### **CAPRICORNIO**

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero) Laboralmente no estarás exento de dificultades que lidiarás con mano izquierda, lo cual te generará buenas opiniones de los compañeros.



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Parece que hoy todo es urgente, pero debes evaluar qué es lo primordial, ya que si intentas hacerlo todo en un día acabarás agobiándote



(22 febrero - 20 marzo) Si lo que quieres es progresar en tu empresa, debes de intentar evitar los conflictos y hacerte notar como alguien capacitado para el puesto.

### **DEPORTES**

# Paso al frente contra Rubiales

Anticorrupción requiere datos de la relación entre el presidente de la RFEF y el 'holding' de Piqué al CSD, Hacienda y registros mercantiles

#### **ESTERAN URREIZTIETA** MADRID

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en marcha una completa batería de diligencias, a raíz de las denuncias, para investigar la gestión de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El fiscal José Miguel Alonso Carbajo libró el pasado mes de mayo un rosario de requerimientos a la Agencia Tributaria, al Consejo Superior de Deportes (CSD), a la Intervención General del Estado (IGAE), a la propia RFEF y a los registros mercantiles para profundizar en las relaciones entre el órgano de gobierno del fútbol español y el holding empresarial del futbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Pero también ha hecho extensivas sus reclamaciones a los ingresos fijos o variables percibidos durante los últimos años por Rubiales o, incluso, a la vivienda que ha venido utilizando el máximo responsable del fútbol español con cargo a fondos federativos.

EL MUNDO ha tenido acceso a la exhaustiva orden librada por el Ministerio Público, que abrió una las autoridades saudíes El fiscal Anticorrupción se centra, específicamente, en los acuerdos suscritos entre la entidad que preside Rubiales y las empresas de

la RFEF pactó con Piqué el pago

de comisiones millonarias que le

fueron finalmente abonadas por

Piqué, Kosmos Football, S.L., y Kosmos Global Holding, S.L., «con referencia a dicha competición». Pero también en relación con «cualquier otra materia».

En cuanto a este apartado, ha reclamado los «justificantes de los pagos que, hasta la actualidad, haya recibido y haya efectuado la RFEF con motivo de la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí», así como «los dictámenes emitidos, en su caso, por el Comité de Cumplimiento Normativo o de Ética de la RFEF sobre la pretensión y decisión de que la competición fuera trasladada».

No obstante, la petición de información se hace extensiva a los «documentos justificativos de la retribución de Rubiales de la RFEF». tanto fija como variable, «desde su

designación como presidente hasta la actualidad».

Pero a su vez a cualquier «documento donde conste la decisión por la que la RFEF pasa a alquilar una vivienda como residencia de su presidente». De ahí que requiera, asimismo, «la normativa reglamen-

taria sobre retribuciones de dicho cargo hasta febrero de 2020».

De manera paralela, el fiscal ha pedido al CSD «los estatutos de la refrendó o recibió del cambio de modelo de la competición de la Supercopa»

Según ha podido saber este periódico, los diferentes organismos ya han ido enviando a la Fiscalía la documentación requerida. Entre ellos, la propia RFEF, que se ha ofrecido a colaborar en todo lo necesario con el fiscal.

partes implicadas».

entre la RFEF y Piqué.

En primer lugar, a la Guardia Ci-

vil para que coordine toda la infor-

mación que se vaya recibiendo. En

segundo lugar, a la Agencia Tribu-

taria para que «analice las implica-

ciones tributarias» de los contratos

suscritos con Kosmos y, por último,

a la IGAE para que «analice los

acuerdos y contratos aportados a

tenor de las características de las

#### torno a su holding Kosmos, y se ha **LOS REQUERIMIENTOS** «habilitado» por parte de la Fiscalía varias unidades de investigación para que profundicen en los nexos

Los ingresos de Rubiales. El fiscal pide a la RFEF que le notifique todos los pagos que ha librado a su presidente tanto fijos como variables durante los últimos años.

> Los códigos éticos. Exige al CSD que remita los códigos éticos de la FIFA, UEFA y RFEF para ver si Rubiales los ha inclumplido con su conducta.

#### Las derivadas tributarias. Solicita a Hacienda que «analice las implicaciones tributarias de los contratos»

de la RFEF con Piqué y las

declaraciones de Kosmos.

mativas incoadas por Anticorrupción el fiscal tomó declaración al tío y ex jefe de Gabinete de Rubiales en la RFEF, Juan Rubiales. En su comparecencia, este ya ex directo del organismo federativo aseguró que su sobrino organizó una orgía en un chalé de la localidad granadina de Salobreña que fue sufragada con fondos de la entidad. Detalló que asistieron «8 o 10 mujeres» y que la fiesta fue camuflada como una reunión de trabajo.

En las mismas diligencias infor-

La RFEF ha negado rotundamente la acusación del ex jefe de Gabinete del presidente y sostiene que cada uno de los asistentes a «las jornadas de trabajo» que asegura que se desarrollaron allí, integrantes todos ellos del staff federativo, pagaron su estancia de su propio bolsillo.



Luis Rubiales, durante una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la semana pasada. Juan C. HIDALGO / EFE



El barcelonista Gerard Piqué. тwітсн

#### Exige a la Federación todos los contratos con la empresa Kosmos y el del piso del presidente

publicadas por El Confidencial.

En el marco de estas pesquisas ha exigido también a la RFEF todos los contratos «firmados para que la Supercopa de fútbol pasase a disputarse en Arabia Saudí con un nuevo formato». Toda vez que

investigación tras las revelaciones

RFEF» y los «códigos éticos de FI-FA, UEFA y RFEF», toda la «documentación referida a la Supercopa» y aquellos en los que se «autocomunicación de la RFEF acerca

Los registros mercantiles de Barcelona han sido emplazados también para que envíen toda la información relacionada con las sociedades de Piqué que gravitan en

#### **DEPORTES**

# Cosas de brujos

**FÚTBOL**. El vudú a Guardiola, el amuleto de N'Kono, la diarrea de Eto'o, los chamanes keniatas de Mou, las velas contra Ronaldinho, las piernas atadas de James... No sólo Pogba va a hechiceros

#### RICARDO F. COLMENERO

Mohamed Diop cogió un folio en el que había impreso el escudo del Elche, luego conectó mentalmente con unas brujas, escribió un texto y dibujo unos cuadraditos en otro folio y se fue al mar, donde los dobló, los metió en el agua, y los frotó hasta que se deshicieron. Repitió algo parecido con el escudo del Valencia, sólo que en vez de echar los papeles al Mediterráneo, calzó con ellos una estantería. Con ello, explicó este hechicero senegalés, el Elche se salvaría la temporada pasada y el Valencia bajaría a Segunda. Su efectividad fue del 50 por ciento.

El jugador francés de la Juventus Paul Pogba, según cuenta su hermano Mathias, contrató a un hechicero para que Kylian Mbappé no diera una en un PSG-Manchester United de los octavos de final de la Champions de 2019. Pogba, de origen guineano, declaró a los investigadores que llevan la causa contra su hermano por chantajearle, que lo del hechicero fue verdad, pero no para fastidiar a su compañero de selección sino para evitar lesiones, según publica *The Mail on Sunday*.

Lo de ir a hechiceros es algo bastante habitual en jugadores de origen africano, en un continente con un largo historial de selecciones con brujos en plantilla, y en el que lo mismo te aparece un murciélagos muerto en el centro del campo, como denunció Zimbabwe el año pasado, que te encuentras a un tipo, como en el estadio Omar Bongo de Gabón, dándole vueltas a una marmita con una cuchara gigante detrás del banquillo cada vez que el rival coge la pelota. Todo probablemente con la misma naturalidad con la que nosotros echamos agua bendita a los vestuarios nuevos, ofrecemos una copa a una virgen o acariciamos un Jesús del Gran Poder oculto en la pechera, como el ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

El fútbol español nunca ha estado exento de conjuros, hechizos, maldiciones, curanderos y meigas empezando por el terapeuta *O Bruxo* Torrado, al que acudieron durante años Del Bosque, Camacho, Pirri, Valdano, Juanito, Butragueño o Raúl a espaldas a los servicios médicos del Real Madrid.

No sabemos si a Mbappé le darán miedo esos rituales, pero sabemos que, por ejemplo, a Ibrahimovic no. En enero del año pasado se enzarzó con Lukaku en un Milan-Inter, y el sueco le soltó al belga de origen congoleño: «Vete a hacer tus rituales vudús de mierda a otro sitio». Para entenderlo



La policía detiene a Tommy N'Kono durante la Copa de África 2002, disputada en Mali, por hacer brujería en la banda. REUTERS

había que remontarse hasta 2017, cuando el Everton estaba a punto de renovar a Lukaku y, justo antes de la firma, afirma el propietario del club, llamó su madre desde África porque un hechicero le había dicho que no firmara.

El ex madridista togolés Emanuel Adebayor acusó a su propia madre de haberle hechizado para acabar con su carrera como futbolista. Y en Colombia todavía le imputan al brujo brasileño Helio Sillman haber acabado con la carrera de James Rodríguez en el Mundial de 2014, justo antes de fichar por el Madrid, por haberle hecho macumbar que consiste en atrela les

ba, que consiste en atarle las piernas a un muñeco de trapo.

Cuatro brujos kenianos de la región de Ukunda aseguraron que se habían reunido con Mourinho en un lugar secreto justo antes de llegar al Madrid. «Nos pidió que le ayudáramos a triunfar en su nue-



José Luis 'O Bruxo' Torrado. EFE

Camacho, Butragueño, Valdano o Raúl acudían a 'O Bruxo' Torrado a espaldas del Madrid vo trabajo», dijo a AFP el chamán Mzee Makthub. El portugués reconoció haber estado de vacaciones en un resort en Mombasa, aunque negó lo de los brujos a través de su portavoz, Eladio Paramés: «Es profundamente católico y cree en Dios y en el trabajo, no en los milagros de un brujo cualquiera».

Dimitry Seluk, representante turco del marfileño Yaya Touré, se sirvió de las redes sociales para convocar a los «chamanes africanos» y que lanzaran «una maldición» sobre Guardiola para que no volviera a ganar la Champions, debido al trató que el técnico

había dado a su representado. Eso fue en 2018. Meses más tarde de su tuit, el City perdió un partido de Champions contra el Olympique de Lyon y Seluk posteó un dibujo de Yaya Touré con vestimenta tradicional africana pinchando un muñeco vudú de Pep.

El futbolista camerunés Bernard Tchoutang contó, en el programa francés SFRSport *Vestiari*, cómo en la Copa de África de 2000 un Samuel Eto'o de 18 años con el que no contaba el seleccionador logró ser titular y marcar en la final contra la Nigeria: «Teníamos un ritual antes del desayuno. Siempre nos saludábamos todos. Eto'o

siempre llegaba el último. Entonces deja una, dos, tres, cuatro, cinco y seis personas sin saludar. Y va a por Job, el titular en su puesto. Le coge la mano y le sa-'Hola, Job'. Dos horas después vamos al bus para ir al entreno y Job no está. Nadie entiende nada. Vamos a buscarle y está enfermo en la cama, itiene una diarrea!». A Eto'o le sentó fatal que Bernard contara aquello, y reaccionó con dureza en las redes sociales: «El odio es un sentimiento que puede existir en ausencia de cualgencia». Didier

Dra Teri Drogba explica que en la selección de Costa de Marfil ahuyentaban los malos espíritus

con ceremonias en cementerios. Otras veces los hechiceros preparan brebajes o polvos mágicos con huesos y animales sacrificados. Ochieng, portero de Kenia, contó que una vez, al entrar al vestuario, vio a dos personas echando polvos en las ropas de los jugadores.

En la Copa de África de 2002, celebrada en Mali, se prohibió a los equipos que llevaran brujos. En semifinales fue detenido con violencia el mítico portero del Espanyol Thomas N'Kono, acusado de haber tirado al césped un grisgrís, una bolsita llena de pelo, hierba, hojas o cortezas.

Pero la exclusiva de estos rituales no pertenece al fútbol africano. En Latinoamérica tampoco andan escasos. En 2013, por ejemplo, durante la Copa Libertadores, la policía se incautó de un alijo de brujería en el hotel en el que se hospedaba el Atlético Mineiro de Ronaldinho: muñecas, velas y botellas con el nombre del astro brasileño, que formaban parte de un ritual llamado payé de brujos paraguayos.

# Las 10 jóvenes apariciones de la Liga

Los clubes, golpeados por la precariedad económica, apuestan por la cantera en el inicio del campeonato

#### **GUILLE UZQUIANO MADRID**

Carmona, con dos goles

y una asistencia en

puesto a Lopetegui

Cornellá, salvó el

Tras la alegría de ver a la selección clasificándose para la fase final de la Liga de Naciones, esta noche vuelve el fútbol de clubes. Serán unas semanas intensas, con ocho jornadas de Liga y cuatro de competición europea en 40 días antes del parón para la disputa del Mundial de Qatar. En las primeras jornadas de Liga, quizás por la precariedad económica de los clubes, se percibió una mayor apuesta por los jóvenes que en otras temporadas

Aimar Oroz. 20 años. Osasuna. El viernes 12 de agosto, en el primer partido de la Liga, sorprendió Jagoba Arrasate dando la titularidad a un chico que la temporada pasada

había marcado 11 goles con el filial pero que no había disputado ni un minuto con el primer equipo. En las siguientes jornadas, hasta que se lesionó, este fino mediapunta y con gran visión de juego se convirtió en indiscutible.

Alejandro Balde. 19 años. Barcelona. El Barca estuvo persiguiendo todo el verano a Marcos Alonso ante la presunta desconfianza en Jordi Alba. Ambos tienen opciones de jugar el Mundial pero, por ahora, quien ocupa el lateral izquierdo es Balde, el mas joven de los tres. Y a gran nivel: cumpliendo en defensa y proyectándose con decisión y acierto en ataque.

Álex Baena. 21 años. Villarreal. El mejor ejemplo de una cesión aprovechada. Fue clave en el ascenso del Girona y ha regresado a Villarreal mucho más maduro, convirténdose en una alternativa más que válida para los titulares. Puede arrancar desde la izquierda o por delante de los mediacentros y ha mostrado un impensable acierto goleador: seis tantos ya entre Liga y Europa.

José Ángel Carmona. 20 años. Sevilla. Ante los malos resultados y el flojo nivel de Rekik y Nianzou, Lopetegui optó por mirar a la cantera y contar con Kike Salas y José Ángel Carmona para formar junto a Gudelj la línea defensiva. Ya sea como central o como lateral derecho, este último ha rendido muy bien. Firmó la actuación del campeonato hasta ahora, con dos goles y una asistencia en Cornellá para evitar seguramente el despido de su técnico.

Nicolas Jackson. 21 años. Villarreal. El equipo castellonense dio salida a Boulaye Dia y a Paco Alcácer y se interesó por Cavani y Sadiq, pero finalmente se quedó sin un 9 puro en la plantilla. Ante la lesión de Danjuma y la falta de confianza aún en Morales, Emery ha optado por el senegalés como acompañante de Gerard Moreno o como único punta al lesionarse el internacional español. Se le ha visto algo falto de confianza pero exhibiendo unas condiciones físicas brutales.

> Beñat Turrientes. 20 años. Real Sociedad. La siempre prolífica cantera donostiarra sigue dando sus frutos y surtiendo a jugadores muy interesantes al primer equipo. Jon Pacheco, Álex Sola, Jon Karrika-

buru o Robert Navarro han tenido minutos pero en el que más espacio se ha ganado con Imanol ha sido Turrientes, centrocampista para dar descanso a Silva, Merino o Brais.

Sergio Camello. 21 años. Rayo Vallecano. Los 15 goles anotados en el Mirandés le abrieron las puertas de Primera División. Ante la falta



Alejandro Balde habla con Xavi Hernández durante un partido de esta temporada. EFE

de refuerzos, Iraola no sólo hizo hueco al canterano del Atlético de Madrid para competir con Falcao sino que le ha dado la titularidad. Aún no ha marcado pero realiza un descomunal trabajo, muy del agrado de técnico, compañeros y aficionados

Rodrigo Riquelme. 22 años. Girona.

Tras Bournemouth y Mirandés, se trata de la tercera cesión para el internacional sub'21 y también promesa de las categorías inferiores rojiblancas. Tanto a él como a otros jóvenes como Miguel Gutiérrez o Arnau Puigmal, Míchel Sánchez les está dando la oportunidad de tener continuidad en Primera División y RoRo ha respondido con creces desde la doble mediapunta junto a Reinier.

Gabri Veiga. 20 años. Celta. La perla de la cantera celeste ha entrado como revulsivo en todos los partidos disputados hasta ahora, disputando ya casi los mismos minutos que en toda la campaña anterior. Pero en Vigo quieren verle más tiempo aún **ANÁLISIS** cerca de Iago Aspas.

> Rodri Sánchez. 22 años. Betis. Ya tuvo bastante participación la temporada pasada pero este año, también por el retraso en la inscripción de algunos jugadores, Rodri, en cinco de los seis partidos disputados de la Liga, ha ocupado una de las bandas en el 4-2-3-1 del sistema de Pellegrini. Además, su único gol dio la victoria al Betis ante el Villarreal.



Joaquín Manso, director de El Mundo, y Francisco Rosell, adjunto al presidente de Unidad Editorial, te invitan a seguir en directo en elmundo.es el encuentro con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, el próximo martes 4 de octubre.

Síguelo en directo en elmundo.es



#### **DEPORTES**

# El último reto de LeBron

BALONCESTO. La estrella de los Lakers, que ya comienza la pretemporada, insiste en que su gran desafío antes de la retirada es jugar con su hijo Bronny en un equipo de la NBA

#### ANDRÉS ARAGÓN

En un momento de su discurso de entrada en el Salón de la Fama, mientras pasaba por penúltima vez facturas que guarda desde hace décadas, Michael Jordan hizo un alto para dirigirse a sus tres hijos mayores. «No me gustaría estar en vuestra piel por todas esas expectativas con las que os toca lidiar». Imagina que tu padre es LeBron James, que compartes nombre con él, y que quieres dedicarte al baloncesto. Imagina ahora que tu padre, leyenda en activo, lleva años declarando a los cuatro vientos que el mayor logro de su carrera sería compartir equipo contigo en la NBA. Bienvenido a la vida de Bronny James.

LeBron (la gran estrella de una NBA que hoy comienza la pretemporada) verbalizó este sueño en 2018, en vísperas de sus octavas Finales seguidas de la NBA. La declaración chocaba con la confidencia que había hecho meses antes, cuando admitió que se arrepentía de haberle puesto su nombre al chaval. «Cuando era pequeño yo no tuve padre. Yo no quería darle solo mi nombre, sino hacer por él todo lo que ese hombre no hizo por mí». Hacerse responsable del chico como no lo había sido su padre. Era 2004, aún no había empezado su segunda temporada en la NBA.

LeBron James Jr. cambió su nombre por Bronny cuando comenzó el instituto. Es lo más que puede alejarse de la sombra de su padre, de forjar una identidad que venía marcada de antemano. No había otra razón para que las mejores universidades del país quisieran ficharlo con 11 años, para que Amazon haga un documental de su paso por el instituto, o para tener más de seis millones de seguidores en Instagram con sólo 18 publicaciones. Su carrera se escribe a cuatro manos.

De hecho, hace unos meses, Le-Bron James ató su futuro al de su hijo, y aseguró en *The Athletic* que el último año de su carrera será con él. «Donde quiera que esté Bronny, ahí estaré. Haré lo que haga falta para jugar con él. Ahí lo importante ya no será el dinero». LeBron ya acompasa su carrera al futuro de su hijo: este verano amplió un año más su contrato con Los Angeles Lakers, pero podrá ser agente libre en 2024. El primer año que Bronny podría entrar en la NBA.

El volumen alrededor de Bronny James ha vuelto a subir antes de su último año en el instituto. El mes pasado, *Sports Illustrated* publicó un reportaje de LeBron con sus dos hijos varones. La estrella de los Lakers llevaba una camiseta estampada con la portada de la revista que inició el mito en 2002, cuando él



LeBron James observa a su hijo Bronny, durante un partido del equipo de Sierra Canyon. Jay Laprete / Ap

#### Sólo podrían coincidir a partir de 2024, un año después de que el chico acabe el instituto

#### «Donde quiera que esté Bronny, ahí estaré… Lo importante ya no será el dinero», dice el ídolo

era adolescente -The Chosen One- y subía la apuesta: no descarta siquiera jugar con el más pequeño, Bryce, de 15. Una semana más tarde, Bronny publicaba en Instagram unas fotos con la equipación de Ohio State, la universidad en la que habría jugado su padre de no haber dado el salto a la NBA. Bronny advertía de que no estaba anunciando su fichaje. Sólo era un juego. Sólo ruido.

Coincide también con un momento en el que la NBA y el sindicato de jugadores negocian rebajar la edad de entrada a los 18 años, como era hasta 2005, aunque en los últimos días han recordado que, por pronto que llegue, ya no dará tiempo a que la norma entre en vigor antes del *draft* de 2023. El primero al que podría presentarse Bronny.

¿Pero es tan bueno como para presentarse tan pronto? La respuesta corta es que no. La más larga admite algún pero. Los especialistas sitúan a Bronny James entre los 40 mejores jugadores de su generación. Hablan de un base «con buena mano y un pasador fantástico», un buen defensor con un físico muy notable. Tiene madera para ser jugador profesional. Queda por ver a qué lado del charco, aunque ser hijo de LeBron le ponga un pie en la puerta de la NBA. Cómo y cuándo llegue dependerá del camino que

elija a partir de la próxima temporada. Desde el año pasado, la NCAA (el organismo que rige el deporte universitario en Estados Unidos) permite que sus atletas exploten sus derechos de imagen, una década con la que intentarán poner fin a décadas de sobornos y pagos bajo cuerda. Los expertos consultados por Sports Illustrated calculan que, sólo con patrocinios, Bronny James podría ganar hasta seis millones de dólares. La otra ruta es la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, que desde 2020 cuenta con un equipo exclusivo para formar a jugadores recién salidos del instituto, y con un sueldo inimaginable en Europa o Australia, los mejores alcanzan el millón.

Es la próxima decisión que debe tomar Bronny James, atrapado en esas expectativas que aviva su padre, que ha ganado cuatro anillos y dos oros olímpicos, y que insiste en que su mayor logro sería compartir equipo en la NBA con su hijo.

#### **BALONCESTO**

#### ORIOLA ACUSA AL BARCELONA DE DESPEDIRLO

BARCELONA.— El que ha sido capitán del equipo de baloncesto del Barcelona la temporada pasada, Pierre Oriola, aseguró en uno de sus perfiles en redes sociales que fue despedido de forma unilateral por el club al final de la pasada temporada, pese a tenía contrato en vigor. «Me marcho con la tranquilidad y el orgullo del que se entrega al 100% del primer al último día, pero no era el final que deseaba en este club», afirmó. /A. GARCÍA

#### **BALONCESTO**

#### VICTORIAS DE OBRADOIRO Y GRANADA

MADRID.— El Obradoiro y el Granad se impusieron en sus respectivos partidos correspondientes a la primera jornada de la Liga ACB. El conjunto gallego venció en su pabellón al Zaragoza, por 76-73. Por su parte, el Granada consiguió ganar por dos puntos de ventaja (81-83) en casa del Fuenlabrada. El Barcelona visita hoy (21.30 horas) al Gran Canaria tras perder en la final de la Supercopa con el Madrid. /EM

#### CICLISMO

#### VALVERDE, SEGUNDO EN LA COPA AGOSTONI

MILÁN.- Alejandro Valverde (Movistar) terminó ayer segundo en la Copa Agostoni, una prueba de un día de 193 kilómetros de recorrido, que fue ganada, al sprint, por el neerlandés Sjoerd Bax (Alpecine). El campeón español se retirará el 8 de octubre en la clásica de Lombardía, antes participará en el Giro de Emilia del próximo sábado y en los Tres Valles Varesinos del martes día 4. Por otra parte, el danés Jonas Vingeggard (Jumbo Visma) se impuso ayer en la tercera etapa de la Vuelta a Croacia. El líder es el italiano Jonathan Milan (Bahrain). / EM

#### **FÚTBOL**

#### EL VALENCIA, SIN DOMÉNECH PERO CON HERRERÍN

VALENCIA.— El Valencia ha decidido dar de baja en la Liga al portero lesionado Jaume Doménech para inscribir al guardameta vasco Iago Herrerín. Doménech fue operado hace dos semanas de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará un mínimo de seis meses de baja, lo que no descarta que pueda volver a jugar esta campaña./EFE



POR REBECA YANKE MADRID

N UNA PELUQUERÍA  $\mathbf{E}$ de Madrid, hace un par de días, las clientas y la dueña comentaban la jugada. «iMenudo golfo!» era la frase estrella, aunque el foco era el misterio, lo que no se sabe realmente, lo que quizá no se sepa nunca (esto nos gusta): si, realmente, Iñigo Onieva lleva tomando el pelo a Tamara Falcó todo el noviazgo y si ella lo supo en algún momento. Si quizá, como la propia marquesa confesaba hace tres días, «es mucho peor la mentira que la infidelidad en sí». Al cerrar, la peluquera se encontró con su hija, jovencita, que le espetó: «Mamá, ¿te has enterado de lo de Tamara?»

-Pues claro, cómo no hacerlo... ¿Pero a ti desde cuándo te interesa esta chica?

–Mamá, que ganó MasterChef, joé.

A cientos de kilómetros, en un piso de estudiantes en Granada, los compañeros, futuros abogados y antropólogos, también debatían. Algunos acababan de enterarse de que existía una mujer de vida tumultuosa y elegante a la que su novio acababa de dejar literalmente en bragas delante de toda España. Y el foco, nuevamente, volvía a ser ése: España ante el morbo de no saber pero saber y sobre todo de opinar (esto a España también le encanta) del núcleo del asunto: «Qué fuerte, o sea que no ha parado de engañarla».

De repente, todo un país se ha vuelto tarumba con las andanzas de Tamara Falcó. Ante nuestros ojos, por todos los canales posibles, aparecía un cuento de hadas que increíblemente rápido se convierte en pesadilla. Arden las redes, ya saben. Tamara se cuela en las tertulias políticas y hasta sus señorías nuestros políticos usan los lamentos de la celebrity para atizarse unos a otros Y aquí nos tienen a todos enganchados. Los medios de comunicación, fascinados por los picos de audiencia y el tráfico que genera la noticia, se lanzaron a alimentar la obsesión nacional: que se

quite Ucrania, aquí lo que importa es el Tamaragate.

Pero, ¿por qué nos interesa tanto esta historia?

La primera causa de este maremágnum la explica bien la guionista Diana Aller: «Una de las claves principales del éxito es el tempo, el goteo de hechos fascinantes al final del verano que apela a cosas que todos hemos vivido, todos hemos sido el infiel o el engañado o el tercero en discordia en algún momento, hemos tenido una ruptura, un desengaño... Y ese goteo sucede en un tempo narrativo trepidante, gracias a Sálvame y a las redes sociales. Algo que normalmente conoceríamos a lo largo de meses, en revistas y programas, sucede en cuatro días: compromiso, vídeo comprometido, ruptura, especulación sobre un posible complot y quién es el responsable. Y ahora los coletazos: qué va a pasar con Iñigo Onieva y su imagen, cómo ha quedado la reputación de Tamara, si habrá salido reforzada...».

Quizá sea que la realidad es tan dura que necesitamos una válvula de escape. O que el relato coincida exactamente con la estructura de un culebrón. O que la protagonista sea dueña de un carisma inapelable. O que, en el fondo, nada nos gusta más que ver llorar a los ricos...

Porque hablamos de la marquesa de Griñón, hija de Isabel Preysler, hermana de Enrique Iglesias, medio pariente, por tanto, de Julio İglesias... Hey. Una mujer que llamaba «tío Miguel» al que fuera ministro de Economía Miguel Boyer y que acababa de anunciar su compromiso de boda con toda la pompa y todo el boato, en la revista iHola!, en Instagram, con su anillaco, beso, colores claros, todo pensado (imaginamos). Y que, al día siguiente, vio cómo se filtraba un vídeo en donde que se presenta con toda su potencia en esta época en la que nos alimentamos de docuseries, realities y hasta de esperpentos como una isla con parejas divididas entre tentadores que se contonean para convertirlos en adúlteros.

«Tamara no deja de ser una puerta al universo de una de las mujeres más fascinantes de las últimas décadas. Y aquí fascinante no es una apreciación sino una realidad», explica el crítico de televisión Alberto Rey. «Si toda España sabe quién es la Preysler, discutir si es o no relevante es absurdo. Igual que es absurdo dudar de la relevancia de Tamara: si toda España sabe quién es Tamara Falcó... Isabel Preysler es lo más parecido a un animal mitológico que tenemos en este país: sólo hay uno y verla en directo es un acontecimiento».

jornada. Tamara se esconde en Puerta de Hierro, en el hogar materno, donde también se aloja un Premio Nobel, Mario Vargas Llosa. ¿Puede ser todo más literario? No

desastre, tras haber retirado de sus redes sociales la foto que, por fin, anunciaba un compromiso que al final sólo duró un día. ¿Qué hizo con el anillo? ¿Cómo fue la última

#### "ES ABSURDO DUDAR DE LA RELEVANCIA DE TAMARA CUANDO TODA ESPAÑA SABE QUIÉN ES"

sabemos qué le estará diciendo la Preysler, pero no paramos de imaginarlo.

Ana Boyer, hermana de Tamara, vuela desde Dubai para apoyarla en la dramática vivencia. Los comentaristas televisivos afirman que la marquesa «no para de llorar». No lo sabemos aún pero ya lo estamos viviendo: la fascinación no es el engaño a la mujer famosa, rica, ganadora... La fascinación la genera simplemente ella: conversación entre la





Tamara Falcó, el pasado martes en su primera aparición tras la ruptura. GTRES

Quizá el interés también responda a que no guerra, que será lejana pero llegar, llega. Que el gas, la electricidad, septiembre, el Gobierno, la mascarilla, volver a trabajar, lo cara que está

podemos más. Que hay una

#### LA TRAMA, COMO BUENA TELENOVELA, TIENE SUCEDIDOS NUEVOS CADA JORNÁDA

puede verse al novio, un tal Iñigo Onieva, morreándose con una muchacha en un lugar tan exótico como Buffalo (Estados Unidos).

En resumen, la vida pura y dura, sobre todo la dura,

la maldita cesta de la compra, etcétera, etcétera, etcétera... Y, frente a esta realidad incómoda, llega una trama que, como buena telenovela, tiene sucedidos nuevos cada

siempre sonriente, siempre bromista, siempre educada... ¿Cómo va a salir de esta?

Aún no la hemos escuchado públicamente y tenemos ansias y va ella, tan libre, tan total, que ni siquiera espera a que le toque aparecer en el programa que le paga, El hormiguero de Pablo Motos, sino que con una espontaneidad muy estudiada se cuela en Sálvame, ante el mismísimo Jorge Javier, que llevaba dos días casi sugiriendo que la chica era medio boba.

Tamara se sumergía en su primera aparición pública tras conocerse el

ante una situación que, en función de cómo se maneje, deparará su futuro como personaje, quizá tal vez como empresaria. Y si nos ponemos contemporáneos hasta como mujer.

A partir de aquí -empezamos a pensarla marquesa podría llegar a la altura de su madre o bien quedarse al nivel de aquella que cantaba y era su tocaya. La Tamara mala, la llamábamos para diferenciarla de la otra, la Tamara buena. ¿Qué Tamara será ésta? La nuestra creció con España mirándola y luego la generación zeta se quedó conquistada tras su

paso por MasterChef Celebrity. El fenómeno del tamarismo se iba expandiendo y no nos dimos cuenta de la profundidad hasta que, como decíamos, la vida real explotó ante nuestras narices

Otra de las causas de la semana tamariana es ella en sí misma, las frases que suelta en ocasiones, con una mezcla de ingenuidad y lucidez que deja al espectador alucinado. Un ejemplo. Cuando Manuela Carmena inauguraba Madrid Central, la periodista de este diario Ana del Barrio la entrevistó. Y Tamara dijo: «A todos nos molesta no poder llegar en coche a la almendra central, pero más molesto es un enfisema».

Frases sublimes como las que dijo también hace unos días en su aparición ante los medios –recorrido en coche hasta el Teatro Real de Madrid retransmitido en directo Sálvame mediante-. Cada cita un titular. «Me da igual si han sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso», soltó. En realidad, dijo «mitaverso» porque su universo paralelo también es mítico. «Como esto sea verdad, aquí se acaba todo... Para los cuernos soy muy cuadriculada. Eso ya tal».

Eso ya tal en sí mismo no significa nada pero lo fascinante es que todos entendemos a Tamara, hable como hable, diga lo que diga. En semejante situación de focos y cámaras bromea: «Creo que mi madre filtró los videos». Y España se derrumba.

Porque ante el tamarismo confluyen los seguidores conquistados y los que, como comentaba un lector en una reciente noticia (una de tantas) en esta web, sienten «una irritación leve ante Tamara Falcó» pero no pueden evitar que aún así les encante. «Su personalidad es arrolladora, naif, en realidad muy trabajada pero, si la comparas con cualquier influencer, todas clónicas, ella tiene matices», sostiene Aller. «Te puede caer bien o mal pero es innegable su carisma, su forma peculiar de hablar, su transparencia, algo muy codiciado en comunicación y comercialmente».

Alberto Rey incide en un subfenómeno dentro del

Una mujer en la Lucien Freud. HALLE'N / AFI

fenómeno general, algo muy sutil, imperceptible si sólo nos quedamos con el engaño y el desastre: «A Tamara no se le ha aplicado la narrativa tradicional (misógina, sí, pero tradicional y muy efectiva) de la mujer madura humillada por un amante más joven»

En verdad es así. Lo que se ha visto no es la degradación de la mujer vilipendiada, cosa grave pero común, sino la exaltación del poderío femenino ante la bajeza masculina. Tamara convertida en insospechado icono feminista.

Mientras, los programas dicen que anda el Onieva encerrado en su cuarto, hecho polvo, compuesto y sin engagement, preocupado y muerto de vergüenza, mientras las amigas de Tamara (¿la llamarán Tammy?) le dicen que pare, que frene, que no escriba, que se salga del escenario. Ya no es tu momento, Iñigo, se te acabó el chollo.

«Son ingredientes que acaparan nuestra atención», dice Diana Aller. «Especialmente en un inicio de curso en el que estamos todos hartos y, por

con extra de necesidades sexuales... Nos complace ver cómo estos comportamientos están abocados al fracaso y nosotros los pobres, el pueblo llano, poder decir 'ves, esto no iba a ningún lado'».

Algo parecido opina Rey: «Tamara es la cara, el símbolo, de una España religiosa y conservadora (incluso ultrarreligiosa y ultraconservadora) que se siente incluso atacada personalmente cuando se cuestionan cosas como la monogamia o la fidelidad sexual».

Y llegamos así, para qué negarlo, a otra de las razones de la maravillosa ecuación del tamarismo: la fe de la marquesa. Su manera de hablar abiertamente de su religiosidad y decir que es católica y decir, con naturalidad, que va a retiros, que tiene un director espiritual, de las oraciones que reza, de que se confiesa... Hace medio año, la que suscribe se quedó fascinada cuando, trasteando el timeline de Instagram, se topó con un directo de una monja, un sacerdote y Tamara Falcó rezando juntos

### "NOS GUSTAN LAS NARRACIONES DE PERSONAJES PUDIENTES QUE ESTÁN VIVIENDO UN DRAMA"

tanto, más receptivos a este tipo de sucesos que nos quitan de una rutina que no queremos abordar, que nos dan una vía de

escape». Pero entre tanta maravilla, esta vivencia de película de una España al unísono, no habría que eludir algo también muy hispánico, que es la envidia taimada. Hay en toda esta historia también algo de «las ricas también lloran». «Nos gustan las narraciones en torno a personajes pudientes o que detentan poder, económico, social o visual, ahora en esta era de las redes sociales», dice Aller. «Y Tamara lo aúna todo, una familia noble, un predicamento digital, y nos da un regusto extraño ver que sufre o que lo pasa mal. Los pijos replican un mundo arcaico heteronormativo más propio de la generación de nuestros padres, con cosas como la pedida de mano y

hasta la idea de un hombre

«Esa España ultrarreligiosa y ultraconservadora habitualmente peca de hipócrita, pues con frecuencia practica lo que tanto critica. Tamara no. Sorprendentemente (o no), tampoco se recuerda ahora demasiado cómo la historia de su madre, el ser mitológico, cuenta con un muy mediático caso de adulterio, el que terminó con los dos amantes (Preysler y Boyer) convertidos en matrimonio oficial. Es decir, Isabel peca... pero paga su penitencia. Tamara ni siquiera peca».

Una mujer senza macula, inmaculada, la que dijo que sopesó ser monja y nos hizo reír dejándonos muy claro, a sus 40 años, que perfectamente podría serlo, no ya por fe sino por actitud. El culebrón sin duda sería aún más loco si te metieras en un convento, Tamara, pero no lo hagas, por favor, porque, tía, te



necesitamos mogollón.



UCIAN FREUD (Berlín, 1922- ${
m L}$ **Londres**, 2011) solía ir a la National Gallery «como quien acude al médico en busca de ayuda». Allí, entre los cuadros de Durero, Rafael o Rembrandt, no solo buscaba inspiración sino que intentaba imaginar las «situaciones» detrás de cada lienzo, la relación de los pintores con sus modelos y los secretos de la composición, invisibles al común de los mortales.

«Miré a los pintores del pasado para aprender a pintar en el presente», reconocería con el tiempo el propio Freud, con esa mirada que intimida ya desde sus primeros autorretratos y que se clava en los ojos asimétricos de su primera esposa, Kitty Garman, inmortalizada en Niña con rosas, Chica con un gatito o Mujer con un perro blanco.

«Estamos sin duda ante el maestro de la intimidad, por su capacidad para ahondar en el interior de sus modelos y ofrecerlos al exterior en toda su crudeza», advierte Daniel Herrman, comisario de la exposición Freud: nuevas perspectivas, que en febrero viajará al museo Thyssen de Madrid tras su estreno en la National Gallery.

Herrman se detiene ante Dos hombres, fechada en 1987, y nos invita a viajar en el tiempo y tratar de

### $\operatorname{EL}$ **MAESTRO QUE DES-NUDABA** LO MÁS **CRUDO** DE LA **INTIMIDAD**

La National Gallery de Londres celebra el centenario del nacimiento del pintor Lucian Freud con una retrospectiva que viajará al Thyssen de Madrid. La muestra propone una nueva lectura del pintor que "psicoanalizaba" a sus modelos

POR CARLOS FRESNEDA LONDRES entender la «situación», como hacía el propio Freud... «Un hombre está desnudo, el otro está vestido, tendidos en un colchón en el suelo. Los dos están aparentemente dormidos y mirando cada uno hacia un lado. La mano del que está vestido reposa gentilmente en la pierna del que está desnudo. Pero a pesar de la promesa de conexión sexual, ese gesto trasmite ante todo confianza y ternura».

Cuando Herrman habla de mirar a Freud desde «nuevas perspectivas» se refiere precisamente a eso: «Su pintura, sobre todo entre los años 60 y 80, está marcada por el eros y el deseo. Su habilidad para plasmar la carne con esa textura tan real (gracias a su habilidad con el pincel y el dominio de la técnica del impasto) es algo que no tiene parangón en la pintura figurativa del siglo XX. Pero el otro gran mérito es su capacidad para retratar psicológicamente a sus modelos, con una postura en un sofá o con un simple

Posar para Lucian Freud era una experiencia tan intensa casi como la de sentarse en un diván ante su abuelo Sigmund Freud, el padre el psicoanálisis. Sus modelos hablan de las eternas sesiones en su estudio, aderezadas sin embargo con conversaciones, comidas,

discusiones, ocasionales siestas y hasta contacto carnal.

Freud rompe las barreras tradicionales entre el pintor y su modelo y él mismo se ofrece desnudo y en acción, en un autorretrato fechado en 1993, con el pincel en una mano y la paleta en la otra, exhibiendo sin pudor toda la carnalidad posible en un cuerpo enjuto de 70 años. Cerca de él, durmiendo junto a la alfombra del león, se desparrama su modelo predilecta, Sue Tilley. Y como colofón tenemos su última obra, inacabada pero tremendamente reconocible: Retrato de un galgo (2011).

En Nuevas perspectivas,

"SU PINTURA, SOBRE TODO ENTRE LOS AÑOS 60 Y 80, ESTÁ MARCADA POR EL EROS Y EL DESEO

coincidiendo con el centenario del nacimiento de Lucian Freud, la National Gallery ha querido también recalcar el «europeísmo» del pintor, que llegó a las islas británicas a los 11 años huyendo de Hitler. Él mismo recordaba que su destino habría sido posiblemente la cámara de gas si su familia no llega a dar el salto a tiempo.

Imagen de la película 'Moonage daydream'. UNIVERSAL

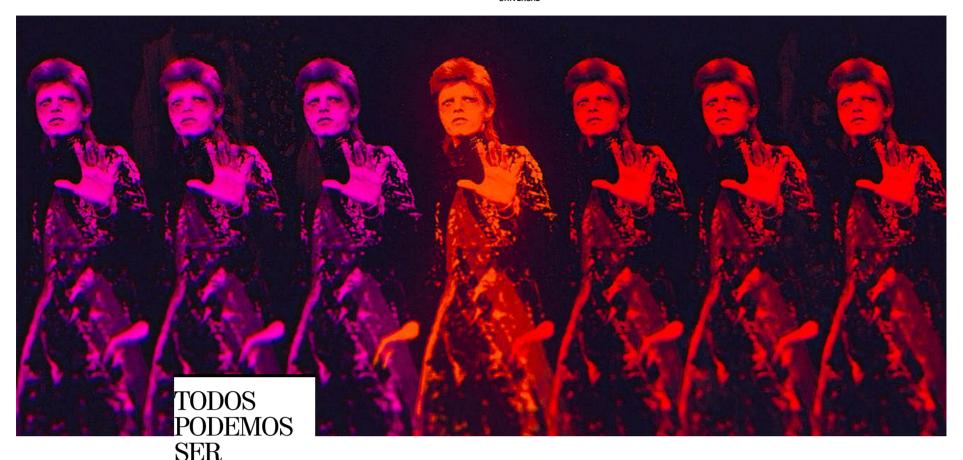

A MÁS VIEJA aspiración del  $\mathbf{L}$ documental en general, y del documental musical muy en particular, es hacer partícipe al espectador no de una historia sino de la experiencia que la dota de sentido. Don't Look Back, la película de D. A. Pennebaker que en 1965 documentaba la gira británica de Bob Dylan, antes que contar nada proponía caminar al lado del jovencísimo Robert Allen Zimmerman y cantar con él, y fumar con él, y con él perderse. Y encontrarse quizá.

Brett Morgen tiene tan claro este concepto que a él se arroja con una ingenuidad casi suicida. Moonage daydream toma el título de una de las canciones de culto incluidas en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars para proponer una película que en realidad es viaje. O incluso tripi. Se trata sencillamente de traducir el verso de Heroes de la única manera posible: de We can be heroes, just for one day a simplemente We can be David Bowie, just for one movie. Podemos ser David Bowie, aunque sólo sea durante 135 minutos. En un momento de la película, un personaje no identificado presume de ser Ziggy. Lo hace frente a la cámara y en vez de declarar su amor a su ídolo, se lo declara a sí mismo. Ésa era la pócima

DAVID BOWIE... 'JUST FOR ONE DAY

El documental 'Moonage daydream', de Brett Morgen, invita al espectador a soñar con la posibilidad de meterse en la cabeza del compositor de 'Heroes' de la mano de una ambiciosa, camaleónica y desmedida experiencia cinematográfica que también lo es sensorial, existencial e hipnótica

POR LUIS MARTÍNEZ MADRID

sagrada. Ser Bowie pasa por ser, de forma primigenia y hasta eufórica, cualquier cosa, de cualquier género, en cualquier momento.

El nuevo trabajo de Brett Morgen se hace fuerte ahí: en la lejana posibilidad de hacer sentir a la audiencia la certeza de ser lo que quiera ser como la única manera posible de acercarse al músico. Al contrario que sus documentales previos sobre la figura de Kurt Cobain o los Rolling Stones, esta vez nada se cuenta. O muy poco. La idea no es otra, ya se ha dicho, que vivir Bowie por dentro antes que sólo a su lado. De ser él de forma radical.

Moonage daydream es una película inclasificable por lo que tiene de desmedida. No es biográfica. Ni siquiera se puede considerar en sentido estricto un documental. El cuerpo de la película son 48 canciones debidamente remasterizadas y extendidas sobre dos horas y media de metraje que discurren por la pantalla a través de imágenes de conciertos principalmente. El sonido a cargo de Paul Massey y del productor Tony Visconti sencillamente está ahí para vibrar en su sentido más literal.

Pero lo que se quiere explorar es a un Bowie total que transciende la música para serlo todo, para ser cualquier cosa. Bowie, de hecho, fue, además de músico, actor, pintor, escultor, escritor de guiones, fumador empedernido, provocador, activista... Habla Bowie a través de algunas entrevistas y la pantalla explota en una especie de crisol que igual remite a lo evidente de las imágenes de archivo que a lo inaudito de los caleidoscopios de las ferias.

En consecuencia, la película no pretende explicar quién fue Bowie. Tampoco quiere que el propio Bowie se explique. A través

de sus declaraciones lo que emerge es básicamente un tipo simpático especialmente dotado para la ironía que se niega a ser encerrado en una definición. Todos sus entrevistadores fracasan. «Soy budista el martes y me gusta Nietzsche el viernes», suelta ante la insistencia del periodista. «Soy un coleccionista de personajes», se escucha decir en otra ocasión. Buena parte de los interludios narrados de Moonage daydream se va en largos monólogos de supuesta inspiración filosófica que igual iluminan que desconciertan. Lejos de la

En una alarde de refutación o negación de sí mismo, siempre tan cerca

intención de Morgen

santificar al personaje.

del propio Bowie, buena parte de la película va de otra cosa, enseña otros mundos, remite a un universo por fuerza extraño. Y así desde imágenes de películas de Dreyer a Murnau pasando por las más obvias de la luna de Méliès son convocadas en una especie de sortilegio tan extravagante como disfrutable. Eisenstein, Oshima, Buñuel, Bergman,

Iman (con la que pasó los últimos 25 años de vida) y, de manera muy especial, de su hermano. Terry le enseñó, dice, lo que tenía que leer y lo que tenía que escuchar. Tras pasar por las Fuerzas Armadas, acabó internado de por vida de psiquiátrico en psiquiátrico. Ésa es la única vez que la película que no quiere serlo interpela al espectador desde la tristeza. Y ahí



"SU MÚSICA FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA DE ACERCARSE A ÉL. ÉL SÓLO PUEDE EXPERIMENTARSE"

Warhol y, en lugar de excepción, El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene, completan el desafuero que quiere ser también indefinición y fuga. Puro Bowie diría más de un impuro.

Las únicas pinceladas más íntimas o autobiográficas se detienen en la figura de su mujer

también se acrecienta el deseo de acercarse, si se quiere un poco más, a Bowie.

«Bowie solo puede experimentarse», dice el director. Y en efecto, de eso se trata, de sentir el caos de Dylan y la lejana posibilidad de ser cualquier cosa, que es la forma de ser Bowie. Just for one day.

### L I T E R A T U R A

**G** ASA LARSSON

L FRÍO, LOS crímenes y la  $\mathbf{E}$ muerte acompañan a Rebecka Martinsson en la última novela de la escritora sueca Asa Larsson. La abogada que ha protagonizado la famosa saga regresa 10 años después en este sexto -y final- libro de la serie. Los pecados de nuestros padres ya se encuentra entre los 10 libros más vendidos de España y vuelve a sumergir a los lectores en este fascinante mundo, ubicado a 200 kilómetros del círculo polar, rebosante de nieve y morbo. «Sólo sabemos una cosa con seguridad, y es que vamos a morir. Todos tenemos ese destino en común, y por eso nos atraen estas narraciones de violencia. Ante la presencia de la muerte, podemos contar historias sobre el significado de la vida», explica la autora. También señala que «la novela de crimen es un género reconfortante; ofrece un cierre y justicia. Al final se consigue la paz y creo que ese tipo de historias se convierten en una necesidad en tiempos de incertidumbre, como ahora con la guerra»

Desde la publicación de

LA NOVELA CRIMINAL ES UN GÉNERO RECONFOR-TANTE"

La escritora sueca finaliza la serie de Rebecka Martinsson con 'Los pecados de nuestros padres', el sexto tomo que sigue a la protagonista a través de su investigación de una serie de asesinatos

POR VALENTINA SOTTA MADRID

su primera novela en 2003, Larsson ha manifestado su opinión sobre los temas sociales y políticos que afectan a su país natal. Y la inminente entrada de Suecia a la OTAN no es excepción. La escritora explica que en el país nórdico existen algunos grupos pacifistas que sostienen que Ucrania no debería defenderse y que el gobierno sueco no debería involucrarse. «Me parece que es un enfoque muy arrogante, teniendo en cuenta que mucha gente está sufriendo por esta invasión», critica.

Ya han pasado casi 20 años desde que Asa Larsson presentó a Rebecka Martinsson ante el mundo, y en la actualidad esta mujer de carácter fuerte no se percibe como un personaje transgresor o desagradable, pero a principio de los 2000 esta abogada no fue bien recibida: «Había algunos críticos -siempre eran hombres- que decían: 'No puedo leerlo. No puedo leer una novela con una protagonista que no me gusta'. A mí sí que me gusta. A veces hace estupideces, y es ambiciosa al punto que puede caer en el egoísmo. Pero tiene un buen corazón», la defiende la autora. Los personajes imperfectos, que luchan día a día son los que le parecen atractivos a Larsson: «Puede parecer deprimente, pero como lectora me gustan las historias de aquellos que no



MARTA PÉRE

"A LOS CRÍTICOS, ESPECIALMENTE A LOS HOMBRES, NO LES GUSTABA REBECKA"

LA OBRA YA FIGURA EN LA LISTA DE LOS 10 LIBROS MÁS VENDIDOS DE ESPAÑA

son del todo felices, y que deben esforzarse por salir adelante».

A través de la novela, los lectores desvelarán los secretos de la familia Pekkari y un extraño homicidio que involucra a un famoso boxeador. Los personajes deberán lidiar con los crímenes y la violencia que han heredado por las faltas de sus antepasados y sus secretos. «Yo creo que los errores de nuestros padres forman parte de nuestro legado, aunque no sepamos nada de ellos», reflexiona Larsson refiriéndose a la novela, pero también a su experiencia personal.

Los fans más antiguos de la autora recordarán que la primera novela de Martinsson, Aurora boreal, trata con detenimiento el tema de la religión. A pesar de su título, en este último libro la Iglesia no tiene el mismo protagonismo, pero sigue siendo una fuerte influencia en la literatura de Asa Larsson. «Suecia es un país bastante secularizado, entonces para aquellos lectores el tema es algo novedoso, y no se percibe como conservador o anticuado. Sin embargo, yo vengo de una familia muy religiosa y sí que soy creyente. De lo contrario no podría soportar los horrores de este mundo. De joven leí mucho la Biblia y eso se refleja en mi escritura».

¿Y ahora, qué? Con este último libro, y después de 20 años, Larsson se despide para siempre de Rebecka Martinsson. «Siento mucha tristeza, por supuesto. Pero también siento que he llegado a un punto de libertad en el que puedo hacer cualquier cosa, lo que yo quiera. Puedo afirmar que he cambiado. Soy una persona distinta de cuando comencé a escribir esta saga. Sería horrible si no lo fuera».



Natasha Oswal y Andrea del Carmen Fabregat, junto a la máquina en el CRG. JAUME

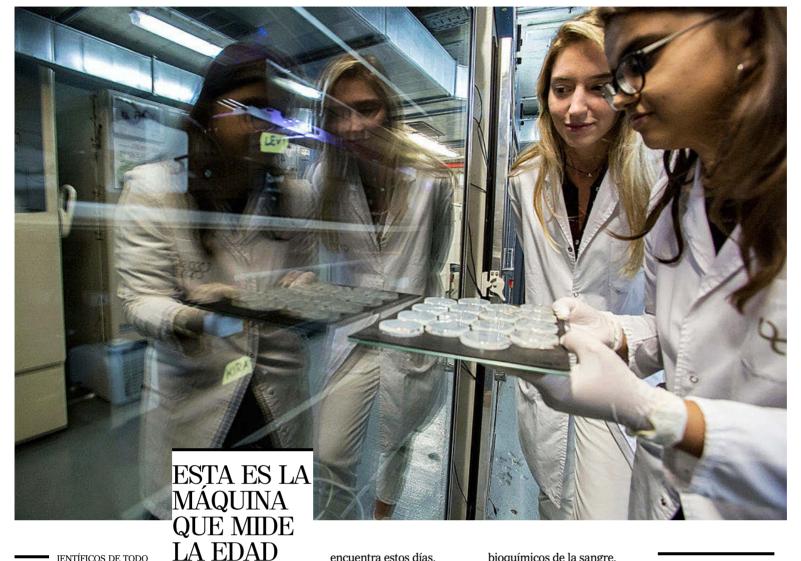

IENTÍFICOS DE TODO el mundo  $\mathbf{C}$ investigan el envejecimiento como si fuera una enfermedad. En ese contexto, investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han desarrollado una máquina de la longevidad, llamada Lifespan Machine, que ya les ha permitido realizar un estudio, publicado en PLOS Computational Biology, que desafía la idea de que los seres vivos tienen una única edad biológica y universal. En concreto, han hallado distintas edades biológicas al mismo tiempo en un mismo organismo, el gusano Caenorhabditis elegans (mide aproximadamente 1 mm de longitud y vive un promedio de dos semanas), algo que sugiere la posibilidad de que exista un sistema jerárquico invisible que regule todo el proceso de envejecimiento

Nicholas Stroustrup, jefe de grupo en el programa de investigación de Biología de Sistemas del CRG y responsable de construir la Lifespan Machine, detalla qué puede aportar esta máquina a todos los científicos que estudian el envejecimiento, declara desde EEUU, donde se

Un grupo de investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han desarrollado 'Lifespan Machine', una plataforma automatizada que diferencia las edades de un organismo: la cronológica

BIOLÓGICA

DE LOS

**GENES** 

POR CARMEN FERNÁNDEZ BARCELONA

y la biológica

encuentra estos días. «Todos se benefician de datos de alta calidad y modelos rigurosos. Nuestro método beneficia a la investigación de los nematodos. Al fin y al cabo, es una máquina de longevidad pero creada para estos gusanos. Al mismo tiempo, contribuimos con nuevos conceptos al campo que esperamos trascienda los nematodos y brinde ideas interesantes para que otros aprendan, al igual que nosotros aprendemos enormemente de la investigación de otros».

Esta máquina ya les ha permitido observar, como comenta Stroustrup, que cada individuo (humano u de otra especie) tiene una sola edad cronológica: la cantidad de años que ha estado vivo. Sin embargo, si se toma a cien personas que tienen edades cronológicas idénticas, por ejemplo cien personas que tengan exactamente 60 años de edad, no todas tendrán la misma salud física (edad biológica). «Hay muchas formas diferentes de medir y calcular la edad biológica de una persona; por ejemplo, por las modificaciones del ADN o los marcadores

bioquímicos de la sangre. Sin embargo, lo que comparten todos los biomarcadores del envejecimiento es que intentan decir si una persona es físicamente más joven o más mayor que una persona típica de su edad cronológica».

Esta máquina de la longevidad proporciona «una resolución estadística sin precedentes para estudiar el proceso de envejecimiento mediante el análisis del comportamiento de los nematodos (gusanos) desde que nacen hasta que mueren».

En la prueba de concepto que se desarrolla en la máquina, los gusanos viven en una placa de Petri bajo el foco de un escáner que les monitoriza a lo largo de toda su vida. Al generar imágenes de estos gusanos una vez por hora durante meses, el dispositivo recopila datos con una resolución y una escala estadística enorme. También incorpora una herramienta genética que permite controlar la tasa de envejecimiento de los nematodos, pudiendo controlar la esperanza de vida promedia para la población en cada placa.

Sobre si la base de la máquina con la que están

### **UN LABORATORIO DE BOSTON COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN**

Para esta máquina Stroustrup se inspiró, revela, en un laboratorio 'vecino' en Boston, EE UU, el de Roy Kishony. Entonces, Kishony usaba escáneres de superficie plana para medir el crecimiento bacteriano. «Algunos de nosotros, estudiantes de posgrado, nos dimos cuenta de que los escáneres serían mucho más prácticos, fáciles y rentables en comparación con los robots de uso general (que son caros y frágiles) o los equipos dedicados a las ciencias de la vida, como los lectores de placas que entonces no tomaban imágenes muy buenas», explica.

midiendo la edad biológica de los gusanos es big data (gran volumen de datos), explica que, «el big data es un eslogan de marketing y seguro que se podría vender nuestro proyecto de esa manera. Yo lo que diría es que hemos estudiado poblaciones que son diez y hasta cincuenta veces más grandes que estudios anteriores, y esto nos brinda una resolución estadística mucho mejor para comprender los procesos que estudiamos».

Ante la hipotética posibilidad de que, en un mismo organismo, como sería el humano, pudiese haber no una ni dos sino varias edades biológicas (la de la piel, huesos y articulaciones, hígado, riñones, corazón, pulmones, cerebro...), y que todas esas edades biológicas estuviesen dirigidas o coordinadas desde un único punto, precisa Stroustrup que «nuestro estudio investiga los nematodos, pero los humanos y los gusanos comparten muchas similitudes, por lo que se puede extrapolar hasta cierto punto. Encontramos dos edades biológicas, pero no las detectamos en tejidos específicos, por ejemplo la piel o los riñones. Es posible que los procesos de envejecimiento que describimos involucren múltiples órganos».

Para desarrollar la máquina de la longevidad (o de la vida útil), este científico pasó siete años en un laboratorio ensamblando prototipos, probándolos, refinando los prototipos y volviéndolo a intentar. «En la segunda parte de ese período tuvimos un pequeño equipo trabajando para realizar experimentos de prueba y comenzar a aplicarlo en preguntas interesantes. Cuando comenzamos, muchas personas se dieron cuenta de que sería increíblemente útil automatizar el ensayo de vida útil. Hubo, y todavía hay, muchos científicos investigadores altamente capacitados sentados en microscopios durante semanas, pinchando gusanos individuales para determinar si están vivos o muertos. La automatización podría liberar este tiempo y energía para actividades más creativas», comenta.

### TELEVISIÓN

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies

14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines. «Parfait de

20.15 Tot són problemes. 21.00 Telenotícies vespre.

22.10 La gran pel·lícula. «Alguns dies d'ahir». España. 2022. 90 min. Director: Kiko

Ruiz Claverol.
23.55 Cine. «Desapareguts

sense rastre». EEUU, Canadá. 2014. IIO min.

Director: Vic Armstrong. 1.35 Més 324.

«República Rumbera»

Notícies 3/24.

Rumba a l'estudi.

Despierta Andalucía.

Desconexiones.

14.30 Canal Sur noticias I.

15.35 La tarde. Aquí y ahora 18.00 Andalucía directo.

Magazine informativo basado

en reportajes en directo y

puntos de la geografía

19.45 Cómetelo.

en conexiones con distintos

20.30 Canal Sur Noticias.21.50 Atrápame si puedes.

semana cinco concursantes

respondiendo correctamente

a las preguntas que se les

Concurso en el que cada

intentan llevarse el bote

**16.00** Com si fos ahir.

16.40 Planta baixa.

comarques.

### GENERALISTAS

8.00 La hora de La I. Hablando claro. Informativo territorial.

14.10 Hablando claro.

14.50 El tiempo. 15.00 Telediario I.

15.55 Informativo territorial. 16.20 Cine. «Ella Schön:

Una verdad a medias» Alemania, 2019, 90 min

Servir y proteger. 18.50 El cazador.

19.50 Te ha tocado 20.30 Aquí la Tierra.

21 00 Telediario 2

La suerte en tus manos. 22.15 Cine. «Salvar al

soldado Ryan». EEUU. 1998. 0.50 Cine. «Bienvenidos a Marwen». EEUU.

2.35 This Is Us. «La mejor lavadora del mundo» y «Peregrino Rick»

La 2

### Cuatro

8.20

13.15

15.45

18 00

9.55 UNED.10.55 Visítame en un día. 11.20 Serengueti. 12.10 Mañanas de cine. «El Álamo». EEUU. 1960.

14.45 Las recetas de Julie con Thierry Marx.
15.45 Saber y ganar.
16.30 Grandes documentales.

18.10 El escarabajo verde. 18 40 El libro de cocina diterránea de Ainsley.

19.25 Turismo rural en el mundo. **20.30** Días de cine. 21.30 Plano general. 22.00 Historia de nuestro

cine. «Martín (Hache)». 0.12 Historia de nuestro cine. «Juventud a la intemnerie». Esnaña, 1961, 97 min.

Director: Ignacio F. Iquino **2.15** Documenta2.

### Antena 3

Espeio público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

Deportes. 16 00 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. **16.02** El tiempo.

16.30 Amar es para siempre

Tierra amarga. 19.00 :Boom! Pasapalabra. Antena 3 Noticias 2. 20.00

21.00 21.45 Deportes. 21.55 El tiempo. 22.10 La Voz.

«Audiciones a ciegas» 0.27 La Voz: grandes momentos.

2.45 3.30 4.15 Live Casino. Play Uzu Nights. Joyas TV.

Mejor Ilama a Kiko.

:Toma salami!

Alta tensión

Alerta Cobra

14.50 Noticias Deportes

15.00 Alta tensión.

En boca de todos

Todo es mentira.

Cuatro al día

20.40 Noticias Deportes

22.15 En el punto de mira.

2.35 En el punto de mira.

Puro Cuatro.

Incluye «La generación

del miedo» y «Sumisión

ujímicas

The Game Show.

21.05 First Dates.

Todo es mentira bis.

Cuatro al día a las 20 h.

### Telecinco

:Toma salami! 7.00 Informativos Telecinco Previo: El programa de Ana Rosa

9 00 El programa de Ana Rosa. Presentado por Patricia Pardo v Joaquín Prat.

Presentado por Joaquín Prat. 15.00 Informativos Telecinco

Deportes. 15.50 El tiempo. Sálvame limón. Sálvame naranja. 16 00

20 00 Sálvame sandía 21.00 Informativos Telecinco. 21.40 El tiempo.

21.50 Deportes. Viernes deluxe. Presentado por Jorge Javier

Casino Gran Madrid Online Show

Previo Aruser@s.

Aruser@s.

15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde

20.55 La Sexta Clave.

21.15 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 La Sexta Columna.

«Ultraderecha en Europa:

ya están aquí». 22.30 Equipo de inves-

tigación. «La misteriosa

muerte de la tía Isabelx

Pokerstars.

Live Casino

Minutos musicales

20.00 La Sexta noticias

La Sexta

11.00 Al rojo vivo

15.45 Zapeando.

7.30

la edición.

2a edición

2.50

3 20

### **VEO DMax**

6.50 8.20 Dúo de supervivientes. Aventura en nelotas. Curiosidades de la

12 00 Alienígenas.

13.55 Expedición al pasado. 15.50 La fiebre del oro. 17 45

Camioneros de Australia Así se hace. 22.00 Detective americano.

con Joe Kenda. Incluye «Radio Silencio» v «El arrovo». 23.55 La voz de los muertos. Incluye «Desenterrando la verdad» y «Llama al fo-

**1.45** Desaparecidos. gro» y «Aguas turbulentas». 3.20 El asesino de Incluve «Una cita con el peli-Incluye «La muerte tiene un precio» y «El arte del asesinatos

11.40 Adoración eucarística.

Trece al medio

14.50 El tiempo en Trece.

Don Matteo.

16.00 Cine. «La novia de

Trece noticias 14:30.

EEUU, 1952, 110 min

Abierto redacción.

EEUU. 1955. 96 mir

El tiempo en Trece.

Classics presentación.

18.15 Western, «Un hombre

**20.30** Trece noticias 20:30.

21.35 Misioneros por el

22.00 Cine Classics. «Vér-

0.30 Classics tertulia.1.15 Cine. «París bien vale

una moza». España. 1972.

nundo. «Ecuador».

21.05 Trece al día.

Ángelus.

12.05 Ecclesia al dia

TRECE

### #0

Grandes inventos. Los secretos de

Stonehenge. 11.25 Grial. La búsqueda de la verdad sagrada.

12.22 Magallanes: la prim-

era vuelta al mundo. 13.21 Martínez y Hermanos.

La Resistencia. 15.45 Cine. «Robin Hood: príncipe de los ladrones 18.05 Cine. «Pisando

fuertes FFIII 2004 20.00 Ilustres ignorantes. «Cambio Climático».

20.30 La liga de los hombres extraordinarios. 22.00 Apagón. Emisión de los capítulos «Negación», «Emergencia», «Confront-

ación», «Supervivencia» y «Equilibrio». 2.00 Martínez y Hermanos.

Limpia y ordena. House doctor:

La tienda de Galería

qué le pasa a mi casa?

del Coleccionista.

9 10 House doctor

11.05 Caso cerrado.

House.

Killer.

pasa a mi casa?

Enterrados en el

European Poker Tour.

Conocía a mi asesino.

Limpia y ordena. House doctor: ¿qué le

¿qué le pasa a mi casa? 10.05 Limpia y ordena.

TEN

blanco

18.45

1.40

iardír

2.50

5.00

5.25

7.00 Buenos días, Madrid. 120 minutos

Telenoticias. 15.00 Deportes.

15.25 El tiempo. 15.35 Cine de sobremesa.

«La estrella del sur» 17.30 Cine western. «Los

corruptores de Alaska» 19.05 Madrid Directo.

Telenoticias. 21.00 Deportes.

**21.10** El tiempo. Juntos.

22.15 El megahit presentación. 22.25 El megahit. «Kong: La Isla Calavera».

0.25 Cine. «Annabelle: Creation». EEUU. 2017. 2.20 La vuelta al cole. 3.20 ¿Dónde estabas

entonces?
4.25 Telenoticias.

### Canal Sur ETB 2

Vascos por el mundo. 6.55

Informativo especial.

En Jake. Atrápame si puedes. 11.30 14.00

14.58 Teleberri. Teleberri kirolak.

17.50 Ladrón de guante Sin cita previa

23.00 Hermanos asesinos 20.20 n de tres episodios. A bocados

21.00 Teleherri. Eguraldia.

22.30 Cine éxito. «Un hombre de altura».

0.25 Cine 2. «Mi familia

italiana». Italia. 2015. **2.10** Atrápame si puedes.

### 7.30 9.55 9.55 Hoy en día. 12.50 Mesa de análisis.

A bocados 8.30 Historias a hocados

10.55 Eitb kultura.

16.05 Eguraldia. 16.30 Esto no es normal

17.50 Lingo.19.00 Nos echamos a la

Teleberri kirolak.

nlantea 23.00 El show de Bertín. 4.50 Canal Sur música.

### PARA NO PERDERSE

### 22.15 / La 1

### Tom Hanks y Matt Damon en 'Salvar al soldado Rvan'

Durante el desembarco

de Normandía, la patrulla del capitán John Miller recibe la orden de salvar al soldado Ryan, el único superviviente de una familia de cuatro hermanos cuyos otros miembros han perecido en el conflicto. El pelotón de Miller deberá introducirse en las líneas enemigas en busca del



Escena de la película.

militar, de quien se desconoce el paradero y si está vivo o muerto. Los hombres empezarán a cuestionar las órdenes y a preguntarse qué tiene Schindler. La secuencia historia del cine bélico. un tratamiento casi do-

la vida de ese joven para que merezca la pena sacrificar las de otros ocho. Spielberg consiguió con esta película su segundo Oscar al mejor director, después del obtenido por La lista de del desembarco de Normandía es una de las más crudas de toda la Spielberg quería darle cumental para mostrar el horror de la guerra.

### ÍNDICE DE AUDIENCIA

### Minuto de oro

28 de septiembre de 2022

| Pa | Pasapalabra / Antena 3 |              |         |  |  |  |  |  |
|----|------------------------|--------------|---------|--|--|--|--|--|
|    | Hora                   | Espectadores | 'Share' |  |  |  |  |  |
|    | 21:03h.                | 3.755.000    | 33,3%   |  |  |  |  |  |
|    |                        |              |         |  |  |  |  |  |

### Programas más vistos

Informativos I5:00 / Telecinco

28 de septiembre de 2022 Noticias 2 / Antena 3 2.666.000 22.5% El hormiguero. Maria Becerra / Antena 3 2.438.000 17,9% Pasapalabra / Antena 3 2.306.000 24% Noticias I / Antena 3 2.148.000 21,3% La novia gitana. La novia / Antena 3 1.747.000 16.5% La ruleta de la suerte / Antena 3 1675 000 219%

FUENTE: Barlovento Com pleta de 127 canales en www.elmundo.es/televisio

### A PUNT

7.00 Les notícies del matí. Presentado por Óscar Martínez y Vanessa Gregori. 10.00 Comunitat Valenciana

des de l'aire. 10.15 Meridià zero. 11.10 Valencians al món.

12.20 La cuina de Morera. 13.00 Terra viva. Presentado

por Àlex Blanquer. 14.00 À Punt Notícies. 15.35 Atrapa'm si pots. 16.35 L'Algueria Blanca.

17.20 Bona vesprada. «Carcaixent i Novelda» 20 10 La cuina de Morera À Punt Notícies. Nit.

22.00 Elecció Cort d'Honor 2023 **0.30** Regino Más, l'art del foc. 1 10 À Punt Notícies. Nit. 2.00 2.50 Terra viva.
Atrapa'm si pots.

### IB3 TELEVISIÓN

11.00 Els dematins.

13.40 Méteo. 13.50 Cuina amb Santi

Taura. «Parts del me». 13.58 IB3 Notícies migdia

15.25 El temps migdia. 15.35 Cuina amb Santi

Taura. «Rap a la crema» **16.00** Agafa'm si pots! 17.05 Cinc dies.

20.28 IB3 Notícies vespre. 21.30 El temps vespre.

21.35 Jo en sé + que tu. 22.25 Cine. «Spectre». EEUU. 2015. 150 min. Director: Sam Mendes

Cine. «Compte enrere». Francia. 2010. 81 min. or: Fred Cavayé.

IB3 Notícies vespre

El temps vespre. Jo en sé + que tu 2 55

### Agafa'm si pots!

### **SUDOKU**

### FÁCIL 30-09-2022

| 1 ACIC 30-03-2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                   | 5 |   | Э |   | 9 |   |   |   | )             |
|                   |   | 7 | 5 |   |   | 9 |   | 3 | Ì             |
|                   |   | 9 | 1 | 7 | 2 |   |   |   |               |
| 5                 |   | 3 | 7 | 6 |   | 2 | 9 | 8 | ا             |
|                   |   |   |   | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |               |
|                   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |               |
| 3                 |   | 6 |   |   |   | 4 |   |   | 40.000        |
|                   |   |   |   |   |   | 3 | 7 | 6 |               |
|                   | 4 |   |   | 1 | 3 | 5 |   | 9 | رد <i>و</i> د |

### **DIFÍCIL 30-09-2022**

|   |   |   |   |   |   |   | _ |   |                               |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 7 |   |   |   | 8 |   |   | Э |   |                               |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
| 6 |   | 8 |   | 3 |   | 1 | 4 |   |                               |
|   | 2 |   | 6 |   | 7 |   |   |   | mo                            |
|   |   | 5 | 9 |   |   | 2 |   |   | sweb.                         |
|   | 6 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | tiemoc                        |
|   | 1 | 4 | 2 |   |   | 9 |   |   | w.pasa                        |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |   | WW.                           |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   | 4 | © 2022 www.pasatiemposweb.com |

### CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

1.531.000 15.1%

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 29-09-2022

| 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | З | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 |

### **SOLUCIÓN DIFÍCIL 29-09-2022** 3 7 1 4 9 5 8 2 6

| 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 |

la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. Imprime: Bermont Impresión, avda. Portugal, 4 CTC Coslada 2882I Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-I989

se imprime diarian en papel reciclado

Este periódico



Madrid 2022. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunio



LA ENTREVISTA FINAL

BECKY G. Inglewood, California, 1997. Catante mexicano-estadounidense. La autora de la muy engolfada 'Sin pijama' supo en Madrid, hace unos días, que su disco 'Esquemas' era candidato a cuatro premios Grammy.

### «Llevo años de terapia, buscando las preguntas»

### LUIS ALEMANY

Pregunta.- ¿Cuatro candidaturas está bien para usted?

Respuesta .- Muy bien. He esperado a esto mucho tiempo, ya me siento un poco ganadora con llegar hasta aquí.

P.- ¿Qué le gusta de su material reciente? R.- Me siento identificada de corazón con Esquemas, con cada parte. Es un disco en el que no hay género, o no hay un género, pero todo es muy personal. Hay letras como Dolores que habla de mi abuelita y, al lado, canciones urbanas de letras fuertes. P.- ¿Y usted tiene la certeza de que esa música es valiosa o necesita de la aprobación, de los Grammy, de la industria...?

R.- Antes necesitaba la aprobación. La industria te enseña a necesitarla. Luego, aprendí poco a poco que lo importante era ser feliz con las canciones que tenía que cantar y que tenía que defender durante horas y horas de promoción. Porque, si no creo en ellas, la gente lo ve. Los fans lo saben. No es posible esconderlo. Si siento que la música que hago es real, ya no me importan los views ni los likes.

P.- La sensación desde fuera es que la música pop, en este momento, es muy esclavo de esas cosas, que hay mucho sentido de un estatus que se cuantifica.

R.- Puede ser obsesivo, sí. En eso estamos todos, intentando mejorar las coas poco a poco. Llevo cuatro años en terapia, he aprendido que hay cosas fuera de mi control como el estatus y que tengo que enfocarme en aquello que sí depende de mí. No sólo como artista: como hija, como hermana, como novia... Intentar estar feliz en cada faceta sí depende de mí.

P.- ¿Lo explica un poco más?

R - En la industria, hay valores tradicionales que tienen crédito. Antes nos ponían en una cajita: elige un idioma, elige un gé-

nero, elige una forma de vestir... Me parece muy aburrido Yo tengo que ir a donde me lleva mi mente creativa. A hacer bachata flamenca, un reguetón, un r'n'b.

P.- Pero sí que hay un tema de Becky G, ¿no? La transgresión, sexual, etílica o del tipo que sea, empleada como un símbolo de empoderamiento...

R.- Al final del día, el empoderamiento es buen mensaje. Decirse a una misma: yo decido cómo me visto y cómo me expreso y eso debería ser respetado. Yo decidí el concepto de Sin pijama, y decidí compartir la canción con Natti Natasha. Mucha gente me dijo que era un error. Después, esa misma gente me decía: «Tenemos la receta, hagamos otro Sin piyama».

P.- ¿Consulta con su terapeuta las decisiones que toma en su carrera.

R.-Si. O bueno, no, no es exactamente consultar. Una no va a terapia para encontrar respuestas sino para tener mejores preguntas. Yo no quiero que mi terapeuta me diga lo que debo hacer sino que me lleve a preguntarme cosas importantes, más intropectivas, a las que debo encontrar la respuesta yo sola.

P.- ¿Y cuál es la pregunta central, de momento?

R.-Después de la pandemia, tuve tiempo para pensar en qué era lo verdaderamente importante en mi vida. Me pregunté por qué amo lo que hago. Y creo que la respuesta va más allá de la música, Creo que es más amplio que la música, que tiene que ver con la conexión con mi comunidad. Con la responsabilidad de representarla de una manera más auténtica.

P.- ¿A quién se refiere cuando habla de su comunidad?

R.- A los latinos de EEUU y, específicamente, a los los chicos de la segunda o trecera generación. Estoy muy orgullosa de ser mexicana. Pero me encuentro obstáculos. Hay gente que me dice que no es verdad que sea mexicana, me recuerda que mi español es imperfecto, a veces suena como el de mis amigas venezolanas... Y entonces, me siento de ningún sitio, como cuando era niña y pensaba: me ven pero no me ven. Duele.

¿CONTROLA SU **IMAGEN AL 100%?** LA ROPA QUE LLEVA HOY. ¿LA ELIGIÓ

USTED? No todo es 100% Becky G. pero todo es 100% Becky G y su equipo. Mi estilista está conmigo hace seis años, a mi lado, cada día. Muchas veces ella me busca la ropa cuando yo no tengo tiempo pero es porque me conoce como nadie.



### Todo por el sueldo

De pronto, cambio muy brusco en Cataluña con granizadas que también afectaron al clima político en el quinto aniversario de la asonada del Primero de Octubre. Todo empezó después de que Junts exigiera a Pere Aragonès que se sometiera a una moción de confianza, que José Antich califica de propuesta estrafalaria. Pere Aragonès se sintió desautorizado por sus socios de Junts que le empujan a romper el Govern.

Lo primero que hizo fue cesar al vicepresidente de Junts, Puigneró, por no informarle de las intenciones de su partido. Junts calificó el cese de un «error histórico» que pone en peligro el proyecto independentista. El error histórico es la propia coalición de gobierno formada por los de ERC, que Josep Pla describió como los más frívolos, mediocres y destructivos políticos y los herederos del Milhombres que confunden la patria con la corrupción.

Entre ambas fuerzas volvieron a recitar su comedia mediocre, sentimental y pueril que está hundiendo a Cataluña y arrastrando en la granizada a España. No han logrado la independencia ni con la complicidad, el dinero y el indulto del Gobierno plurinacional, que depende de ellos para podernos gobernar y aprobar los Presupuestos. Dice Gabriel Rufián que no fueron capaces de calibrar la fuerza del Estado el Primero de Octubre, cuando Estado nunca ha colaborado tanto con los separatistas como ahora. Es que no ganan ni siquiera con la ayuda del enemigo. Once veces -desde el Compromiso de Caspe- han proclamado la independencia: once veces, once fracasos.

Tras la espantada de Junts, no se descarta la precipitación de unas elecciones. ERC podría recurrir, para evitarlas, al PSC y En Comú Podemos, aunque esa fórmula les inquieta porque temen que le acusen de romper la alianza independentista. Junqueras rechaza la geometría variable con partidos españolistas, pero ERC y Junts se odian más que aman a Cataluña. El Govern está formado por dos partidos que quieren destruirse y ya les interesa más el poder y el sueldo que la independencia. ERC tiene que guardar las formas para que no les acusen de desertores, a pesar de que llevan, según Pere Rusiñol, décadas picando piedra por la independencia y en este momento los ex convergentes, que se forraron con los gobiernos el PP les acusan de botiflers.

### **EDICTO**

Yo, **Pedro Esteban-Feliu Coll**, Notario del llustre Colegio de Catalunya, con residencia en Barcelona,

### HAGO CONSTAR:

HAGO CONSTAR:

Que mediante escritura autorizada por mí, el día 31 de Marzo de 2022, bajo el número 712 de protocolo, fui requerido, a efectos de lo dispuesto en el artículo 461.12 del Codi Civil de Catalunya, para, a su vez, requerir al "Comité Ciutadà de la LLuita contra la Sida de Barcelona" a fin de poner en su conocimiento de que, ha sido llamada a la herencia de Doña María Sonia Cerrato Ortiz, fallecida en esta ciudad de Barcelona, el día 5 de Noviembre de 2020.

Realizadas, sin éxito, las diligencias a que di-

viembre de 2020.

Realizadas, sin éxito, las diligencias a que dicho artículo se refiere, por medio del presente edicto queda requerido al Comité Ciutadà de la LLuita contra la Sida de Barcelona" para que, en el plazo de dos meses, manifieste si acepta o repudia la herencia de Doña María Sonia Cerrato Ortiz, advirtiéndole de que si no la acepta, se entiende que la repudia.

Barcelona, a 30 de Septiembre de dos mil veintidós

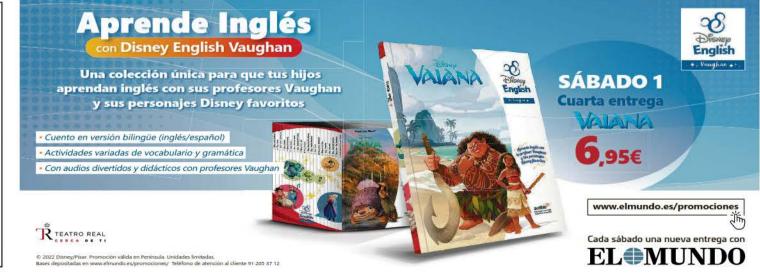

### METROPOLI

## CRAINADRID EL MUNDO VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

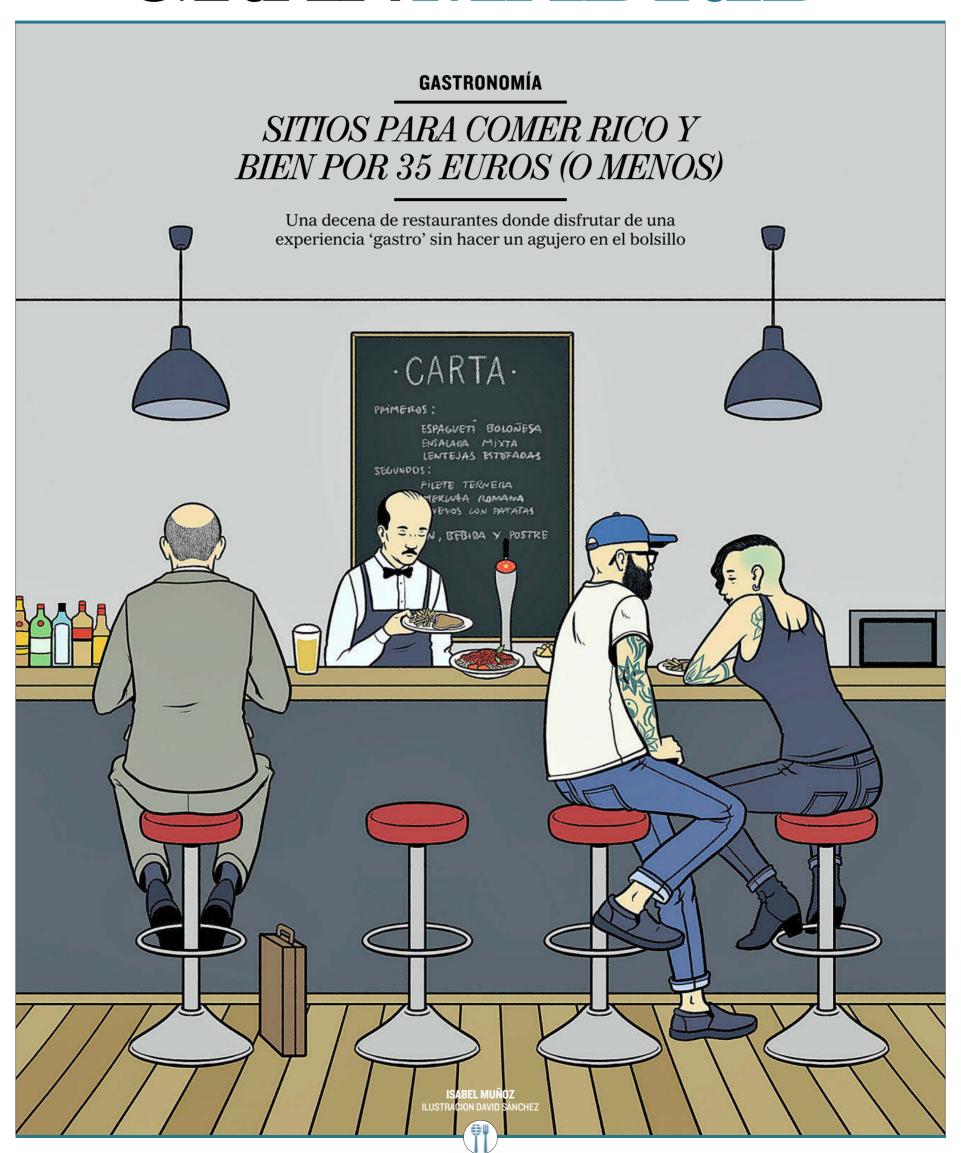

### GRANMADRID POR METROPOLI

## DÓNDE COMER SIN QUEMAR LA TARJETA



GASTRONOMÍA. No descubrimos la pólvora si decimos que la hostelería madrileña es una de las más activas, ricas y variadas. Propuestas para todos los gustos y bolsillos: restaurantes pegados a la temporada, tabernas clásicas



### **BARDERO**

### UN RESTAURANTE DE BARRIO COSMOPOLITA

Hace 15 meses los argentinos Pablo Paternostro y Martín Rebagliati y el uruguayo León Bonasso decidieron «liarla» y abrir lejos de las rutas 'gastro' un comedor de cocina cosmopolita, en la que no faltan opciones tra-

dicionales. ¿La propuesta? Platos con influencias mediterráneas, asiáticas y latinas, como los mejillones curry, fregola sarda, lima y cilantro; el tartar de atún o el pulpo kimuchi con ñoquis de patata, hits de la casa. PALOS DE LA FRONTERA, 11 PRECIO MEDIO: 30 €



### **RASIF**

### EL LÍBANO MÁS CALLEJERO LLEGA A MADRID

Detrás de este nuevo espacio se hallan dos libaneses que llegaron a la capital por trabajo, y echaban tanto de menos el 'street food' de su país que han abierto su propio local. Para ello han traído a un chef libanés que ha desarrollado la carta con mezzes fríos (hummus, labneh) y calientes (las clásicas empanadillas de Oriente) y bocadillos, 'stars' de la casa y con toque moderno. Los hacen de musaka, pollo, chipirones, dulces...

HUMILLADERO, 6 PF



### **EL SANTIAMÉN**

### COMIDA CASERA CON GUIÑOS DEL MUNDO

Hace algo más de año y medio, el mexicano César Vega y el manchego Rafael Mata montaron este comedor que gira en torno al producto y al cliente. Sobre ellos vertebran una carta «fast casual tradicional con toques internacionales», según su propia definición. Las croquetas (con pollo asado, queso de cabra, manzana y beicon), la lasaña azteca (con chile poblano) y las lentejas estofadas estilo satay son algunos de sus imprescindibles.

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 8 PRECIO MEDIO: 25-30 €



### **USKAR**

### COCINA DE LA ABUELA 'CON VANGUARDIA'

Quien se deja seducir una vez por la cocina de mercado, de la abuela, con guiños de vanguardia y de autor que ofrece el comedor de Miguel Valdivieso y Rita García Fuster suele repetir. Con el producto y el sabor articulan la carta

(arroces, berenjena asada con salsa teriyaki y anchoas ahumadas, sardinas en vinagre con mojo verde...) y los fuera de carta como los que tienen estos días: atún en guiso con sus pieles o cuello de cordero, por ejemplo.

ALONSO DEL BARCO, 11 PRECIO MEDIO: 35 €



### BRASAS Y OC

El fuego y la materia prima de calidad son los hilos conductores de este novísimo restaurante de Ponzano que se suma a la tendencia de los 'dinner show', con música en directo, 'performance'... En la carta, di-

SANTA ENGRACIA, 70 PF



### LA PARRILLA DE F

El yakitori es la seña de identidad de esta casa, pionera en traer a la capital estas brochetas japonesas; eso sí, reinventadas y fusionadas con producto de primera nacional e internacional y hechas a la bra-

REINA, 41 Y PASEO DE LA CASTEL

### POR METROPOLI GRANMADRID

y modernas, locales con la cocina callejera por bandera, comedores asiáticos... Aunque los cantos de sirena aventuren momentos complicados y de ajustarse el cinturón, en Madrid hay un buen puñado de opciones

para comer rico y bien sin hacerle un agujero al presupuesto familiar. Por ejemplo, la decena de establecimientos -algunos nuevos y otros a los que volver una y otra vez- que protagonizan estas páginas



io 'Canalla'

señada por Joaquín Serrano (El Celler de Can Roca, Kabuki Wellington, Club Allard...), lucen las alcachofas, el pollo picantón o el pulpo entero, todo a la brasa, incluidos los baos y hasta los cócteles.

010 MEDIO: 30-35€



### USIÓN Y VIAJERA

sa. La reina de la carta -ahora más viajera y mestiza y pegada a la temporada - es la parrilla, con los yakitori de pollo, el tuémón o el nem de cangrejo tigre.

tano de ternera asado... También brillan el tartar de pez li-



**LA RITA** 

### ODA AL PRODUCTO Y A RITA HAYWORTH

Al barrio de Chueca ha llegado un nuevo 'vecino' que homenajea a todo un icono del cine: Rita Hayworth. De hecho, la experiencia 'gastro' arranca con el cóctel 'El beso de Rita'. Al frente de los fogones, el experimentado

José Sacristán (Taberna Gaztelupe) que con un producto de primera (de KmO y también de proveedores patrios) oficia una cocina mediterránea con guiños internacionales: 'brownie' de rabo de toro, arroz del senyoret...

INFANTAS, 29 PRECIO MEDIO: 30 €



**YECA ESTRIT FUD** 

### ASIA SE 'COME' EN LAVAPIÉS

Este comedor de Lavapiés con cinco mesas es parada obligada para los fans del 'street food' asiático. A los mandos y con una cocina muy personal, Germán Bernardo, quien trabajó en el Sudestada de Estanis Carenzo y

en Kitchen 154. Aquí funciona una carta con ocho platos y un postre: dumplings con kimchi, tofu y boniato asado; curry verde de pollo y calabaza; arroz salteado con gambas y oreja de cerdo ('nasi goreng').

TRIBULETE, 10 PRE



### **NINJA TABERNA JAPONESA**

### UNA 'IZAKAYA' MODERNA

Con su último proyecto, Paloma Fang, alma del Grupo Bellaciao (Ninja Ramen, tres Running Sushi, Hong Kong 70), da una vuelta de tuerca a la taberna japonesa y huye de la estética clásica para llenar de color esta

nueva 'izakaya'. Paloma, empeñada en mostrar una cocina asiática más allá del sushi y los rollitos, apuesta por aunar tradición y vanguardia. Para comer, baos ('katsu sando' de secreto ibérico), pollo frito, ramen...

PRINCESA, 13 PRECIO MEDIO: 25 €

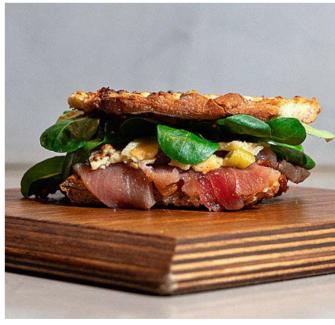

**SANTERRA NEOTABERNA** 

### ENTRE LO CASTIZO Y LO INTERNACIONAL

Esta taberna es la evolución castiza de Santerra, ese restaurante donde el manchego Miguel Carretero reinterpreta con técnica, mimo y sabor la cocina de siempre. Y clasicismo y modernidad hay en la carta de esta tasca de la

que uno según sale piensa en volver. Platillos tradicionales -y viajeros-con ingredientes y técnicas internacionales, como el bocata de ventresca de atún rojo, el de calamares, las albóndigas o sus croquetas de escándalo.

PONZANO, 62 PRECIO MEDIO: 30-35€

### GRANMADRID POR METROPOLI

Que un restaurante famoso de Madrid monte una sucursal en Marbella, o viceversa, son cosas que conocemos bien en España. Lo que hasta ahora nos ha sido extraño son esas cadenas de cocina asiática, pero desarrolladas a partir de un restaurante que se hace célebre en una gran capital occidental, que se extienden por megalópolis y playas de lujo de todo el mundo, como ha sido el caso del neoyorquino Nobu y del londinense Zuma. Miren los nombres de las ciudades donde se han instalado, y verán lo que buscan: mucha clientela potencial, pero clientela muy rica. Millona-

No se veía a Madrid en esa categoría, y de hecho esas cadenas han aparecido primero en Barcelona, Ibiza o Marbella. Pero se van convenciendo de que en la capital hay hoy mucho empresario rico, nacional y extranjero, y un turismo de lujo en alza. Así que han abierto sucesivamente Zuma, ahora mismo la cadena

rios y jeques

que perpetúa el nombre del gran cocinero que fue Joël Robuchon y dentro de pocos meses un hotel Nobu. Ya estamos en la categoría de Singapur, Las Vegas, Dubai, Los Ángeles, Hong Kong, Nueva York, Sydney... Pues qué bien.

Ya lleva unos meses en marcha la versión madrileña de lo que el alemán Rainer Becker creó en Londres hace 20 años después de seis pasados trabajando en Tokio, aprendiendo las bases de la cocina japonesa de lo crudo y lo cocido e inspirándose en las *izakayas* o tascas a la japonesa. Aunque la decoración y el marco de los Zuma se han sofisticado, sus restaurantes no son puros *sushi bars* ni refinados templos de la cocina *kaiseki* im-

### LA MESA Y EL MANTEL

POR FERNANDO POINT

### ZUMA, JAPONÉS RICO A PRECIO FUERTE



ZUMA PASEO DE LA CASTELLANA, 2 TEL.: 91 198 88 80

NO CIERRA PRECIO MEDIO: DE 45 A 200 €

COCINA ★★★★ SERVICIO ★★★
BODEGA ★★★★ DECORACIÓN/AMBIENTE ★★★★

CALIFICACIÓN GLOBAL 🛨 🖈 🛨 🛨



Este elegante restaurante apuesta por una decoración moderna sin perder el espíritu de 'izakaya'.

perial. Son informales, con una oferta variada, y pretenden mantener el espíritu de la *izakaya*.

La llegada bastante tardía de Zuma a Madrid se produce después de la ya veterana explosión de buenos restaurantes japoneses aquí: Kabuki, Soy, Ikigai, Zuara, Ugo Chan, Gaman, Zeitaku, Kappo... ¿Puede aportar algo muy diferente, muy novedoso? Culinariamente, no demasiado, aunque su nivel es bueno. Pero esos precios –vinos y sakes disparatados, con alguna bienvenida excepción como ese modesto sylvaner alsaciano de Trimbach, idóneo con esta cocina–, y más en un momento difícil para el cliente madrileño medio, están fuera de órbita: con un menú de degusta-

más plutócratas asiáticos y americanos por aquí de lo que suponíamos... En fin: dos menús *de trabajo* a mediodía entre semana rebajan el pistón, y el pastón.

Ni tanto ni tan poco, puestra primera visita

ción pueden irse a los

200 euros. Debe haber

Ni tanto ni tan poco, nuestra primera visita ha tocado varias especialidades crudas y guisadas, y queda mucho de la larga carta que probar.

Un par de nigiris de los diez tipos que ofrecen demuestran el excelente trabajo con el arroz y el buen corte del fresco complemento marino: hamachi (pez limón) e ikura (huevas de salmón). Completando lo crudo, una selección moriawase (la que hace el chef por su cuenta) de cuatro sashimis nos permitió degustar salmón, atún, lubina y dorada. Excelentes cortes, muy frescos.

También de lo crudo participa una ensalada muy original y lograda: pata de cangrejo real, tobiko (huevas de pez volador), mizuna (lechuga de mostaza japonesa), aguacate y salsa de sésamo.

Fresquísima, pero provocó un fallo de servicio revelador: nos retiraron los tenedores y cuchillos sucios, dejándolos sobre el mantel, para que siguiésemos con los palillos. ¡Ay!

Antes de terminar con una magnífica tarta de nueces de pacana, nuestro plato caliente de fusión hispano-japonesa fue casi perfecto: cerdo ibérico asado en la robata, condimento de yuzukosho (chile, piel de cítrico yuzu y sal) y «salsa de trufa». Y, iay!, otro fallo: ya lo señaló un querido colega, pero esa salsa o aceite «de trufa» –cuyo empleo nos confirmó la camarera, que no conocía mucho el tema– es artificial, no natural, y se nota mucho. Otro detalle que mejorar. Madrid no es Las Vegas.

### LA MEMORIA QUE DUELE



### ARGENTINA, 1985

### \*\*\*

DIRECTOR SANTIAGO MITRE INT.
RICARDO DARÍN, PETER LANZANI,
ALEJANDRA FLECHNER NAC. ARGENTINA DUR. 140 MIN. AÑO 2022

### LUIS MARTÍNEZ

Lo que más duele de la memoria del horror no es tanto la posibilidad de revivir lo terrible como la simple certeza del olvido. ¿Cómo es posible que se tarde tan poco en olvidar tanto? Un día de 1985, un fiscal argentino se atrevió a lo impensable: juzgar a los militares de una brutal (como todas) dictadura, dándoles a los acusados las garantías que ellos no dieron a sus víctimas. Cada sesión de ese juicio se convirtió en un dolorosísimo aquelarre al que se convocó lo peor de lo que somos.

Básicamente, ésta es la razón de ser de Argentina, 1985. Y a su motivación se pliega con un rigor desmedido. Quizá exagerado. Desde el primer segundo tiene claro que su destino no es otro que recordar, que aliviar el dolor de lo perdido reviviendo con una voluntad casi notarial lo que fue,

que es lo que somos.

Argentina, 1985 es una película que duele. Hace daño por lo que se escucha a algunos de los testigos que levantaron acta de la desventura de los más de



Ricardo Darín brilla en este drama argentino basado en hechos reales.

30.000 desaparecidos. Molesta por su apelación elemental a lo monstruoso. Irrita por la claridad con la que deja delante del espectador el olvido compartido. Pero, sobre todo, duele de simple y puro dolor.

El único lujo que se permite la película fuera de su tozudo y seco guion es la deriva de algún que otro secundario memorable (el hijo adolescente del fiscal) y el crepitar de los diálogos a contracorriente en boca del siempre descomunal Ricardo Darín. Lo demás es lo esencial y lo esencial es todo aquello que en su momento, en 1985, fue lo demás.

Ricardo Darín se reinventa al fiscal Strassera dándole una heroicidad sobrevenida.

Se hace raro tanto conservadurismo formal 'made in Hollywood'.

### DESAYUNO, COMIDA Y CENA TRES PLANES 'GASTRO' PARA EL FIN DE SEMANA POR ISABEL MUÑOZ



Esta enseña que recupera el espíritu tabernario del Madrid de antaño apuesta también por el momento mañanero en tres de sus seis locales (Velázquez, Serrano y Plaza

del Ángel). Las estrellas son el pincho de tortilla y los molletes con mantequilla y mermelada o con aceite y tomate. Pero hay más: churros, cruasanes, fruta, yogures...

DESAYUNO MOLLETE, PINCHO DE TORTILLA, CHURROS CASTIZO GRUPOCARBON.ES/RESTAURANTES



El otoño llega a la casa que Rubén Arnanz tiene en Food Hall de Galería Canalejas, donde conviven las cocinas castellana y mediterránea. Así, propone platos como el tartar vegetal de zanahoria 'eco' cocinada en cal viva y sus condimentos; atún marinado, pinchos de carne a la brasa (pularda, cordero, secreto), croquetas de matanza...

COMIDA TARTAR VEGETAL DE ZANAHORIA COCINADA En Cal Viva... 19.86 by Rubén Arnanz Alcalá, 12



Por qué no darse un capricho en este histórico comedor madrileño, cuya carta siempre ha ido de la mano de lo que marca la temporada. Ahora es tiempo de lubina, que cocinan al horno y sirven con compota de tomate sobre una fina base de patata; del rodaballo salvaje 'grillé' y del ragú de lenguado y carabineros.

CENA ARRANCA LA TEMPORADA DE PESCADO: LUBINA, RODABALLO Y LENGUADO HORCHER ALFONSO XII, 6 EL MUNDO. VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **GRANMADRID**



Ciudadanos pasean por una de las calles principales del barrio chino de Usera. Javier Barbancho

**PROYECTO ATRACCIÓN TURÍSTICA PARA LA CAPITAL** 

## Usera presumirá de su 'Chinatown'

Madrid transformará el barrio para hacerlo punto de encuentro de visitantes: pondrá arcos asiáticos, una estatua y peatonalizará una calle

### **CARLOS GUISASOLA** MADRID

Sigue existiendo un barrio chino en La Habana con más de un siglo de historia. Un lugar que figura en el típico mapa del turista como parada imprescindible, pero que cuenta con una particularidad que no tiene ninguna otra ciudad del planeta: ya no quedan chinos en sus calles. Hoy sólo descansan restos de la ingente colonia asiática que un día se cobijó en esa mágica isla del Caribe.

Todo lo contrario sucede en Madrid. Concretamente en ese inconfundible rincón del distrito de Usera, donde uno cree haber cambiado de continente con cruzar una acera. Allí se encuentra la mayor comunidad china de España, con más de 9.000ciudadanos censados y una cifra global que supera ampliamente los 10.000. La mayoría procede del remoto condado de Qingtian, en la provincia de Zhejiang. En 2023, se cumplirán 30 años de ese vínculo con el país más poblado del planeta.

Un atractivo que va a pasar a convertirse en una atracción turística más de la capital. El proyecto para formular el Chinatown de Madrid. «El objetivo es sacar el turismo del centro, descentralizarlo, y tenemos esa oportunidad. El impacto económico para Usera, y para la ciudad, sería muy importante. Es un revulsivo para la zona sur que no podemos

esconder. Queremos montar un Chinatown de verdad», detalla en conversación telefónica con GRAN MA-DRID Loreto Sordo Ruiz, concejalapresidenta del distrito de Usera. Horas antes, en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno celebrada en Usera, junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, había desvelado (un poco por sorpresa) ese plan para que Madrid disponga oficialmente de un Barrio Chino, igual que Nueva York, Buenos Aires, Melbourne o Londres. «Aquí ya hay chinos de terceras generaciones. No es nada forzado como puede ocurrir en Londres. Ellos han creado sus comunidades desde hace años», añade.

El punto de partida de esta metamorfosis del barrio será la instalación de una estatua de un oso panda. No uno cualquiera. Éste es de már-

### «Es un revulsivo para la zona que no podemos esconder», dice Loreto Sordo, concejala de distrito

mol, mide un metro de alto y pesa 500 kilos, y ha sido donado por la comunidad china. La escultura se asentará sobre una base de granito en la plaza sin nombre (en proceso de remodelación) donde se encuentra el restaurante Royal Cantonés (confluencia de la calle del Olvido con Dolores Barranco). La idea es que esté terminado antes de final de año. Allí se instalará uno de los arcos asiáticos que dará la bienvenida al visitante. Se alzará otro en la plaza del Hidrógeno. También habrá decenas de tradicionales farolillos. En todo el diseño ha participado la propia comunidad asiática.

La arteria principal será la calle Dolores Barranco, de 756 metros, que se peatonalizará. «Se trata de una peatonalización muy consensuada de anteriores mandatos. El objetivo es dinamizar mucho la zona, sobre todo potenciando actos culturales durante los fines de semana. Hay que ver cómo respira la zona cuando lleguen los turistas», prosigue Loreto, a propósito de la seguridad con el incremento de los visitantes. La cercanía de Madrid Río facilita el acceso a cualquier visitante.

El proyecto va de la mano del área de Turismo y se ejecutará principalmente con fondos de la Unión Europea (Next Generation), así como con la participación de la Junta de Distrito, que ha destinado 200.000 euros. Lógicamente, cuando alguien aterrice en Madrid, encontrará en la guía una parada obligada en ese rincón del sur de la ciudad. Una inmersión gastronómica y cultural en ese Chinatown que pretende ampliar la visión panorámica de la capital.

Quién sabe si en un futuro, el oso panda de mármol de Usera pueda convertirse en punto de encuentro como siempre lo ha sido el Oso y el Madroño de la Puerta del Sol.

### **POLICÍA CIUDAD LINEAL**

### Buscan restos de una mujer desaparecida en 2003

### LUIS F. DURÁN MADRID

Agentes de Homicidios de la Policía Nacional y de la Policía Científica efectuaron ayer una inspección en el domicilio de Ciudad Lineal donde Juana Canal Luque, una mujer desaparecida en febrero de 2003, residía junto a su pareja.

Los agentes buscan en el cuarto piso del número 2 de la calle Boldano del barrio de Quintana, donde vivía Juana, restos de sangre o un rastro biológico que les permita aclarar si la mujer fue víctima de alguna agresión. Gracias a los nuevos métodos de investigación de la Policía Científica se podría encontrar alguna pista en la casa que pudiera arrojar nuevos datos para esclarecer la muerte de Juana.

Fue a finales de 2019 cuando un senderista encontró un hueso, un fémur, en un paraje de la provincia de Ávila. Avisó entonces a la Policía, que el pasado mes de junio confirmó que los restos pertenecían a Juana Canal. Tenía 38 años.

A Juani, como le llamaban sus seres queridos, se le perdió la pista en 2003, cuando al volver a su vivienda su hijo encontró una nota de Jesús, la entonces pareja de su madre, señalando que tras tener una fuerte discusión ella había salido corriendo de casa. «He salido a buscarla, pero no la he encontrado», escribió entonces Jesús.

Tras pasar los días y no dar señales de vida, la familia interpuso una denuncia. También comenzaron a rastrear la zona y colocaron cientos de anuncios con su foto. La Policía y su familia creen que la mujer pudo ser asesinada y el caso prescribe en cinco meses.

Barrio Salamanca · Madrid

**EDIFICIO DE OFICINAS** EN VENTA PARA UN ÚNICO USUARIO

Superficie 1.100 m<sup>2</sup>

T. 667 64 53 49·91 831 99 06

### SE NECESITA

CUBRIR VACANTE DE **COCINERO** 

Que temporalmente se realiza en régimen interno Imprescindible Título Medio/Superior de Cocina, experiencia y buenas referencias.

INTERESADOS MANDAR CURRICULUM A: seromadridcapital@gmail.com

### **GRANMADRID**



«Contra Cristina hemos visto cosas inhumanas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró ayer el cuadro de su predecesora en el cargo, Cristina Cifuentes, como parte de la galería pictórica de ex dirigentes regionales en la Real Casa de Correos. La actual man-

dataria destacó que Cifuentes «es una de las mejores personas» que ha conocido en política y lamentó «el trato tan despiadado» y las trampas a las que se enfrentó en su etapa. «Contra Cristina hemos visto cosas inhumanas», concluyó.

**POLÍTICA** PARA DAR «LA BATALLA CULTURAL» A LA IZQUIERDA

## «Renovación total» de las juventudes

Tras nueve años en el cargo, Ignacio Dancausa sustituirá a Pérez Baos como presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Madrid. El objetivo de Ayuso: eliminar el legado de Carromero

### PABLO R. ROCES MADRID

La década de inmovilismo en la que han vivido las Nuevas Generaciones del PP de Madrid llegará a su fin. Ana Isabel Pérez Baos dejará de dirigir las juventudes del partido, puesto en el que sustituyó a Pablo Casado en 2013, y su cargo lo ocupará Ignacio Dancausa, de 20 años, líder de la asociación estudiantil Libertad Sin Ira, como cabeza de «una lista de unidad y consenso».

Porque finalmente en las Nuevas Generaciones madrileñas no habrá proceso de primarias como se había planteado en un primer momento. Dancausa liderará la propuesta avalada por el PP regional, según fuentes consultadas por EL MUNDO, en la que también estarán Álex Cortés, uno de los posibles aspirantes al puesto si se hubieran abierto primarias, o la diputada autonómica Elisa Vigil.

Lo que sí habrá en las juventudes populares es «una renovación total», según fuentes de la formación, con la intención de eliminar cualquier perfil vinculado a Ángel Carromero, ex secretario general de esta facción y ex director general de la Coordinación de Alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, de la que se vio obligado a dimitir durante el escándalo por el espionaje a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Ese incidente y su cercanía con Pablo Casado son dos de los detonantes para que la actual dirección del PP de Madrid quiera que toda persona cercana a él esté fuera de Nuevas Generaciones. Porque, según las fuentes consultadas por este diario, muchos de los integrantes de las actuales Nuevas Generaciones son cercanos a Carromero, con el que coincidieron en su etapa en las juventudes populares.

La elección de Ignacio Dancausa como presidente de las Nuevas Generaciones madrileñas responde también al giro que se pretende dar en la dirección regional a este organismo. Porque el líder de Libertad sin ira se ha convertido en uno de los principales opositores a los grupos de la izquierda en los ámbitos universitarios de la capital. «Es un gran activo para poder dar la bata-

### El elegido es el líder del movimiento de estudiantes Libertad Sin Ira

lla cultural y abrir este tipo de debates», apuntan desde las filas *populares*, donde valoran «la mezcla de juventud y conocimiento» de quien ocupará la presidencia.

Un puesto que quedará fijado en la primera semana de noviembre. Esas son las fechas que manejan en la dirección regional del PP para desarrollar el congreso que propicie el cambio en sus Nuevas Generaciones, haciéndolo coincidir con las ponencias sobre juventud que la presidenta Isabel Díaz Ayuso hará dentro de su estrategia de jornadas temáticas, que sustituyan a la convención ideológica previamente anunciada cuando fue nombrada como el líder de la formación.

Desde su equipo apuntan que hacer coincidir las ponencias con el congreso de las juventudes dará importancia a ambos acontecimientos, y pondrá el foco sobre el relevo que se está produciendo en la estructura del partido que había quedado de la etapa de Pablo Casado, y que en Madrid quieren cerrar por completo.

En el PP regional también continúan definiendo las cinco jornadas temáticas que desarrollarán como sustitución de la convención ideológica y que se extenderán durante los próximos cuatro meses hasta enlazar con la precampaña de las autonómicas. La primera de ellas se centrará en medio ambiente y ecología durante el 21 y el 22 de octubre, se celebrará en Parla y en el partido esperan atraer a perfiles nacionales para darle relevancia.



EL MUNDO. VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022





## Toca el cielo en el corazón de Madrid

Celebra tu boda en el Hotel Santo Domingo. Una ubicación privilegiada para un día inolvidable.



C/San Bernardo 1 Madrid Email: bodas@hotelsantodomingo.es Información y reservas: 91 547 98 00 bodas.hotelsantodomingo.es



## **GRANMADRID**

oranmadrid@elmundo.es

### ENTRE GATAS Y GATOS

–Antonio, cóbrate, por favor.

-21 euros.

–21 euros por un ca-

Así versaba uno de los spots más recordados de Lotería, el de su campaña navideña de 2014. Tras esta idea, y a la sombra de tantas otras, se esconde el premiado creativo madrileño Juan García Escudero, quien recuerda su anuncio del bar de Antonio como uno de sus mayores éxitos laborales.

Un año antes, en 2013, Lotería había apostado por una campaña protagonizada por Montserrat Caballé, Raphael, Bustamante y Marta Sánchez, que acabó siendo foco de burlas y críticas, generando a su costa miles y miles de memes.

El reto, apunta, era importante. «Me metía en Twitter y leía a usuarios que querían que saliera el nuevo spot para ponerlo a parir», evoca sonriente. Pero tenía un as en la manga, una histo-

ria que partió de una anécdota personal. «Mi tío, en una ocasión, no compró el décimo de Lotería de su empresa y tocó el segundo premio. Él le había dicho al del bar que se lo guardara... pero a éste se le olvidó. Sabía que este hecho escondía algo muy bonito, pero había que encontrar la forma de contarlo».

Fue un éxito rotundo, «una avalancha de reacciones maravillosas y de gente conmovida», convirtiéndose en la campaña «más compartida en redes en la historia de la publicidad en España». Aunque, años después, terminó siendo superada, en cuanto a viralidad, por otro anuncio suyo: el de Ruavieja de 2018.

«Era una calculadora que establecía cuánto tiempo te queda con tus seres queridos. Nos dimos cuenta de que, como los humanos tenemos pautas de comportamiento estables, no era difícil estimar ese tiempo real... Un cálculo bastante sencillo que arrojaba datos es-



Juan García Escudero, creativo publicitario detrás de anuncios de Smart, Mercedes u ONCE. E. M

JUAN GARCÍA ESCUDERO Es una de las 100 personas más creativas en el mundo de negocios, según 'Forbes'

## El publicista madrileño detrás de los anuncios más virales de España

DANIEL SOMOLINOS MADRID

calofriantes, y que iba de la mano con la idea de la campaña: que la gente se viera más».

Actualmente, Juan trabaja en TBWA España y es una de las 100 personas más creati-

vas en el mundo de negocios según *Forbes*. «A los chavales que empiezan en esto les digo que tienen que aprender a tener una alta tolerancia a la frustración. Hacer una buena

creatividad no sólo depende de tener buenas ideas, también de que los oídos que las escuchen las entiendan, las compartan, inviertan en ellas... Hay tantos factores que no controlas que, si te frustras rápido, en publicidad lo vas a tener bastante complicado», desliza.

Este madrileño cavila sobre la metamorfosis que han vivido los anuncios, pasando de ser elementos molestos que la sociedad trataba de evitar a, a día de hoy, esperar el estreno de algunos de ellos. «Las audiencias antes eran cautivas. Sólo tenías La 1 y La 2 y, si querías ver la peli, te comías los anuncios. Ahora la gente tiene ad blockers para no verte si no quiere. Eso provoca que algunos anunciantes se empiezan a dar cuenta de que, si quieres ser escuchado, tienes que proponer cosas más interesantes».

La dilatada experiencia de Juan ha sido re-

conocida en multitud de festivales, tanto nacionales como internacionales. Tiene en su haber un Grand Prix en Cannes Lions, un Sol de Platino, cuatro grandes premios en El Ojo de Iberoamérica... «Existen muchos galardones publicitarios, es una industria donde prolifera el festival que valora el buen trabajo. No me pondré medallas», cuenta, sin caer en «falsa modestia», este creativo que ha estado detrás de anuncios de marcas como Chrysler, Smart, Mercedes u ONCE.

Pero, pese a sus muchos éxitos, aún le queda mucho camino por andar. «Lo que no he hecho todavía, que creo que puede ser muy chulo, es lanzar una campaña a nivel mundial», explica Juan, para acabar concluyendo: «Algunos de mis spots sí han traspasado fronteras y se han viralizado en otros países fuera de España, pero aún no lancé una idea a nivel global».

ADN. TRABAJA EN TBWA ESPAÑA • HA CONSEGUIDO DOS DE LOS ANUNCIOS MÁS VIRALES DEL PAÍS • ESTÁ DETRÁS DE SPOTS DE MARCAS COMO SMART, MERCEDES U ONCE • TIENE UN GRAND PRIX EN CANNES LIONS

A finales de diciembre de 2021 dediqué unas líneas al sindiós provocado por la reforma municipal de calzadas, aceras y sentido del tráfico en las urbanizaciones de La Florida y Casa Quemada, colonias, según el último escrito del Ayuntamiento de Madrid que explica el planazo perpetrado: «La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha visitado las colonias de La Florida y Casa Quemada, en Moncloa-Aravaca, donde se acaban de acometer trabajos de mejora de la accesibilidad y la movilidad. En total, se ha intervenido sobre una superficie

superior a los 13.600 m2 en calzadas y aparcamientos y de más de 14.700 m2 en aceras. Para su ejecución, el Consistorio ha invertido 2,5 millones de euros».

A sus vecinos, sin embargo, no les salen las cuentas de la felicidad. La transformación de calles de doble dirección en vías de un solo sentido los vuelve locos. Ahora se accede indefectiblemente por la salida 15 de la Carretera de La Coruña, una vez anegada la 13: todas las calles «bajan», ninguna «sube». «Y si quieres regresar por dentro de las urbanizaciones en coche es imposible, tienes que volver a salir a la A-6. En hora punta, el lío es



**EL CUBIL** 

ZABALA DE LA SERNA

### La Florida, laberíntica

formidable. Al final todos acabamos cogiendo tramos a contramano. Si vas en bicicleta, date por jodido. ¿Qué haces? ¿Sales a la autovía?». Es el laberinto del Minotauro, un zigzag caótico. Pavimentado y alisado como para patinar, eso sí. Sigue la recogida de firmas para que Gobelas y Guecho vuelvan a ser bidireccionales. «Hasta el coche de seguridad privada patrulla en direccción prohibida». Las voces vecinales andan revueltas; Casa Quemada, on fire.

Como corresponde a los tiempos modernos, desde el Ayuntamiento de **Martínez-Almeida** –«estamos construyendo el Madrid que viene», rezan las placas que se multiplican como esporas por la ciudad en año electoral– se vanaglorian de

aceras más amplias y mayor densidad de vegetación. Y más plazas de aparcamiento que solucionan el problema, dicen, de «la inexistencia de plazas legales». Ni el matiz de la legalidad ni el número de plazas convencen a los vecinos, que «ilegales» aparcaban mejor. «Que se lo pregunten al del restaurante Carús (Avenida de Casa Quemada, 1). Le han hecho la pascua». Por allí apenas gira el bus de la EMT (162). Es lo que trae la ampliación de aceras «por donde nadie pasea», un embudo.

Las calles de La Florida, hoy laberíntica, no fueron públicas hasta 1990.



**SEÑORA DEL VINO** 

La zamorana Almudena Alberca es la primera y única mujer Master of Wine (MW) en España. Un selecto título que ostentan solo 415 personas en el mundo. Su talento y mente privilegiada le han llevado a lo más alto

**EL** 

BURGOS, VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, Número 8,308 Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

## EL CORREODE BURGOS

## El Ayuntamiento deja el CEEI en manos de la Diputación y de la Universidad Isabel I

El vicealcalde y presidente del Centro Europeo de Empresas e Innovación, Vicente Marañón, confirma que se celebrará una asamblea en la que se acordará la entrada de la institución académica y su fundación y plantea un convenio para el uso de las instalaciones PÁGINA 3



**TODO A PUNTO PARA EL** 

La ciudad ya se va transformando para acoger el Festival Burgos Cidiano. Los motivos medievales ya decoran el cen-FESTIVAL BURGOS CIDIANO tro histórico de la ciudad para acoger las múltiples actividades de los próximos días. Ayer arrancaron el congreso 'Jimena y Rodrigo: historia, mito y leyenda' y el I Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas del Camino del Cid. **PÁGINA 8** 

Rodríguez cesa a Munguía como portavoz de Cs en Diputación por reunirse con Igea

Nueva tormenta política en Ciudadanos, esta vez en la Diputación. El vicepresidente, Lorenzo Rodríguez, cesa a su portavoz, Eduardo Munguía, por reunirse con Igea.

La obra del talud de Pisones eleva su coste pero seguirá paralizada

**PÁGINA 4** 

## Castilla y León permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares

Sigue vigente el uso de mascarilla en el transporte, así como en centros sanitarios y sociosanitarios

VALLADOLID La Junta de Castilla y León acuerda levantar la prohibición de fumar en la calle adoptada durante la pandemia ante la evolución de los contagios y la ocupación hospitalaria. Una medida que significa que, desde hoy, cuando se publicará en el Bocyl, estará permitido fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Siguen vigentes medidas de carácter nacional, como el uso de mascarilla en el transporte, centros sanitarios y sociosanitarios. PÁGINAS 9 Y 10





Ana y Sergio Rodríguez, fisioterapeutas del San Pablo, impulsan Fisiobur

Manos que cuidan y enseñan

PÁGINA 16

### **OPINIÓN**



OJO AL PARCHE EDUARDO RODRÍGUEZ

### El bien común

HAY una expresión que pertenece al patrimonio que heredamos como sociedad civil, pero que hoy, en tiempos de crisis, ha quedado relegada a un segundo plano: el bien común. Se trata de un concepto esencial, que va mucho más allá del patrimonio material que nos pertenece a todos y que representa el nexo de unión entre generaciones de un mismo territorio. Los llamados Bienes de Interés Cultural (BIC), de los que Castilla y León atesora una envidiable proporción, forman parte de esa herencia que nos queda, reconociendo que es tan solo un porcentaje ínfimo del todo que un día fue.

Ahora que el Gobierno ha anunciado una acertada inversión superior a los 10 millones de euros para mejorar el estado de los paradores de Ávila, Lerma, León, Ciudad Rodrigo, La Granja y Zamora conviene poner de relieve, en contraposición, que más de tres centenares de elementos del patrimonio cultural de Castilla y León se encuentran en estado de abandono, notable deterioro o ruina, según los registros de la asociación Hispania Nostra, encargada de hacer un seguimiento del patrimonio con ayuda de ciudadanos anónimos Todos somos conscientes de que nuestra sociedad occidental vive en una permanente crisis. Crisis social, cultural, ética y de valores y, por tanto, también política y económica.

Reclamar recursos para salvar piedras mientras hay familias que este invierno tendrán serias dificultades para poner la calefacción puede generar cierta sensación de insensibilidad, pero cabe resaltar que Castilla y León es –por derecho propio– el cuarto destino turístico más importante de España, según los datos facilitados esta semana por el INE. Entre las principales motivaciones que mueven a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de esta tierra ocupa un lugar destacado la visita y el conocimiento vinculado al patrimonio y eso también influye, y de qué manera, en la economía.

La importancia de apostar por un patrimonio tan vasto como el que poseemos en nuestra comunidad reside en el hecho de que pueda ser estudiado, narrado, experimentado y vivido no solo por los expertos en la materia, sino sobre todo por la ciudadanía en su más amplia extensión. Son las personas quienes custodian la riqueza inmaterial que envuelve a cada una de esas piedras que sostienen edificaciones religiosas, militares y civiles, monumentos, castillos y palacios o antiguas fábricas y singulares construcciones. Historias de vida, con significado propio, que deberían representar la piedra angular de la política turística

### Unos currículos que deben primar la calidad

CASTILLA Y LEÓN cuenta ya con los nuevos currículos para afrontar el curso escolar. Currículos adaptados a la nueva ley educativa que, eso sí y pese a estar en borrador desde mayo, llegan con el curso escolar ya iniciado. Pero ya están aquí y lo que se les debe exigir es que trabajar por la mejora de la calidad educativa de Castilla y León, que es mucha según señalan los diferentes informes internacionales.

Unos currículos que en Bachillerato, y en es parte que la Lomloe permite modificar a las comunidades autónomas se busca el fomento de la garantía de la igualdad de oportunidades y la concepción de los centros que imparten Bachillerato como espacios de aprendizaje y socialización.

A eso se le añade, según se recoge en las bases curriculares, que esa etapa del Bachillerato se fija como un proceso educativo evolutivo que desarrolla las distintas dimensiones del alumnado como una continuidad de la ESO y como experiencia y preparación para la incorporación a estudios superiores y para la inserción laboral.

Y yendo a lo concreto, el nuevo currículo de Castilla y León fija que en Lengua Castellana y Literatura se estudiarán obras como El Lazarillo de Tormes, La Celestina o el Quijote. Algo que no cambia es que los alumnos de la Comunidad van a continuar recibiendo las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora de Historia de España. Eso sí, el cambio aquí radica en que, a diferencia de lo que marca la Lomloe, se mantiene el estudio de forma cronológica y no solo desde 1812. O, lo que es lo mismo, se estudiará la romanización, las inva-

siones germánicas, la Monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América. A eso se le añade que se mantendrá como optativa la Filosofía en cuarto de la ESO, como optativa.

Estas son las líneas maestras, los cambios que Castilla y León aplica en sus currículos educativos, en sus libros de textos. Pero lo más importante es que se hace sin entrar en polémicas y sin más estridencias. La Lomloe permite a las comunidades adaptar y modificar los currículos y así lo hace la Consejería de Educación. Eso sí, deberían haber estado finalizados y preparados para el inicio del curso. Claro que la premisa y camino a seguir es que con estos currículo se prime, se garantice y se impulse la calidad de la Educación. Esa que los informes dice que la Comunidad tiene y que no debe perder.

### **ABEL**



Se nota que tienen prisa, porque apenas les queda tiempo para hacer leyes como churros, churretes, que estáis de rechupete. Esto lo saben muy bien los agricultores de Castilla y León que ponen la masa, el aceite, y las ganas de sobrevivir. Y es que ya estamos otra vez en campaña electoral, y Sánchez se llevará por delante baronías y alcaldías que andan por ahí como el amor de madre, que todo lo demás es aire. Pero antes de que llegue la debacle de la La debacle de la ecología

POR ANTONIO PIEDRA

POR ANTONIO PIEDRA

ecología con pampanitos verdes y hojas de limón, tiene Sánchez un gran provecto: hacer del campo un parque temático calcado en la profecía de Isaías -11, 6-9-, que dice así: «Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco». Ya, y un huevo estrellado para funcionarios urbanitas que a falta de pan les

sobra el vino. De aquí que salten las prisas como una gran divagación constante, como un propósito en el que «el necio persevera», que señala La Celestina. Así, una Vicepresidenta con pimientos picantes de Padrón -una tal Yoli días no sé qué- quiere prohibir que comamos fresas fuera de temporada, ignorando que hay invernaderos donde la temporada es una feliz eternidad. Así, llega Sánchez, y quiere sacar ahora mismo una lista de animales intocables al

climático» v de los vaivenes del género. Otro tanto quiere hacer con los vacimientos mineros «estratégicos» hasta que el carbón nos mande un ramo de flores. Y por si fuera poco, los animalistas talibanes hacen el boicot a los polvorones El toro de Tordesillas, porque su tontería es tan infinita como un lagarejo sectario. Daos prisa, violetas a la progresía, porque con majaderías de este calado no se llega hasta las próximas elecciones.

EL 

MUNDO

EL CORREO DE BURGOS

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA:
ADRIANA ULIBARRI
PRESIDENTE:
MANUEL ORTEGA
DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:
PABLO R. LAGO
GERENTE:
JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE: Manuel Remón

### REDACCIÓN

Diego Almendres, Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero Ruiz de Temiño

son del «cambio

**DISTRIBUCIÓN:** Logintegral / Beralán, S. L.

IMPRIME: Bermont Impresión, Avda. Portug

**DEPÓSITO LEGAL**: BU – 228 - 1999

### **BURGOS**

## El CEEI se mantendrá pese a la salida del Ayuntamiento

## • El vicealcalde y presidente del CEEI convocará a la asamblea para que entren dos nuevos socios y planteará un convenio para la cesión de uso la sede

### N. ESCRIBANO / MARTA CASADO BURGOS

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) seguirá adelante con dos nuevos socios, la Universidad Isabel I y la Fundación de la misma institución, así como con la Diputación Provincial, mientras que el Ayuntamiento de Burgos formalizará su salida en una próxima reunión de la asamblea y de la junta de directiva de la entidad.

Así lo explicaba el actual presidente de la entidad, el vicealcalde y concejal de Ciudadanos, Vicente Marañón, que señala que el Consistorio planteará la firma de un convenio para ceder el uso de las instalaciones que ocupa el centro, en el antiguo aeródromo de Villafría, porque los espacios que utilizan como sede son municipales.

La incorporación de los nuevos socios al CEEI hace que ya no esté «en causa de disolución» como hasta ahora cuando solo formaban parte de sus órganos de gobierno el Ayuntamiento y la Diputación. Esta era la circunstancia que esgrimía el equipo de Gobierno municipal para buscar la salida de esta entidad. Y de hecho, el alcalde, Daniel de la

### El CEEl nació en 1994 y llegó a tener a ocho entidades como socias

Rosa, aseguró en un Pleno, en abril, que había solicitado la salida del Ayuntamiento «por varias razones», entre las que el socialista apuntó «no estar nada satisfecho de cómo se ha gestionado el CEEI durante los últimos años».

Por su parte, otros grupos políticos eran partidarios de mantenerse en los órganos de gobierno del centro, como PP y Vox, y temían que la ciudad fuera a perder inversiones, puesto que el CEEI cuenta con una incubadora de empresas y desarrolla distintos proyectos europeos.

También la Diputación Provincial apoyaba el trabajo que se venía desarrollando desde esta entidad como ha defendido en diversas ocasiones el vicepresidente, Lorenzo Rodríguez, también en Ciudadanos. La última vez precisamente en las últimas horas. Así, indicaba que «estamos a la espera de que el Ayuntamiento convoque una reunión de la junta directiva para votar la incorporación de los nuevos so-

cios y su previsible salida si esa es su decisión finalmente», explicaba, a la vez que ratifica el compromiso de la institución provincial con el proyecto. «Nosotros seguiremos apostando por el CEEI, con la que está cayendo no podemos perder un ente como este para poder atraer proyectos europeos y, lo más importante, financiación», apuntó.

Para Rodríguez en los últimos años se han mantenido «debates estériles» cuando lo que hace falta son «ideas claras». En este sentido, considera que los «tomas y dacas» han hecho un «flaco favor» al CEEI, que en su día sufrió la baja fulminante de la Asociación de Comerciantes Zona G, de Gamonal, debido a los constantes ecos de cierre.

Ahora se despeja esta salida del Consistorio y, como indicaba Marañón, el convenio garantizará que el centro pueda seguir usando la misma sede, así como las empresas que desarrollan allí su trabajo. «El convenio evitará que exista un vacío de poder o contractual y garantiza la seguridad jurídica del CEEI», asegura, a la vez que indica que espera que pueda estar negociado y redactado en un plazo de alrededor de dos meses.

Para el vicealcalde, el Ayuntamiento tiene el deber de proteger su patrimonio, en este caso el edificio que utilizan como sede. De primeras, los socios del CEEI tendrán que correr con los gastos de los suministros: agua, electricidad y gas, como ocurre con otros espacios cedidos a otras asociaciones. No existe un cálculo concreto a cuánto podría ascender esa cifra porque las instalaciones no cuentan con contadores independientes. Y también se negociará si se paga un alquiler al Ayuntamiento o bien se «busca una fórmula de compensación».

El CEEI, que nació en el año 1994, es un centro de negocios que apoya proyectos empresariales desde su nacimiento, cuenta con un espacio de incubadora de negocios y, además, trabaja en la consecución de fondos europeos. Entre sus socios, además de Ayuntamiento y Diputación, han figurado desde su apertura el Instituto Tecnológico de Castilla y León, la Agencia de Inversiones y Servicios, la Confederación de Asociaciones Empresariales, Caja Círculo, Caja Burgos y la Asociación de Jóvenes Empresarios.



El primer encuentro de las 12 emprendedoras europeas, el CEEI y Sodebur permitió presentar las fortalezas, debilidades y ventajas de la provincia de Burgos. ECB

## Talento europeo para favorecer el emprendimiento

24 empresarias europeas inician una estancia en Burgos, 12 en octubre y otras 12 en noviembre. Conocerán negocios y posibilidades de colaborar

M. CASADO BURGOS

Unir sinergías, enlazar ideas y emprendimiento sin que importen los kilómetros de distancia y buscar soluciones a un problema común, la despoblación de los entornos rurales. Es el objetivo del programa europeo de Atracción del Emprendimiento Femenino The Break. La iniciativa lograda por el CEEI de Burgos y Sodebur junto a

otras 11 entes y hub de diferentes provincias españolas ha dado los primeros pasos.

Las 12 primeras participantes ya están en la provincia, en noviembre llegará el resto. Proceden de 13 países. «Estarán durante este mes de octubre realizando un denso programa de actividades, webinars, mentoría personalizada y encuentros empresariales en el territorio»,

señaló director CEEI Burgos, José Vicente Orden.

Las empresarias proceden de países como Rumania, Holanda, Bulgaria, Italia, Alemania, Malta, Francia, Estonia y Reino Unido. Los sectores tecnológico, digital, marketing, gestión de comunidades en torno a la educación, la sostenibilidad o la innovación en las empresas. Entre ellas Ionela. Llega desde Rumania y

se encarga de producir equipos de fisioterapia. Está trabajando en la aplicación para este fin de materiales sostenibles y ligeros como el arroz. «Necesitamos conocer más sobre este tipo de productos más ligeros y que puedan tener una aplicación a los productos de fisioterapia y saber si aquí hay mercado para lo que hacemos», explicó.

«Es importante recalcar que es una iniciativa que les ayuda a ellas en sus negocios, a expandirse, y a la provincia a detectar oportunidades de negocio, desarrollar colaboraciones y puedan convertirse en embajadoras de la provincia», explicó el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Rodríguez. En el día de ayer realizaron la primera sesión de presentación de la provincia de Burgos.

# La obra de Pisones aumenta el presupuesto, pero seguirá parada

La dificultad de acceso a determinados materiales hace que todavía no pueda reanudarse

N. ESCRIBANO BURGOS

Las actuaciones de reconstrucción del talud de la calle Pisones aumentan su presupuesto alrededor de 500.000 euros, hasta los 1.997.000 euros, pero todavía tardarán en reanudarse entre dos o tres meses por los problemas de acceso a determinados materiales de obra y su carestía.

La Junta de Gobierno aprobaba de urgencia la modificación del proyecto de obras para atender a esta circunstancia de los precios y porque durante los trabajos, que se han venido desarrollando, se descubrió un problema desconocido. Como explicaba el vicealcalde, Vicente Marañón (Ciudadanos), es necesaria una actuación que no estaba contemplada de inicio como es el afianzamiento con micropilotes de un muro de mampostería «inestable».

El acuerdo que ha tomado el equipo de Gobierno será comunicado a la empresa adjudicataria, RFS, así como el nuevo plazo de ejecución de las obras que será de seis meses. Las obras permanecen paradas desde el pasado mayo por la falta de materiales de obra para continuar con los trabajos y, de momento, no se espera una reaunudación inmediata.

Marañón espera que puedan retomarse en dos o tres meses, cuando puedan llegar los materiales necesarios, porque está pendiente de resolverse un problema importante por la inestabilidad de un talud sobre el que se asientan varias viviendas y recuerda que llega la temporada de lluvias, que podría ocasionar algún problema en la zona.

El proyecto en Pisones contem-



Obras en el talud de Pisones al poco de iniciarse, el pasado marzo. Tomás alonso

plaba la mejora del «muro de sostenimiento» para luego hacer una reurbanización de todo el entorno.

### **SAN PEDRO Y SAN FELICES**

Por otro lado durante la Junta de Gobierno se ha aprobado iniciar el procedimiento de resolución del contrato con la empresa Arana Muñoz Edita, que tenía encargada la redacción del proyecto de remodelación del Polideportivo San Pedro y San Felices.

Según explica la viceportavoz del equipo de Gobierno, Nuria Barrio, el trabajo presentado por esta empresa, radicada en las Islas Canarias, no cumple los criterios del pliego de prescripciones aprobado por el Ayuntamiento. El objetivo del equipo de Gobierno es revisar el precio de este pliego y volverlo a sacar a concurso en los próximos meses. Este contratiempo ha impedido que durante este mandato haya habido más avances en la mejora de este polideportivo en la zona sur de la ciudad, que era muy esperado por parte de los vecinos. Así que habrá que empezar de nuevo sacando a licitación la redacción del proyecto.

La viceportavoz informaba también de que el Ayuntamiento solicitará una subvención al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para desarrollar cuatro programas mixtos de formación y empleo en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales. Están destinados a personas con especiales dificultades de acceso al Empleo y podrían beneficiar a cerca de 50 vecinos.

Barrio señalaba que el objetivo es que puedan funcionar para noviembre y se desarrollarán trabajos de utilidad para la ciudad como son los de matenimiento silvícola del Cinturón Verde, la realización de pequeñas obras de pintura y albañilería en instalaciones municipales y la renovación textil de trajes relacionados con el folclore burgalés.

## Blasco plantea un polideportivo en San Pedro y San Felices con gradas para 1.000 personas

El PP denuncia que con De la Rosa ha caído la inversión en infraestructura deportiva en un 75%

N. ESCRIBANO BURGOS

Los concejales del Partido Popular Carolina Blasco y César Barriada aseguran, remitiéndose a datos de la Cuenta General del Ayuntamiento de Burgos, que la inversión en infraestructuras deportivas de la ciudad ha caído este mandato en un 75%, con respecto a los dos últimos años de gobierno del PP, en 2018 y 2019.

En concreto, indican que se ha pasado de 3,8 millones en 2018 y de 4,1 en 2019, a 660.000 euros en 2020 y al millón de euros en 2021.

Desde el PP hacen una relación

de los proyectos que no se han desarrollado, el más importante la renovación del polideportivo de San Pedro y San Felices, que se cayó hace meses de los planes del bipartito de PSOE y Ciudadanos. De hecho, en la Junta de Gobierno se ha aprobado iniciar la resolución del contrato de redacción del proyecto de remodelación.

A este respecto, los populares consideran que este paso es una oportunidad para mejorar el proyecto y crear un polideportivo con un graderío para entre 600 y 1.000 personas, pensando en acoger más

competiciones que solo las de Gimnasia. Blasco, que considera que la resolución del contrato es un ejemplo de la «mala gestión por parte de De la Rosa», opina que también es necesario generar una zona de aparcamiento en las inmediaciones para evitar más problemas de circulación en este ámbito de la zona Sur de la ciudad.

El polideportivo que proponen desde el PP contemplaría un graderío calefactable y daría cabida al deporte base amateur y también a clubes profesionales.

Por otro lado, el concejal César

Barriada recuerda que el abandono de las instalaciones deportivas, por parte del bipartito de PSOE y Ciudadanos, se puede comprobar en los escasos avances en las mejoras de los polideportivos Carlos Serna y Lavaderos. Argumenta que los problemas de goteras se detectaron ya en informes de 2020 y en el caso del Carlos Serna todavía no han comenzado los trabajos, que exigirán cerrar esta instalación durante seis meses.

También denuncia que en las instalaciones deportivas al aire libre, en parques como San Agustín o Parralillos, faltan canastas y porterías.

### Arroyo pide que la Capital cultural sea un «proyecto de la ciudad»

BURGOS

«La música que estamos oyendo por parte del equipo técnico encargado de presentar la candidatura de Burgos a Ciudad Europea de la Cultura nos está gustando». Así lo aseguró la portavoz de Podemos Burgos, Marga Arroyo.

En cualquier caso, Arroyo cree que la candidatura debe cumplir unos «requisitos básicos» como son que «englobe a toda la sociedad burgalesa y llegue a todos los barrios de la ciudad». También indicó que «deben implicarse todas las administraciones a través de aportaciones económicas» y que «la gestión se desarrolle a través del Ayuntamiento sin que delegue la gestión en fundaciones para mayor gloria de unos pocos».

Señaló que «debe ser un proyecto ilusionante para toda la ciudad y que tenga una repercusión directa en puestos de trabajo en la sociedad burgalesa» y que «el ecosistema cultural se sienta partícipe del proyecto».

También «deben sentirse cómodos» con el enfoque de la candidatura «todos los grupos políticos», apuntó y pidió que «todo el dinero que se invierta en este proyecto se justifique y que no ocurra como con la Fundación VIII centenario, del que no hemos sido capaces de hacer un seguimiento».

Además, la formación espera que todo el trabajo que se realice «se aproveche independientemente de sí se consigue la capitalidad o no» y que «sirva para dinamizar el panorama cultural de la ciudad y no ocurra como en el año 2016». Las próximas reuniones se producirán los días 5 y 6 de octubre y se realizará una presentación el 13 de octubre.

### **MALA GESTIÓN**

La edil señaló que «a pesar del buen hacer en este sentido», el trabajo de la Gerencia de Cultura «deja mucho que desear». Señaló directamente a la labor de la responsable del área, Charo Pérez Pardo, de quien aseguró que «se dedica a sacar pecho y sacarse muchas fotos» cuando «los indicadores de cultura y creación de la Unión Europea ponen a Burgos en el puesto 48 de un total de 56 ciudades».

Así, avanzó en la necesidad de configurar la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura como «dinamizadora de la ciudad en este ámbito y colocar a Burgos entre las diez primeras ciudades más creativas».

# La ciudad 'venderá' sus 6 millones de m² de suelo industrial en Múnich

Participará en una de las mayores ferias del sector con la mirada puesta en China e India

M. REMÓN BURGOS Burgos, a través de Promueve Burgos, acudirá entre el 4 y el 6 de octubre a la feria internacional inmobiliaria 'Expo Real Múnich 2022' con el objetivo de atraer inversión extranjera en su suelo industrial y logístico. Se trata de una cita que es un referente en Europa y a nivel global, según explicó el vicealcalde y presidente de Promueve Burgos, Vicente Marañón.

La ciudad contará con stand propio en la feria, con una inversión de 39.700 euros, y será junto a Madrid y Barcelona la única ciudad española con presencia en la feria, lo que «da idea de que jugamos en las grandes ligas». Burgos acudirá con una representación formada por Fernando Inés, arquitecto municipal que «tiene una relación directa con la redacción de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana», así como tres integrantes del Consorcio de Villalonquéjar y de la Variante Ferroviaria, Raúl Vegas, Mar Villaga y Gonzalo Andrés, todos con «una amplia experiencia en la gestión del suelo industrial».

La presencia de estos representantes del Ayuntamiento y de los consorcios en este encuentro hace que también puedan tener un contacto directo con otras ciudades y «evaluar lo que hacen», lo que permitirá conocer las potencialidades y las debilidades de la ciudad en comparación con tras capitales. Marañón indicó que acudirán a este encuentro 52 países de las «mejores economías del mundo». La feria alemana ofrece una oportunidad de tener contacto o conocer las experiencias de ciudades como Ámsterdam, Rotterdam o Varsovia, entre otras.

Burgos estará en una muestra con la presencia de más de 2.000 expositores, prácticamente el doble que en la edición anterior, marcada por las restricciones sa-



Imagen del polígono de Villalonquéjar. Tomás alonso

### DEFENSA DE LA LABOR DE PROMUEVE

El vicealcalde salió en defensa de Promueve Burgos, frente a las «críticas feroces» de otros grupos de la oposición aprovechando la marcha del director de proyectos, Alberto Molina. Marañón aseguró que la buena gestión realizada por Molina en la captación de fondos europeos, le ha permitido dar un salto profesional a la Comunidad Valenciana. «Su marcha es un golpe duro para Promueve y para la ciudad porque ha conseguido un impor-

nitarias por la pandemia. Será un evento en el que se abre la oportunidad de captar el interés de grandes inversores procedentes, sobre todo, de China e India. Y re-

tante éxito en la llegada de fondos que son tangibles», indica. El edil de Ciudadanos responsabiliza en una parte a la oposición de que haya querido marcharse de Burgos por «ver cuestionado su trabajo continua e irracionalmente por unos consejeros que no han traído una propuesta». Para el concejal, los grupos políticos de la oposición se dedican a desprestigiar a la sociedad de promoción, lo cual supone un daño importante en la «descapitalización de recursos humanos y a la hora de buscar nuevos profesionales que quieran venir a trabajar aquí».

cordó el ejemplo de la inversión de una empresa india Switch Mobility en Valladolid para la fabricación de autobuses y vehículos eléctricos. Marañón destacó que es una buena oportunidad para que «los grandes demandantes de suelo industrial y logístico» como China e India puedan conocer la oferta de suelo industrial de Burgos. En concreto, los más de 6 millones de metros cuadrados que tiene disponibles la ciudad para potenciales inversores.

Marañón recordó que el suelo disponible en la actualidad. 600.000 metros cuadrados en Villalonquéjar, en el Monte de la Abadesa, 1,3 millones de metros cuadrados, mientras que la ampliación del centro de transportes va a aportar 220.000 metros cuadrados. Además, hay que añadir el futuro área del entorno del aeropuerto de Villafría, que suponen 4 millones de metros cuadrados, más los 1,2 millones del Parque Tecnológico, aunque solo esté en proyecto la primera fase, que contempla 600.000 metros cuadrados

### Vox propone un Museo de Gamonal en Artillería

### M. CASADO BURGOS

Gamonal da para un museo. Así lo cree el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, que plantea al equipo de Gobierno de Daniel de la Rosa que se instale un Museo de Gamonal en la parcela pública del Parque de Artillería. «Podría ser super enriquecedor contar con la historia de gamonal, la situación actual, las reivindicaciones que ha tenido el barrio, su desarrollo económico, el asociacionismo o la etnografía», señaló. El concejal de Vox recuerda que es la segunda vez que ha preguntado sobre el asunto en el pleno y recuerda cómo la respuesta «es que pondrán unos árboles hasta saber que hacer». Se muestra indignado por la falta de previsión ante una parcela sin uso específico determinado y que «ni siquiera se haya pensado en algo». Considera que debe establecerse algo «dinamizador» y que pueda llevar el turismo más allá del centro de Burgos.

Martínez Acitores considera que este asunto, sobre el que previamente ya han solicitado la puesta en marcha de un Museo de los Ingenios, es un ejemplo de la actitud del equipo de Gobierno. «Nos quedamos paralizados, es que no hay ni una iniciativa en desarrollo económico de avance a nivel productivo, es que la ciudad está completamente paralizada», esgrimió.

Apunta que la Comisión de Desarrollo Económico a penas se convoca para asuntos de trámite como daciones de cuenta, el proyecto del Mercado Norte o los Bonos al consumo. Apunta que se lleva más de un mes sin convocar este organismo que hereda las funciones de comercio.





### **BURGOS**

### La UBU retoma el 'honoris causa' de la enfermera Doris Grinspun

URGOS

El consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó en el año 2020 el nombramientos de tres nuevos doctores honoris causa, pero la pandemia aplazó las ceremonias de investidura que este año se retoman con la de la enfermera chilena Doris Grinspun.

La investidura tendrá lugar el próximo día 13 de octubre a las 13 horas en el Aula Magna del Hospital del Rey. La propuesta nació de la Facultad de Ciencias de la Salud como un reconocimiento a su labor profesional y de investigación.

Nacida en Chile, completó sus estudios en Israel y Estados Unidos, y trabajó como enfermera clínica especialista en Canadá, y como docente en las universidades de Ottawa y Toronto, igualmente en el país norteamericano. Por otro lado, en su labor como gerente de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario impulsó a la organización como referente en la elaboración de políticas públicas de salud.

A lo largo de su carrera ha recibido más de 50 reconocimientos profesionales y académicos, como la Orden de Ontario, en el año 2003, la Medalla de Diamante del Jubileo de la Reina Isabel II, en 2012, o el Nursing Leadership Award, en 2013.

### Nuevo Futuro celebra de nuevo su jornada de Arte Solidario

L. VELÁZQUEZ BURGOS

Burgos tiene hoy una cita con la solidaridad y con los niños que no han tenido la suerte de vivir en una familiay que durante sus primeros años no han sabido lo que es sentirse protegido. Hoy Burgos tiene una cita con el Arte Solidario de Nuevo Futuro.

La jornada comenzará a las 19.30 horas con una visita guiada al Museo de Burgos y continuará con una degustación de vinos y un picoteo. Habrá actuaciones de baile y un espectáculo de grafitis. Basta comprar una entrada por 25 euros. También hay fila 0: Ibercaja ES26 2085 4862 0603 3059 7873.

# Un reconocimiento a la innovación de las empresas burgalesas

Hospital Recoletas, el restaurante Cobo Estratos y Fútbol Indoor Burgos han sido las empresas galardonadas en la XII edición de los Premios FAE Innovación 2022

V. MARTÍN BURGOS

«En un momento de mucha incertidumbre económica hay que recordar a las empresas que no que no deben abandonar su inversión en innovación». Así lo aseguró Miguel Ángel Benavente , presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), en la XII edición de los Premios FAE Innovación, que se celebró en el Centro de Dinamismo Empresarial de Fundación Caja de Burgos.

«Sería un error abandonar la inversión en innovación por escasa que sea porque las exigencias de la Unión Europa supondrán cambios profundos en el tejido empresarial», apuntó Benavente, al tiempo que recordó que «la experiencia nos ha demostrado que las empresa que invierten en innovación superan mejor los momentos de cambio y las crisis».

«La innovación es importante, no solo para grandes empresas también para medianas y pequeñas firmas». Ese es el pretexto con el que se ha reconocido a tres empresas burgalesas: Hospital Recoletas, restaurante Cobo Estratos y Fútbol Indoor Burgos.

«La guerra de Ucrania y la crisis de las materias primas se han aliado para poner a prueba la resistencia de los mercados» y «serán las empresas que hayan interiorizado la inversión en I+D+i las que resistirán mejor los envites», apuntó el presidente de FAE, quien avanzó que «nos enfrentamos a un escenario de recesión que requiere de un gran esfuerzo y apostar por la innovación para adaptarse a los cambios lo mejor posible».



Instante final de la entrega de premios de los FAE Innovación 2022. TOMÁS ALONSO

Benavente apuntó además que «en una Unión Europea plagada funcionarios y tecnócratas son las empresas las que nos hemos hecho proveedores de soluciones y las que haremos el mayor esfuerzo».

### **LOS PREMIADOS**

FAE reconoció así el proyecto 'Instituto Neurovertebral' de Recoletas Burgos, que a través de su nuevo quirófano avanzado de neurocirugía ofrece a los pacientes la oportunidad de contar con un quirófano inteligente en esta especialidad médica.

Pilar Gómez, directora gerente del Hospital Recoletas, apuntó que recibir un premio de estas características «supone mucha emoción por las personas que forman el instituto, que es un equipo multidisciplinar».

Por otra parte, se galardonó al pro-

yecto 'Lidera y compite' de Fútbol Indoor Burgos, que consiste en la mejora de la cohesión social en las empresas a través de técnicas deportivas. «Es un orgullo que se reconozca a una empresa tan pequeña como la nuestra», señaló su responsable, Jonatan Muñoz, quien añadió que «en un mundo en el que la innovación se centra especialmente en las máquinas y en las tecnologías, nosotros apostamos por las personas».

El tercer reconocimiento fue para el restaurante Cobo Estratos y su proyecto 'Cobo Evolución', que consiste en la aplicación al espacio gastronómico de las diferentes etapas de la evolución humana, concertando diferentes momentos de la preshitoria e historia vinculados a Burgos con la restauración.

«Estamos muy agradecidos por el

premio porque supone un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo del gran equipo que hay tras la cocina y sala de Cobo», señaló la gerente del restaurante, Teresa Sepulcre.

Estos premios son «un reconocimiento a las buenas prácticas en la innovación», apuntó el director general de la Fundación Caja de Burgos. «Se habla mucho de ella pero no siempre se practica y con los premiados queremos que otras empresas reconozcan que la innovación se puede afrontar independientemente de su tamaño».

El acto contó también con la participación de Francisco Marín, vicepresidente de la Comisión de I+D+I de CEOE y Premio Nacional de Innovación 2020, quien abordó 'La innovación en España, una asignatura pendiente', en su intervención.



## CGT OFRECE APOYO SOCIO-LABORAL

El Sindicato Único de Burgos de la CGT pone en marcha la Oficina de Información Socio Laboral, que contará con una técnica experta en derecho laboral. La profesional asesorará gratis sobre retribuciones, jornadas, vacaciones, indemnizaciones y convenios colectivos, entre otros asuntos.

El servicio está dirigido especialmente a trabajadoras precarias que no tienen respaldo sindical. «Aprovechando la pandemia la subdelegación de Gobierno se apresuró a cerrar un servicio que durante 35 años fue el único apoyo a las trabajadoras en condiciones más precarias». Por ello, y «tras la nula intención de reactivar el servicio por parte de la subdelegación», CGT Burgos «da un paso al frente y ofrecerá esta alternativa».

ECE

## Rodríguez cesa a Munguía como portavoz provincial de Cs por reunirse con Igea

Le acusa de «deslealtad» y «traición» / El diputado defiende su respaldo a un «compañero y cargo público» y seguirá «muy comprometido» con el partido

**DIEGO SANTAMARÍA BURGOS** Nueva tormenta política en Ciudadanos, esta vez en la Diputación de Burgos. El hasta ahora portavoz de la formación naranja en la Institución Provincial, Eduardo Munguía, ha sido cesado por el secretario institucional, Lorenzo Rodríguez. El motivo no es otro que el encuentro mantenido por Munguía el pasado viernes con el procurador autonómico Francisco Igea tras su participación en un acto del partido encabezado por el vicealcalde de la ciudad, Vicente Marañón.

Tal y como relata el propio Munguía, lo único que hizo fue recibir a Igea como «compañero del partido y cargo público». Algo que, a su juicio, entra dentro de la «normalidad». Sin embargo, el vicepresidente de la Diputación entendió dicho encuentro como una «deslealtad» y una «traición» hacia su persona dadas sus desavenencias con el único parlamentario de Cs en las Cortes de Castilla y León.

«No es ninguna falta de compromiso, al contrario», subraya Munguía mientras insiste en que su cese no impedirá que continúe «muy comprometido con el proyecto de Ciudadanos». Lo que no entiende es que Rodríguez haya tomado esta decisión por un simple «gesto de cortesía y de honradez política».

A partir de ahora, el también alcalde de Las Quintanillas seguirá en la Diputación defendiendo los intereses de su formación mientras la regidora de Tardajos, Laura Puente, asume la Portavocía. Lo que está claro es que la destitución de Munguía constituye un importante cisma en el seno de Cs, que con sus tres representantes sustenta el bipartito conformado junto al Partido Popular. En cualquier caso, parece poco probable que el pacto de Gobierno se rompa por este motivo, pues Ro-



Lorenzo Rodríguez. SANTI OTERO

dríguez ya ha manifestado en multitud de ocasiones su intención de mantener la coalición hasta el final de la legislatura y desde el PP se encuentran aparentemente cómodos con su socio.

Rodríguez, por su parte, prefiere no «entrar en discusiones» ni cruces de declaraciones porque «somos compañeros». Además, tampoco le parece de recibo airear cuestiones internas del partido. Sea como fuere, remarca que los tres diputados de Ciudadanos forman un «equipo» cuyo principal objetivo es «seguir trabajando». No en vano, resta importancia a su decisión esgrimiendo que tan solo se trata de un merco cambio de portavoz.



Eduardo Munguía, s.o

Visto lo visto, no tiene pinta de que Munguía vaya a abandonar su acta de diputado u ocupe un asiento como no adscrito. Si algo deja claro tras el cese, sobre el que se niega a echar más leña al fuego, es que tanto él como sus compañeros en la Diputación «seguiremos trabajando por el bienestar de los pueblos»

Era de esperar que el tercero en discordia se pronunciase a través de las redes sociales, concretamente vía Twitter. Tras enterarse de lo sucedido, Francisco Igea manifestaba -breve, concisa y rotundamente- que la decisión adoptada por Rodríguez es «inexplicada» e «inexplicable».

## La fiesta de la Patata de Tardajos se traslada al parque de los Paúles

El Ayuntamiento confía en superar los 3.000 asistentes / Se recaudarán fondos a favor de Autismo Burgos para financiar un programa de detección precoz

D. SANTAMARÍA BURGOS

El Día de Exaltación de la Patata de Tardajos regresa por todo lo alto tras el obligado parón de la pandemia. Se cumplen 25 años de una cita con solera en la provincia de Burgos y el Ayuntamiento afronta los preparativos con «ilusión y ganas de seguir trabajando». Así pues, la localidad espera superar este domingo con creces los 3.000 asistentes registrados durante las últimas ediciones.

Para celebrar como estas «bodas de plata» como es debido, la alcaldesa del municipio, Laura Puente, anunciaba ayer importantes novedades. En primer lugar, el cambio de ubicación. En vez de la Plaza Mayor, este año se ha optado por el parque de los Paúles, con 10.000 metros cuadrados de extensión. Lo que vendría a ser «el Parral de Tardajos» para que el público se encuentre más a gusto.

También se reafirma el carácter solidario del evento, centrado en esta ocasión en ayudar a Autismo Burgos para financiar un programa de detección precoz que «sigue la estela del proyecto BB Miradas». Según detalló la presidenta de la asociación, Pilar Zorrilla, esta iniciativa supone un espaldarazo «muy importante» en un contexto de «incertidumbre económica» con el actual.

En paralelo, la entidad recaudará fondos a través de un stand con productos elaborados por los usuarios del centro de día. Entretanto, el Ayuntamiento pondrá a la venta 1.200 cuencos de barro a 3 euros por unidad. Teniendo en cuenta que en 2019 el público demostró que «los burgaleses somos gente solidaria» al agotarse las existencias, el objetivo es volver a repetir la gesta.

### SANA COMPETICIÓN

De cara al tradicional concurso culinario, 18 equipos se batirán el cobre entre fogones para alzarse con la medalla de oro en las modalidades de Cazuela Grande, Cazuela Pequeña y Tortillas. Aparte de los dos de Burgos, uno de Rabé de las Calzadas y otro de Villanueva de Argaño, se suman por primera vez a esta competición los jóvenes de Amigos de Tardajos, dispuestos a demostrar que las nuevas generaciones también se manejan que da gusto.

En total, la Corporación repartirá 3.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 270 cartones de huevos. Después, cada equipo aportará sus propios ingredientes adicionales. El jurado, por su parte, suma un miembro más en esta edición y estará formado por Conchi Domínguez (Restaurante Área Bodeguillas), Piluca Gil (Fundación VIII Centenario), Rafa Rioja (La 8 Burgos) y Julio Andrés Izquierdo (Burgos BH).

Otra de las novedades para el 25 aniversario es la inclusión de un pregonero. Y no podía ser otro que Raimundo de la Torre, el primer alcalde de Tardajos que tuvo el honor de inaugurar esta fiesta. Según Puente, se encuentra «muy ilusionado» desde que recibió el encargo.

Por otro lado, el Día de Exaltación de la Patata rendirá homenaje a la Panadería Ordóñez, que siempre regala el pan, y a Mercedes, vecina de la localidad que desde la primera edición cede instalaciones para almacén, repartos o acogida de autoridades. Asimismo, el Ayuntamiento reconocerá públicamente el trabajo desempeñado por todos los regidores que, desde 1995, han contribuido a que la cita siga adelante.

La cuenta atrás ha comenzado y Soledad Barrionuevo, técnica de Turismo de la localidad, no dudó en hacer un «llamamiento a todas aquellas personas que quieran disfrutar de este gran día». Y para atraer a esa parte del público que quizá no comulga demasiado -o nada- con la patata, también se instalará una pulpería, un churrería y un puesto de venta de embutidos mientras los quintos se encargan de la barra de bebidas. Por último, el evento se alargará hasta la tarde con la actuación musical del trío Taboo a partir de las 18 horas.



### Centro Asociado de la UNED en Burgos

### ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA Curso 2022-2023

Abierto el plazo de matriculación para estudios de Grado y Másteres oficiales, Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años (que también se imparten en Arande Duero y Miranda de Ebro) e idiomas en la UNED. El proceso se podrá realizar hasta el 21 de octubre.

La universidad recomienda a sus estudiantes de nuevo ingreso que realicen la matrícula antes del 1 de octubre para poder beneficiarse de las acciones del Plan de Acogida y de los servicios académicos desde el inicio del curso.

Posibilidad de fraccionamiento en cuatro plazos. De esta forma, los estudiantes podrán abonar el 40% del importe total en el momento de la formalización de la matrícula y el 60% restante en tres plazos iguales a finales de octubre, noviembre y diciembre.

El proceso de matrícula, como en cursos anteriores, será completamente on line a través de la **página de ma**triculación de la web de la UNED www.uned.es

### **CENTRO ASOCIADO DE BURGOS**



Avda. Cantabria, s/n · Burgos Tel. 947 244 005 info@burgos.uned.es







### BURGOS

### Uno de cada tres juicios penales de arandinos en Burgos se suspende

L. V. ARANDA

Pongamos como ejemplo el juicio penal que Luis Briones, como abogado, tuvo hace unos días en Burgos. El detenido estaba ingresado en un hospital y aunque el letrado solicitó la suspensión, no hubo forma. Los siete testigos más los abogados tuvieron que trasladarse de Aranda de Duero a la capital, esperar su turno y aguardar pacientemente hasta que el juez, nada más recibirles, suspendió la sesión. «Al final perdemos mucho tiempo y dinero», asegura.

Consciente de que no es un hecho puntual y que uno de cada tres juicios penales de causas arandinas se suspenden en Burgos; Briones, ya como procurador socialista en las Cortes de Castilla y León, pide a la Junta que apoye la creación de un juzgado penal en Aranda. Hasta que eso sea posible, urge al Tribunal a autorizar la sala digital que hay habilitada en el juzgado arandino para que la puedan utilizar y evitar así traslados innecesarios.

La solución definitiva pasa, en su opinión, por la creación de un juzgado penal en Aranda de Duero, una reivindicación largamente demandada. «Hay casos suficientes para ello», argumenta al recordar que cada uno de los 50 abogados que hay en Aranda, atienden en torno a diez asuntos penales al cabo del año.

Por otro lado y convencido de que es una necesidad «imperiosa», el procurador socialista recupera, en una Proposición No de Ley, una vieja demanda: el tercer juzgado de primera instancia e instrucción para Aranda de Duero. Aunque la iniciativa siempre había contado con el respaldo de la Junta de Castilla y León, este año, por primera vez, la administración regional ha borrado a Aranda de la lista de necesidades en su informe jurídico. «No se entiende», rechaza Luis Briones.

Y es que, mientras la Junta prioriza nuevos juzgados en Salamanca, Segovia y León y deja fuera el tercer juzgado de Aranda, el Tribunal Superior de Justicia pide en su informe nuevos órganos en Ávila, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Aranda. «No entendemos el motivo de la Junta», lamenta consciente de que si ya era difícil conseguirlo cuando «todos estábamos de acuerdo», más todavía lo es ahora con la renuncia de la Junta de Castilla y León.

# El Congreso sobre el Cid reúne a 300 participantes de todo el mundo

Tan solo el 30% de los asistentes son locales y destaca el seguimiento desde Latinoamérica o Estados Unidos / «Es una oportunidad para poner en valor a Burgos y su historia»

El Fórum Evolución de Burgos acogió ayer la inauguración del Congreso *Jimena y Rodrigo: historia, mito y leyenda*, donde expertos en la figura del Campeador defendieron que la «atractiva» leyenda del Cid ha «eclipsado» al personaje histórico real, que a lo largo de los periodos evolutivos de su vida presenta «diferentes facetas que le dotan

Cid ha «eclipsado» al personaje histórico real, que a lo largo de los periodos evolutivos de su vida presenta «diferentes facetas que le dotan de una naturaleza poliédrica». Este foro de encuentro académico y divulgativo reúne durante dos días a una quincena de expertos sobre el caballero castellano, dentro de los actos enmarcados en el Festival Burgos Cidiano, que se celebra en la ciudad hasta el próximo domingo.

La asociación Jimena de Jóvenes

La asociación Jimena de Jóvenes investigadores Medievalistas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en colaboración con la Universidad de Burgos (UBU), organiza estas jornadas donde los «mayores especialistas en materia cidiana» dan a conocer «un poco más» la figura del Cid desde diferentes prácticas.

El reinado de Alfonso VI, la realidad del siglo XI con los reinos de taifas, el registro arqueológico del Cid o la propia ruta del Cid fueron algunos de los temas a debate en la primera jornada del Congreso, que continúa hoy centrándose en Rodrigo Díaz de Vivar como personaje de cómic, los diferentes rostros con lo que se ha visto a este personaje a lo largo de los años e inclu-



LAS MEJORES GALAS PARA RECIBIR A DON RODRIGO. El casco histórico de la ciudad ya va adquiriendo aspecto medieval para recibir al Cid junto a sus Huestes y la Corte del Reino. SANTI OTERO

so cómo se refleja su historia en los libros de Secundaria.

La figura de Jimena, la mujer del Cid y el papel que representa en su historia es otro tema a debate. Y es que tal y como señaló la presidenta de la asociación, Sonia Campos, pese a aparecer «muy poco» en las fuentes, se está buscando «recuperar» su importancia. Según sus propias palabras recogidas por Ical, «la historia tradicional no le ha dado el mismo protagonismo, pero a raíz del auge de la historia de las mujeres y las nuevas perspectivas de la historia, también tiene un papel importante». De esta

forma, defiende con rotundidad el papel que jugaron las mujeres en la Edad Media, algo a lo que se quiere dar más importancia a través de «figuras ejemplares» como es el caso de Jimena.

El Congreso cerró inscripciones la pasada semana con unos 300 asistentes, de los cuales más de un centenar acuden de forma presencial y otros 132 lo hacen de forma online. Según indicó Campos, solo un 30% de los participantes son de Burgos. Aparte, no dudó en destacar el «gran público» que tienen en Latinoamérica e incluso desde Míchigan. Desde la organi-

zación, se muestran muy «contentos» con la acogida que está teniendo el evento entre el público, amén de considerar que supone una «oportunidad para poner en valor a Burgos y su historia». Así las cosas, esperan poder volver a realizarlas en el futuro.

### **LEYENDA SINFÓNICA**

Otro de los grandes eventos que dio el pistoletazo de salida al Festival Burgos Cidiano fue el espectáculo musical Yo, Rodrigo. Leyenda sinfónica, que celebró su estreno nacional en el Teatro Principal de Burgos. La historia comienza con la jura de Santa Gadea, que narra el destierro del Cid de tierras castellanas. A partir de ese momento, la trama se centra en el destierro del caballero castellano, su paso por Burgos y otros eventos importantes hasta su muerte en Valencia.

El compositor de la obra, el leonés Igor Escudero, puso de relieve que resulta muy «interesante» tener la oportunidad de estrenar en Burgos esta obra, especialmente en el Teatro Principal porque se ubica frente a la estatua del Cid.

Yo, Rodrigo es una cantata sinfónica y visual para narrador, con ocho solistas, una orquesta formada por diez personas y un pianista que contó también con músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) y que se acompañó también de proyecciones y videomapping.

## Un ribereño en lo más alto de los Oscar del Diseño

Eduardo Miravalles se ha alzado con un Pentawards de Oro, los Oscar del diseño

### L. VELÁZQUEZ ARANDA

El ribereño, Eduardo Miravalles, está de enhorabuena. Se ha alzado con un Pentawards de Oro, los premios conocidos como los Oscar del diseño. La propuesta ganadora la firma Miravalles con Vamos Estudio, como encargo para Valderiz al Alba, de Bodegas Valderiz y puede presumir de ser el primer Oro que logra Castilla y León. El reconocimiento internacional llega además después de que el pasado mes de junio este mismo trabajo consiguiera un Laus de Oro de Diseño Gráfico. «Es todo un sueño ver cómo un trabajo realizado para mi tierra sea reconocido como el mejor diseño en su categoría a nivel mundial. Es una gran suerte trabajar con bodegas cuyo vino se exporta y nos identifica. El cliente deposita en ti toda su confianza y hay que estar a la altura, hay que diferenciarse. Para ello es clave nuestro conocimiento de la esencia del proyecto y ser un estudio que trabaja para grandes cuentas internacionales», subraya Eduardo Miravalles.

Junto a David Gamarra, Miravalles marca un hito en el sector del diseño castellano y leonés. Y es que se trata del más prestigioso reconocimiento a los trabajos en el mundo del diseño y el packaging. En el diseño premiado, se contempla la famosa fotografía de Ramón



Eduardo Miravalles y David Gamarra.

Masats, de una señora encalando una pared, elemento a partir del cual se construye la imagen de este vino de edición limitada, que pretende adentrar al consumidor en la labor del trabajo en el campo. Al abrirlo, una botella pintada a mano hace una alegoría a la memoria, al cuidado y al esfuerzo de la crianza de esta bebida, lo que ensalzan con su lema 'Las labores del campo, a mano, desde el alba y sin descapso'

Los Pentawards han recibido en su edición de 2022 más de 2.000 candidaturas procedentes de más de 60 países de todo el mundo. Un jurado especializado ha seleccionado los 600 finalistas, entre las que se ha elegido a los ganadores que se desvelaron en una gala celebrada en la Royal Opera House de Londres el pasado viernes, 23 de septiembre.

Con sede en Roa de Duero y Barcelona, Vamos Estudio está especializado en comunicación institucional y corporativa, así como en nuevas tecnologías, aunque lo que les llevó a crear el diseño ganador del Golden Award de los Pentawards, es su experiencia en el mundo del vino.

## Castilla y León permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares

 La mascarilla continúa vigente en el transporte público y en los centros sanitarios al ser una normativa de ámbito estatal
 La cuarta dosis del Covid llega al 8% de usuarios de las residencias

RAÚL RUANO VALLADOLID La pandemia del Covid va pasando y la antigua normalidad de 2019 va volviendo a las ciudades y pueblos de Castilla y León, buena parte debido a los pocos pacientes en los hospitales tanto en planta como en UCI y el descenso de los contagios. Por ello, la Junta permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó ayer que «se eliminan las prohibiciones» relacionadas con el consumo del tabaco y productos similares en la calle y en espacios al aire libre. Se elimina las medidas generales de higiene y prevención: «Higienización de puestos de trabajo compartidos o desinfección de la ropa de trabajo». Se hace lo propio con que se ocupaban del «control de aforos y, de entrada, salida, circulación y presencia de público espectador o asistente a establecimientos deportivos, las medidas específicas en centros educativos y las específicas referidas al transporte terrestre» según señala el ejecutivo autonó-

Queda sin efecto el Acuerdo 14/2020 del 26 de marzo, por ello conlleva que «vuelva a ser incompatible el desempeño de puestos y actividades entre los ámbitos sanitario y sociosanitario de los centros de carácter público», según afirma el ejecutivo autonómico.

La Junta señala que se levantan las medidas que declaraban la situación de riesgo controlado. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que siguen vigentes las normas sanitarias nacionales como: «el uso de la mascarilla en el transporte público, en los centros sanitarios y sociosanitarios para trabajadores y visitantes».

A mayores, el portavoz indicó que en el ámbito asistencial sanitario «se mantienen vigentes las



Varias personas disfrutan en una terraza mientras una de ellas fuma un cigarro. PHOTOGENIC

medidas organizativas de prevención e higiene necesarias tanto para los profesionales como para pacientes y las referidas a la adecuada gestión de residuos».

En relación a los eventos deportivos multitudinarios, continúa vigente las restricciones de: la organización de accesos, sectorialización y movimiento de asistentes, consumo de bebida y comida, así como de tabaco y productos relacionados, según lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud.

La obligatoriedad del cubrebocas será necesaria en «medidas específicas» en relación a las residencias de mayores y personas con discapacidad. Para ello la Junta se remite a la 'Guía de actuaciones para residencias y centros públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria por la Covid-19 en Castilla y León'.

«Este acuerdo se justifica por

### RESTRICCIONES VIGENTES

Mascarilla en el transporte público. Los usuarios que utilicen el autobús, el taxi u otro tipo de transporte público deberán mantener el cubrebocas

Comer y beber en eventos deportivos. Los asistentes a espectáculos deportivos multitudinarios no podrán beber, comer ni fumar

Ámbito asistencial sanitario. Continúan las medidas organizativas de prevención e higiene para pacientes como para los profesionales. Además seguirá siendo necesaria la mascarilla en los espacios sociosanitarios, y en los centros y servicios sanitarios

la situación epidemiológica y sanitaria actual de la Comunidad donde la presión en las unidades de críticos ha disminuido considerablemente, con unas cifras de casos graves y fallecimientos muy inferiores a las anteriores a la hegemonía de la variante ómicron, así como a la disponibilidad de vacunas», detalla la nota remitida tras el Consejo de Gobierno.

En estos momentos la Comunidad tiene ocho pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, cinco de ellos está en esa situación por el coronavirus, mientras que los tres restantes tiene la enfermedad y otras patologías diferentes. En cuanto a los hospitalizados por Covid, Castilla y León presenta 165 casos.

El Acuerdo que ha modificado la Junta es el 100/2021 del 16 de septiembre del 2021. Este texto señalaba la situación de riesgo controlado por la pandemia del coronavirus en Castilla y León. Además, incluía unas medidas

mínimas para la «prevención y control de la enfermedad» en la Comunidad.

Este nuevo acuerdo autonómico deja una opción para el titular de la Consejería de Sanidad, Alejandro Vázquez, puede proponer a la Junta, según evolución epidemiológica del Covid, adoptar todas las medidas que se consideren necesarias para frenar la expansión del virus.

En esta nueva normativa tampoco terminan las cuestiones relacionadas con el seguimiento y el control de las actuaciones aún vigentes en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y la «necesaria cooperación y colaboración de la Delegación del Gobierno y ayuntamientos a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales», cierra así su comunicado el gobierno autonómico.

Este anuncio puede resultar positivo, entre otros, para los castellanos y leoneses que tuvieran la costumbre de fumar en las terrazas de los bares. La Asociación Española Contra el Cáncer se posiciona en contra de la medida, puesto que en su página web recoge firmas para eliminar espacios de humo en las ciudades. Señalan que el tabaco es «la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo».

El portavoz de la Junta fue preguntado por este tema y señaló que «son dos cosas distintas» porque se prohibió fumar en las terrazas para evitar la expansión del virus y erradicarlo del todo sería por «una cuestión de salud pública». Recalcó que «la reflexión» de prohibir consumir tabaco en las terrazas tiene «más de una perspectiva» porque sería de ámbito nacional y de acuerdo con todas las comunidades autónomas y «establecer los sitios» donde se pueda fumar.

Matizó que la medida de per-PASA A PÁGINA SIGUIENTE



LEÓN **PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA** 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM 90.2 FM 101.9 FM ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM ARANDA DE DUERO **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

### CASTILLA Y LEÓN

### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

mitir fumar en las terrazas de Castilla y León se debe al «control de la pandemia».

Carriedo señaló que la Junta tiene «una idea muy clara», se muestra en la línea de otras autoridades sanitarias para que «se deje de fumar».

### **VACUNACIÓN**

En relación a medidas para combatir la pandemia del coronavirus, el portavoz de la Junta habló de la cuarta dosis de la vacuna a los mayores en las residencias.

Mencionó que el 8% de los mayores de 80 años en residencias de Castilla y León ya tienen la cuarta vacuna contra el coronavirus. Carriedo señaló que se va a «buen ritmo».

Esta campaña de vacunación se inició el pasado lunes 26 con los ancianos de las residencias de personas mayores y otros centros. Además, se hace coincidir la cuarta dosis contra el coronavirus con la vacuna contra la gripe. La segunda dosis también llegará a los mayores de 80 años y atenderá al criterio de mayor vulnerabilidad.

La vacunación de las 42.000 personas institucionalizadas en residencias se realizará a través de equipos de vacunación organizados en cada área de salud de la Comunidad, que acudirán a estos centros para inocular ambas vacunas a los residentes. Asimismo, se aprovechará su presencia para vacunar a los profesionales del centro sanitario y socio sanitario que allí trabajen, recoge Ical.

Se estima que en Castilla y León hay unas 800.000 personas susceptibles de recibir la segunda dosis de refuerzo contra el COVID, de las marcas Pfizer y Moderna. Son los grupos poblacionales que tienen recomendada la cuarta dosis, de acuerdo con lo establecido para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, como los institucionalizadas en residencias y centros de asistencia a enfermos crónicos y personas con discapacidad; de 80 y más años; trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios; pacientes menores de 60 años con condiciones de riesgo; y los de con edades entre los 60 y los 79 años, ambos inclusive.

Se trata, por tanto, de vacunar frente al COVID-19 a las personas mayores de 60 años que tienen la pauta vacunal completa y a los que por alguna razón no recibieron la tercera dosis, a los que ahora se les ofrecerá esa posibilidad. La Consejería de Sanidad decidió no posponer la vacunación del COVID a la espera de contar con las dosis contra la gripe. Casi con toda seguridad, la mayor parte de los mayores de 80 años no podrá recibir ambas vacunas a la vez, confirma Ical.

# Los alumnos de Castilla y León estudiarán la Historia anterior a 1812

La Junta mantiene la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO y las segundas lenguas extranjeras continuarán con el mismo peso que tenían en la anterior regulación

### RAÚL RUANO VALLADOLID

Los estudiantes de segundo de Bachillerato de Castilla y León estudiarán la Historia anterior a 1812, no como en otras comunidades autónomas que lo hacen después de la mencionada fecha. De esta manera los estudiantes de curso recibirán clases de la romanización, las invasiones germánicas, la monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América. Acontecimientos históricos producidos antes de la Constitución Española de 1812.

Los alumnos continuarán con las mismas horas y mismos contenidos en esta materia. Además, la Junta de Castilla y León mantiene la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO y las segundas lenguas extranjeras con el mismo peso que tenían en la regulación anterior.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció estas medidas en materia de Educación. A mayores de las ya mencionadas, los profesores de Bachillerato impartirán en sus clases «el siglo de oro de la cultura española» en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura a través de obras como 'El Lazarillo de Tormes', 'La Celestina' o el 'Quijote'.

Según señala el ejecutivo autonómico en una nota de prensa, en esta etapa educativa se «han incrementado los principios generales, fomentando la garantía de la igualdad de oportunidades». Además, la Junta afirma que el Bachillerato se establece «como un proceso educativo evolutivo» para desarrollar las «dimensiones del alumnado como continuidad de la Educación Secundaria Obligatorio», además de una «experiencia y preparación para la incorporación a estudios superiores y para la inserción en el mercado laboral».

En relación a la Educación Infantil y Primaria, la Junta se centra en «el conocimiento, la conservación y la valoración de los elementos propios de la Comunidad», según señala la Consejería de Educación en una nota de prensa. También indica que «se han incrementado los principios generales en cada una de las etapas», para «fomentar la garantía de oportunidades, la concepción de los centros como espacios de aprendizaje y socialización».

Con el nuevo currículo la Junta quiere que estas etapas se constituyan como un «proceso educativo, continuo, global, evolutivo y participativo, la atención individualizada y la coordinación».

A mayores, a la etapa de Primaria: «Se la ha dotado de una identidad propia y ajustada a las características de Castilla y León, al incorporar también contenidos propios de la Comunidad».

Con estas medidas el gobierno autonómica señala que «completa con contenidos propios los aspectos educativos comunes y básicos para todo el país que establece la Lomloe». A mayores añade que «los currículos cumplen la norma básica estatal y palian las diferencias planteadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional». De esta forma apuntan a que en diversas materias no se estudian los mismos conceptos ni con el mismo peso como son los casos del «estudio cronológico de la Historia, la Filosofía en 4º de la ESO y el peso de las segundas lenguas extranjeras».

El portavoz de la Junta explicó que se han aprobado los cuatro decretos para los currículos para las etapas educativas, pero los textos «ya eran públicos desde mayo para que los docentes pudiesen ir preparando sus programaciones y materiales didácticos». Estos currículos que realiza la Junta de Castilla y León se corresponde con el 40% que las comunidades autónomas pueden regular, además amplían «las posibilidades de elección de materias en ESO y Bachillerato».

«Los nuevos currículos son muy accesibles para profesorado y familias, sobre todo, en orientaciones y recursos prácticos», señala la Junta. A mayores señala que se mantiene la «carga horaria de áreas y materias instrumentales», pero a su vez impulsa la tecnología y la digitalización, «reforzada en las etapas de la ESO y Bachillerato». En la nota de prensa aseguran que estas medidas «ayudará a sostener el nivel de excelencia» educativo.

La Consejería apunta que en la

elaboración de estos textos «se ha contado con maestros, profesores de diversas especialidades e inspectores con amplia experiencia profesional en la Comunidad». Según señala el ejecutivo autonómico «uno de los principales retos ha sido homogeneizar los currículos de las cuatro etapas» para poder «imprimir un carácter progresivo de las enseñanzas».La Junta achaca al Gobierno de España que los «textos ministeriales tendía a reproducir trabajos elaborados sin conexión entre ellos»

Los decretos educativos incorporan «un mapa de relaciones competenciales», que permitirá a los centros visibilizar el desarrollo de las competencias del alumno. De la misma forma, se incluye un «mapa de relaciones criteriales», esto servirá de ayuda a los equipos docecntes «en la toma de decisiones objetivas» sobre la promoción y, en caso de que sea necesario del propio alumno.

En el proceso llevado a cabo para tramitar estos cuatro decretos, la Junta afirma que se «ha cumplido» con los correspondientes trámites de consulta previa, participación ciudadana y audiencia e información pública. Estos procesos «se han sustanciado» a través del Portal de gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

A mayores, también se «ha recabado el dictamen del Consejo Escolar y del Consejo consultivo de Castilla y León», según indica el gobierno autonómico.

## Aprobados 38M€ para las obras de la concentración parcelaria de Los Oteros

### RAÚL RUANO VALLADOLID

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, contrató las obras de infraestructura para la concentración parcelaria de Los Oteros con un presupuesto de licitación de 38.125.410 euros.

La superficie que abarcará el proyecto será de 33.562 hectáreas, el 95% se sitúan en la provincia de León (31.720 hectáreas) y el resto (1.848 hectáreas) en Valladolid. Esta actuación beneficia a catorce municipios, trece de la provincia leonesa

Las obras que se realizarán consistirán en la «construcción de una red de caminos agrícolas de concentración parcelaria». En la nueva red de caminos se eliminan los acceso a las fincas desde «carreteras comarcales o nacionales, mejorando la seguridad del tráfico en la zona», según explica el gobierno autonómico en una nota de prensa. Además, se realizarán caminos de circunvalación en los municipios para «mejorar las condiciones de seguridad en el casco urbano».

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que los terrenos «pertenecen a 3.391 propietarios y 23.979 parcelas». Tras la concentración parcelaria quedan 7.074 fincas, antes de ello cada terreno tenía una superficie media de 1,4 hectáreas, después la media llega a las 4,7.

Tras este proceso se entregará al 77% de los dueños «toda su propiedad en una sola finca de reempla-

### **REBAJA DEL IRPF**

Durante la rueda de prensa Carriedo fue preguntado por los impuestos y la bajada del IRPF. El portavoz se mostró orgulloso de la rebaja del tramo mínimo del IRPF propuesta por la Junta de Castilla y León. A mayores, descartó la deflactación de dicho impuesto como realizan otras comunidades.

Defendió que la Junta fue el primer gobierno autonómico que tomó la decisión «no porque una comunidad de un partido dijera algo y a la semana siguiente cambiáramos de opinión», apuntó el portavoz. Afirmó que la Comunidad no entrará en «ninguna guerra fiscal ni copia lo que hacen las demás» al ser la primera que anunció la bajada de impuestos.

Señaló que con las medidas que anunció en su día el presidente de la Junta, «Castilla y León es la segunda comunidad con el tipo de gravamen más bajo de España», situándose así entre las autonomías con una «mayor competitividad fiscal».

En relación al revuelo producido por los anuncios de bajadas de impuestos en otras comunidades, Carriedo se alegró de que «se hayan incorporado a la senda de bajar impuestos» marcada por Castilla y León. Aseguró que el objetivo sigue siendo el mismo: «Reducir lo que pagan los ciudadanos».

## Igea fracasa en su intento de que las Cortes sancionen a Gallardo

El procurador de Cs no logra respaldo suficiente y apela ahora a la Comisión de Procuradores que apoya el PSOE pero a la que el PP se niega para no gastar 30.000€ «en discusiones de colegio»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID
Las Cortes de Castilla y León no
sancionarán, al menos por el momento, al procurador de VOX y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, por los insultos a Igea
durante el último pleno, cuando le
llamó «imbécil» y «presunto delincuente». Así, el procurador de Ciudadanos fracasa en su intento de
que los órganos del Parlamento actúen ante lo sucedido, después de
que ayer no lograra el respaldo suficiente

Fue el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que el parlamentario naranja afeó por permanecer «impávido» cuando tuvieron lugar estos insultos y a quien ha denunciado por «difamación» tras compartir un tuit de David Hierro (VOX) en el que se le ve sentado en el banquillo de los acusados, quien explicó en un comunicado que la Mesa de las Cortes que él encabeza «no es quien» para sancionar a un procurador. Precisamente, y aludiendo en un comunicado al mismo artículo 99 del Reglamento al que se refirió Igea días atrás, indicó que debe haber una propuesta por la Comisión de Procuradores; comisión que, ahora, Igea solicita como siguiente alternativa y en lo que cuenta con el apoyo de buena parte de la oposición.

Junto a Igea, su compañero en el Grupo Mixto y portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, tachó de «inaceptable e intolerable que en sede parlamentaria se profieran insultos y que el presidente no haga nada». De hecho, también criticó a Pollán por, en aquel momento, no obligar a García-Gallardo a retractarse de sus palabras.

«Esto degrada la institución y denosta el parlamentarismo en Castilla y León», continuó Fernández, que alegó que «no se deben tolerar ni consentir estas faltas de respeto».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Patricia Gómez Urbán, mostró el apoyo de su formación a que se convoque la Comisión de Procuradores, algo a lo que por el contrario se opuso su homólogo en el Grupo Popular, Raúl de la Hoz.

El representante del PP en las Cortes señaló que su formación no va a entrar en el juego y afirmó que no quería perder «un minuto en la valoración de peleas de patio de colegio» y «en los intentos de algún parlamentario de estirar el chicle con la crispación». Además, criticó que se conforme una Comisión que le costará al Parlamento 30.000 euros para abordar una cuestión que consideró «baldía».

De la Hoz optó por invitar a todos los procuradores a hacer un esfuer-



Los procuradores Francisco Igea (Cs) y David Hierro (VOX), antes del inicio de la Junta de Portavoces. ICAL

zo para «elevarse» y rebajar la tensión. «Vamos a trabajar para devolver la actividad parlamentaria a la senda del consenso», instó.

Por parte de VOX, Carlos Menéndez insistió en que su formación se mantendrá fuera «del juego de Igea para buscar repercusión mediática», al tiempo que recordó los ataques que a su juicio viene sufriendo su grupo parlamentario. «Desde que empezó esta legislatura llevamos sufriendo un acoso constante centrado

en el vicepresidente de la Junta», relató, para a continuación expresar que «no puede ser» que la oposición les culpe del clima de crispación.

«En la legislatura anterior hubo 85 llamadas al orden, se expulsó a la vicepresidenta de la mesa y un procurador ha estado a punto de llegar a las manos con otro procurador», enumeró Menéndez, para indicar que teniendo su grupo mucha menor representación también se producían episodios de este tipo. Finalmente, y tras la rueda de prensa ofrecida por los portavoces, el propio Carlos Pollán pidió en su comunicado a sus señorías «rebajar la tensión» en el Parlamento.

«Hasta ahora parecía que todos los procuradores estaban conformes y mi disposición era de su agrado», recogío también Pollán en el comunicado, «pero quizá a partir de ahora tenga que cambiar y aplicar estrictamente el Reglamento», advirtió.

## El «no» de VOX impide la declaración institucional sobre violencia de género

R. G. VALLADO

En el pleno de las Cortes de la próxima semana no habrá lugar para la lectura de una declaración institucional contra la violencia de género propuesta por el PSOE. Así se determinó este jueves en la Junta de Portavoces, después de que VOX fuera el único grupo en oponerse a una iniciativa que requería de unanimidad para salir adelante. Según su portavoz, Carlos Menéndez, este 'no' rotundo se debe a que, a su juicio, dicha declaración cuenta con «contenido ideológico» y tiene más de «iniciativa parlamentaria»

«De ninguna manera VOX va a firmar ni puede firmar una declaración con contenido ideológico», remarcó Menéndez durante la rueda de prensa posterior a la reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios. «La violencia no tiene género ni ideología», apostillo, al tiempo que seña-

ló que desde su formación denuncia la de «todo tipo».

Ante esta postura de VOX su socio de gobierno en la Junta de Castilla y León, el PP, recordó a través de su portavoz, Raúl de la Hoz, que en las Cortes de Castilla y León «se han tenido que suscribir seis declaraciones institucionales» sobre violencia machista, aunque matizó que «nunca se han utilizado para lanzarlas contra otros partidos». Por eso pidió que, en este caso, no se haga «un uso político interesado», remarcando que este documento «el PP lo suscribiría una y mil veces».

«Me preocupa bastante más el trabajo que unos y otros estamos haciendo contra esta lacra», continuó de la Hoz, para finalmente opinar que «sería conveniente que en esta y en otras tantas cosas volviéramos a la normalidad», en relación con el clima tan agitado que en los últimos tiem-

pos se vive en el Parlamento autonómico.

Por parte del resto de grupos parlamentarios, no obstante, las críticas frente a la negativa de VOX de suscribir la declaración institucional contra la violencia de género fueron mucho más duras. Francisco Igea (Cs) criticó que Pollán utilizara el perfil oficial del Parlamento en Twitter para lanzar un mensaje acorde con la ideología de su partido, indicando que «las Cortes se han convertido en el chiringuito y en el instrumento de propaganda de VOX».

Pablo Fernández (Unidas Podemos) opinó que resulta «deleznable, abominable e incluso patético que VOX no firme la declaración institucional». Finalmente, la portavoz del PSOE, Patricia Gómez, señaló que ante los motivos esgrimidos por su homólogo de VOX para no firmar la declaración institucional había sentido «asco».

### LA COMPARECENCIA DE MAÑUECO SOBRE INCENDIOS INICIARÁ EL PRÓXIMO PLENO

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá a petición propia en el próximo pleno de las Cortes, previsto para la próxima semana, para explicar la campaña de incendios, una vez que ésta ha finalizado este mes de septiembre. La comparecencia se produce después de la firma de un acuerdo entre la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el marco del Diálogo Social para reforzar el operativo contra incendios forestales y que esté operativo durante todo el año, no solo en los meses de verano. El pleno comenzará el martes, 6 de octubre, por la tarde, con las explicaciones de Fernández Mañueco sobre los incendios registrados este verano en la Comunidad, que han abrasado más de 95.000 hectáreas, y seguirá con las preguntas de control de la oposición al Ejecutivo, informa Ical. De esta forma no será necesario convocar un pleno extraordinario, lo que también supondrá un ahorro para las arcas del Parlamento. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Raúl de la Hoz (PP) argumentó que el presidente cumple con su palabra ya que manifestó su disposición a comparecer una vez terminada la campaña de incendios, lo que se produce el 30 de septiembre. «A algunos parece que les viene mal», afeó.

### CARRIEDO SOBRE EL CRIMEN DE PALENCIA: «ES VIOLENCIA DE GÉNERO»

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, afirmó ayer que el crimen de Palencia «es una caso de violencia de género», cuando el pasado lunes un hombre estrangulaba a su pareja y tras ello se arrojó a las vías del tren. De esta manera se desmarcó de las palabras del vicepresidente, Juan García-Gallardo que habló de «tragedia familiar» y de que la «violencia no tiene género». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo señaló que «la Junta de Castilla y León tiene muy claro que vamos a seguir luchando contra la violencia de género». Además, aseguró que la Comunidad «tiene una política muy clara en esfuerzo económico y en dotación de recursos para luchar contra esta lacra de la sociedad».

### CASTILLA Y LEÓN



## Mañueco reivindica el derecho constitucional a practicar la tauromaquia

Entrega el premio Tauromaquia al Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo y defiende el «compromiso global con el fomento de los festejos»

SALAMANCA

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reivindicó hoy el mandato constitucional que reconoce el derecho a practicar la tauromaquia, una manifestación que supone «cultura», «patrimonio», «economía» y conservación de las tradiciones. Además, censuró los «ataques injustos» que llegan también desde el propio Gobierno de España, que recordó no ha incluido la fiesta nacional dentro del Bono Cultural de 400 euros para los jóvenes que cumplan los 18 años.

«Sentimos en nuestro corazón algo que es difícil de explicar con palabras, pero que se siente con un pase, con una estocada o con un puyazo...», enumeró el presidente de la comunidad tras hacer entrega del premio Tauromaquia de Castilla y León 2022 al Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo. Además, destacó el valor de esta asociación como «otorgadora de oportunidades» para los jóvenes que quieren ser toreros y reafirmó el «compromiso global» del Gobierno autonómico con la fiesta

nacional y su promoción como «algo propio», informa Ical.

Mañueco estuvo acompañado en la «antigua, noble y leal» Ciudad Rodrigo por el vicepresidente, Juan García-Gallardo; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja; el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el regidor local, Marcos Iglesias. «Pocas ciudades hay en España que tengan una vinculación tan grande con la tauromaquia como esta. Enhorabuena por este merecido premio», comenzó su discurso el presidente.

El mandatario hizo suyas las palabras del primer acreedor del galardón, que cumplía con esta su séptima edición, Santiago Martín 'El Viti', quien aseguró que «si hay un ganadero que críe un toro de lidia, siempre habrá un torero que quiera torearlo». «Esta simbiosis es lo que simboliza este premio. Con él se reconoce al Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo por su dilatada, extensa y prolífica trayectoria, vinculada a esa labor incansable de defensa de la tauromaquia desde la misma base»,

manifestó Mañueco.

Para el presidente autonómico, el Bolsín mirobrigense nació «del hambre de quienes buscaban una oportunidad para convertir su pasión en su modo de vida». «En tiempos convulsos y complejos, que ofrecen pocas oportunidades, el Bolsín quiere convertirse en un otorgador de las mismas. Con su generoso empeño, se ha convertido en una cita clásica de todo el mundo taurino que fortalece nuestra tradición», agregó.

En este punto, Mañueco ofreció su gratitud a los «tres pilares básicos» del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, según citó. «Los mismos fundadores y quienes han seguido llevando su antorcha con una afición aprueba de cualquier problema, dedicando todo su esfuerzo a la organización de los tentaderos, a los ganaderos, y aquí los hay importantes, que ceden desinteresadamente sus fincas y sus reses. Y a los jóvenes aspirantes que, con su ilusión y sus ganas de triunfar, están consiguiendo que todos tengamos claro que esto es un patrimonio de todos».

## Los trabajadores del 112 y el 061 continúan con la huelga indefinida

Los servicios 1-1-2 y 061 decidieron continuar con la huelga indefinida en la que están inmersos desde hace dos meses tras los «incumplimientos» de la Dirección del Servicio, según confirmaron fuentes sindicales. Ambas plantillas aseguran encontrarse «al límite de estrés y agotamiento por ex-

ceso de horas y cobrando un salario mínimo que además continúa congelado desde el año 2009». La asamblea de los trabajadores del 112, según Ical, había acordado la semana pasada, mediante votación, la suspensión de la huelga ante la expectativa de firma que «ahora se disipa». Tras varias negociaciones con la adjudicata-

ria Ilunion emergencias, el comité de empresa recibió la semana pasada la llamada del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien instó a la urgencia de firmar los acuerdos alcanzados con el fin de poder ser contemplados en los próximos presupuestos.

# Renault pagará una extra de mil euros por la pérdida de poder adquisitivo

La compañía abonará esta paga en octubre «como recompensa al esfuerzo» de los dos últimos años

F. RAMOS VALLADOLID

Una extra de mil euros antes de la de Navidad. Esa es la buena noticia para los trabajadores de Renault de Valladolid y Palencia, que verán incrementada su nómina de octubre con es paga extraordinaria de 1.000 euros para paliar su pérdida de poder adquisitivo durante los dos últimos años.

Decisión que la multinacional del rombo, según comunicaba a los sindicatos en el comité intercentros, toma «en agradecimiento a sus esfuerzos en estos dos años de pandemia, con la crisis de semiconductores, la guerra de Ucrania y la elevada inflación». Los trabajadores de Renault en España recibirán «una paga extra única, excepcional y no consolidable de 1.000 euros brutos en su nómina del mes de octubre de 2022 por su esfuerzo durante la pandemia y la crisis de semiconductores, agravada por el conflicto de Ucrania», detalla el sindicato CCOO en la nota remitida a los medios.

Según Comisiones Obreras, Renault toma esta medida «en agradecimiento al esfuerzo de los trabajadores ante las circunstancias que ha atravesado la plantilla, con paradas productivas motivadas por la crisis de semiconductores a lo que se ha unido una subida de la inflación muy por encima de las previsiones que ha llevado a la marca francesa a tomar esta medida excepcional para agradecer a las personas que forman parte de la compañía su compromiso y dedicación diaria».

Desde CCOO se agradece que desde la empresa se comparta «la preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de Renault» ante un contexto en el que la inflación está disparada dos dígitos, afectando directamente a los empleados de las diferentes fábricas, plantas y concesionarios de la marca francesa en España.

Renault, según se indica, quiere hacer llegar su agradecimiento a toda la plantilla por su comportamiento, su compromiso en el trabajo diario y su profesionalidad en estos años tan complicados con una paga extra en la nómina del mes de octubre que será de 1.000 euros brutos para los indefinidos y para los que tengan una reducción de jornada al 99% por cuidado de hijo enfermo, reduciéndose a una parte proporcional, según contrato, en el caso

de los eventuales y de las reducciones de jornada.

Además, los periodos de maternidad y paternidad no contabilizarán para el cobro de este abono, que se cobrará de una sola vez en el mes de octubre. CCOO se deja claro que «esta es la línea que debe seguir la compañía hacia sus trabajadores, entendiendo y sopesando los momentos por los que pasamos y siendo sensibles a sus necesidades». Desde el sindicato esperan que esta medida «no sea flor de un día y que se cree en Renault España la paga de beneficios que llevamos tantos años reclamando».

Para el sindicato «Renault, pese a una situación como la que está pasando el sector del automóvil, es rentable y, por lo tanto, es de justicia que parte de esos beneficios recaigan sobre los trabajadores», a los que considera «verdaderos merecedores de este abono, sin ningún tipo de canje o prebenda en elfuturo».

Entre otras cosas porque, a decir de Comisiones Obreras, con esta paga de hasta 1.000 euros «los trabajadores de Renault estamos recuperando parte de los esfuerzos que hemos realizado en dos años y medio tan duros en todos los sentidos», finaliza.

Quien también mostraba su alegría por esta medida era el sindicato UGT, que agradecía «se solidarice con los trabajadores en estos momentos de tanta incertidumbre y dificultad para todos, valorando positivamente la medida así como las gestiones realizadas por la dirección de la empresa para poder materializar esta propuesta».

Menos positivo, pese a reconocer el valor de la paga extra, es CGT para quien el problema de fondo se encuentra en la firma del actual convenio por parte de CCOO, UGT y SCP y su correspondiente congelación salarial para los años 2021 y 2022. «En estos dos años, a un trabajador o trabajadora oficial de tercera, nivel 7, esa congelación salarial le supondrá una pérdida de 4125 euros», aclara el comunicado de CGT, en el que se señala que lo que hay que abordar es una subida salarial, consolidable, que quede reflejada en las tablas salariales del convenio colectivo, para garantizar un incremento de poder adquisitivo que permita llegar a final de mes. «Y no una paguita en un momento puntual», finaliza.

**ESQUELAS** 

### FARMACIAS DE GUARDIA



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- C/ Barcelona s/nº
- (Parque Santiago Gamonal)
- C/ Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
- Plaza Mayor, 19 (esq. C/ San Lorenzo)
- Avda. de los Derecho Humanos, 16
- C/ Francisco Sarmiento, 8

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda, de los Derechos Humanos, 33
- C/ Francisco Sarmiento, 8

### ENRIQUE SANTATECLA BORDERIA

Falleció en Burgos el día 29 de septiembre de 2022 a los 91 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su esposa: María Ernestina Herreros Pla. Hijos: Carmen, Enrique, Luis y María Dolores. Hijos políticos: Florent (†), Ana Isabel, María Antonia y Terry Nietos: Enrique, Víctor y Sandra. Y demás familia y amigos.

Se celebrará una despedida en la más estricta intimidad **hoy viernes día 30 a las 18.30 h. en la sala del Crematorio Albia Burgos.**Acto seguido se procederá a su incineración.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 30 de septiembre de 2022



EL SEÑOR

### DON JAIME CAMARERO MARTÍNEZ

Falleció en Burgos el día 29 de septiembre a los 69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña María Soledad Temiño Díez. Hijos: Vanesa y Jaime. Hijos políticos: Verena y Raúl. Nieto: Lucas. Hermanos políticos: Feliciano, Juan Antonio, Angelines y Ascen. Primos y demás.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy viernes a las 4.45 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'.** Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

**Vivía:** Avda, Cantabria nº 71.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 30 de septiembre de 2022



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

### **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



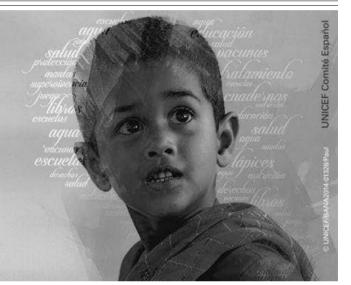

# ESQUELAS en EL MUNDO EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en **elcorreodeburgos.elmundo.es** 

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# El Burgos sienta las bases de futuro de su proyecto deportivo

Ocho jugadores de la primera plantilla firmaron su contrato hasta 2024 y otros cinco tienen condicionado su acuerdo por objetivos / Los futbolistas de futuro también están 'atados'

DIEGO ALMENDRES BURGOS El Burgos CF disfruta de su dulce presente mientras confía en que el trabajo diario sirva para consolidar las bases de su futuro. Los puntos sumados en liga tienen su impacto hoy, pero los blanquinegros miran más allá y se aseguran la continuidad del bloque.

La renovación de Andy completa hasta el momento la relación de jugadores vinculados al club las dos próximas campañas. Un total de ocho jugadores tienen contrato en vigor hasta 2024, una estrategia que responde al interés de la dirección deportiva y del cuerpo técnico de crear una identidad propia.

El mencionado Andy se une a los también renovados Córdoba, Mumo y Elgezabal. Además, Caro firmó dos años en su regreso a El Plantío tras rescindir en Valladolid y otros como Atienza, Borja González o Curro también se comprometieron con la entidad hasta 2024.

Aunque en todos los casos se prioriza el aspecto deportivo, al club también aspira a sacar rendimiento económico con un alguna venta interesante en un futuro



Atienza conduce el balón entre dos contrarios. Tomás alonso

a corto o medio plazo.

Mientras tanto, otros cinco futbolistas también tienen un acuerdo por dos años condicionado al final de la presente campaña en función de los objetivos marcados, tanto para los jugadores como para el club. Javi Pérez, Grego Sierra, Bermejo, Matos y Juan Hernández son los casos que contemplan el llamado 1+1.

De esta forma, solo hay ocho ju-

gadores que finalicen su vinculación con el club el próximo mes de junio. Se trata de los cedidos Artola, Areso, Mourad y Gaspar, de los renovados Fran García y Zabaco, del incorporado Dani Ba-

### El club envía 1.100 entradas para la afición del Alavés

El partido que enfrentará al Burgos CF con el Alavés el próximo 8 de octubre tiene asegurado una gran entrada y el mejor ambiente. La cercanía entre Vitoria y la capital castellana garantiza un destacado desplazamiento de la afición alavesa y el Burgos CF ha enviado al Alavés un total de 1.100 entradas para su venta. Este compromiso se une a otros días destacados como son los partidos ante el Oviedo, el Sporting o el Racing.

rrio y de Raúl Navarro, Valcarce y Berjón, quienes acabarán contrato y su futuro en Burgos aún no está aclarado.

Todo ello, sin descuidar la proyección de los jugadores jóvenes más prometedores. El centrocampista burgalés Saúl del Cerro renovó la pasada semana hasta 2024. Mientras, Iván Serrano busca ahora protagonismo en su cesión al Linares de Primera RFEF.

Por su parte, Loïc Badiashile también se comprometió por dos campañas con el Burgos. El plan inicial era que este curso se ejercitara con el primer equipo mientras competía con el filial de Segunda RFEF, pero la lesión de gravedad sufrida en el hombro durante la pretemporada obliga al club y al jugador a centrarse en la recuperación.

## Andy quiere devolver al club su confianza tras la renovación

El centrocampista blanquinegro se muestra «feliz» por la apuesta realizada por el club y 'pagará' su «deuda» con «esfuerzo»

### **DIEGO ALMENDRES** BURGOS

Andy Rodríguez asume que ha pasado lo peor y, al mismo tiempo, sabe que le queda un largo camino por recorrer antes de volver a la competición. El jugador granadino se recupera de la grave lesión de ligamentos sufrida el pasado 20 de agosto en un partido contra el Albacete y lo hace con toda la energía del mundo tras confirmar su renovación con el Burgos CF hasta 2024.

«Estoy muy contento y feliz», reconoce el centrocampista, agradecido «a la dirección deportiva y al club» por su gesto. «Desde que conocimos el diagnóstico me dijeron que no iban a dejarme colgado», recuerda, dispuesto a devolver «la confianza mostrada». «Es una motivación más para recuperarme lo mejor posible», indica.

Andy siente que está en deuda con el Burgos CF y tiene claro que quiere responder «con esfuerzo» para ayudar al equipo en el futuro. El andaluz avanza «con pequeños pasos que son importantes en este inicio de recuperación». Atrás quedan las «muletas» y los «dolores» de las primeras semanas. «Ahora ya ando sin apoyo, pero queda un proceso muy largo y me han aconsejado paciencia», matiza.

Ahora toca centrarse en seguir al pie de la letra el plan diseñado por los servicios médicos y el cuerpo técnico. Andy se vuelca en su recuperación y quiso hacer una «mención pública» a aquellas personas que le han

acompañado en estos dos meses.

El primer agradecimiento del jugador es para el doctor Rodríguez, médico del Burgos CF. «Vino a Barcelona para la operación, estuvo conmigo y me dio la tranquilidad que se necesita en esos momentos. Estuvo ahí día tras día», subraya un Andy que también se acordó de Miguel Pérez 'Michu', el director deportivo del club.

«El día de la operación estuvo desde primera hora de la mañana hasta que salí del quirófano. Tanto él como Antonio (el doctor Rodríguez) tenían que estar al día siguiente en Gijón porque jugaba el equipo y para mí son cosas que no se ven y son de valorar», explica.

El centrocampista destaca tam-



Andy, durante de su comparecencia pública, ayer. Santi otero

bién «el buen trabajo» realizado por los fisioterapeutas y rehabilitadores, tanto «en la recuperación como en el aspecto anímico». Todo ello, sin olvidar el apoyo brindado por sus compañeros y el cuerpo técnico. «Han hecho que todo sea más ameno y es un gustazo estar en este vestuario», resume

Mientras sigue su plan de trabajo específico, al blanquinegro le toca ahora «pasarlo un poco peor» en la grada que en el terreno de juego. Lo hace con ilusión, «sin mirar atrás ni a largo plazo». «Voy día a día para estar en el equipo cuando toque», zanja.

El camino es sinuoso, pero los responsables médicos confirman que la evolución es la adecuada. «Me transmiten que todo va bien. No me planteo una fecha de regreso», insiste. «Lo importante es que me recupere bien», matiza. Por eso, Andy ni siquiera se imagina su participación en los últimos partidos de la temporada en curso. «No es un objetivo prioritario», explica.

# El San Pablo busca un golpe de efecto antes de empezar la liga

BALONCESTO. Los azules compiten en La Coruña ante el Leyma de Epi en el cierre de la preparación -20,00 horas-/Las molestias de Álex López no revisten gravedad / Debuta Andrija Marjanovic

### **DIEGO ALMENDRES** BURGOS

Después de cinco semanas de trabajo, la respuesta del Hereda San Pablo Burgos en el inicio del camino de vuelta a la ACB aún presenta mil incógnitas. Aunque el proyecto ha dejado patente su potencial, también necesita un golpe de efecto para llegar en las mejores condiciones posibles al estreno oficial programado ante el Melilla el próximo 8 de octubre.

El técnico azul, Paco Olmos, dispone de un pequeño margen para afinar el motor de un Hereda San Pablo que celebra la llegada de Andrija Marjanovic. El serbio se ha perdido todo el bloque de amistosos, pero ya se encuentra con sus compañeros y tendrá hoy los primeros minutos con la camiseta castellana.

Tras la descafeinada presentación vivida ante el Zamora, el Hereda San Pablo se exigirá el máximo en el encuentro que le enfrentará en la tarde de hoy al Leyma Coruña -Riazor, 20,00 horas-.

Este ensayo general medirá el estado actual del proyecto, puesto que los naranjas se presentan como una de las principales alternativas a los grandes transatlánticos de la LEB Oro (Burgos, Andorra y Estudiantes).

La llegada del técnico burgalés



Mahalbasic busca soluciones en la pintura en el duelo del pasado miércoles contra el Zamora. SANTI OTERO

Diego Epifanio fue el primer movimiento estratégico completado por un Leyma Coruña muy peligroso. La visita a Riazor será un dolor de muelas durante la fase regular y este amistoso debe convencer al Hereda San Pablo de la necesidad de mostrar su mejor nivel cada segundo que permanezca en pista.

Además, este encuentro tendrá otro aliciente. El histórico capitán

azul, Javi Vega, se enfrentará al cuadro burgalés por primera vez desde su salida del club en el verano de 2020.

Allí se reencontrará con los que fueran sus compañeros en aquel ciclo mágico del San Pablo, Álex López y Álex Barrera, en un 'Big Five' completado por Edu Martínez y Goran Huskic.

Precisamente, gran parte de la

atención del equipo burgalés en las horas previas a este amistoso se centra en el estado de Álex López. El jugador canario sufrió un percance fortuito el pasado miércoles mediado el tercer cuarto del partido contra el Zamora, un lance que se ha quedado en un susto. El exterior viajó con el resto de la expedición y está a disposición del cuerpo técnico.

### **RUGBY**

### Nicolás Coronel refuerza al 'Aparejos'

### **DIEGO ALMENDRES** BURGOS

El Recoletas Burgos Universidad de Burgos mueve ficha a las puertas del inicio de la temporada invitado por las circunstancias. El conjunto gualdinegro suma a sus filas a Nicolás Coronel, un jugador de 30 años y con experiencia en el rugby italiano que llega para reforzar la línea de tres cuartos.

Esta incorporación aportará más soluciones a la posición de centro tras la salida de David Weersma y, además, sus virtudes como finalizador ayudarán a un equipo burgalés al que el pasado año le costó rematar cerca de la zona de ensayo.

Además, la llegada de Coronel es importante porque compite con licencia 'F'. A pesar de haber jugado con Argentina en Seven, su lugar de nacimiento es Barcelona.

Esta circunstancia adquiere un valor aún más importante porque responde a la inesperada salida de Lucas Lastra del equipo.

El Aparejadores pierde una alternativa en una tercera línea en la que Urko Zumeta y Arturo Méndez ganarán más protagonismo, si bien se espera que el propio Coronel pueda ayudar como flanker cuando la situación así lo requiera.

## El Tizona UBU se prueba en la Copa

BALONCESTO. El proyecto llega lanzado a la última gran cita de la pretemporada / El Ponferrada se cruza en el camino de los azulones

### **DIEGO ALMENDRES** BURGOS

El Tizona UBU encara con ilusión su última gran cita de la pretemporada. El conjunto azulón llega a la Copa LEB Plata que acoge el pabellón Ángel Nieto de Zamora a lo largo del fin de semana dispuesto a confirmar (una vez más) su ilusionante apuesta para el curso 22-23.

El cuadro dirigido por Diego Ocampo ha brillado con luz propia a lo largo del calendario de preparación y el título regional sería la guinda a un proceso que invita a pensar en grande. Los burgaleses cuentan sus ensayos por victorias. Más allá de los éxitos firmados frente al Tormes, Canoe, Clavijo y Huesca, el equipo de El Plantío ha destacado por su atractivo juego, lleno de dinamismo, ritmo y anotación. No en vano, la media alcanza hasta el momento la friolera de 99.7 puntos.

Sin embargo, el Tizona UBU asume que llegan dos compromisos de altura en la Copa LEB Plata. Los castellanos se centran en la semifinal que les medirá a partir de



Garmine Kande busca el pase interior en el encuentro disputado ante el Clavijo. Santi otero

las 17,30 horas al Ponferrada, un rival que ha apostado por una pretemporada muy exigente.

Los bercianos cuentan con un

bloque competitivo, físico por dentro y con puntos en el perímetro. «Es un equipo bien construido que se ha movido con acierto en el mercado para construir una base muy interesante», advierte el director deportivo del Tizona UBU, José Manuel Naveira.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Redacción, Administración: Avda. de La Paz, 28, entreplanta. C.P.: 09004.
Tel.: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53.
E-mail de Publicidad: publicede-elmundo.com.
Briviesca: Tel.: 947 59 12 52.

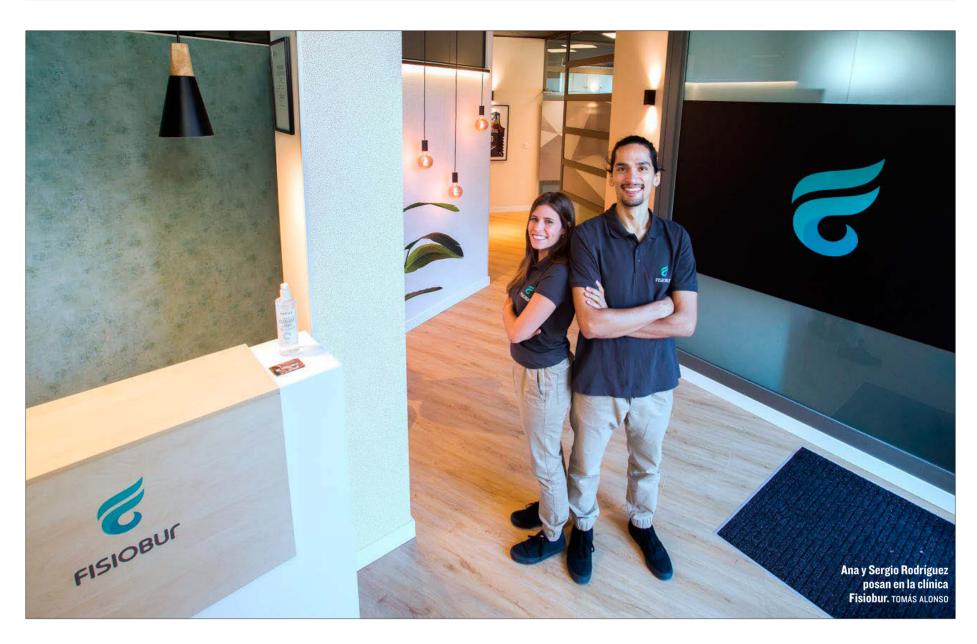

### DIEGO ALMENDRES BURGOS

Ana y Sergio Rodríguez son rostros conocidos en el mundo del deporte por formar parte del cuerpo técnico del San Pablo Burgos. Ahora, ambos profesionales impulsan «un proyecto de futuro» llamado Fisiobur para dar un nuevo enfoque al tratamiento de las lesiones y al cuidado de las personas.

Su clínica situada en el número 1 de la plaza de San Agustín abrió las puertas el pasado mes de julio para ofrecer un plan completo en el que el paciente es «protagonista de su recuperación».

Estos jóvenes fisioterapeutas apuestan por un «cambio de enfoque» que prioriza el trabajo «activo». Para ello, cuentan con tres salas de masaje y otros espacios dedicados a clases colectivas de pilates, actividades preparto y postparto, ejercicios terapéuticos y trabajo del suelo pélvico.

En este sentido, la joya de la corona es el gimnasio, un lugar en el que Ana y Sergio Rodríguez trabajan con los pacientes en aquellos aspectos que mejorarán su calidad de vida después del tratamiento pasivo. «Es un espacio en el que las personas pueden empezar la rehabilitación. No queremos quedarnos en enseñar estiramientos u otros ejercicios específicos. Buscamos algo más», indica Sergio Rodríguez.

La salud y el bienestar físico es una tarea diaria que no se reduce a un tratamiento clínico concreto. «No se trata solo el síntoma», explica Ana Rodríguez. «Nos centramos en la

## Manos que cuidan y que enseñan

Ana y Sergio Rodríguez, fisioterapeutas del San Pablo, apuestan por una recuperación activa en su nueva clínica, Fisiobur



El gimnasio de rehabilitación es la joya de la corona del nuevo centro. Tomás alonso

causa del dolor o de la lesión. Damos al paciente las herramientas para que cuerpo se adapte a las necesidades y podamos prevenir problemas en el futuro», añade.

Las manos de los profesionales de

Fisiobur cuidan, pero también enseñan. Por todo el local se encuentran pizarras en las que los especialistas explican al detalle cada punto del proceso a seguir en cada caso. «No queremos tratar el mismo dolor ca-

da dos semanas. Queremos ayudar a la gente», apunta Ana Rodríguez.

Los profesionales aplican en su local la experiencia acumulada para mejorar la salud de «practicantes no profesionales que pueden tener esas necesidades y al resto de personas». «Tratamos a jóvenes que entrenan en categorías de cantera y a personas de 80 años con la misma idea, ofrecer una atención individualizada y activa según el caso», subravan.

El local, acondicionado por PS Home, ofrece todas las garantías a los pacientes y permite a los jóvenes emprendedores mirar al mañana con muchos planes en la cabeza. «Tenemos la capacidad de adaptarnos a todas las necesidades de las personas. En un futuro queremos contar con un nutricionista, con un psicólogo porque es importante en casos de dolores crónicos y trabajar la preparación física. Queremos ofrecer todas las herramientas a nuestros pacientes», comenta Sergio.

Este tratamiento «multidisciplinar» ha tenido una buena acogida. Fisiobur ofrece varios tipos de bono para los pacientes, quienes pueden acceder al gimnasio para completar su proceso en el caso de no disponer del espacio necesario en casa.

Todo está mirado al detalle en una apuesta que rebosa ilusión. «Está claro que meterte en un negocio es un follón. Nadie te prepara para ello», recuerdan. «Hay que encontrar el local, que se adapte a la idea de negocio, hacer la reforma, cumplir con las normativas del Ayuntamiento y de Sanidad... un jaleo. Sin embargo, hemos tenido suerte con PS Home y asumimos el riesgo porque creemos que nuestro trabajo vale la pena», concluyen.



EL#MUNDO

**SEÑORA DEL VINO** 

La zamorana Almudena Alberca es la primera y única mujer Master of Wine (MW) en España. Un selecto título que ostentan solo 415 personas en el mundo. Su talento y mente privilegiada le han llevado a lo más alto

> SORIA, VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. AÑO CIX. NÚMERO: 18.295 Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

## RALDO-DIARIO DE SORIA

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

## Soria apuesta por extender el carril bici con 2,3 kilómetros en 4 tramos

El Ayuntamiento lo sufragará con fondos europeos y solicita 2,3 millones también para la superficie del parking de Doctrina La peatonalización se hará «minimizando» la rugosidad del adoquín



La joven artista Andrea Motis pone el broche a tres semanas de conciertos del festival y éxito de público

PÁGINA 8

### Castilla y León permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares

VALLADOLID

La Junta de Castilla y León acuerda levantar la prohibición de fumar en la calle adoptada durante la pandemia ante la evolución de los contagios y la ocupación hospitalaria. Una medida que significa que, desde hoy, cuando se publicará en el Bocyl, estará permitido fumar en las terrazas. Siguen vigentes medidas de carácter nacional, como el uso de mascarilla en el transporte, centros sanitarios y sociosanitarios. PÁGINA 10

### Mejora de la infraestructura de agua en Arcos, Golmayo y Borobia por 2,3M

La Junta hará actuaciones en emisarios y depuradora y obras de abastecimiento

El Banco de Alimentos. preparado para el alza de usuarios



EL AYUNTAMIENTO DE CUBO SACA A LICITACIÓN LA GESTIÓN DE SU CENTRO SOCIAL

Con renta base a coste 0,00€ y ayuda en gastos. Se ofrece al adjudicatario vivienda con alquiler gratuito y posibilidad de gestionar Casa Rural.

Interesados contactar con el ayuntamiento

Teléfono: 975 261 032 Email: ayuntamiento@cubodelasolana.es





### **CASTILLA Y LEÓN**



OJO AL **PARCHE EDUARDO RODRÍGUEZ** 

### El bien común

HAY una expresión que pertenece al patrimonio que heredamos como sociedad civil, pero que hoy, en tiempos de crisis, ha quedado relegada a un segundo plano: el bien común. Se trata de un concepto esencial, que va mucho más allá del patrimonio material que nos pertenece a todos y que representa el nexo de unión entre generaciones de un mismo territorio. Los llamados Bienes de Interés Cultural (BIC), de los que Castilla y León atesora una envidiable proporción, forman parte de esa herencia que nos queda, reconociendo que es tan solo un porcentaje ínfimo del todo que un día fue.

Ahora que el Gobierno ha anunciado una acertada inversión superior a los 10 millones de euros para mejorar el estado de los paradores de Ávila, Lerma, León, Ciudad Rodrigo, La Granja y Zamora conviene poner de relieve, en contraposición, que más de tres centenares de elementos del patrimonio cultural de Castilla y León se encuentran en estado de abandono, notable deterioro o ruina, según los registros de la asociación Hispania Nostra, encargada de hacer un seguimiento del patrimonio con ayuda de ciudadanos anónimos Todos somos conscientes de que nuestra sociedad occidental vive en una permanente crisis. Crisis social, cultural, ética y de valores y, por tanto, también política y económica.

Reclamar recursos para salvar piedras mientras hay familias que este invierno tendrán serias dificultades para poner la calefacción puede generar cierta sensación de insensibilidad, pero cabe resaltar que Castilla y León es -por derecho propio- el cuarto destino turístico más importante de España, según los datos facilitados esta semana por el INE. Entre las principales motivaciones que mueven a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de esta tierra ocupa un lugar destacado la visita y el conocimiento vinculado al patrimonio y eso también influye, y de qué manera, en la

La importancia de apostar por un patrimonio tan vasto como el que poseemos en nuestra comunidad reside en el hecho de que pueda ser estudiado, narrado, experimentado y vivido no solo por los expertos en la materia, sino sobre todo por la ciudadanía en su más amplia extensión. Son las personas quienes custodian la riqueza inmaterial que envuelve a cada una de esas piedras que sostienen edificaciones religiosas, militares y civiles, monumentos, castillos y palacios o antiguas fábricas y singulares construcciones. Historias de vida, con significado propio, que deberían representar la piedra angular de la política

### Unos currículos que deben primar la calidad

CASTILLA Y LEÓN cuenta ya con los nuevos currículos para afrontar el curso escolar. Currículos adaptados a la nueva ley educativa que, eso sí y pese a estar en borrador desde mayo, llegan con el curso escolar ya iniciado. Pero ya están aquí y lo que se les debe exigir es que trabajar por la mejora de la calidad educativa de Castilla y León, que es mucha según señalan los diferentes informes internacionales

Unos currículos que en Bachillerato, y en es parte que la Lomloe permite modificar a las comunidades autónomas se busca el fomento de la garantía de la igualdad de oportunidades y la concepción de los centros que imparten Bachillerato como espacios de aprendizaje y socialización.

A eso se le añade, según se recoge en las bases curriculares, que esa etapa del Bachillerato se fija como un proceso educativo evolutivo que desarrolla las distintas dimensiones del alumnado como una continuidad de la ESO y como experiencia y preparación para la incorporación a estudios superiores y para la inserción laboral.

Y yendo a lo concreto, el nuevo currículo de Castilla y León fija que en Lengua Castellana y Literatura se estudiarán obras como El Lazarillo de Tormes, La Celestina o el Quijote. Algo que no cambia es que los alumnos de la Comunidad van a continuar recibiendo las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora de Historia de España. Eso sí, el cambio aquí radica en que, a diferencia de lo que marca la Lomloe, se mantiene el estudio de forma cronológica y no solo desde 1812. O, lo que es lo mismo, se estudiará la romanización, las invasiones germánicas, la Monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América. A eso se le añade que se mantendrá como optativa la Filosofía en cuarto de la ESO, como optativa.

Estas son las líneas maestras, los cambios que Castilla y León aplica en sus currículos educativos, en sus libros de textos. Pero lo más importante es que se hace sin entrar en polémicas y sin más estridencias. La Lomloe permite a las comunidades adaptar y modificar los currículos y así lo hace la Consejería de Educación. Eso sí, deberían haber estado finalizados y preparados para el inicio del curso. Claro que la premisa y camino a seguir es que con estos currículo se prime, se garantice y se impulse la calidad de la Educación. Esa que los informes dice que la Comunidad tiene y que no debe perder.

No tergiverses las palabras del

Señor.

Quién fue

a hablar.

### RODERA LA DÉCIMA PROVINCIA

i¿CÓMO QUE

El humor fiscalizador icente y Mateo y su alegre compadreo





Se nota que tienen prisa, porque apenas **DE TOQUE** les queda tiempo para hacer leyes como La debacle churros, churretes, que estáis de de la rechupete. Esto lo saben muy bien los ecología agricultores de Castilla y León que POR ANTONIO PIEDRA ponen la masa, el aceite, y las ganas de sobrevivir. Y es que ya estamos otra vez en campaña electoral, y Sánchez se llevará por delante baronías y alcaldías que andan por ahí como el amor de madre, que todo lo demás es aire. Pero antes de que llegue la debacle de la



ecología con pampanitos verdes v hojas de limón, tiene Sánchez un gran provecto: hacer del campo un parque temático calcado en la profecía de Isaías -11, 6-9-, que dice así: «Habitará el lobo con el cordero, y el leopardo se acostará con el cabrito, y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará, y el recién destetado meterá la mano en la caverna del basilisco». Ya, y un huevo estrellado para funcionarios urbanitas sobra el vino. De aquí que salten las prisas como una gran divagación constante, como un propósito en el que «el necio persevera», que señala La Celestina. Así, una Vicepresidenta con pimientos picantes de Padrón -una tal Yoli días no sé qué- quiere prohibir que comamos fresas fuera de temporada, ignorando que hay invernaderos donde la temporada es una feliz eternidad. Así, llega Sánchez, y quiere sacar ahora mismo una lista de animales intocables al son del «cambio

climático» v de los vaivenes del género. Otro tanto quiere hacer con los vacimientos mineros «estratégicos» hasta que el carbón nos mande un ramo de flores. Y por si fuera poco, los animalistas talibanes hacen el boicot a los polvorones El toro de Tordesillas, porque su tontería es tan infinita como un lagarejo sectario. Daos prisa, violetas a la progresía, porque con majaderías de este calado no se llega hasta las próximas elecciones.

PAGAR SEGÚN?! Los patriarcas que generan riquezas ya bastante hacen. ¿Si alguien tiene cien cabras debe sacrificar las mismas que el que tiene una?

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

**EL** MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA EDITORA DE PRENSA SORIANA

**PRESIDENTA:** ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: Víctor Fermín

JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes). José

que a falta de pan les

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda. JEFA DE ADMINISTRACIÓN: Laura Manzanares

IMPRIME: Impresa Norte. Polígono San Miguel, Sector 4 C/ Albert Einstein, 44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) Dep. Legal: SO-33-2006

**SORIA** 

# Soria pide 2,3 M€ para extender el carril bici y peatonalizar Doctrina

### El proyecto contempla 18 puntos de aparcamientos ciclistas con 110 plazas

JOSÉ SOSA SORIA

El Ayuntamiento de Soria prosigue con su firme voluntad de presentar proyectos a todas las convocatorias posibles de fondos europeos. Esta semana se ha dado luz verde a una nueva propuesta que encaja en el programa de ayudas para la emisión de zonas de bajas emisiones y transformación digital sostenible del Mitma. El proyecto asciende a 2,3 millones -2,8 al sumar el IVA-, y se empleará, en caso de ser concedido, en la pacificación de la zona de la calle Doctrina y en ampliar el carril bici urbano

El alcalde, Carlos Martínez, detalló que se trata de una segunda fase del proyecto, también vía fondo europeos, ya en marcha que se empleará en la ampliación del parking de doctrina y la pacificación de Alfonso VIII y que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros. Esta nueva fase se divide en dos apartados, tal y como está explicado, que actuará en complementar el proyecto del parking de Doctrina y ampliar el carril bici.

El conjunto del proyecto está valorado en 2,3 millones y la ayuda solicitada roza los 1,6 millones (68%). El resto, 751.000 euros, lo aportará el Consistorio. Una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas, la resolución de las ayudas llegará en el plazo de 6 meses y el plazo de ejecución concluye el próximo mes de junio de 2025.

La actuación de Doctrina se circunscribe a la «urbanización y peatonalización» de la calle Doctrina creando un espacio diáfano. El proyecto también comprende la renaturalización de la zona y contempla la introducción de bandas de rodadura para el acceso de vehículos a los garajes de la zona. Se estima que el coste de esta parte del proyecto se situará entre los 800.000 y los 900.000 euros.

El alcalde indicó que «ya está encargada» la redacción de este proyecto con el objetivo de «garantizar» la continuidad de las obras que en unos meses empezarán en el aparcamiento de la calle Doctrina. «Se trata de la urbanización y peatonalización de lo que es la superficie de la continuidad del aparcamiento de Doctrina, con la primera fase, en torno 1,6 millones más la aportación municipal, hacemos lo que es la 'caja' -dos plantas soterradas y locales anexos- y con esta segunda fase actuaremos la superficie», explicó Martínez. «En función de que vayamos acometiendo el aparca-



Vista general de la calle Doctrina de la capital. MARIO TEJEDOR

miento tendremos el proyecto de la urbanización de la superficie, en la que se incluye la renaturalización con la incorporación de masa arbolada y con las bandas de rodadura para permitir el acceso a los garajes y aparcamientos de ese entorno», incidió.

En lo referente al carril bici se proyectan cuatro fases con un coste, sin impuestos, de 1,6 millones de euros. La primera será en el entorno de las calles Tejera, San Benito y Santo Tomé (652.001 euros), la segunda desde la rotonda de la Estación hasta la del Espolón (461.916), la tercera en Avenida de la Constitución (192.932) y la última entre Gaya Nuño y Barrionuevo (250.784). En total, una vez completado el proyecto, la ciudad ganará prácticamente 2,3 kilómetros de carril bici.

La extensión de la red de carril bici se hace en base a lo promulgado por el Plan de Movilidad y «planteamos distintas líneas de prolongación de los carriles para dar un sentido y poder cerrar un circuito de ciclabilidad en todos los entornos urbanos de la ciudad», señaló Martínez. Los tramos de carril bici conectarán con el futuro recorrido ciclista incluidos en la próxima reforma de las trave-

sías de la ciudad. En el caso del proyecto del entorno de Santo Domingo, el carril se realizará sobre la calzada renovada de las obras que están culminando su ejecución.

Además de la ejecución de los carriles bicis, la propuesta municipal también incluye la ejecución de 18 puntos de aparcamiento de bicicletas, seis de ellos para patinetes, que serán cubiertos. Su ubicación está determinada por los «puntos de conexión» de los dife-

rentes tramos del carril. En total los ciudadanos dispondrán de 110 plazas. El coste de estas instalaciones se situará en los 50.000 euros.

### **PRIMERA FASE**

El Ayuntamiento de Soria ya está en vías de ejecutar la primera fase de este proyecto para el que se recibió una ayuda de 1,8 millones por parte del programa de implantación de zonas de bajas emisiones. En este caso la aportación

### MÁS DE 17 MILLONES DE EUROS EN «OBRA VIVA» EN LA CAPITAL

En la presentación del nuevo proyecto de peatonalización, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, insistió en que la voluntad del Ayuntamiento es «aprovechar» cada posibilidad de optar a los fondos europeos para continuar con su proyecto de transformación de la capital provincial. En este sentido, recalcó que en estos momentos, en la ciudad se están ejecutando obras que de forma conjunta suponen una inversión de algo más de 17 millones de euros. En ese listado de intervenciones figuran, por ejemplo, proyectos como Santa Clara, la rehabilitación de la muralla, la reforma de la Arboleda o la intervención en el entorno de la iglesia de Santo Domingo. El alcalde advirtió que en esa cifra no se contabiliza la «inversión inducida» en relación a los proyectos del Estado que están ejecutándose o en víasde ejecución como la nueva comisaría de Policía Nacional, el Centro de Refugiados o el Centro de Datos de la Seguridad Social.

municipal asciende a 1,2 millones.

Con estos fondos se ejecutarán tres cuestiones principales la ampliación del parking de Doctrina, la pacificación de Alfonso VIII, avenida de Navarra y Linaje y los instrumentos de medición de la zona de bajas emisiones. Los dos proyectos principales, Doctrina y Alfonso VIII ya han dado sus primeros pasos con la adjudicación de la redacción de sus respectivos proyectos. El alcalde de Soria recordó que la concesión de la Ayuda obligaba a que antes del 30 de noviembre de este año estén adjudicados fondos por valor del 60% de la ayuda concedida. Doctrina movilizará 1,6 millones y Alfonso VIII unos 800.000 euros por lo que se superará ampliamente esa cifra. Estas obras deberán estar terminadas en diciembre de 2024.



# El Ayuntamiento ordena «minimizar» la rugosidad de los nuevos adoquines

«Al señor Soria lo que le gusta es la urbanización de la parcela de la EOI, el campo»

JOSÉ SOSA SORIA

El Ayuntamiento de Soria mantendrá su apuesta por la instalación de adoquines en las actuaciones de peatonalización, aunque ha dado la orden de «minimizar» la rugosidad de los mismos «al máximo» para que «no haya tanto traqueteo», según avanzó ayer el alcalde, Carlos Martínez. La decisión llega después de varias críticas al material tanto de Parkinson Soria como del PP que el alcalde «respeta».

«Todas las actuaciones que hace el Ayuntamiento tienen la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, lo que es más importante, la accesibilidad universal», aseguró el regidor. Martínez incidió en que «prácticamente» desde el Alto de la Dehesa hasta el río «cualquier persona con movilidad reducida puede transitar sin un solo obstáculo».

Martínez defendió que las actuaciones de peatonalización que se han desarrollado en los últimos años en la ciudad «han mejorado la calidad de esos espacios públicos»,. «Vemos como está el Espolón, Mariano Granados o



Trabajadores colocando adoquines en una calle de Soria. MARIO TEJEDOR

Concepciones, y en unos días veremos El Carmen o La Arboleda, o como las travesías con más de 20 millones de inversión serán

transitables y mejorarán la movilidad del peatón y del tráfico rodado», subrayó. El alcalde insistió en que la instalación de los

adoquines persigue «la reducción de la velocidad priorizando al peatón, pero garantizando la accesibilidad a través de las aceras y los pasos adecuados».

«Entiendo las críticas que puede tener por el traqueteo, yo también circulo por la ciudad, pero lo que se busca es reducir la velocidad», reiteró. Martínez alegó también que la apuesta por el adoquín no es un «capricho» de Soria y que «Madrid, Bruselas o Segovia» utilizan un material similar.

«Al señor (Ignacio) Soria -que expresó las críticas del PP- lo que le gusta es la urbanización que tenemos desde hace 15 años en la parcela cedida para la Escuela de Idiomas o para el Soria Norte», lamentó Martínez recordando la falta de ejecución de esos proyectos, comprometidos por el PP desde la Junta. «Hemos dado orden a los técnicos para que en las vías que se están desarrollando se minimice la rugosidad al máximo para que no haya tanto traqueteo y si ese es el problema, vamos a resolverlo», aseguró a la vez que pidió a la oposición «ser más serios v rigu-

### Luz verde a la reparación de las cubiertas del palacio de La Audiencia

SORIA

La Comisión de Patrimonio Cultural, reunida ayer bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha autorizado, con prescripciones, el proyecto de reparación de la cubierta del palacio de la Audiencia de Soria, promovido por el Ayuntamiento.

La cubierta actual es de cerámica curva y debido al desprendimiento y desplazamiento de varias piezas se han producido filtraciones en el interior del edificio. Se va a regularizar la base de soporte para colocar aislamiento térmico sobre el que se dispondrá una membrana de impermeabilización así como rastreles y listones de madera sobre los que se clavarán las tejas, para lo que se utilizarán las ya existente aportando nueva teja curva en el caso en el que las piezas estén deterioradas o rotas.

La intervención se completa con la colocación de canalones y bajantes de cobre, motivado por la necesidad de evitar que se formen carámbanos de hielo en los aleros. La evacuación de agua se realizará a la vía pública.

## Martínez advierte sobre la rebaja fiscal: «No entraremos en esa competencia cainita»

La capital insiste en una fiscalidad «progresiva», descarta bajadas generalizadas pero no «bonificaciones»

JOSÉ SOSA SORIA

En pleno debate sobre medidas fiscales, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, avanzó que el Ayuntamiento mantendrá una línea similar a la utilizada durante los últimos años. Soria apuesta por una fiscalidad «progresiva» en el que «pague más quién más tiene» de tal forma que el Consistorio cuente con el músculo financiero suficiente para impulsar la «transformación de la ciudad» y a la vez desarrollar un «escudo social» que proteja a los más vulnerables.

Aunque ya está en vías de estudio, el Ayuntamiento presentará en el mes de octubre la actualización de las tasas y ordenanzas. También tomará una decisión sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El alcalde dejó claro que no van a entrar en esa «competencia cainita» que se ha visto en diferentes administraciones estos últimos días. De estas palabras se deduce que no habrá una

rebaja generalizada de impuestos, pero Martínez sí contempla que pueda haber «bonificaciones» adaptadas a las necesidades de particulares y empresas.

### «Podemos incluir bonificaciones para dar respuesta a las demandas nuevas»

«Nosotros siempre lo hemos tenido claro y siempre hemos tenido el mismo discurso», aclaró Martínez recordando que en 2008 les obligó a ir a «contracorriente» por la «necesidad de dotar a la ciudad de la herramienta financiera suficiente para mantener el contrato con la ciudadanía». «Soria necesitaba modernizarse y no entrar en la austeridad compulsiva en la que nos querían introducir», insistió. Esos recursos eco-



Carlos Martínez.

nómico llegados vía impuestos locales permitieron «desarrollar una ingente actividad cultural, deportiva, la mejora de las instalaciones y el desarrollo de inversiones además de crear un escudo para los más vulnerables». Martínez afeó que «la oposi-

ción siempre encuentra la solución a los males en las rebajas fiscales» y calificó como «falso» el «mantra» utilizado por el PP de que «el dinero esta mejor en el bolsillo de los ciudadanos». «De los que pueden tenerlo sí, pero aquellos que no puedan que el gobierno no los atienda, ¿no?», preguntó irónicamente. El regidor no comparte ese modelo y pretende «una búsqueda del equilibrio, en base a la progresividad fiscal de que quién más tiene, más paga y de eso va el IBI, quién tiene más patrimonio y más valor, más paga».

Dentro de la política impositiva local hay una «cobertura de bonificaciones» que se está «analizando y estudiando» tal y como ocurre todos los años. «Las circunstancias cambian y nos adaptamos» y en la próxima actualización de tasas y precios «seguramente podremos incluir alguna bonificación más en función de las demandas que hay sobre la mesa» poniendo como ejemplo las peticiones llegadas

de las familias numerosas. «Estamos analizando como podemos ayudar a los que peor lo pasan y al as empresas», recalcó.

El Ayuntamiento tiene claro que no entrará en la «competencia cainita que están muchas Comunidades». «Es inaudito lo que está pasando, están intentando generar una especie de paraísos fiscales, pero no se genera riqueza dándosela siempre a los mismos», subrayó. «En una sociedad igualitaria se consigue a través de oportunidades para todos y eso s posible con una administración fuerte y una fiscalidad progresiva para generar recursos que sean repartidos a través de la igualdad de acceso a los servicios públicos», remarcó.

Al hilo del debate sobre políticas fiscales, Martínez también quiso dejar claro que las rebajas impositivas anunciadas por los diferentes territorios «no tienen el mismo objetivo». En este sentido señaló que «no es lo mismo» tocar impuestos, como Patrimonio, que afectan «a unos pocos» que otro tipo de herramientas. «Andalucía (PP) se va a ahorrar unos 200 millones en medidas que afectan a un 3% de su población, mientras que las bonificaciones de la Comunidad Valenciana afectan al 97%», explicó.









### SORIA



## La Policía Local celebra su patrón con medallas por el trabajo en pandemia

### Reconocimiento al papel de los agentes durante el covid, dentro de los servicios esenciales

Los agentes de la Policía Local de la ciudad de Soria celebraron ayer la jornada de San Miguel retomando la festividad de su patrón después de dos años sin poder conmemorarla de forma presencial. Por ello, el papel de los efectivos de la Policía Local durante el covid, dentro de esos servicios esenciales, ocupó un lugar protagonista en esta cita para reconocer ese trabajo diario. El alcalde de la capital, Carlos Martínez, presidió la entrega de medallas y condecoraciones y quiso agradecer «las muchas horas de desvelo, compromiso, dedicación... en momentos especialmente complicados. La coordinación, sobre todo durante la pandemia, ha sido también clave y todos y todas han sacado lo mejor para dar una respuesta adecuada». Por su parte, el jefe de la Policía Local, Andrés Hernández, añadió a la lista de reconocimientos «el ejemplar comportamiento de Soria» realizando un reconocimiento recíproco a cada vecino que no reciben una medalla pero que deben sentir como suyas todas las ayer entregadas.

Hernández también destacó el compromiso de los que se jubilan o cumplen 20 o 25 años en el cuerpo con un sentido recuerdo a los compañeros fallecidos. Por otro lado, se entregaron dos cruces al mérito profesional al servicio de emergencias sanitarias de la ciudad y al agente Adrián Muñoz como responsable del Viogen.

## PP y Vox votan en contra de finalizar esta legislatura el centro de salud Soria Norte

El PSOE presentó aver en las Cortes una proposición para acometer la infraestructura sin más demoras

El proyecto del centro de salud Soria Norte se incluyó hace más de 20 años en el primer plan de in-

fraestructuras sanitarias y hace 15

años que el Ayuntamiento de Soria

cedió a la Junta la parcela para su construcción. Desde el Gobierno regional anuncian que la licitación del proyecto se hará a finales de año pero tanto PP como Vox votaron ayer en contra en las Cortes regionales al compromiso para que la infraestructura sanitaria se finalice antes de que termine la legislatura. Desde el PSOE, que presentó una proposición no de ley para que la partida para el centro quedara

### **EL SEÑOR** DON VALENTÍN PÉREZ CABALLERO

Falleció en Soria, a los 90 años de edad. habiendo recibido los Santos Sacramentos

### D.E.P.

Su apenada esposa Isabel; hijos José Luis y Maribel; hija política María José; nietos Cristina, Diego, Lucía y Esther; hermano Gregorio; hermana política Carmen; sobrinos; primos y demás familia ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma.

La Misa de Cuerpo Presente se celebrará hoy viernes, día 30, a las doce de la mañana, en la Iglesia del Espino (Soria) e inmediata conducción del cadáver al Cementerio Municipal de Soria.

VELATORIO: TANATORIO MEMORA SORIA

recogida en los Presupuestos de la Junta de este año, criticaron la respuesta del Gobierno regional. «Vuelven a dar la espalda al centro de salud Soria Norte. Han presentado una enmienda en la que se comprometían a incluirlo en los Presupuestos esta legislatura, pero no a finalizarlo. Es inasumible por el PSOE la falta de compromiso por parte de la Junta de Castilla y León para acabar esta infraestructura sanitaria, que es lo que proponía la PNL socialista y nuevamente las derechas se olvidan del compromiso con el centro de salud», afirmó el procurador socialista Ángel Hernández. «El PP y el procurador popular soriano tendrá que dar explicaciones, y algún grupo político que acuerda con el consejero una cosa en los despachos y luego votan lo contrario en las Cortes», añadió. Por su parte, Soria Ya calificó de «lamentable» el voto en contra de PP y Vox, según afirmó el procurador Ángel Ceña.

### Jornada en el Campus sobre mejora energética en universidades

El Campus de la UVa en Soria aborda hoy la descarbonización de las universidades en una jornada que se plantea como lugar de encuentro y debate para conseguir mejorar energéticamente las infraestructuras. El acto se abrirá a las 9.30 y será clausurado, a las 14.00 horas, por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y el vicerrector, José Luis Rodríguez.

Técnicos y responsables de la gestión de los edificios y campus de las universidades españolas están llamados a la jornada La descarbonización de las universidades. El reto de la neutralidad climática, que se plantea como lugar de encuentro y debate para emprender la tarea de la descarbonización y valorar las diferentes estrategias para conseguir mejorar las infraestructuras hacia la eficiencia energética en las universidades. Además, persigue integrar las energías renovables para la autosuficiencia, innovar en las soluciones basadas en la naturaleza, gestionar de forma sostenible los recursos, los residuos y el consumo de agua y buscar nuevas alternativas para la movilidad.

Se iniciará con la visita al edificio I+D (edificio del campus climáticamente neutro), y las ponencias versarán sobre ventilación y ahorro energético, calefacciones de distrito de cero emisiones netas, e implantación de sistemas de autoconsumo eléctrico y el cálculo e inscripción de la huella de carbono.

### Aspace celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral el 6

Aspace Soria se moviliza para reivindicar el derecho a la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y ha puesto en marcha junto a la Confederación Aspace la campaña #YoDecido, ĥaciendo referencia a que las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo tomen sus propias decisiones, con los apoyos que necesiten. El 6 de octubre se concentrará en la plaza Mariano Granados de 18.30 a 20.00 horas.

SORIA

## El Banco de Alimentos garantiza músculo para el aumento de usuarios

La junta directiva de la asociación da a conocer sus nuevas instalaciones en el polígono industrial de Las Casas a la directora general de Familias y a la delegada territorial

### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

El Banco de Alimentos de Soria tiene músculo suficiente como para atender la previsión del incremento de usuarios vulnerables. Así lo garantizó ayer el presidente de la entidad, Óscar Arancón, durante la visita a las nuevas instalaciones en la capital de la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, acompañada de la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio.

Arancón aseguró que el Banco de Alimentos, con el que colaboran 27 entidades, se encuentra «bastante bien preparado» para un repunte de beneficiarios, que de hecho, ya se está registrando desde el verano. Cree que irá incrementando poco a poco pero de manera continua la cifra de usuarios, que en la actualidad ronda las 2.000 personas, pero insistió en que «nadie se va a quedar sin alimentos». En este sentido, abogó por agudizar todavía más el ingenio para conseguir recursos.

«No nos da ningún miedo porque lo que venga se va a atender. Tenemos una buena capacidad de gestión propia para poder asumir» el incremento de usuarios por toda esta crisis, incluso «no sólo con productos básicos, sino dando productos de calidad que complementan las dietas a mayores», y recordó que el Banco de Alimentos de Soria ha llegado a atender «en tiempos malos a más de 3.000 personas».

Señaló que llegado el caso volverán a llamar a las empresas privadas y a las federaciones de alimentos. «Ahora tenemos una Gran Recogida en noviembre, en la que sí pediremos un esfuerzo a los particulares para poder afrontar el fin de año y empecemos el año que viene, que será complicado, con una buena mochila».

Reconoció que en estos momentos el Banco de Alimentos de Soria está viendo mermadas sus donaciones, sobre todo de particulares, por lo que agradeció la aportación anual de la Administración regional, 21.000 euros de un total de 230.000 euros para toda la Federación de Castilla y León, constituida a su vez por diez Bancos de Alimentos. A su juicio, es «toda una discriminación positiva» porque se trata de una cantidad muy importante. De hecho, insistió en que «en estos momentos el apoyo de las instituciones es todavía más

Arancón aprovechó para enseñar las nuevas instalaciones, en el



Esperanza Vázquez y Yolanda de Gregorio junto al presidente del Banco de Alimentos de Soria, Óscar Arancón. HDS

polígono industrial de Las Casas, donde llevan apenas unos meses desde que se trasladaron del polígono de Valcorba. «El hecho de estar en la propia ciudad y no a ocho kilómetros nos ha facilitado el acceso tanto a beneficiarios como a los voluntarios», añadió.

Esperanza Vázquez recordó que la Junta se coordina con los Bancos de Alimentos a través de la Red de Protección a las Familias, que puso en marcha la Administración regional en 2018, en el que también están las corporaciones locales y todas las entidades del tercer sector «para poder atender a todas las personas en riesgo de pobreza», que «aunque en la Comunidad es inferior al resto del país, hay una tasa de 22% en 2021 con expectativas de que pueda aumentar en 2022 por la situación

**252.286 KILOS EN** 

Aseguró Óscar Arancón que

necesario que nunca, con la

situación actual: «Hemos te-

nido momentos peores, por-

que se nos ha ido solapando

mia y ahora la guerra de

la crisis de 2008 con la pande-

Ucrania; nunca hemos para-

do, y nos tememos que este

el Banco de Alimentos es más

**2021 PARA 35** 

**ENTIDADES** 

actual». De hecho, señaló que el año pasado se atendieron en Soria a unas 5.600 familias.

La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad mantuvo una reunión con los miembros de la junta directiva para reforzar la colaboración y coordinación entre ambas instituciones en el reparto de los alimentos y en una mejor atención a las familias más vulnerables de Soria. «Queremos conocer dentro de este contexto económico difícil que estamos viviendo cómo va funcionando el Banco de Alimentos de Soria y cómo podemos atender desde la Junta de manera eficaz a las familias que más lo necesitan», añadió la directora general de Familias. Y constató que la provincia de Soria «cuenta con un sistema de distribución de alimentos coordinado, flexible y adaptado a las circunstancias y necesidades de las personas más vulnerables».

En este sentido, puso de manifiesto el apoyo que realiza desde 2013 la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la labor de los bancos de alimentos a través de una subvención anual a la Federación, que este año ha sido de 230.000 euros destinados principalmente a gastos de personal, de funcionamiento y de alguna inversión, de los que, una vez los distribuye la Federación por sus diez bancos, a Soria le han correspondido 21.000 euros. Es más, recordó que desde 2019 se ha incrementado la financiación casi un 70% «consciente del compromiso de los bancos y de sus voluntarios con los más desfavo-

año puede ir a peor porque si peligra la economía de empresas y particulares las donaciones se reducen, pero hay que ayudar a más gente que tiene necesidad». Durante el año 2021 el colectivo repartió en Soria 252.286 kilos de alimentos no perecederos como frescos a 35 entidades beneficiarias que a su vez ayudaron a cubrir las necesidades alimentarias de 2.081 personas en el momento más duro de la pandemia;

de ellos 139 eran niños y 61

lactantes. E insistó en que tiene «pulmón para lo que pueda venir, gracias a todas las entidades y personas particulares benefactoras». Un trabajo que, aseguró, no sería posible sin ellos, y sin los voluntarios, entre quince y veinte personas de manera habitual y hasta 150 en épocas de campañas de recogida, que altruistamente realizan una labor encomiable y necesa ria para que el Banco de Alimentos pueda realizar su labor diaria en favor de los más vulnerables de la sociedad soriana

### Óscar García contra el cáncer infantil junto a 10 Estrellas Michelin

**SORIA** 

El chef visontino Óscar García, del restaurante Baluarte, suma su Estrella Michelin a las diez de otros ocho cocineros en Estrellas contra el cáncer, un evento destinado a la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer infantil. La cita será en el restaurante STK de Óscar Molina en Ibiza y será a beneficio de la la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (Aspanob).

Entre fogones, una auténtica constelación. García configurará el menú junto a Óscar Molina, Paco Roncero, Mario Sandoval, Henrique Sá Pessoa, Víctor Martín, Luis Veira, Álvaro Garrido y Carles Abellán.

La cita tendrá ligar el 9 de octubre y el precio del menú, que se servirá en horario de cena, es de 150 euros. El evento gastronómico con 11 Estrellas Michelin está promovido por Eating in Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell d'Eivissa y el chef Óscar Molina.

### Los panaderos evidencian la falta de relevo generacional en la provincia

SORIA

La Asociación de Panaderos de Soria se reunió ayer con Eduardo Villar, presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), poniendo de manifiesto las dificultades del sector, por el aumento del precio de la harina, de la energía y el coste de los transportes, que lleva a los negocios del sector «a una situación crítica».

Desde la Asociación soriana se trasladó, además, la problemática concreta que rodea al sector en la zona, como la despoblación de la provincia, la dificultad para encontrar personal y la falta de relevo en la industria, que va a ser un problema grave en un futuro próximo, indicaron.

Villar destacó la aportación de los panaderos a la economía rural. «Somos un servicio básico y esencial que acercamos un producto de primera necesidad a los ciudadanos cada día», matica

## El jazz de Andrea Motis clausura un Otoño Musical Soriano de éxito

Presentó 'Loopholes', con sus preferencias musicales, como funk, jazz eléctrico y neo-soul

SORI

Una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional, Andrea Motis, fue la elegida para clausurar la 30 edición del Otoño Musical Soria, Festival Internacional de Música de Castilla y León, que durante tres semanas ha demostrado un alto nivel y un éxito de público siempre fiel a la buena música.

La joven intérprete, que se integró en la Sant Andreu Jazz Band con apenas 11 años y a los 14 grabó ya su primer disco de standard, presentó ayer en Soria su último trabajo, Loopholes, en el que ercoge sus preferencias musicales, como el funk, el jazz eléctrico y el neo-soul. Motis se ha nutrido de sus muchas y diversas inspiraciones, desde los loops de Robert Glasper o el sonido californiano de Jack Johnson, a Fats Waller y su Honeysuckle Rose (que ella cita como una influencia en su composición Babies), el blues o, incluso, el folclore latinoamericano, plasmado en su personal versión de la cumbia El Pescador, de José Barros, popularizada en las versiones de Totó la Momposina y Los Fol-



El cierre del Otoño Musical Soriano contó con la intérprete de jazz Andrea Motis. Gonzalo monteseguro

kloristas. Un trabajo que cuenta con la propia Andrea Motis como voz y trompeta, así como Christoph Mallinger, violín, mandolina y guitarra, Arecio Smith a los teclados, Pedro Campos al bajo eléctrico y Miquel Asensio a la batería.

Tras el joven debut de la artista, en 2017, con Emotional Dance!, lle-

gó su lanzamiento mundial, consolidado con *Do outro lado do azul* en 2019. A lo largo de su carrera, Andrea ha colaborado con artistas legendarios como Quincy Jones, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gil Goldstein, la WDR Big Band, Scott Hamilton o, en 2021, Yo-Yo Ma. Ha realizado conciertos

en algunos de los escenarios más representativos del jazz, como el Tokyo Jazz Festival, el Jazz at Lincoln Center de New York, el Jazz a Vienne, el Blue Note Japan, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Festival de Jazz de Barcelona o el Palau de la Música de Barcelona

## Caja Rural de Soria duplica su aportación al programa de acogida de Cáritas

Dona el 20% de las pólizas de seguros vendidas el 29 de septiembre, con motivo del Día Solidario

Caja Rural de Soria, al igual que el Grupo Caja Rural, duplica la aportación al programa de Acogida y Atención Primaria de Cáritas con la donación del 20 por ciento de las pólizas de seguros vendidas en la jornada de ayer. De este manera se une a Seguros RGA y al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, para celebrar su tradicional Día Solidario, que se celebró ayer, 29 de septiembre.

«Un año más, todas las entidades que forman el Grupo Caja Rural, y el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, se unen para aportar su granito de arena a un proyecto solidario. Se trata de continuar con la labor social que forma parte del ADN del Grupo Caja Rural y que se ha transmitido al equipo Caja Rural-Seguros RGA, que se ha establecido como el equipo más solidario del pelotón», trasladó la entidad en un comunicado.

El objetivo es colaborar con la labor de Cáritas e impulsar un programa que ha cobrado «especial» relevancia en la actualidad, con las economías familiares mermadas por la situación económica y con las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania. «Gracias a este programa, se acogen a las personas ofreciendo un espacio



Empleados de Caja Rural de Soria con el gesto del Día Solidario. HDS

de atención y escucha desde el respeto y la dignidad para mejorar su calidad de vida. Cáritas atiende las necesidades básicas mediante ayudas de primera necesidad: alimentación, vivienda, salud, entre otras», agregó la entidad.

Para dar visibilidad a la acción, Caja Rural ha trabajado en una imagen identificativa del Día Solidario. Se trata de una mano con los dedos índice y corazón levantados formando una V como símbolo de paz, solidaridad y victoria. «El gesto que une al Grupo Caja Rural, porque representa el símbolo mundial de la paz, que va de la mano de la solidaridad del Grupo Caja Rural, la victoria y el éxito, tanto del equipo Caja Rural-Seguros RGA como del Grupo y

la V del color verde que identifica al Grupo Caja Rural», agregó.

Caja Rural de Soria y el resto de entidades que forman Grupo Caja Rural, además de sus empleados, compartirán vídeos e imágenes con el gesto del Día Solidario en redes sociales y en sus perfiles de Whatsapp, para hacer visible este día y poner en relieve esta labor solidaria.

# Foro sobre la independencia energética renovable de Soriactiva

SORI

Un año más, la Fundación Soriactiva, en colaboración con la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria y el Parque Científico de la Universidad de Valladolid, ponen en marcha el XVI Foro Soriactiva, con el objetivo de desarrollar diversos temas de actualidad sobre Independencia energética renovable y creación de empleo, en el que se desarrollarán cuatro mesas redondas sobre dichos temas y una conferencia, de máxima actualidad. Este año se realizará de forma bimodal, combinando la presencialidad. La Jornada va dirigida a empresarios, posibles emprendedores y comunidad universitaria y está dentro del Objetivo Político de una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, y del Objetivo Político de una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las zonas urbanas y rurales y las iniciativas locales

# Licitan obras hidráulicas por 2,3M en Golmayo, Borobia y Arcos

 Somacyl se encarga de los proyectos que son un emisario y una depuradora en Borobia, el abastecimiento a Golmayo desde Garray y la mejora de la red en Arcos

Tres localidades sorianas recibirán obras para mejorar su ciclo del agua, bien sea en el abastecimiento o bien en la depuración. Arcos de Jalón, Golmayo y Borobia son los municipios beneficiarios de estos proyectos. Golmayo, Borobia y Arcos de Jalón serán escenario de distintas obras hidráulicas de envergadura relacionadas con el abastecimiento y la depuración en no mucho tiempo. La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la contratación de las obras y puesta en marcha de tres actuaciones hidráulicas importantes en la provincia de Soria con emisiones cero: la construcción de una depuradora en Borobia y el abastecimiento de agua potable a Golmayo desde la ETAP de Garray y la mejora del abastecimiento en Arcos de Jalón. El presupuesto base de licitación total asciende a 2.311.547,80 euros

En la actualidad, el municipio de Borobia no cuenta con un sistema de depuración para tratar las aguas residuales generadas en el núcleo, produciéndose, por tanto, un vertido al río Manubles que no cumple con los parámetros exigidos por la

y el plazo de ejecución de las obras



Entrada a Golmayo. HDS

normativa actual. Para paliar este problema y alcanzar los estándares mínimos de vertido al medio, se construirá una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

El presupuesto de esta obra asciende a 606.418,97 euros (IVA incluido) y se ha proyectado para una población de diseño de 940 habitantes equivalentes. El cuadal medio diario diseño es de 282 metros cúbicos / día y el caudal punta diseño es de 9,79 litros/segundo.

La obra de abstecimiento en

Golmayo tiene un presupuesto de 1.255.128,83 euros y se licita la obra de abastecimiento de agua potable a la localidad de Golmayo desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Garray.

Como actuaciones principales de esta obra cabe destacar cinco: adaptación de capacidad de tratamiento de la ETAP de Garray; construcción de nuevo depósito 1; impulsión desde la ETAP de Garray al nuevo depósito 1; impulsión desde el nuevo depósito; y ejecución de nuevo depósito 2 'Las Camaretas'.

Con objeto de alcanzar la capacidad de tratamiento necesaria, debe procederse en la ETAP de Garray a la instalación de aquellos equipos que lo hagan posible: nuevas membranas de filtración, grupos de presión, filtro automático, así como calderería, valvulería y todos los accesorios necesarios.

Por su parte, Arcos de Jalón presenta una red de abastecimiento de agua potable cuya captación se ubica en el Molino de Somaén, a una distancia aproximada de 3 kilómetros respecto del casco urbano. Desde el punto de captación, el agua circula por gravedad hasta el depósito de recepción y bombeo situado en el cerro 'Morales'. Desde este depósito, el agua es impulsada hacia los depósitos de regulación, ubicados en los cerros 'Morales' y 'La Malita', este último en el extremo noroeste del casco urbano.

La parte de la población alimentada desde el depósito IV 'La Malita', polígono industrial y zona de servicios, situadas ambas al oeste de la autovía A 2, así como al extremo oeste del casco urbano, situado al este de la citada autovía, se ve afectada por frecuentes déficits de suministro. La obra que ahora se licita cuenta con un presupuesto de 450.000 euros, una población de diseño de 1.477 habitantes y un caudal medio diario de diseño de 477,41 metros cúbicos /día.

### V Jornadas de la Vaca Serrana negra con el buey como estrella

P.P.S. SORIA

Las V Jornadas de Vaca Serrana Negra de Abejar tendrán este año un protagonista añadido, el buey. La Asociación de Criadores de Serrana Negra y La Barrosa, establecimiento impulsor de la iniciativa, presentaron ayer estas jornadas, junto con la Diputación, que apoya la recuperación de esta raza autóctona.

El objetivo es el mismo con el que nacieron estas jornadas, poner en valor una raza «con muchas virtudes» que poco a poco se va recuperando. En el último año ha ganado 25 animales en el censo, con un total de 625 cabezas (478 hembras, con añojas, madres de vientre y nascencias), 139 machos y 20 bueyes. La asociación también ha incrementado el número de miembros, ahora con 27 asociados, cuatro más que el año anterior. De ellos, y según datos facilitados por José María Manchado, al frente de la asociación de criadores, 19 son de la provincia de Soria, 6 de Burgos, uno de Segovia y otro de La Rioja. El diputado de Agricultura, Raúl Lozano ensalzó «el trabajo, empeño y también sinsabores» de los ganaderos Las jornadas se desarrollarán los días 22 y 29 de octubre (dos últimos fines de semana de octubre), 5 y 12 de noviembre, y 19 y 26 (también en noviembre), estos últimos «con el buey como estrella», según destacó el artífice de la iniciativa, el hostelero Miguel Ángel Teresa, de La Barrosa.

## Diputación busca aprovechar el PERTE agroalimentario en Soria

Aprovecha el escaparate del SmartAgriFood Summit para establecer contactos

SORIA

La Diputación de Soria ha aprovechado el escaparate internacional del SmartAgriFood Summit 22 para establecer una ronda de contactos con Administraciones, empresas, inversores y agentes sociales en el marco del que es el mayor evento en transformación digital e innovación agroalimentaria de Europa. El objetivo de estos encuentros es el de poder captar los avances relativos al desarrollo del PERTE agroalimentario, con la intención de generar impactos positivos a aprovechar por las empresas sorianas, toda vez que son locomotora económica de Soria y favorecen al territorio.

La iniciativa pasa por trabajar transversalmente para que las em-

presas de este sector generen más valor añadido y más empleo.

En este sentido, María José Jiménez, vicepresidenta de la Diputación, explicó que la institución defiende «con nuestra presencia aquí, el ser parte activa dentro del grupo motor de este propósito que ofrecerá nuevas oportunidades con las que impulsar proyectos empresariales transformadores para nuestras economías provinciales mediante la planificación de programas acertados, bien diseñados y, sobre todo, efectivamente ejecutables».

Jiménez destacó que la institución provincial intenta dar respuesta «ante lo que es un código rojo, momentos decisivos y momentos de construcción común. Jornadas como ésta, y compromisos comunes, contribuyen a visibilizar líneas que impulsan el bien social. Nuestro compromiso de seguir poniendo en marcha el reloj de la justicia social y territorial. De ahí la importancia de esta foto de familia en la que se observa en una imagen la importancia de transferir conocimiento», añadió.

La Diputación es una de las instituciones que ha sabido conseguir la resolución a favor de la convocatoria de ayudas para la creación de Oficinas Acelera Pyme, en entornos rurales con las que impulsar tecnologías con las que poder intensificar la transformación digital de las empresas en todos los rincones de la provincia gracias al Hub Rural OAP Soria.

## Osma comienza la remodelación de su plaza Mayor

El Ayuntamiento burgense derriba la 'casa del cura'

SORIA

El Ayuntamiento de El Burgo ha comenzado ya las obras de renovación de la Plaza Mayor de Osma, con el derribo de la conocida como 'casa del cura' que se empezó a demoler nada más finalizar las fiestas de San Mateo. «Los trabajos han dejado a la vista el solar que ocupaba y ahora los ciudadanos pueden hacerse una idea mejor de como será su plaza en un futuro cercano», informa el Consistorio burgense.

La renovación de la plaza se lleva a cabo según el proyecto de Arquitectura Altier, Arquitectura y Construcción S.L. de Íscar en Valladolid. La plaza contará con un árbol metálico en el centro, una escultura de un autor muy vinculado con la zona que pretende ser un guiño actual a los tradicionales olmos que presidían buena parte de las plazas de los pueblos sorianos. También se instalarán dos fuentes y una moderna iluminación que, sin ser invasiva, pretende lograr un ambiente cálido y acogedor. En la plaza no faltará una zona cubierta y se mantendrá el frontón. Además, contará con numerosos lugares para el descanso, entre ellos unos bancos.

### CASTILLA Y LEÓN

## Castilla y León permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares

 La mascarilla continúa vigente en el transporte público y en los centros sanitarios al ser una normativa de ámbito estatal
 La cuarta dosis del Covid llega al 8% de usuarios de las residencias

RAÚL RUANO VALLADOLID La pandemia del Covid va pasando y la antigua normalidad de 2019 va volviendo a las ciudades y pueblos de Castilla y León, buena parte debido a los pocos pacientes en los hospitales tanto en planta como en UCI y el descenso de los contagios. Por ello, la Junta permite fumar desde hoy en las terrazas de los bares.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó ayer que «se eliminan las prohibiciones» relacionadas con el consumo del tabaco y productos similares en la calle y en espacios al aire libre. Se elimina las medidas generales de higiene y prevención: «Higienización de puestos de trabajo compartidos o desinfección de la ropa de trabajo». Se hace lo propio con que se ocupaban del «control de aforos y, de entrada, salida, circulación y presencia de público espectador o asistente a establecimientos deportivos, las medidas específicas en centros educativos y las específicas referidas al transporte terrestre» según señala el ejecutivo autonómi-

Queda sin efecto el Acuerdo 14/2020 del 26 de marzo, por ello conlleva que «vuelva a ser incompatible el desempeño de puestos y actividades entre los ámbitos sanitario y sociosanitario de los centros de carácter público», según afirma el ejecutivo autonómico.

La Junta señala que se levantan las medidas que declaraban la situación de riesgo controlado. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que siguen vigentes las normas sanitarias nacionales como: «el uso de la mascarilla en el transporte público, en los centros sanitarios y sociosanitarios para trabajadores y visitantes».

A mayores, el portavoz indicó que en el ámbito asistencial sanitario «se mantienen vigentes las



Varias personas disfrutan en una terraza mientras una de ellas fuma un cigarro. PHOTOGENIC

medidas organizativas de prevención e higiene necesarias tanto para los profesionales como para pacientes y las referidas a la adecuada gestión de residuos».

En relación a los eventos deportivos multitudinarios, continúa vigente las restricciones de: la organización de accesos, sectorialización y movimiento de asistentes, consumo de bebida y comida, así como de tabaco y productos relacionados, según lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud.

La obligatoriedad del cubrebocas será necesaria en «medidas específicas» en relación a las residencias de mayores y personas con discapacidad. Para ello la Junta se remite a la 'Guía de actuaciones para residencias y centros públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria por la Covid-19 en Castilla y León'.

«Este acuerdo se justifica por

### RESTRICCIONES VIGENTES

Mascarilla en el transporte público. Los usuarios que utilicen el autobús, el taxi u otro tipo de transporte público deberán mantener el cubrebocas

Comer y beber en eventos deportivos. Los asistentes a espectáculos deportivos multitudinarios no podrán beber, comer ni fumar

Ámbito asistencial sanitario. Continúan las medidas organizativas de prevención e higiene para pacientes como para los profesionales. Además seguirá siendo necesaria la mascarilla en los espacios sociosanitarios, y en los centros y servicios sanitarios

la situación epidemiológica y sanitaria actual de la Comunidad donde la presión en las unidades de críticos ha disminuido considerablemente, con unas cifras de casos graves y fallecimientos muy inferiores a las anteriores a la hegemonía de la variante ómicron, así como a la disponibilidad de vacunas», detalla la nota remitida tras el Consejo de Gobierno.

En estos momentos la Comunidad tiene ocho pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, cinco de ellos está en esa situación por el coronavirus, mientras que los tres restantes tiene la enfermedad y otras patologías diferentes. En cuanto a los hospitalizados por Covid, Castilla y León presenta 165 casos.

El Acuerdo que ha modificado la Junta es el 100/2021 del 16 de septiembre del 2021. Este texto señalaba la situación de riesgo controlado por la pandemia del coronavirus en Castilla y León. Además, incluía unas medidas

mínimas para la «prevención y control de la enfermedad» en la Comunidad.

Este nuevo acuerdo autonómico deja una opción para el titular de la Consejería de Sanidad, Alejandro Vázquez, puede proponer a la Junta, según evolución epidemiológica del Covid, adoptar todas las medidas que se consideren necesarias para frenar la expansión del virus.

En esta nueva normativa tampoco terminan las cuestiones relacionadas con el seguimiento y el control de las actuaciones aún vigentes en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y la «necesaria cooperación y colaboración de la Delegación del Gobierno y ayuntamientos a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales», cierra así su comunicado el gobierno autonómico.

Este anuncio puede resultar positivo, entre otros, para los castellanos y leoneses que tuvieran la costumbre de fumar en las terrazas de los bares. La Asociación Española Contra el Cáncer se posiciona en contra de la medida, puesto que en su página web recoge firmas para eliminar espacios de humo en las ciudades. Señalan que el tabaco es «la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo».

El portavoz de la Junta fue preguntado por este tema y señaló que «son dos cosas distintas» porque se prohibió fumar en las terrazas para evitar la expansión del virus y erradicarlo del todo sería por «una cuestión de salud pública». Recalcó que «la reflexión» de prohibir consumir tabaco en las terrazas tiene «más de una perspectiva» porque sería de ámbito nacional y de acuerdo con todas las comunidades autónomas y «establecer los sitios» donde se pueda fumar.

Matizó que la medida de per-PASA A PÁGINA SIGUIENTE



unicef 🥨

LA SOLUCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS

HAZTE SOCIO DE UNICEF
pequeñassoluciones.es | 900 907 133

### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

mitir fumar en las terrazas de Castilla y León se debe al «control de la pandemia».

Carriedo señaló que la Junta tiene «una idea muy clara», se muestra en la línea de otras autoridades sanitarias para que «se deje de fumar».

### **VACUNACIÓN**

En relación a medidas para combatir la pandemia del coronavirus, el portavoz de la Junta habló de la cuarta dosis de la vacuna a los mayores en las residencias.

Mencionó que el 8% de los mayores de 80 años en residencias de Castilla y León ya tienen la cuarta vacuna contra el coronavirus. Carriedo señaló que se va a «buen ritmo».

Esta campaña de vacunación se inició el pasado lunes 26 con los ancianos de las residencias de personas mayores y otros centros. Además, se hace coincidir la cuarta dosis contra el coronavirus con la vacuna contra la gripe. La segunda dosis también llegará a los mayores de 80 años y atenderá al criterio de mayor vulnerabilidad.

La vacunación de las 42.000 personas institucionalizadas en residencias se realizará a través de equipos de vacunación organizados en cada área de salud de la Comunidad, que acudirán a estos centros para inocular ambas vacunas a los residentes. Asimismo, se aprovechará su presencia para vacunar a los profesionales del centro sanitario y socio sanitario que allí trabajen, recoge Ical.

Se estima que en Castilla y León hay unas 800.000 personas susceptibles de recibir la segunda dosis de refuerzo contra el COVID, de las marcas Pfizer y Moderna. Son los grupos poblacionales que tienen recomendada la cuarta dosis, de acuerdo con lo establecido para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, como los institucionalizadas en residencias y centros de asistencia a enfermos crónicos y personas con discapacidad; de 80 y más años; trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios; pacientes menores de 60 años con condiciones de riesgo; y los de con edades entre los 60 y los 79 años, ambos inclusive.

Se trata, por tanto, de vacunar frente al COVID-19 a las personas mayores de 60 años que tienen la pauta vacunal completa y a los que por alguna razón no recibieron la tercera dosis, a los que ahora se les ofrecerá esa posibilidad. La Consejería de Sanidad decidió no posponer la vacunación del COVID a la espera de contar con las dosis contra la gripe. Casi con toda seguridad, la mayor parte de los mayores de 80 años no podrá recibir ambas vacunas a la vez, confirma Ical.

# Los alumnos de Castilla y León estudiarán la Historia anterior a 1812

La Junta mantiene la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO y las segundas lenguas extranjeras continuarán con el mismo peso que tenían en la anterior regulación

### RAÚL RUANO VALLADOLID

Los estudiantes de segundo de Bachillerato de Castilla y León estudiarán la Historia anterior a 1812, no como en otras comunidades autónomas que lo hacen después de la mencionada fecha. De esta manera los estudiantes de curso recibirán clases de la romanización, las invasiones germánicas, la monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América. Acontecimientos históricos producidos antes de la Constitución Española de 1812.

Los alumnos continuarán con las mismas horas y mismos contenidos en esta materia. Además, la Junta de Castilla y León mantiene la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO y las segundas lenguas extranjeras con el mismo peso que tenían en la regulación anterior.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció estas medidas en materia de Educación. A mayores de las ya mencionadas, los profesores de Bachillerato impartirán en sus clases «el siglo de oro de la cultura española» en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura a través de obras como 'El Lazarillo de Tormes', 'La Celestina' o el 'Quijote'.

Según señala el ejecutivo autonómico en una nota de prensa, en esta etapa educativa se «han incrementado los principios generales, fomentando la garantía de la igualdad de oportunidades». Además, la Junta afirma que el Bachillerato se establece «como un proceso educativo evolutivo» para desarrollar las «dimensiones del alumnado como continuidad de la Educación Secundaria Obligatorio», además de una «experiencia y preparación para la incorporación a estudios superiores y para la inserción en el mercado laboral».

En relación a la Educación Infantil y Primaria, la Junta se centra en «el conocimiento, la conservación y la valoración de los elementos propios de la Comunidad», según señala la Consejería de Educación en una nota de prensa. También indica que «se han incrementado los principios generales en cada una de las etapas», para «fomentar la garantía de oportunidades, la concepción de los centros como espacios de aprendizaje y socialización».

Con el nuevo currículo la Junta quiere que estas etapas se constituyan como un «proceso educativo, continuo, global, evolutivo y participativo, la atención individualizada y la coordinación».

A mayores, a la etapa de Primaria: «Se la ha dotado de una identidad propia y ajustada a las características de Castilla y León, al incorporar también contenidos propios de la Comunidad».

Con estas medidas el gobierno autonómica señala que «completa con contenidos propios los aspectos educativos comunes y básicos para todo el país que establece la Lomloe». A mayores añade que «los currículos cumplen la norma básica estatal y palian las diferencias planteadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional». De esta forma apuntan a que en diversas materias no se estudian los mismos conceptos ni con el mismo peso como son los casos del «estudio cronológico de la Historia, la Filosofía en 4º de la ESO y el peso de las segundas lenguas extranjeras».

El portavoz de la Junta explicó que se han aprobado los cuatro decretos para los currículos para las etapas educativas, pero los textos «ya eran públicos desde mayo para que los docentes pudiesen ir preparando sus programaciones y materiales didácticos». Estos currículos que realiza la Junta de Castilla y León se corresponde con el 40% que las comunidades autónomas pueden regular, además amplían «las posibilidades de elección de materias en ESO y Bachillerato».

«Los nuevos currículos son muy accesibles para profesorado y familias, sobre todo, en orientaciones y recursos prácticos», señala la Junta. A mayores señala que se mantiene la «carga horaria de áreas y materias instrumentales», pero a su vez impulsa la tecnología y la digitalización, «reforzada en las etapas de la ESO y Bachillerato». En la nota de prensa aseguran que estas medidas «ayudará a sostener el nivel de excelencia» educativo.

La Consejería apunta que en la

elaboración de estos textos «se ha contado con maestros, profesores de diversas especialidades e inspectores con amplia experiencia profesional en la Comunidad». Según señala el ejecutivo autonómico «uno de los principales retos ha sido homogeneizar los currículos de las cuatro etapas» para poder «imprimir un carácter progresivo de las enseñanzas».La Junta achaca al Gobierno de España que los «textos ministeriales tendía a reproducir trabajos elaborados sin conexión entre ellos».

Los decretos educativos incorporan «un mapa de relaciones competenciales», que permitirá a los centros visibilizar el desarrollo de las competencias del alumno. De la misma forma, se incluye un «mapa de relaciones criteriales», esto servirá de ayuda a los equipos docecntes «en la toma de decisiones objetivas» sobre la promoción y, en caso de que sea necesario del propio alumno.

En el proceso llevado a cabo para tramitar estos cuatro decretos, la Junta afirma que se «ha cumplido» con los correspondientes trámites de consulta previa, participación ciudadana y audiencia e información pública. Estos procesos «se han sustanciado» a través del Portal de gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

A mayores, también se «ha recabado el dictamen del Consejo Escolar y del Consejo consultivo de Castilla y León», según indica el gobierno autonómico.

## Aprobados 38M€ para las obras de la concentración parcelaria de Los Oteros

### RAÚL RUANO VALLADOLID

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, contrató las obras de infraestructura para la concentración parcelaria de Los Oteros con un presupuesto de licitación de 38.125.410 euros.

La superficie que abarcará el proyecto será de 33.562 hectáreas, el 95% se sitúan en la provincia de León (31.720 hectáreas) y el resto (1.848 hectáreas) en Valladolid. Esta actuación beneficia a catorce municipios, trece de la provincia leonesa

Las obras que se realizarán consistirán en la «construcción de una red de caminos agrícolas de concentración parcelaria». En la nueva red de caminos se eliminan los acceso a las fincas desde «carreteras comarcales o nacionales, mejorando la seguridad del tráfico en la zona», según explica el gobierno autonómico en una nota de prensa. Además, se realizarán caminos de circunvalación en los municipios para «mejorar las condiciones de seguridad en el casco urbano».

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que los terrenos «pertenecen a 3.391 propietarios y 23.979 parcelas». Tras la concentración parcelaria quedan 7.074 fincas, antes de ello cada terreno tenía una superficie media de 1,4 hectáreas, después la media llega a las 4,7.

Tras este proceso se entregará al 77% de los dueños «toda su propiedad en una sola finca de reempla-

### **REBAJA DEL IRPF**

Durante la rueda de prensa Carriedo fue preguntado por los impuestos y la bajada del IRPF. El portavoz se mostró orgulloso de la rebaja del tramo mínimo del IRPF propuesta por la Junta de Castilla y León. A mayores, descartó la deflactación de dicho impuesto como realizan otras comunidades.

Defendió que la Junta fue el primer gobierno autonómico que tomó la decisión «no porque una comunidad de un partido dijera algo y a la semana siguiente cambiáramos de opinión», apuntó el portavoz. Afirmó que la Comunidad no entrará en «ninguna guerra fiscal ni copia lo que hacen las demás» al ser la primera que anunció la bajada de impuestos.

Señaló que con las medidas que anunció en su día el presidente de la Junta, «Castilla y León es la segunda comunidad con el tipo de gravamen más bajo de España», situándose así entre las autonomías con una «mayor competitividad fiscal».

En relación al revuelo producido por los anuncios de bajadas de impuestos en otras comunidades, Carriedo se alegró de que «se hayan incorporado a la senda de bajar impuestos» marcada por Castilla y León. Aseguró que el objetivo sigue siendo el mismo: «Reducir lo que pagan los ciudadanos».

### **DEPORTES**

## Toribio reta a Guaguas

**VOLEIBOL**. El técnico del Río Duero asegura que si los canarios quieren ganar en Los Pajaritos «tendrán que hacer su mejor juego» / «Los refuerzos se han adaptado muy bien al trabajo»

### FÉLIX TELLO SORIA

El Río Duero Soria arranca este sábado la Superliga y lo hace como local ante un Guaguas Las Palmas que pasa, una temporada más, por ser uno de los favoritos para ganarlo todo en el voleibol español. El entrenador de los sorianos, Alberto Toribio, sabe de la dificultad de superar a los canarios aunque avisa que «si quiere ganar en Los Pajaritos tendrá que hacer su mejor juego». El técnico está encantado con el rendimiento de sus jugadores en pretemporada y en especial elogiaba la «buena adaptación» de los refuerzos delos celestes

«Tenemos mucha ganas de empezar a competir y de medirnos. El trabajo de pretemporada ha sido muy bueno, pero es ahora cuando empieza a contar y a jugarnos cosas». Con estas palabras Toribio abría su comparecencia de prensa en la previa de la primera jornada liguera, que tendrá lugar en Los Pajaritos este sábado a partir de las 19.30 horas. El vallisoletano continuaba valorando una pretemporada en la que el Río Duero ganaba todos los partidos disputados. «No jugar en Europa nos trastocó la pretemporada en lo competitivo, aunque a nivel de trabajo estamos bien. Lo importante es seguir trabajando y seguir meiorando».

El primer escollo contra el que tendrá que lidiar este Río Duero es el poderoso Guaguas, un conjunto llamado a estar en la lucha por todos los títulos. ¿Se le puede ganar a Guaguas? «Vamos a salir a por la victoria», afirmaba Toribio. El celeste seguía refiriéndose al choque: «Guaguas es a priori el gran favorito de la Liga y nosotros llegamos en un buen momento



Toribio confía en su equipo y en las opciones del Río Duero de dar la sorpresa ante Guaguas. MARIO TEJEDOR

para medirnos y saber dónde esta-

La escuadra insular se quiere sacar la espina del curso pasado en el que pasó de ser candidato a todo a no ganar nada. «Ellos llevan una pretemporada muy buena y el partido será muy difícil. Tenemos la confianza de jugar en casa y si quieren ganar en Los Pajaritos

tendrá que hacer su mejor juego», explicaba Toribio. Profundizaba sobre los grancanarios: «Posición por posición tienen dos jugadores que serían titulares en todos los equipos de la Superliga. Es un equipo con muchas alternativas»

El Río Duero ya ganaba a Guaguas el ejercicio pasado «en el que fue uno de nuestros mejores partidos», indicaba Toribio. Eso sí, el técnico apuntaba que los canarios llegaban el curso anterior con problemas internos «que hoy no tienen». En las filas del Guaguas milita el soriano y ex celeste Adrián Olalla. «Vendrá con un nivel de motivación muy alta. ¿Nervios? Estará toda su gente en el pabellón y algo de nervios sí que ten-

drá», comentaba el pucelano.

Toribio dejaba aparcado al rival para centrarse en los suyos. «Es un equipo nuevo pero reconocible. Tenemos nuevas piezas pero seguimos teniendo el mismo carácter. En mi equipo le doy mucha importancia a la lucha y a apretar al contrario, en especial en Los Pajaritos». El míster destacaba el compromiso de sus jugadores por el trabajo realizado en cada entrenamiento y en especial destacaba la implicación de los fichajes de este verano.

## CONFIANZA EN LUCAS LORENTE

Colocador titular. «Va a hacer una gran temporada. Su nivel de esfuerzo es muy alto y la responsabilidad la está asumiendo muy bien.», afirmaba Toribio sobre el canterano, que este curso será el director de orquesta celeste. El pucelano también se refería a Jaime Pérez: «Está para jugar. La posición de colocador está bien cubierta».

Uno de los nombres propios en la plantilla del Río Duero es Lucas Lorente, un joven jugador de la cantera celeste que tendrá el rol de colocador titular. «Lucas ha cogido fuerza, carácter, dentro del equipo y le veo contento e ilusionado. Va a hacer una gran temporada. Su nivel de esfuerzo es muy alto y la responsabilidad la está asumiendo muy bien.», afirmaba Toribio. El pucelano también se refería a Jaime Pérez: «Está para jugar. La posición de colocador está bien cubierta».

Por último, Toribio se refería a la opción de que el Río Duero organice en Soria la Copa del Rey en febrero del próximo año. «Encantado de que la Copa del Rey se pueda jugar en Soria. Es un paso más al frente para el club».

## Lluelles demanda mejoría en el juego del BM Soria

**BALONMANO**. Mañana recibe a Gijón, «un rival sólido que suma dos triunfos holgados»

F.T. SORIA

Jordi Lluelles es un entrenador exigente y, a pesar de las dos victorias seguidas del BM Soria ante Lafuente Pereda y Balopal en las dos primeras jornadas ligueras, quiere más y de cara al choque ante Gijón de este sábado espera una mejoría en el rendimiento del equipo. «Nos falta tiempo para conseguir un mejor juego colectivo», aseguraba el técnico de los amarillos. El barcelonés confía



Lluelles quiere un mejor juego colectivo de su BM Soria. м.т.

que con el paso de los entrenamientos y de las semanas su equipo siga creciendo para optar a una de las dos plazas que dan derecho a jugar el play off de ascenso.

El BM Soria tendrá este sábado, a partir de las 19.00 horas en la cancha del San Andrés, un examen importante ante Gijón para calibrar las opciones de estar entre los dos primeros de la tabla. Lluelles analizaba al rival asturiano e indicaba que «es un equipo sólido que viene de dos victorias holgadas. Llevan mucho tiempo jugando juntos y saben a lo que juegan».

El preparador catalán sabe que un triunfo ante los gijoneses sería «una importante inyección de motivación porque en principio es un rival directo para estar arriba». Lluelles quiere que San Andrés sea un fortín y considera que «en casa, ante nuestra gente no tenemos que fallar. Es pronto porque es la tercera jornada, pero ponernos con tres victorias sería muy importante para afianzar el trabajo que se está realizando». Para este choque es baja Mario Rubio con problemas en los isquiotibiales.

## Fallece el ex portero del Numancia Eduardo Navarro

FÚTBOL. El zaragozano de 43 años defendió los colores rojillos durante tres temporadas, de 2009 a 2012, en Segunda División / En la actualidad era el entrenador de porteros del Deportivo Aragón

El ex portero del C.D. Numancia Eduardo Navarro Soriano falleció ayer a los 43 años de edad debido al cáncer. Edu Navarro defendió la elástica numantina durante tres temporadas de 2009 a 2012, cuando el equipo militaba en Segunda División. Disputó 79 partidos. Según comunicaron tanto fuentes aragonesas como del C.D. Numancia el deceso se produjo «tras una larga enfermedad». En la actualidad formaba a los porteros de la cantera del Real Zaragoza. El funeral será mañana sábado en la capi-

Durante esos años como numantino compartió vestuario con jugadores como Nagore, Del Pino, Ripa, Jaio, Cedrick o Culebras

Navarro se formó en la cantera del Stadium Casablanca de Zaragoza. Vistió la camiseta del Figueruelas, el Binefar, la Unión Esportiva Lleida, el Barbastro, la Sociedad Deportiva Huesca, el CD Numancia y el Utebo Fútbol Club, donde se retiró como jugador en activo. El CD Numancia trasladaba su pésame a la familia y amigos del guardameta.

Como jugador sumó casi 350 partidos en Segunda División y en Segunda B, y jugó sus mejores años en la Sociedad Deportiva Huesca y en el C.D. Numancia. Navarro estaba casado y tenía dos hijos, Marcos y Jaime, de 11 y 8 años



Edu Navarro en un encuentro en Los Pajaritos cuando militó en el Numancia. HDS

El portero pertenecía a la fértil generación del 79 del fútbol aragonés y compartió equipos con com-

pañeros como Fernando Ponz, Jaime Amat, Dani Bernal o Luja Hualde. Comenzó a jugar en el colegio Miraflores. Después pasó por el Stadium Venecia y, más tarde, por el Stadium Casablanca, donde completó su etapa formativa hasta la División de Honor juvenil. En una entrevista con Heraldo de Aragón señalaba que comenzó a ser portero porque lo era también su hermano Javier, quien le animaba a ponerse bajo los palos

De juveniles dio el salto directamente a Segunda B con el Figueruelas de Paco Rúa. Fue clave en el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español al parar un penalti al final del partido decisivo. Defendió también la portería del Binéfar, en un paso previo a su estancia en el Lleida, donde consolidó su valía como portero durante cuatro temporadas.

Regresó a Aragón de la mano de David Navarro en el Barbastro, y de ahí pasó al Huesca. La temporada del ascenso de los oscenses a Segunda División jugó 33 partidos, y en la categoría de plata, 37. De allí pasó al Numancia, donde jugó tres años hasta completar 125 partidos en Segunda División. Su último equipo fue el Utebo, donde se retiró.

Sin embargo, nunca dejó el fútbol. Entró en la Ciudad Deportiva para entrenar a los porteros del Deportivo Aragón, con Iván Martínez y con Emilio Larraz. Quienes compartieron vestuario con él destacan su indiscutible trayectoria como portero, pero sobre todo su destacan su valía valía personal.

### **Continuidad** en el once rojillo para

El once del C.D. Numancia para el partido del domingo, a partir de las 12.00 horas en el campo del Amorebieta, apunta a la continuidad después de que el pasado fin de semana llegase la primera victoria de la temporada ante La Nucía. Estos tres puntos invitan a pensar que Diego Martínez no hará cambios ni en el dibujo ni en el nombre de los jugadores. Los sorianos seguirán apostando por un 4-2-3-1 ante un conjunto vizcaíno que el pasado mes de junio descendía de la categoría de plata. Isma Gil seguirá en la portería; la línea de cuatro en defensa la formarán San Emeterio, Fer Román, Gorka Pérez y Jaume Pol; Toni Arranz y Bonaldo integrarán el pivote en el centro del campo, con Carrillo en el costado derecho y Dani Sánchez en el izquierdo; David González será el mediapunta y en el vértice del ataque continuará Mario Barco

### **FE DE ERRATAS**

### **GRATIS PARA LOS SOCIOS EL BUS A AMOREBIETA**

En la edición de ayer se informaba erróneamente que el autobús que ha puesto el Numancia para sus abonados rumbo a Amorebieta tenía un coste de 15 euros. El bus es gratuito.

## Cita con el Trofeo San Saturio

### GOLF. Inscripciones abiertas para una competición que tendrá lugar el 8 de octubre

El pasado 24 de septiembre se celebró, en el Campo de Tiro de Navalcaballo, la 71 edición de la Tirada de Pichón, Trofeo San Saturio.

Con casi 40 participantes y numeroso público asistente se dieron cita y resultó ser una de las tiradas más igualadas de los últimos años en las instalaciones de la localidad de Navalcaballo. Fueron varios los tiradores que cubrieron y pasaron a las rondas de desempate. Finalmente resultó ganador de la Tirada Libre y Social Manuel Fernández Moreno, que iba a ser el más destacado de todos los inscritos en la tirada

Destacar la gran participación de los veteranos Pedro Hernández Asensio y Alfonso Diez Sainz, fieles a su cita con la tirada y que consiguieron cubrir los cuatro primeros pájaros. Dos veteranos que siguen teniendo un gran acierto en este tipo de tiradas.

Agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Soria, así como de todas las entidades y socios que permitieron la celebración de este tradicional acto de las fiestas de

## Peligran las Ligas Nacionales para el Triatlón Soriano

### TRIATLÓN. El ascenso del equipo femenino a la máxima categoría nacional provoca que la inversión y los costes aumenten

El Club Triatlón Soriano inició hace cinco años un proyecto deportivo que le ha permitido ir ascendiendo en las Ligas Nacionales de Duatlón y Triatlón, hasta el punto de situar a sus equipos masculino y femenino en la máxima categoría nacional del duatlón, la Primera División. Sin embargo, este crecimiento deportivo no se ha visto acompañado por un crecimiento económico proporcional, lo que ha ocasionado que el club se plantee abandonar su participación en ligas nacionales.

Durante los años anteriores, el

club pudo mantener el proyecto gracias al esfuerzo realizado por la directiva y los propios deportistas. Sin embargo, esta última temporada los gastos han superado con creces a los ingresos debido al aumento del número de jornadas de las Ligas Nacionales y a la subida de los precios, disparando el déficit, lo que ha agotado el remanente económico.

Esta situación, unida al aumento del gasto previsible por el ascenso del equipo femenino a la máxima categoría de la Liga de Duatlón y el ascenso en la Liga de Triatlón masculina, obliga al Club Triatlón Soria-

no a hacer un llamamiento público con el fin de poder afrontar la temporada 2023 con garantías. Visibilizar nuestro deporte entre los sorianos, promocionar nuestra provincia y competir al máximo nivel nacional han sido tres pilares fundamentales para la entidad, que cuenta con el apoyo incansable, aunque ahora insuficiente, del Ayuntamiento de Soria, de la Diputación de Soria, de Caja Rural de Soria y de la Junta de Castilla y León. Además de pequeñas entidades locales que ponen su granito de arena para que este proyecto siga adelante.

### ANUNCIOS BREVES

### **VENTA INMOBILIARIA**

101

VENDO piso en C/ Juan Antonio Simón, 3 habitaciones, 2 baños Orientación sur. Y 2 plazas de garaje. 656 30 98 17

PRECIOSO Ático U25, 2 habitacio nes y 1 salón semiamueblado, baño y cocina amueblados, gran terraza. Posibilidad de 1 o 2 plazas de garaje. 225.000 euros. Tf. 606433982

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capaci-dad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629286155.

975 21 20 63

### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!** 1 DORMITORIO desde 79.000€.IIA 2 DORMITORIOS desde 82.000€.w residencial Pico Frentes 31 1. 1 1 1 a de Sa Cub

C/ NUMANCIA 7 - SORIA · T. 975 214 480 · T. 683 168 148 www.grupomr.es

### **TRABAJO**

701

SF NFCFSITA camarero/a en har Torcuato (Soria). Interesados dejar currículum en el establecimiento

SE BUSCA cocinero/a. Interesados mandar currículum: elportillo@el-portillo.es. Teléfono 696 23 36 63

OPORTUNIDAD Se busca socio/a para comercio en funcionamiento. Rentabilidad asegurada. Abstenerse curiosos. Teléfono 670 93 25 40.

### **VARIOS**

901

VENDO Tom Tom 730 Prácticamente a estrenar. Teléfono 622000129. Llamar mañanas de 11 a 15 h.

VENDO Nikon d90 en perfecto estado. Menos de 10.000 disparos. Se da junto con el objetivo Nikkor 35-70. 375 €. Tel. 622000129. Llamar mañanas de 11 a 15 horas. EL⊕ MUNDO heraldo-diario de soria

· ESQUELAS · 975 21 20 63

C/ Morales Contreras, 2 · SORIA ·



### **Envía SOY HUMANO** al **28033**

Juntos salvaremos más vidas

www.msf.es/serhumano

### FARMACIA DE GUARDIA

Ma del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22 Tel. 975.230.709

**EN LA PROVINCIA** Del 26 de septiembre al 2 de octubre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA ÓLVEGA, BERLANGA DE DUERO, COVALEDA (24 H.)

NAVALENO, DEZA (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

### Celia Carrascosa Martínez

C/ El Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

### Ma del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22, Tel. 975,230,709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

### Ma Dolores Sánchez Barreiro

Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

### Ma Victoria Martínez Beltrán

C/ Marqués de Vadillo, 3, Tel. 975,211,183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

### Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas, Tel. 975,249,002 De lunes a sábado de 10.00 a las 22.00 h.



AL 32.1% DE SU CAPACIDAD

### EL TIEMPO / HOY

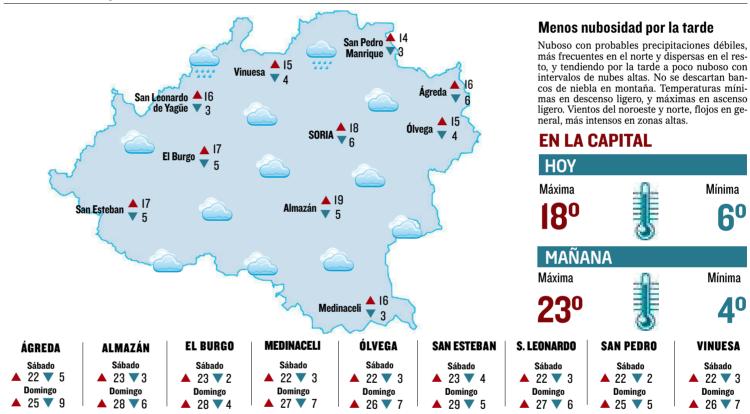

### TELÉFONOS DE INTERÉS

RADIO TAXI

**SORIA** 

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA 085/ 975 220 700 POLICÍA LOCAL 112/ 975 211 862 IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN TAXIS 901 202 020 975 230 000 975 234 300 975 220 904 975 213 034 975 221 718 975 239 090

### **PROVINCIA**

GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

**TELE-RUTA CENTROS DE SALUD** 

900 123 505

Golinara Olivega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

976 645 589 975 350 125 975 376 012

975 381 170 975 228 282

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

Mínima

Mínima

VINUESA

**▲** 22 ▼ 3

**▲** 26 ▼ 7

975 101 064

Don

40

**6**°

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13-97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso

### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

### **CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO**

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso.

### NUMANCIA

Garray
Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso.

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso

### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

### Telf. 975 / 34 -01- 96

Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-0I-96

### **CONCATEDRAL DE SAN PEDRO** Telf. 975 / 21 -15- 51

La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

EL CLAUSTRO ROMÁNICO Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00.

### COLEGIATA NTRA. SRA. DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

### Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Villar del Río Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a 14. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE

Garray Periodo: I de agosto a 31 de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA Llamar previ

### EL TORREÓN DE NOVIERCAS Durante el verano abierto de miércole domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses v de arte contemporáneo)

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA
Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ)

Horario: Martes a domingo de II.00 a I4.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com

### MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particular abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De I de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los domingos de 10 a 14. Más información en

### **CINE Y TV**

### **CARTELERA**





90.2 FM RANDA DE DUERO

91.6 FM

101.9 88.4 FM

92.9 FM

103.4 FM 97.7 FM

97.8 FM

SALAMANCA

99.8 FM 88.1 FM 89.6 FM 94.1 FM VALLADOLID 97.1 102.8 FM

06:00 Infocomerciales 07:25 Cuestión de prioridades **08:40** Vamos a ver 09:35 Está pasando 10:25 Redifusión de 8 Magazine 13:00 El análisis de Está pasando

**13:30** Vamos a ver 13:55 Noticias Soria Ia Edición

14:30 CyLTV Noticias

**15:15** El tiempo

15:30 Campo al día 15:40 Noticias Soria la Edición. **16:00** 8 Magazine 17:30 Día a Día 18:15 Ronda de titulares

19:00 La casa sobre ruedas

20:30 CyLTV Noticias

**21:15** El tiempo

21:26 Campo al día

19:55 Noticias Soria 2ª Edición.

21:35 Redifusión 8 Magazine

23:00 Redifusión Día a Día **02:10** Infocomerciales

### CINES LARA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE

|        | (Martes cerrado por descanso de personal)               | S     | ESION | ES    |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| SALA 1 | -TADEO JONES 3. LA TABLA ESMERALDA<br>-MODELO 77        | 18.15 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 2 | -LA VIDA PADRE<br>-ARGENTINA 1985                       | 18.00 | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 | -AVATAR 3D (2022)                                       | 18.15 | 21.30 |       |
| SALA 4 | -VIAJE AL PARAISO<br>-ARGENTINA 1985<br>-LA INVITACIÓN  | 18.00 | 20.15 | 22.40 |
| SALA 5 | -SMILE                                                  | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 | -LA CHICA SALVAJE                                       | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 | -PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3<br>-NO TE PREOCUPES QUERIDA | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 | -OBJETOS                                                | 17.45 | 20.15 | 22.35 |



### LA CHICA SALVAJE.

Estados Unidos. 2022. Dirección. JOlivia Newman. Reparto: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt, David Strathairn, Harris Dickinson, Eric Ladin, Taylor John Smith, Michael Hyatt, Ahna O'Reilly. Sinopsis. Una mujer que se crió en las marismas del sur profundo se convierte en sospechosa del asesinato de un hombre con el que una vez estuvo involucrada.



### **SMILE**

Estados Unidos. 2022. Dirección. Parker Finn. Reparto: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn, Rob Morgan, Judy Reyes, Gillian Zinser, Kevin Keppy. Sinopsis. Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar.



**06:45** Vamos a ver 07:35 Está pasando 08:35 El análisis de Está Pasando **09:00** Cuestión de prioridades 10:10 La casa sobre ruedas II:00 Grana v oro

12:00 Está pasando 13:00 El análisis de "Está pasando"

13:30 Vamos a ver

14:30 Cvl TV Noticias 15:15 El tiempo

15:30 El campo al día 15:40 Cine Western: Un lugar llamado Glory. 1965. Sheldon reynolds

18:00 Está pasando 19:00 El análisis de "Está pasando" **19:30** Vamos a ver

17:15 Cuentos en la bruma

20:30 CyLTV Noticias **21:15** El tiempo

21:30 Nuestras Cortes 22:00 Surcos 22:30 Agro en acción

23:00 Cine: Rojo y negro. 1942. Carlos Arévalo 00:25 CvLTV Noticias

**01:05** El tiempo 01:15 El campo al día Ol:25 Grana y oro

02:30 Infocomerciales

### **CINES MERCADO**

| Viernes, 30 de septiembre           | SESIONES |
|-------------------------------------|----------|
| SALA 1 -¿Y ESTO DE QUIÉN ES? (VOSE) | 17.00    |
| - LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA   | 19.00    |
| - LIBÉLULAS                         | 21.15    |
| SALA 2 - EL NIÑO DELFÍN             | 17.30    |
| - CORAZONES VALIENTES (VOSE)        | 19.30    |
| - OLGA                              | 21.30    |

| Sába   | ado, 1 de octubre                                                                                  | SES               | SIONES                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| SALA 1 | - CORAZONES VALIENTES<br>-¿Y ESTO DE QUIÉN ES?<br>- LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVER.<br>- LIBÉLULAS | 12.00<br><b>A</b> | 17.00<br>19.00<br>21.15 |
| SALA 2 | - EL NIÑO DELFÍN<br>- CORAZONES VALIENTES<br>- OLGA (VOSE)                                         | 12.30             | 17.30<br>19.30<br>21.30 |



### **EL NIÑO DELFÍN**

Rusia. 2022. Dirección. Mohammad Kheyrandish. Reparto. Animación. Sinopsis. Unos delfines rescatan a un niño que encuentran en el mar y lo crían como a uno más de su familia. Vive una vida sin preocupaciones bajo las olas, hasta que un malvado monstruo toma el poder sobre el mundo submarino. El niño es desterrado a tierra firme, donde el bondadoso capitán Murvarid lo acoge.



### **CORAZONES VALIENTES**

Francia. 2022. **Dirección.** Mona Achache. **Reparto.** Swann Arlaud, Franck Beckmann, Patrick D'Assumçao, Lila-Rose Gilberti. Sinopsis. Verano de 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, seis niños judíos buscan refugio donde nadie pensaría encontrarlos: dentro del Castillo de Chambord, en medio de las obras de arte escondidas del

## Tu periódico digital

heraldodiariodesoria.es

ediariodesoria









rebrand.ly/byneon

V.R.A. SORIA

dando algunas

El burgense Rafael Romero presentó ayer en el salón Posada de la Diputación su libro 'Tres mil años de telecomunicaciones en la provincia de Sooria: de los mensajes a gritos al internet de las cosas' que consta de dos volúmenes y que ha contado con una ardua labor de investigación para poner en blanco sobre negro tres milenios de sistemas de comunicación en la provincia. Tal y como explicó el autor, «es una obra densa que habla de Soria, de Soria, de Soria y más de Soria y donde los lectores pueden encontrar algunas suposiciones muy razonadas de la época celtibérica ante la falta de datos hasta la era de internet». El primer volumen abarca des-

de la Prehistoria hasta los años 1923-24 y el segundo desde esa fecha hasta la actualidad. El autor sabe de lo que escribe y prueba de ello es su vinculación a Telefónica a lo largo de toda su vida profesional y su dedicación y esfuerzo han contribuido a la construcción de esta historia que presenta.

El primer texto sumerge al lector en los orígenes de las

telecomunicaciones a través de los testimonios de los clásicos, helenos y latinos. Abarca el período que arranca con la irrupción y asentamiento de los bárbaros del Norte, prosigue con la supremacía islámica procedente del Sur y continúa por la Edad Media, hasta llegar a finales del XVIII. Es en este período, tal y como explicó el autor, «cuando se pone de manifiesto la incidencia de la herradura en el retraso que sufrieron las telecomunicaciones y la utilización de la red de ahumadas en Castilla, incluida la provincia de Soria, para el envío de mensajes a distancia». Así se llega a la aparición del telégrafo óptico en España, «donde en 1841 una de sus líneas con torres de mampostería podría haber discurrido por esta provincia, pero no pudo ser», resumió.

De los orígenes del correo postal también habla el libro centrándose en el que se practicaba por la provincia desde el siglo XVI y prosi-

### **EL MUNDO... RURAL**

Rafael Romero presenta en la Diputación un libro que recoge desde los mensajes a gritos hasta el internet de las cosas

## Soria y sus tres milenios de telecomunicaciones

**EL OBJETIVO. EI** autor pretende que los sorianos que se sientan atraídos por este tema puedan conocer de primera mano sus avatares razones del retraso tecnológico padecido por esta provincia a lo largo del tiempo, G.M.

guiendo con la llegada del telégrafo eléctrico a Soria en 1857 y algo más tarde a algunos de sus pue-

El final de la última guerra carlista, en 1876, coincide con la aparición del teléfono, y el texto «describe su llegada a la provincia, primero el particular en 1892 y luego el público en 1915, y las enormes dificultades políticas y monetarias que existían en esta tierra para su primer desarrollo», indica.

Después la obra describe la aparición de la radio en todas sus vertientes «finalizando este primer volumen cuando se constata que por estos lugares algunos vecinos escuchaban la radiodifusión sonora con asiduidad, allá por 1924». El segundo libro «arranca en torno a la emblemática fecha del 19 de abril de 1924, en que se crea la C.T.N.E., luego Telefónica, cuyo protagonismo en la historia de las telecomunicaciones de nuestro país no se entiende sin ella». A partir de ahí, el libro recoge «el peregrinaje de los sorianos por conseguir la conexión telefónica directa entre Soria y Madrid, la ascendente radiomanía o la tímida ampliación de la telegrafía y la telefonía en nuestros pueblos» para continuar en la década de los años 40 y comienzos de los 50, con el nuevo contrato entre el Estado y la C.T.N.E. y lo que representó para esta provincia. La 2ª mitad del siglo XX arranca con la creación de Radio Soria. «Se pone de relieve la velocidad y la dimensión que adquieren los progresos tecnológicos en el ámbito de las telecomunicaciones, y asistimos en 1956 a la inauguración del teléfono automático en Soria». Además, «ocupa un lugar importante la televisión, que, llegada su primera señal a Soria, a lo largo de varios años sus autoridades librarán muchas batallas con el Gobierno por sintonizarla adecuadamente, hasta ser la primera provincia en recibir la TDT», continúa el autor que añade: «Paralelamente, veremos la llegada a esta tierra de los teletipos y sistemas informáticos y posteriormente el acceso a Internet a través del ADSL y la fibra óptica». Y termina «esperando que los sorianos amplíen esos servicios, sin retrasos que marginen a la provincia para que acceda, sin ninguna dificultad, al 'internet de las cosas'».



### No existe el mal tiempo con los nuevos GLA y GLB 4MATIC.

Surfear cada curva, atravesar rutas ocultas en la nieve y sentir el aire frío en la cara. Disfrutamos de la carretera cuando todos los demás se quedan en casa. Por eso, vuelve a arrancar cuando los primeros truenos resuenen con la tracción total 4MATIC, para disfrutar de tus aventuras sea cual sea el clima gracias a su sistema de conducción adaptable e inteligente.

Mercedes-Benz

